## IARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.287 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID

## El PP desconfía de las filtraciones del PSOE sobre un pacto en el CGPJ

Cree que está alentando un acercamiento incompatible con las declaraciones de Sánchez

«Es bueno cediendo, que haga lo que con ERC y Junts», apuntan desde Génova para la negociación

Las filtraciones que están haciéndose desde el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alentando la idea de que está cerca un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contrastan con el tono que utiliza el jefe del Ejecutivo y con las declaraciones públicas oficiales. Esto ya ocurrió en el último intento

de negociación, que saltó por los aires cuando por medio se cruzó la reforma del delito de sedición. La sensación que tienen en el PP empieza a ser parecida. P.6-7

Editorial: Hay que proteger la independencia judicial P.3



El gol de Calafiori en propia meta que dio la victoria a España

## España, líder y a octavos

La selección fue muy superior a Italia, generó multitud de ocasiones y encontró premio a su dominio con un gol en propia meta de los transalpinos (1-0) P. 59 a 62



### Rull apuesta por una investidura con Puigdemont «libre»

Se reúne en Bélgica con el expresidente y asegura que «el exilio terminará rápido» tras la «gran victoria» de la amnistía

El presidente del Parlament, Josep Rull, cree que «costaría entender otro escenario que no fuera que Carles Puigdemont pudiera venir al debate de investidura como un ciudadano libre». Así se expresó tras verse con élen Waterloo. También se reunió con Toni Comín y Josep Campmajó. P. 8

### La Fiscalía de la Audiencia Nacional también pide la amnistía para Marta Rovira

Reclama que se archive la investigación por terrorismo del «caso Tsunami» y desvincula la muerte de un turista de la toma del Prat P.8-9

La Audiencia de Valencia reabre la causa contra Oltra, a un paso del juicio RII El Gobierno arranca el proceso para ilegalizar la Fundación Franco <sub>P.15</sub>

El primer ministro holandés Mark Rutte será el sucesor de Stoltenberg en la OTAN P. 16-17

Otros tres meses de espera para tramitar la esperada ley ELA: los afectados piden más diligencia P.27 2 OPINIÓN
Viernes. 21 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Las correcciones

## Mbappé y el harakiri de Macron



Rocío Colomer

ylian Mbappé podría ser un personaje de los Bridgerton. Guapo, simpático, atlético y con una carrera de éxito. Un yerno ideal para aquellos padres que ponen sus aspiraciones en los matrimonios de sus hijos. Pero Mbappé ha demostrado ser algo más que un jugador de fútbol o una estrella mundial del deporte de alto nivel. El futbolista de 24 años, criado en la banlieue, no ha vacilado nunca a la hora de dar su opinión sobre los temas sensibles que afectan a su país, Francia.

El futurible número 10 del Real Madrid se dirigió durante una rueda de prensa de la Eurocopa a todos los franceses, pero en especial a los más jóvenes, a los que animó a participar en las elecciones legislativas del próximo 30 de junio. Con un discurso bien articulado, Mbappé advirtió de que Francia está atravesando una situación inédita con los extremismos «a las puertas del Gobierno» por eso urgió a los votantes a rechazar «las ideas divisivas». Esta libertad de tono ha provocado más de un arqueamiento de ceja, sus opiniones pueden sorprender o molestar, pero no dejan indiferente a nadie. Hay quienes han sacado a relucir la estrecha relación del futbolista con Emmanuel Macron (dicen que él fue quien disuadió al jugador de que fichase por el Real Madrid en 2022) para acusarle de ser una marioneta del

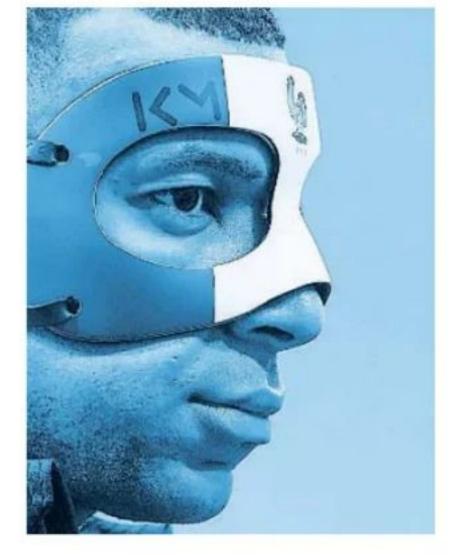

El presidente quería una clarificación del mapa político pero lo que ha conseguido es resucitar al Frente Popular

presidente francés. Pero eso sería reducir la figura de Mbappé, que se mueve más allá del terreno de fútbol. «Me duele Francia», tuiteó tras la muerte de Nahel, un adolescente de 17 años de origen magrebí por disparos de la Policía en Nanterre en 2023. El excapitán del PSG rompe con el molde habitual de los futbolistas, y está a años luz de su predecesor Zinédine Zidane, que en sus mejores tiempos como jugador guardaba silencio sobre cualquier asunto ajeno al campo de fútbol. Mbappé, sin embargo, quiere aprovechar su situación privilegiada para marcar la diferencia.

Pero ni Mbappé puede salvar a Macron de su harakiri. El presidente apostó por la disolución de la Asamblea Nacional porque pensó que el movimiento conduciría a una clarificación del paisaje político francés. Casi dos semanas después de su anuncio, el partido de Le Pen sigue liderando los sondeos. La República en Marcha quedaría fuera de la segunda vuelta engullida por los extremos. Un desastre para el campo presidencial que aspiraba a lograr una mayoría parlamentaria como la de 2017. No solo no parece que lo vaya a conseguir sino que ha logrado resucitar al Nuevo Frente Popular en el que el radical Jean Luc Mélenchon sigue llevando la voz cantante. En una segunda vuelta entre Reagrupación Nacional y el Nuevo Frente Popular no debería sorprendernos que los franceses apuesten por los primeros. Empresarios franceses han empezado a cortejar a Marine Le Pen ante el temor de la llegada de la extrema izquierda según publicaba esta semana el «Financial Times».

Atrás han quedado los tiempos en los que Emmanuel Macron, bautizado como Júpiter, gozaba de uno de los índices de popularidad más elevados de Europa. En Bruselas no terminan de entender la jugada que tachan de «irresponsable». Francia no debería ser un laboratorio del extremismo. Menos cuando se asoma una segunda presidencia de Donald Trump y Vladimir Putin sigue poniendo sus garras sobre Ucrania.

### Las caras de la noticia



Ignacio Sánchez Galán Presidente de Iberdrola

### Soluciones naturales para reducir la huella de carbono global.

en Jaraíz de la Vera (Cáceres) la empresa Carbon2Nature (C2N), que nació hace un año con el objetivo de reducir la huella de CO2 a través de actuaciones basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles en zonas degradadas.



Josu Jon Imaz Consejero delegado de Repsol

### Alerta ante la mal diseñada política energética de la UE.

Josu Jon Imaz, ha señalado que Europa no puede «hacer el canelo» y poner en riesgo sectores, como el de la automoción, por una política energética no bien diseñada que no mira a la industria y a los ciudadanos europeos.



Óscar Puente Ministro de Transportes

### Incapaz de resolver el problema de los trenes.

El ministro Puente, muy activo en redes sociales y en amenazar a ayuntamientos del PP por pintar plazas de aparcamiento, no es capaz de dedicar tiempo a resolver el caos de los trenes de Cercanías, que un día tras otro obstaculiza llegar a los puestos de trabajo.

### El canto del cuco

### Entre la Trinidad y San Juan



Abel Hernández

ntre la Trinidady San Juan culmina en todo su esplendor la breve y tardía primavera en las Tierras Altas. Encañan ya los trigos y blanquean las cebadas. Es la señal para que el furtivo salga entre dos luces con el reclamo bajo el tapabocas hacia el chozo del cabezo en busca del macho de perdiz en celo. En las llecas de alrededor florecen las aulagas, el espliego y el tomillo, y sobre las esparcetas en flor hacen, con las primeras luces, torres de música las alondras. No faltará en el abrigo del carasol algún pequeño colmenar. En los ribazos y en

los bordes de los barrancos rompen la monotonía del páramo los majuelos, los endrinos y los escaramujos, verdaderas joyas de la biodiversidad, amenazadas por las máquinas de la concentración parcelaria y por la invasión de aerogeneradores y plantas solares. Dicen que es el progreso. Las aves del cielo y los otros animales del campo encuentran en estos arbustos comida y cobijo generoso. Y el segador, sombra para la bota y el botijo en la canícula.

El majuelo, el endrino y el escaramujo están ahora en plena floración, como una bendición del cielo sobre los campos. En el pueblo llaman al majuelo o espino blanco, bizcobo, y a su pequeño fruto rojo, bizcoba o pera de raposa. ¡Cuántas comí de niño! Huesos de bizcoba se han encontrado en asentamientos humanos prehistóricos. Es famoso el majuelo de Glastonbury, que florece dos veces al año. Y el más viejo que se conoce es el espino Hethel, junto a una

iglesia en Norfolk, al sur de Norwich, que tiene más de setecientos años. O sea, está allí, en pie, desde el siglo XIII. Un dicho inglés advierte de que no hay que quitarse el abrigo hasta que florece el espino. Y en la tradición gaélica el majuelo se asocia a las hadas, es un arbusto sagrado, que señala la entrada al otro mundo.

En las Tierras Altas, el endrino o ciruelo silvestre es la orla espinosa de los montes. Las endrinas, ricas en vitaminas y minerales, se conocen también como pacharanes y aroman la dulce y familiar botella de anís. En riqueza vitamínica no le va a la zaga el escamujo o rosal silvestre, que en el pueblo llamamos calambrujo. El «tapaculo», fruto astringente que contiene las semillas encapsuladas, está cargado de vitamina C y con él se elabora una deliciosa mermelada. Entre la Trinidad y Santiago el campo «ya muestra en esperanza el fruto cierto» sin que el viajero de la ciudad se entere.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

### **Editorial**

## Hay que proteger la independencia judicial

o creemos incurrir en juicio de intenciones si alertamos de que la izquierda gobernante pretende utilizar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nutrir las presidencias de las salas y los tribunales con jueces y magistrados de tendencia «progresista», a imagen de lo sucedido con el Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales o cualquier otro órgano del Estado colonizado por el actual poder político. El hecho de que los aliados socialistas de Sumar consignen por escrito que en la elección de magistrados haya que tenerse en cuenta «la sensibilidad del candidato» debería servir de aviso a navegantes a un Partido Popular sometido, ciertamente, a una presión difícil de soportar para que renueve el CGPJ y bajo la amenaza expresa de rebajar por ley la mayoría cualificada parlamentaria, asunto que ya disparó las alarmas en la UE y obligó a intervenir a la propia Comisión Europea. La alternativa que eligió el Gobierno de Pedro Sánchez fue modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que un Consejo en funciones pudiera efectuar nombramientos de jueces y magistrados -reforma que La Moncloa tuvo que volver a «reformar» para poder renovar el Tribunal Constitucional, a su favor, claro-, con lo que, en estos momentos, hay casi un centenar de plazas vacantes en los tribunales sin cubrir, una treintena de las mismas en las distintas

salas del Supremo. Que a Pedro Sánchez le corra prisa abordar la renovación del CGPJ puede tener múltiples explicaciones, algunas relacionadas con los problemas judiciales del PSOE y, otras, con las expectativas de un final apresurado de la legislatura, pero que el bien supremo a proteger es la independencia judicial no admite mucha controversia, al menos, en las democracias asentadas. Porque las «prisas» socialistas casi siempre son selectivas e interesadas, de lo contrario no se explicaría que todavía no se haya renovado al magistrado del Constitucional que elige el Senado -Cámara actualmente de mayoría absoluta popular-, cuya elección ha sido sistemáticamente saboteada por las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, pese a que no alteraría la dócil mayoría «progresista» que pastorea Cándido Conde-Pumpido. Es el mero cotejo de la realidad lo que llama a la alarma y si desde el Gobierno se pretende lo contrario bastaría con aceptar la propuesta del Partido Popular de un CGPJ en el que los vocales procedentes del Poder Judicial se eligieran por sus pares, evitando, como aconseja la Unión Europea, las sospechas de injerenciapolítica en los nombramientos. Entendemos las dudas del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la amenaza gubernamental de romper la baraja y dictar una ley ad hoc para controlar el Consejo, pero la única vía responsable es la que lleva a garantizar la mayor independencia de la Justicia.

### Puntazos

### Los empresarios, que paguen la fiesta

Las empresas, también, claro, sus trabajadores, se han convertido en un extraordinario yacimiento impositivo, con un esfuerzo fiscal un 18 por ciento superior a la media europea, lo que lastra la competitividad frente a terceros países. Ahora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere darle una vuelta más de tuerca a los empresarios, reduciendo por ley la jornada laboral, pero manteniendo los sueldos, lo que, como es lógico, ha cosechado el rechazo de la CEOE y la advertencia de que, cuando cambie el gobierno, cuestión que suele producirse en las democracias, pedirán que se retire. La respuesta de la ministra es de traca. No solo niega a la representación de los empresarios su derecho a opinar sobre lo que legisla el Parlamento, sino que acusa directamente a la patronal de procurar la caída del Gobierno. Para Díaz, los empresarios callados están mejor, eso sí, pagando la fiesta.

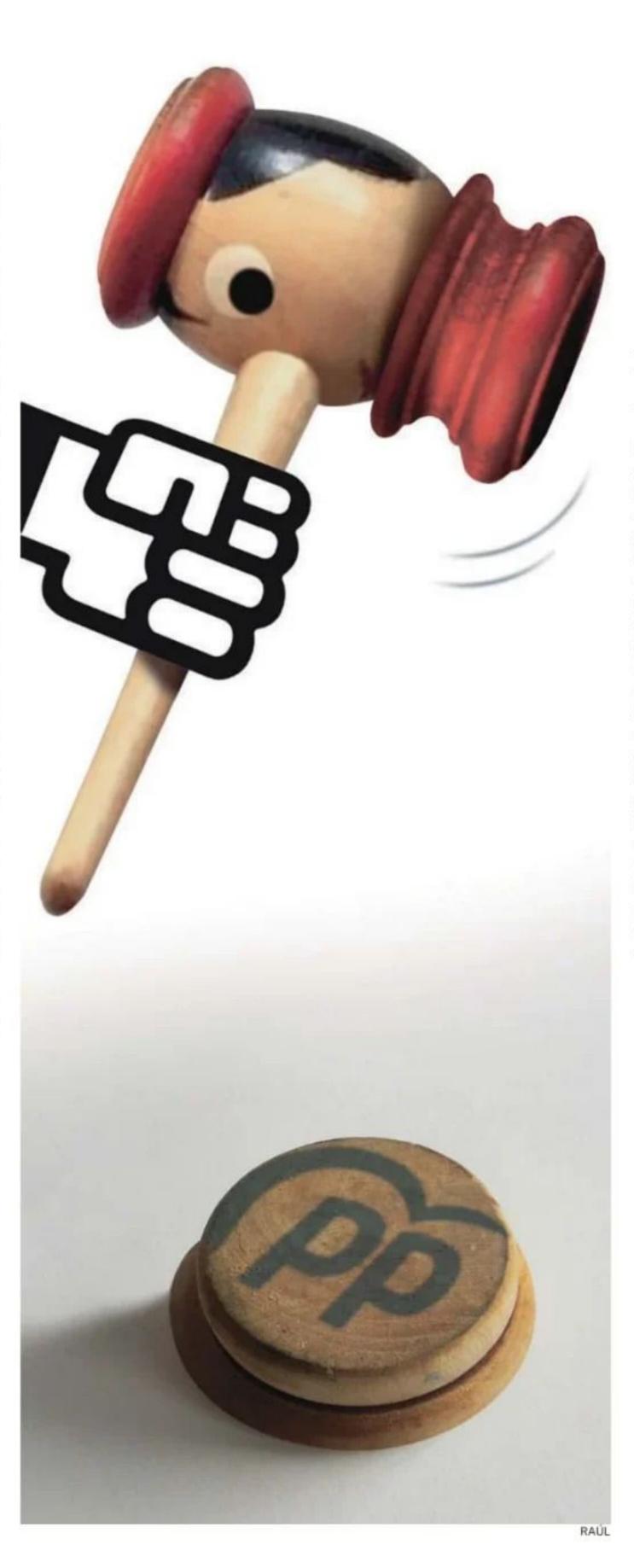

### El submarino En la picota

La «maquinaria del fango» de Podemos salpica a uno de sus «cerebros», el (supuesto) gurú de la comunicación morada Juanma del Olmo, tan ligado al clan de Galapagar y a quien Pablo Iglesias no dudó en colocar en su Vicepresidencia. Desde la propia extrema izquierda se alzan voces señalando al discreto desaparecido como muñidor de una serie de cuentas en redes sociales dedicadas a machacar, sobre todo, a discrepantes propios. Cierto o no en este caso, sí es sabido que Del Olmo fue un pilar fundamental de dicha estrategia de acoso.

### **Fact-checking**

### Elma Saiz Ministra de

Inclusión,
Seguridad
Social y
Migraciones

#### La información

El Gobierno de coalición ha aprobado una ley que permitirá a los magrebíes que lleguen de manera irregular a España cobrar una ayuda de 1.175 euros.

La noticia, ampliamente difundida en redes sociales, se acompaña de un vídeo tomado el pasado mes de abril durante la intervención ante la Unión Europea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se anunció esta nueva medida de apoyo, durante un año, a los inmigrantes que accedan de manera irregular a España, bien a través de Ceuta y Melilla o por la costa.

### La investigación

No se ha aprobado tal ley. Las ayudas a los inmigrantes irregulares que acceden a España están dentro del programa de atención humanitaria y consisten, principalmente, en proporcionar alojamiento, manutención, kits de aseo personal, asistencia psicológica y cursos de alfabetización para aquellas personas y sus familias que carecen de recursos. En casos especiales, como víctimas de trata, embarazadas o con menores a su cargo, reciben un ingreso extraordinario.

### El veredicto



FALSO. Las ayudas a los inmigrantes irregulares están enmarcadas en el Programa de Atención Humanitaria. El Gobierno no ha promulgado una ley específica para las personas procedentes del Norte de África.

### Parresía

### El regreso de Milei



Sandra Golpe

uáles son los principales problemas de España? El CIS de junio responde, por este orden: los políticos, la vivienda y el paro. ¿Y quién ganaría ahora mismo unas elecciones generales? Tezanos sigue a lo suyo, otorgándole la victoria al PSOE (no importa cuándo leas esto). A Pedro Sánchez, según este CIS, siguen sin pasarle factura los problemas de su entorno familiar, la amnistía a Puigdemont y el borrado total del Procés o los conflictos diplomáticos con Israel y Argentina. Claro que del CIS al hecho... hay un trecho, como demostraron las últimas elecciones europeas.

Será interesante hoy observar el terremoto político que genera la llegada
de Javier Milei. Os escribo poco antes
de que el avión del presidente argentino
despegue de Buenos Aires, rumbo a la
capital de España, para recibir una condecoración de manos de la presidenta
Isabel Díaz Ayuso. Aún no ha llegado
el argentino, y solo se habla de él. ¿Le
hubiera invitado Núñez Feijóo a Madrid,
de haber presidido él la Comunidad?
Nunca lo sabremos pero, teniendo en
cuenta su talante moderado, tengo mis

serias dudas. En todo caso, la dirección del PP avala públicamente la decisión de la presidenta Ayuso y recuerda que, con la visita de Estado del presidente de Colombia, ése que condenó el «yugo español esclavista» antes de pisar suelo español, no hubo tantos miramientos. La presencia de Milei en Madrid promete nuevos titulares explosivos contra Sánchez. Y al PSOE, además, le interesa, porque llena de contenido su argumentario de la hidra de tres cabezas –derecha, ultraderecha y antisistema – que nos amenaza a todos.

Milei ha intentado, sin éxito, ser recibido por Felipe VI. No le compete a la Casa Real el asunto, la política exterior la marca y la decide el Gobierno. Y el Rey, como él mismo remarca, se ciñe siempre a la Constitución.

Yya que hablamos del monarca, ahora que cumple diez años de reinado, encuentro que le sienta muy bien hablarle a la cámara fuera del Palacio. La Corona, a lo largo de esta década, se ha consolidado como un elemento estabilizador clave en esta España cada día más polarizada. Acercarla al corazón de los españoles será el gran desafío de la institución, ahora que coexiste junto a un Gobierno aliado con partidos que trabajan para que él sea el último monarca. Abrir una cuenta en Instagram, mezclarse con la gente o atreverse a pronunciar discursos menos encorsetados beneficia a los miembros de la Familia Real. La Reina lo sabey, como buena comunicadora, está en ello. Y sus hijas, aire fresco, pueden resultar determinantes. Su felicitación «sorpresa» tuvo un punto de emotividady verdad. Con eso nos quedaremos y será, de hecho, la escena más recordada de este aniversario.

### El trípode

### Tras Ucrania e Israel, ¿ahora Corea del Norte?



Jorge Fernández Díaz

hemos tenido ocasión de escribir acerca de la actual situación geopolítica mundial con frentes bélicos abiertos en lugares muy sensibles para garantizar la estabilidad y la paz mundiales, entendiendo por «paz» la ausencia de una nueva guerra mundial en continuidad con la Segunda. Por supuesto que es éste un muy limitado concepto de una auténtica «paz», pero como sabemos, no vivimos en el paraíso terrenal precisamente. Ni, al menos todavía, en el Celestial. En todo caso, una Tercera Guerra Mundial para decidir un nuevo orden geopolítico global como lo fueron las dos anteriores, es descartable, (a reserva de un «error humano»), ante una segura DMA -«Destrucción Mutua Asegurada»-por parte de ambos bandos contendientes, ya dotados de un gran arsenal nuclear estratégico. El Occidental liderado por EE UU con la OTAN y la UE a sus órdenes en Europa y su homónima AUKUS en la región del Indo-Pacífico que alertó a China reaccionando con la alianza de los BRICS, integrado por los países de economías emergentes que se oponen a la «dolarización» del sistema económico y financiero actual capitaneado por China y Rusia, junto a India, Brasil y Sudáfrica. Este nuevo orden «multipolar» que se opone al actual que consideran «hegemónico y unipolar» de Occidente bajo el mando de EE UU, es el que se está decidiendo -como siempre a lo largo de la Historia- mediante la guerra abierta en «polos» geográficos diversos, como son por ahora, Ucrania y Gaza. En el primer escenario, Ucrania combate por el mantenimiento del actual estatus como punta de lanza del bando occidental, mientras Israel hace lo propio en Oriente Próximo combatiendo contra Irán en Gaza con Hamás dando la cara por ella. La zona de influencia de los polos del nuevo orden está en disputa en ambos lugares a la espera de la apertura de un nuevo conflicto bélico en otro «polo». En este análisis debe conocerse que además «Ucrania es a Rusia» lo que «Taiwán es a China», por lo que ese combate es de estratégica importancia para Putin y Xi Jinping como afirman en el Tratado bilateral de cooperación reforzada que firmaron en Pekín dos días antes de comenzar la «operación militar limitada» en Ucrania. Rusia ha vuelto a mover pieza en el gran tablero geopolítico con su visita a Corea del Norte que no visitaba desde hacía 24 años y ha firmado un tratado similar al firmado con China en febrero de 2022. En 1953 la guerra de Corea acabó con la división de la península en dos Estados, uno en cada bando. Este movimiento es de singular importancia para la paz en aquella región.

### **LARAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director:

Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía: losé Lugo:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martin, E. Montalbán, P. Rodríguez, J. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). TRIBUNA 5



## ¿Tragicómico o comitrágico?



Emilio de Diego

asó el décimo episodio electoral, octavo con complicidad española, para elegir los miembros del Parlamento Europeo, que defienden los valores de la UE; el respeto de los derechos humanos; la libertad; la democracia; la igualdad y el estado de derecho...;Ah! y aprueban los presupuestos de la UE y controlan como se gastan sus fondos. Suena bien pero apenas moviliza la mitad de los electores, a pesar de la llamada a la participación desde los medios gubernamentales de los países integrantes. Ahora se añade lo del mantenimiento de la paz, en tanto la guerra se ve más cerca que nunca en las últimas décadas. Algo habría que corregir pero...

Mientras, volvemos al escenario de la política nacional del que, en realidad, no hemos salido ni un instante porque, en los comicios recién concluidos, lo europeo, lo que se dice lo europeo, sonó poco. Aquí, entre nosotros, seguimos en la repetición de los ramplones discursos habituales, que aburren hasta a los más resistentes. Cabría pensar que junto a las amenazas, más o menos veladas del sanchismo, se trata de una estrategia para someter a los que aún aguantan el bochornoso espectáculo, de todos los días, cada vez más comitrágico. Los protagonistas de la función son Sánchez y Puigdemont, junto a otros actores de reparto. El primero es un personaje tragicómico, más allá de las apariencias, con pocos éxitos y caros, por encima del aprecio o desprecio que susciten sus habilidades. Un tipo patético que no sabe cómo salir del embrollo en que se ha metido y, con él, a la mayoría de los españoles. Tal vez no pensó que coger al toro por el rabo puede ser arriesgado, pero el verdadero peligro está en soltarlo, y alguna vez tendrá que hacerlo. ¿Es ésta la causa del miedo que tanto le desasosiega últimamente?

Salvo un desequilibrio mental, insuperable, no puede pensar que es eterno, casi lo único que le falta por comunicarnos. Su desconcertante «gestión política» ha llevado a los ciudadanos a la más profunda división y desorientación. No se sabe cuál será su próxima estratagema, para intentar seguir en el poder. Solo en esto último hay acuerdo general, no tiene otro objetivo. Lo demás puede entrar en el campo de la producción epistolar, la política internacional, el desmoronamiento del estado de derecho; la ley de amnistía; la «solución del problema catalán», ... Frente a los que creen en su inteligencia superior, recordemos la brillantísima carrera desarrollada por el genial presidente del gobierno ¿español?

En marzo de 2018, dos meses antes de la moción de censura que, con el tiempo, le llevaría a convertirse en el «puto» amo, se escribía, en algún periódico, que volver a la normalidad democrática, no era otra cosa que elegir un candidato a la presidencia de la Generalidad, que no estuviera sometido a un proceso judicial, y mucho menos en la cárcel. Lo contrario llevaría a Cataluña a un callejón sin salida. Cualquier propuesta para celebrar un referéndum, debía ceñirse estrictamente a lo previsto en la Constitución. Esto lo suscribía entonces Sánchez plenamente, esto y mucho más.

Por su parte, Puigdemont es un sujeto comitrágico, una caricatura de sí mismo, que ha logrado imponer en las instituciones del

Estado, la amnistía absoluta para los responsables del golpe de Estado de 2017 y la supresión de los delitos más graves, relacionados con este asunto. Además de obligarlas a los mayores servilismos que se puedan imaginar. Claro que el prófugo está por llegar. Entre tanto, Josep Rull, presidiario pasado a la condición de ex, por gracia de Pedro, ocupa la presidencia del Parlamento de Cataluña y somete a «su libertador» a un chantaje permanente. Eleva las exigencias en materia de financiación autonómica y además liga esta modalidad de extorsión a que el gobierno sanchista pueda aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado, sin los cuales las posibilidades políticas de Sánchez serían muy escasas.

Menos mal que vuelve el oráculo de lo idiota afirmando que «a España le interesa reconocer "la singularidad" de las finanzas de Cataluña». Falta que Puigdemont decida cuándo presenta su candidatura al gobierno de la Generalidad, y vayan avanzando las negociaciones para hacerla realidad, o no. Si diera el paso adelante, el panorama de Sánchez y de Illa se complicaría enormemente. Uno u otro, o los dos, habrían terminado su andadura. Si finalmente Puigdemont no llegara a culminar su propósito, el coste de esta decisión, en términos económicos y políticos, sería difícilmente asumible.

Sobran motivos para exigir el final de un gobierno que nos aboca a una realidad ajena a sí misma, víctima de la metástasis de la corrupción y agitada en sus contradicciones. No podemos aceptar que esta política se convierta en el obstáculo supremo para trascender este presente más comitrágico que tragicómico.

Emilio de Diego. Real Academia de Doctores de España

### Mar en calma Camino de Valores



Irene Villa

stos días se celebra en Las Palmas de Gran Canaria su «Camino de los Valores» gracias a «Up2U project» que ofrece oportunidades a jóvenes con medidas judiciales para rehacer sus vidas y asumir su responsabilidad social. La periodista Samanta Villar, el primer europeo con síndrome de Down en conseguir un título universitario Pablo Pineda o el deportista paralímpico Enhamed Enhamed, son algunos de los ponentes que llegarán al alma de los jóvenes que participan en este camino tan especial. Reyes Martel, jueza de menores, demuestra el poder transformador de las segundas oportunidades y afirma que el objetivo principal es que los participantes descubran, mediante la actividad física, la cultura y la naturaleza, sus potencialidades.

Les conocí en Galicia, concretamente en O Cebreiro, en la ermita del Santo Milagro. Martel me presentó a un grupo de jóvenes que estaban realizando el Camino de Santiago. Al conocer su proyecto y compartir mi historia con ellos, surgió mi compromiso con Up2U y el honor de ser la madrina de honor, junto a Vicente del Bosque, de esta iniciativa que este año se centra en el respeto a la discapacidad. Este proyecto, dirigido a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad o bajo medidas judiciales, consigue que construyan nuevas experiencias, relaciones, aprendizajes y valores que les ayudarán a ser más felices y comprometerse con ellos mismos y socialmente. Vicente del Bosque, padre de un hijo con síndrome de Down, destaca la relevancia de la integración y normalización de la discapacidad. Binter, conocida como «la guagua de Canarias entre las islas», juega un papel crucial en esta iniciativa: su objetivo siempre ha sido facilitar el desarrollo económico, la cohesión e integración social, y su colaboración con «Up2U project» refuerza su compromiso con la integración y el desarrollo social.

Como la educación es un antídoto contra miedos, trastomos de ansiedad y trastomos adaptativos, sigamos transmitiendo valores a los más jóvenes para proteger a toda la sociedad. ▶ CGPJ. «Sin novedades. No hay acuerdo». El PP desconfía de las filtraciones del entorno de Sánchez alentando que está cerca un pacto sobre la renovación

## «El PSOE es bueno cediendo, que haga lo que con ERC y Junts»

Carmen Morodo. MADRID

as filtraciones que están haciéndose desde el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alentando la idea de que está cerca un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contrastan con el tono que utiliza el jefe del Ejecutivo y con las declaraciones públicas oficiales. Esto ya ocurrió en el último intento de negociación, que saltó por los aires cuando por medio se cruzó la reforma del delito de sedición. La sensación que tienen en el PP empieza a ser parecida porque creen que el ministro de la Presidencia y ministro de Justicia, Félix Bolaños, está alentando un acercamiento que resulta incompatible con las declaraciones del presidente Sánchez.

«Sin novedades. No hay acuerdo». Esta es la posición que el PP sostenía anoche, después de los rumores sobre un inminente pacto entre los dos principales partidos para cerrar la renovación pendiente del órgano de gobierno de los jueces. Para que se cierre el acuerdo el PP exige que se rebaje la carga política del Consejo, dentro de la puesta en escena, conviene tener presente, en la que ninguna de las dos partes quiere aparecer ante la inspección europea como la responsable del bloqueo, Moncloa y PP se han ofrecido a ceder en algunas de sus pretensiones para formalizar el pacto.

Pero esto no casa con el tono tan crítico que está utilizando Sánchez, y que visto desde fuera parece más dirigido a boicotear el acuerdo que a propiciarlo. UltimáArchivado el expediente a un vocal del CGPJ

La Comisión Disciplina-

ria del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer archivar el expediente disciplinario que mantenían abierto contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara por la supuesta publicación de tuits ofensivos contra Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz. La investigación sobre Ruiz de Lara finalmente ha decaído después de que no hayan podido demostrar que el autor de los mensajes y el usuario de la cuenta sea él. Pese a que, señalan fuentes del Poder Judicial a LA RAZÓN, consideran que existe «una constante y notoria correlación» entre el magistrado y el perfil de Twitter desde el que se publicaron los cuestionados mensajes. En ellos se calificaba de «psicópata sin límites éticos» y «narcisista patológico» al presidente del Gobierno, y se juzgaba al fiscal general como «la personificación del deshonor en la carrera». La cuenta fue eliminada y, con su desaparición, aumentaron las dificultades para poder identificar al autor, informa A. Olloqui.

«No parece el clima más propicio para ayudar a que se acerquen posiciones», puntualizan en el PP, desde donde deslizan que «el PSOE es bueno cediendo, que haga lo que con ERC y Junts».

El PP recuerda cómo en octubre del 22 fueron «engañados» por el Gobierno de Sánchez en el asunto de la modificación del delito de sedición, al que el Ejecutivo se había comprometido con los independentistas. Y que estalló justo cuando estaba a punto de cerrarse el acuerdo sobre el CGPJ. «Esto del poli bueno y el poli malo ya lo hemos vivido, y ha acabado siempre igual, con el boicot de Sánchez al acuerdo», señalan fuentes populares.

En el Gobierno loven ala inversa, y responsabilizan solo al PP del bloqueo y también de lo que pueda ocurrir tras este nuevo proceso de 
negociación si no se logra un consenso. La presión del informe sobre 
el Estado de Derecho en España, 
que se conocerá en los próximos 
días, se ha entendido como un acicate para las dos partes. Moncloa 
así lo estima, pero el análisis que 
hacen en el PP es el opuesto.

A la espera de la nueva reunión de Bolaños con el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, con mediación europea, en la dirección popular se escucha decir que el problema de las enmiendas y críticas que incluirá este informe afecta exclusivamente al Gobierno. También recuerdan que ahora tienen más fuerza en Bruselas, después del resultado de las últimas elecciones, porque Úrsula von der Leyen necesita de sus votos para seguir como presidenta de la Comisión Europea y que no



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Cuca Gamarra y Miguel Tellado, ayer en el Congreso

El último intento de negociación saltó por los aires cuando se cruzó la reforma del delito de sedición se puede pasar por alto que Sánchez tiene a su mujer imputada por corrupción, por lo que en la UE van a estar más vigilantes sobre lo que se haga con el órgano de gobierno de los jueces.

El mensaje que quieren lanzar desde el PP es que no aceptan «ser menos que los partidos independentistas en cuanto a la capacidad de cesión de Sánchez», y que, por lo tanto, si quieren un acuerdo tienen que dar pasos hacia la despolitización del sistema de elección de los vocales del Consejo. La postura de salida de PP era que los jueces elijan a los jueces, sin mati-



ces, y era rechazada por el Gobierno con el argumento de que supondría implantar una «Justicia de derechas» in aeternum.

El PP también proclama oficialmente que rechaza que se vincule esta negociación a la de la renovación del gobernador del Banco de España, por ejemplo.

Las dos partes están en un proceso de justificación y de venta del relato ante sus respectivas parroquias. En este marco de choque sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el PP no puede aceptar un pacto sin conseguir que pueda defender que ha avanzado hacia ese sistema de elección que deja el reparto en manos de los jueces. Y para Moncloa aceptar esto supondría perder por completo el control no solo del CGPJ, sino, y esto es lo que más les importa, del Tribunal Supremo cuando tienen causas pendientes que pueden acabar en el Alto Tribunal, caso del fiscal general del Estado por la filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el «caso Begoña Gómez».

Ayuso, o el «caso Begoña Gómez». Desde el PP destacan que ellos no se han levantado de la mesa de negociación, aún cuando el presidente del Gobierno les ha dado un ultimátum para renovar el CGPJ en el mes de junio, un movimiento que tampoco entienden si la meta es entenderse. En Génova creen que su actitud «chulesca» muestra no querer un acuerdo.

Hay posiciones encontradas en elseno del PP, donde hay voces que advierten de los riesgos de pactar con los socialistas, como hizo en público este miércoles Isabel Díaz Ayuso, al señalar que el PSOE «engañará nuevamente» y que si el PP no renueva cambiando el método de elección pueden cometer un «error» que lamentarán todos.

### El PP lanza una web con «las mentiras de Sánchez»

Busca ser el «disco duro» de las falsedades del «rey del bulo» para que no se olviden

C. S. Macías, MADRID

En formato de noticiero, con la sintonía de un avance informativo y en modo periodista, el portavoz del Partido Popular en el
Congreso, Miguel Tellado, anunció ayer en un vídeo difundido a
través de sus redes sociales, que
el Grupo Popular ha creado una
nueva página web: lasmentirasdesánchez.com.

Esta nueva página nace con vocación de ser el «disco duro» de las principales mentiras de Pedro Sánchez, «el rey del bulo», como denomina Tellado al jefe del Ejecutivo. Esta nueva web recopila «decenas de bulos y falsedades que han marcado la existencia del sanchismo» que van del «nunca pactaré con Podemos» pasando por el «nunca me entenderé con Bildu» o siguiendo con «a amnistía es inconstitucional». «Todo lo que Sánchez quiere que olvides» lo recuerdan en esta nuevaweb. «Sánchezestá empeñado en confundir la memoria con el bulo y la verdad con el fango y nosotros hemos preparado esta página web», asegura el portavoz del PP en el Congreso.

En este particular informativo, Miguel Tellado recuerda que el presidente del Gobierno está asediado por la corrupción, subraya que su debilidad parlamentaria «es total» y «cada día está más extorsionado por sus socios de investidura». Asimismo, recuerda que «Sánchez ha dado sobradas muestras de no tener límites» al tiempo que le acusa de haber hecho de la mentira «su forma de sobreviviry mantenerse en el cargo». Por ello, Tellado acusa al jefe del Ejecutivo de estar sometiendo a la democracia a una «degradación desconocida para el conjunto de la sociedad española y para lograrlo necesita el olvido». El portavoz del PP también advierte en este «noticiario» de que Sánchez «juega a la amnesia colectiva y lo que quiere es que los españoles olviden todo lo que ha hecho y dicho» ya que «la memoria es el mayor enemigo de un Pedro Sánchez que vive asediado por sus propias mentiras porque no resiste su propia hemeroteca ni los titulares de periódico del día anterior».

La portada de la nueva página abre con una infografía donde refleja la «trama» de corrupción que acecha el Ejecutivo donde lidera la órbita de los diferentes frentes abiertos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.

El sitio web cuenta ya con 17 «top mentiras» y 38 informaciones además de que muchas de ellas están relacionadas a los diferentes medios de comunicación donde fueron publicadas.

La página de «Las mentiras de Sánchez» denuncia que el presidente del Gobierno «ha hecho de la mentira su forma de sobrevivir y mantenerse en el cargo». Además, deplora que el Ejecutivo «está sometiendo a nuestra democracia a una degradación

Tellado asegura que la memoria es el mayor enemigo de Sánchez, que juega a la amnesia colectiva

La página cuenta ya con 17 «top mentiras» y 38 informaciones publicadas

desconocida para el conjunto de la sociedad española».

Los populares continúan así con su estrategia de «marcaje» sin cuartel al Gobierno, una línea de ataque que diseñó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un «retiro» en Toledo junto a la dirección del partido en el mes de enero. Entonces apostaron por dar todas las batallas además de dejar ningún flanco sin cubrir ni dejar morir ningún frente que pueda desgastar a Pedro Sánchez, mientras el jefe del Ejecutivo fía su suerte a que todo caiga en el olvido.

#### Ricardo Coarasa, MADRID

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también respalda el carpetazo judicial al «caso Tsunami Democràtic» y ha pedido al magistrado Manuel García Castellón que archive la investigación por terrorismo en la que están imputadas una decena de personas por su supuesta responsabilidad en las protestas callejeras contra la sentencia del «procés» en 2019, entre ellas la secretaria general de ERC Marta Rovira.

En la misma línea que el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo en relación a Carles Puigdemont y el diputado de ERC fugado Ruben Wagensberg, el dictamen del fiscal Miguel Ángel Carballo defiende que «resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno, que los hechos encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación» de la Ley de Amnistía porque aunque esos altercados se investiguen como delitos de terrorismo -a lo que se opone la Fiscalía- «no se aprecia que los hechos hayan, ni hipotéticamente, causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos»-precisamente una de las excepciones que contempla la norma para su aplicación-, en referencia a lo que establece el Convenio para la Protección de Derechos Humanos v las Libertades Fundamentales respecto al derecho a la vida y al derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la muerte de un ciudadano francés en El Prat durante la toma del aeropuerto por Tsunami Democràtic «no tiene relación de causalidad con la concentración» convocada por la plataforma independentista «y menos aún puede ser imputada» a ninguno de los investigados.

«Lo mismo cabe decir», añade el Ministerio Público, en relación con «las lesiones sufridas por per-

## La Fiscalía también pide la amnistía para Marta Rovira

Reclama al juez García Castellón que archive la investigación por terrorismo del «caso Tsunami» y desvincula la muerte de un turista de la toma del Prat

sonas presentes en el aeropuerto o por policías lesionados en una manifestación» que, matiza, no fue convocada «directamente» por Tsunami y a raíz de la cual, como declararon policías heridos en esa protesta, «se produjeron detenciones de los organizadores», entre los que no figuraban ninguno de los investigados.

Para la Fiscalía «bajo ningún concepto» puede atribuirse responsabilidad penal sobre esos hechos a los investigados, ni siquiera a quien hubiese convocado la concentración, «pues no consta mensaje ni incitación alguna inducción o provocación» a causar lesiones graves «a persona alguna», al margen de que -precisa-«no consta acreditado en los autos ninguna lesión de las graves consecuencias que establece» el artículo de la Ley de Amnistía que excluye de su ámbito de aplicación estos supuestos.

Además de Marta Rovira, están investigados en este procedimienDefiende que los hechos investigados «encuentran acomodo claro» en la Ley de Amnistía to Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont; Josep Campmajó; Marta Molina; Oleguer Serra; Oriol Soler; el ex alto cargo de ERC Xavier Vendrell; Jesús Rodríguez Selles, Jaume Cabani y Nicola Flavio Guilio Foglia.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ya ha informado en el mismo sentido a la magistrada Susana Polo, que investiga por los mismos hechos a Puigdemont y Wagensberg dada su condición de afora-



### Rull: «El exilio terminará rápido»

El presidente del Parlament, Josep Rull, viajó ayer hasta Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont en su residencia de Waterloo. Allí aseguró que «costaría entender otro escenario que no fuera que el expresidente pudiera venir al debate de investidura como un ciudadano libre». Tras calificar la Ley de Amnistía de «gran victoria», no dudó en apuntar que «el exilio terminará rápido».

Carles Puigdemont, ayer en Waterloo con el presidente del Parlament, Josep Rull

### El juez Peinado cita a Begoña Gómez para la declaración de Barrabés

El empresario comparecerá por videoconferencia desde el hospital el próximo 15 de julio

R. Coarasa. MADRID

Begoña Gómez tendrá que comparecer de nuevo en el juzgado después de su citación como investigada del 5 de julio. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, para que asista a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés –que comparecerá por videoconferencia desde el hospital 12 de Octubre–, que ha fijado para el próximo 15 de julio.

En una providencia, el titular del Juzgado número 41 de Madrid ha acordado esa comparecencia por medios telemáticos a la vista de que el empresario que impulsó el máster de la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense se encuentra ingresado

y su estado de salud «no le permite desplazamiento alguno, aun manteniendo las capacidades mentales y cognitivas integras para contestar a las preguntas que se le formulen».

El instructor adopta la medida, explica, «teniendo en cuenta que no existe un pronóstico de recuperación de su salud a corto plazo si es que llega a darse», por lo que acuerda recibirle declaración con carácter de prueba preconstituida –lo que garantiza su validez en un posible juicio si, llegado el

caso, no se encontrase en disposición de prestar testimonio o hubiese fallecido- el 15 de julio a las once de la mañana.

El artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que si un testigo no pudiese comparece a una citación judicial por «ausentarse del territorio nacional» o si existe «motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral», el juez instructor «mandará practicar inmediata-

dos. En su informe, rechaza que esos actos de protesta contra la sentencia del «procés» -no solo la toma de aeropuerto del Prat, sino también el bloqueo de la AP-7 en el paso fronterizo de La Junquera y la jornada de «huelga general» en Cataluña-puedan ser considerados como terroristas o que supusieran una «grave violación de derechos humanos». Para la Fiscalía del Supremo «no hay duda» de que los hechos investigados en la causa de Tsunami Democràtic están dentro del «ámbito objetivo» de la Ley de Amnistía porque precisamente se desencadenaron tras hacerse pública «la sentencia condenatoria» del Tribunal Supremo a los líderes del «procés».

Para la «número dos» de García Ortiz, «es claro» que las protestas investigadas supusieran «graves violaciones de derechos humanos», como también que en ningún caso se imputa a los investigados delitos con resultado de muerte, torturas o trato inhumano, también excluidos del ámbito de aplicación de la amnistía.

Una opinión diametralmente opuesta a la que expresó el pasado febrero la mayoría de la Junta de Sección de Fiscales del Tribunal Supremo, que definió a Tsunami Democràtic como un «grupo organizado de carácter terrorista», respaldando la apertura de una causa penal para investigar a Puigdemont al atribuirle el «liderazgo absoluto» de la plataforma.

Para el juez García Castellón, Tsunami contaba con una organización «estructurada» y «jerarquizada» dirigida porvarias personas -entre las que situó a Puigdemont-cuyo objetivo era «subvertir el orden constitucional, desestabilizareconómicaypolíticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva». En la exposición de motivos remitida al Supremo, destacó que en la toma del Prat se utilizaron «armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva».

## Pradales avisa, tras el aval del PSE, que defenderá la «realidad nacional» vasca

El nuevo lendakari prometió pelear por «más autogobierno» y para que el País Vasco «juegue en el tablero europeo»

R. N. VITORIA

El candidato del PNV a lendakari, Imanol Pradales, logró ayer ser investido como nuevo presidente vasco con el único apoyo del PSE, algo que ya oficializaron el miércoles durante la firma del pacto de gobierno entre ambas formaciones. Y ayer, en el debate de investidura, el jeltzale marcó cuáles serán las líneas que guiarán su Ejecutivo, marcadas principalmente por luchar por un mayor autogobierno y el reconocimiento de la «realidad nacional» vasca. De esta manera, ambos partidos, que vuelven a ser socios en el Ejecutivo autonómico, se comprometen a negociar, dentro del proceso para alcanzar un nuevo pacto estatutario, el reconocimiento nacional del País Vasco y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad.

Así se presentó en el Parlamento Vasco Pradales, con un discurso en el que reclamó «valentía» para consensuar un nuevo Pacto Estatutario para «una nueva Euskadi», que «supere la dimensión, ambición y alcance»

> Imanol Pradales abraza a Íñigo Urkullu tras ser investido lendakari

del Estatuto de Guernica de 1979, que se asiente «en una relación bilateral con el Estado que incluya el reconocimiento de su realidad nacional», con un sistema de garantías «para el cumplimiento efectivo de lo acordado». Y lo acordado es, entre otros asuntos, el traspaso de las competencias pendientes al que se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez hace ya más de cuatro años.

De ahí que avisara a los 75 parlamentarios de que es «el momento de dar un paso más» y les reclamara «altura de miras» para lograr el máximo consenso posible para «un gran pacto político para el futuro» de los vascos.

El sucesor de Urkullu defendió, primero, que es necesario que el País Vasco disponga de «una herramienta que ofrezca garantías en el tablero de juego europeo»: «Debemos adaptar nuestro autogobierno a la realidad y las aspiraciones de la Euskadi global», apuntó.

En segundo lugar, consideró urgente «contar con nuevas competencias que ayuden a crecer como país y den respuesta a las nuevas necesidades y derechos planteadas por la sociedad vasca». «Se trata de actualizar y adecuar a la realidad actual nuestras competencias», dijo

enfatizando que ha de hacerse sobre la base de que «más autogobierno es sinónimo de mayor bienestar».

Y por último, abogó por «asentar una relación bilateral con el Estado que incluya el reconocimiento de la realidad nacional» vasca, la singularidad del autogobierno vasco, «así como un sistema de garantías».

Unas líneas maestras que cuentan con el apoyo de los socialistas y que ayer por la tarde permitieron que Pradales fuese elegido como nuevo lendakari con 39 votos (los 27 del PNV y los 12 del PSE). El sábado tendrá lugar su toma de posesión.



mente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes», es decir, la presencia de las acusaciones y de los abogados defensores en esa testifical.

El juez Peinado cita para esa comparecencia «a las partes personadas», y especifica que incluye, además de la Fiscalía y al propio Juan Carlos Barrabés, «a la investigada, que deberá estar asistida de Letrado», para lo que ordena llevar a cabo «las gestiones oportunas a nivel técnico» para la práctica de la videoconferencia.

En otra providencia, el instructor del «caso Begoña Gómez» acuerda el interrogatorio como testigo del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 5 de julio, el mismo día en que debe comparecer Begoña Gómez en calidad de investigada.

La defensa de la esposa del presidente del Gobierno se ha quejado al juez Peinado de que le resulta «imposible» saber por qué hechos se le está investigando una vez que la Fiscalía Europea haya asumido las pesquisas sobre las adjudicaciones de Red.es a la UTE en la que participó una empresa de Barrabés. El instructor le aclaró que se centraba ahora en «dos bloques que no conciernen a esos contratos», pero el abogado de la esposa del jefe del Ejecutivo considera que esa contestación no despeja ninguna duda.

En el escrito remitido a Peinado, el exministro socialista Antonio Camacho señala que las numerosas acusaciones populares personadas en el procedimiento han presentado a lo largo de la instrucción numerosos escritos «intentando ampliar el objeto del procedimiento», sobre los que el magistrado no se ha pronunciado. De esta forma, se queja el letrado, «es imposible saber qué es lo que el juzgado estima que es objeto de investigación», lo que considera que vulnera su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva teniendo en cuenta que el próximo día 5 de julio Begoña Gómez está citada a declarar –se

queja de nuevo- «sobre unos hechos que desconoce».

Innova Next SLU, la empresa de Barrabés, obtuvo entre junio y agosto de 2021 dos adjudicaciones de Red.es, la segunda a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas) «ganando a cuatro ofertas más económicas», según constató la Audiencia Provincial de Madrid al avalar la investigación judicial de adjudicaciones que suman 10,2 millones de euros y en las que Begoña Gómez «recomendó su contratación por carta».

10 ESPAÑA
Viernes. 21 de junio de 2024 • LA RAZÓN

### Opinión

### Sánchez y la «famiglia»

### Pepe Lugo

n el PSOE andan tocando palmas porqueelTClehaceuna rebajita a la condena de Magdalena Álvarez por el mangazo de los ERE. Que dicho así y por la cadencia de los años suena casi a naftalina, del tiempo que hace que saltó la liebre aquella del fondo de reptiles. Casi nada, los 800 millones de euros que se trincaron al más puro estilo trilero sin que nadie, ojo a lo mejor de la historia, haya devuelto un duro, pero ni uno. Ni lo harán, pueden esperar sentados, porque la única obsesión de los responsables políticos, que fueron condenados, es pasar por el rodillo del Constitucional y salvarse aunque sea a última hora. Y así lo verán, no les quepa la menor duda, que para eso ya lo anunció el presidente del Gobierno en su día y lo reafirmó hace nada en el famoso mitin de Benalmádena. Allí se sacó la cara por los que permitieron el «trincamiento» general con aplausos y vítores. Nada nuevo bajo el sol, queridos amigos, recuerden a Barrionuevo y Vera entrando en el talego por el secuestro de Segundo Marey, pero acompañados de aquella cúpula «sociata» llorosa y abrazadora. Ya hace un cuarto de siglo de esa tarde, pero el patrón es idéntico. La clave, como en todo este barullo, pasa por Cataluña, donde también les pasaron a los tipos del «procés» encarcelados el bálsamo del indulto, que se aliña ahora con la amnistía general. Siempre hay que dar una respuesta, y esta viene por una pregunta interna, casi doméstica, diría yo. «¿Si a los catalanes les salvan el culo después de la que montaron con la independencia, porquéanosotros nos sacande este marrón?». En Andalucía sabemos bien que a la «famiglia» nunca se le deja tirada y menos cuando el próximo objetivo de Sánchez es reflotar el PSOE-A, donde los históricos patas negras, como la exministra, afilan ya los cuchillos para cargarse a un irrelevante Juan Espadas cuando pase el verano. Favor, con favor se paga.



Sánchez y Montero, ayer, durante las votaciones en la sesión plenaria del Congreso

## Moncloa avanza para quitar poder al Senado con la ley de paridad

Los socios del Gobierno se muestran críticos con el PSOE por mezclar igualdad y Presupuestos

Javier Gallego. MADRID

La ley de paridad, que ha incluido una enmienda para quitar poder al Senado y evitar que la Cámara Alta controlada por el PP pueda impedir la aprobación de los Presupuestos, superó ayer la fase de Dictamen (Comisión) y la semana que viene irá al Pleno del Congreso para ser debatida y votada. Ese será ya el penúltimo paso antes de su aprobación definitiva porque luego quedará el trámite del Senado y la votación final en el Congreso, prevista para

finales de julio. Todo ello si no hay sorpresas, aunque la norma, impulsada por el Gobierno, parece tener ya los apoyos suficientes atados gracias al bloque de la investiduray, por tanto, va a salir adelante.

Podemos era el único partido del bloque de la investidura que había mostrado dudas porque los morados consideraban que el proyecto de ley era poco ambicioso, pero tras arrancar una cesión del Gobierno van a apoyar el texto: en concreto, la norma para la representación paritaria impedía que hubiera más de un 60% de hombres o mujeres en los órganos decisorios de la vida política y económica (partidos, instituciones, empresas...). Sin embargo, Podemos ha pactado una enmienda para que las mujeres no tengan límite y puedan superar el umbral del 60%: en cambio, los hombres se tendrán que ceñir al límite del 60%.

No obstante, la propia portavoz de Podemos criticó que se use esta ley para incluir la supresión de competencias al Senado. «No es bonito», señaló Ione Belarra, quien acusó al Gobierno de hacer un «ejercicio de filibusterismo» porque «no gobierna».

En concreto, de las 110 enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios a la ley de paridad, ha habido una que está rodeada de polémica: es la 96, que busca suprimir la capacidad del Senado para vetar los objetivos de deuda y de déficit, una competencia que tiene la Cámara Alta y que puede impedir la aprobación de los Presupuestos. Si no se aprueban esos objetivos de estabilidad presupuestaria, según marca la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, no se pueden tramitar las Cuentas.

Y eso es lo que ocurrió el año pasado ya que el Senado, con mayoría absoluta del PP, tumbó los objetivos de deuda y de déficit y dejó al Gobierno sin margen para presentar los Presupuestos. Ahora, Moncloa quiere evitar nueva-

El PP carga contra el Ejecutivo por la «instrumentalización indecente del feminismo»

mente ese escenario. No obstante, lo ha hecho con una maniobra que ha sido muy criticada tanto por los socios del Gobierno como por los propios letrados: en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que publicó LA RA-ZÓN, se advertía de que ese movimiento puede ser inconstitucional porque la ley de paridad y la Ley de Estabilidad Presupuestaria «no guardan coherencia». De hecho, ya ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre esta materia y el PP podría recurrir para que el Tribunal de Garantías lo tumbe.

Pese a todo, el PSOE ha decidido seguir adelante y eso le ha costado las críticas de Podemos o de Esquerra. También del PP, que finalmente votó en contra pese a que el contenido de la ley de paridad es una transposición de una directiva impulsada por el propio PP europeo, tal y como han defendido los populares. No obstante, la mezcla de la ley de paridad con los Presupuestos ha hecho que el PP haya votado en contra ya que el partido de Alberto Núñez Feijóo considera que se hace una «indecente instrumentalización del feminismo».

La votación del informe de la fase de la Ponencia ha concitado el apoyo de 20 diputados y el voto en contra de 17. Tras la fase de Comisión, llega la semana que viene el debate y votación en el Pleno.

## La Audiencia de Valencia reabre la causa contra Oltra y la deja a un paso del juicio

La Sala afirma que se debe investigar por qué se abrió un expediente para desacreditar a la víctima

Alicia Martí, VALENCIA

La Audiencia de Valencia ha ordenado al juzgado que reabra la causa archivada contra la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra y otras 14 personas de la Consejería de Igualdad, que ella dirigía.

Se trata de la causa que investiga si todas ellas maniobraron para encubrir la denuncia que una menor tutelada interpuso contra el entonces marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, por abusos sexuales, y por los que ya cumple prisión.

El auto se hizo público ayer, un

día antes de que se cumplan dos años de la dimisión de Mónica Oltra al frente de la Generalitat valenciana.

El sobreseimiento provisional de la causa conocido el pasado mes de abril, que han recurrido las acusaciones particulares (Vox y la asociación Gobierna-Te), y que contaba con el apoyo de la Fiscalía, generó una oleada de apoyos entre la izquierda a la ex dirigente de Compromís a la que pusieron como ejemplo de víctima del «lawfare».

Sin embargo, Oltra se encuentra actualmente a un paso del banquillo, pues los magistrados concluyen que no se puede descartar la comisión de infracción penal «derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales».

El Juzgado de Instrucción número 15, que ha investigado el caso, deberá cumplir las órdenes de la Audiencia y dictar un auto de procesamiento primero y de apertura de juicio oral después.

El auto subraya también que existió un posterior intento de desacreditar el testimonio de la víctima o «influir negativamente en el ánimo acusador de la menor una vez ya se había iniciado el procedimiento judicial» mediante la apertura de un expediente para el cual la Consejería se valió de una institución externa.

Sobre esta cuestión, que siempre ha sido capital para entender la responsabilidad que pudo tener Oltra, la Sala considera que no habría nada que objetar a la elaboración de un expediente informativo si este tuviera como finalidad determinar la actuación llevada a cabo o detectar, en su caso, la existencia de posibles errores por los funcionarios.

«Pero lejos de ello, el expediente parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamen-



Mónica Oltra

Los magistrados afirman que no se puede descartar la comisión de una infracción penal te ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado, con la victimización secundaria que ello supone».

Esta actuación queda cuestionada por la Sala que sostiene que no se puede descartar «en este momento procesal la comisión de infracción penal, como consecuencia de haberse dictado, de manera arbitraria e injustificada, una resolución con la finalidad de iniciar el referido expediente informativo, utilizando recursos públicos con fines particulares».

La Audiencia resalta también que precisamente fueron estas acciones las que dejaron a la menor en una situación de riesgo. «Pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida».

Por tanto, al contrario que consideró el juez instructor que dictó el sobreseimiento de la causa, la los magistrados concluyen que no se puede descartar la comisión de infracción penal «derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales».

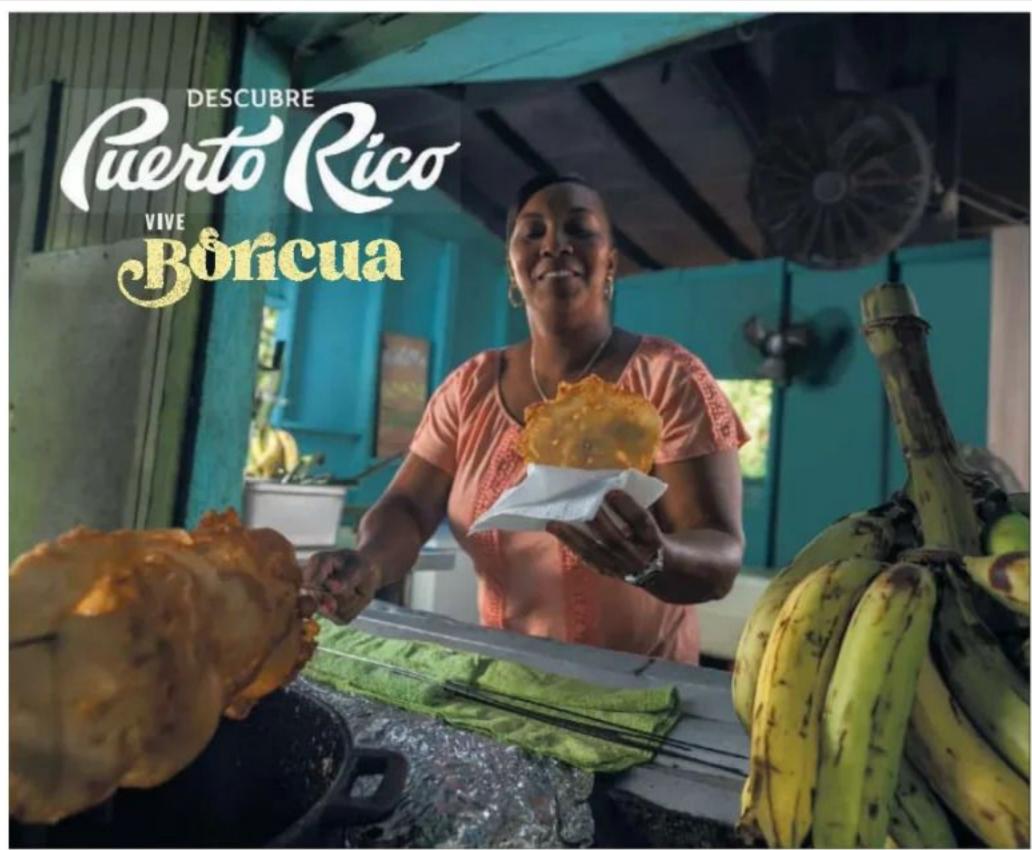

HASTA

500€

EN CUPÓN REGALO DE

El Corle Ingles

PAGO EN

Vive Puerto Rico
Hotel 3\* + 

6 días | 4 noches
Producto Tourmundial

1.100€

San Juan - Río Grande
Hoteles 3\* y 5\* + 
9 días | 7 noches
Producto Tourmundial

1.860€

Rincones de Puerto Rico (al volante)

Hoteles 3\* y 3\* SUP + ×
9 días | 7 noches

Producto Tourmundial

2.890€

VIAJES El Corte fingles

Cuando viajes, viaja

### Susana Campo. MADRID

En los últimos meses, varias decisiones sobre política exterior han generado controversias políticas y mediáticas en España. El giro de 180 grados respecto al Sáhara Occidental, el reconocimiento de Palestina como Estado o la crisis con Argentina son algunos de los asuntos que han copado el debate público, situando a la diplomacia en el centro de la discusión. Y eso que es una materia que normalmente no suele generar mucha expectación entre los ciudadanos. Prueba de ello es su escasa mención durante los debates electorales, por ejemplo. Sin embargo, la controversia de algunas decisiones tomadas desde el Ejecutivo ha elevado esta materia a la apertura de telediarios y portadas de periódicos.

El Gobierno ha recordado a sus socios y al resto de formaciones que la dirección de la política exterior le corresponde a la Presidencia y que del resto de partidos lo que se espera es una actitud de lealtad. Esta afirmación se sus-

tenta en la Constitución, que establece en su artículo 97 que «el Gobierno dirige la política interior y exterior». Ahora bien, entre ciertos sectores diplomáticos y partidos existe la sensación de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instrumentaliza la política exterior para su interés propio. Hay, de hecho, varias situaciones que respaldan esta afirmación, como el reconocimiento del Estado de Palestina justo antes de las elecciones europeas del pasado 9J o el choque diplomático con Argentina, que hoy podría vivir un nuevo asalto con la visita de su presidente, Javier Milei, a España.

LA RAZÓN ha conversado con varios expertos en relaciones internacionales para analizar los dis-

tintos bandazos en esta materia y preguntarles si consideran que se está instrumentalizando con fines partidistas.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso, recuerda, precisamente, que desde



El cambio de postura sobre el Sáhara no se debatió ni en el seno del Partido Socialista»

### Antonio Alonso

Profesor de Relaciones Internacionales en CEU San Pablo



En la reciente crisis abierta con Argentina, la gestión del Gobierno ha sido muy mala»

### José Ángel López

Profesor de Relaciones Internacionales Comillas ICADE



Hay determinadas decisiones de política exterior que se han tomado en clave electoral»

### José María Peredo

Catedrático de Política Internacional en la Universidad Europea que son consensuados entre los partidos más grandes «con el objetivo de alcanzar una postura de Estado y no tanto de partido». Sin embargo, añade, «la característicade ahora no es que simplemente no sea una política de partido, sino que es una política personalista». Pone como ejemplo el cambio de postura con el tema del Sáhara. «No se debatió ni en el seno del Partido Socialista», subraya.

la Democracia, hay ciertos temas

Porque la primera gran crisis diplomática de Sánchez fue en 2021 con Marruecos. La embajadora de Mohamed VI en España, Karima Benyaich, fue llamada en mayo de ese año tras la acogida en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, dinamitando la relación bilateral. Fue entonces cuando Sánchez dio un giro histórico y se posicionó del lado de Marruecos en la problemática sobre el Sáhara. Karima Benyaich regresó a Madrid, pero la maniobra del Ejecutivo fue rechazada por toda la Cámara Baja, abriendo una gran crisis con su socio de coalición, Podemos. Lo

> peor fue que el cambio de postura provocó un efecto dominó y desató una nueva crisis. Esta vez con Argelia, históricamente aliado en materia energética y clave para la estabilidad en el Sahel.

José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas ICA-DE, señala que las distintas decisiones del Ejecutivo en materia exterior «son cuestiones completamente diferentes, que no se pueden meter en el mismo saco». No obstante, recuerda que el giro respecto al Sáhara es «un caso de volantazo histórico». Añade que, dos años después, «sigue sin haber explicaciones respecto a este cambio de postura. A mi juicio, es un cambio fundamental en una línea

maestra de la política exterior española desde la Transición».

En cuanto a la crisis sin precedentes desatada por Sánchez el año pasado con Israel tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre, los expertos apuntan al «electoralismo» del

# «La política exterior es ahora una política personalista»

Varios expertos critican el interés particular de algunas decisiones del Ejecutivo y subrayan la escasez de explicaciones a la Cámara Baja y la opinión pública



El presidente de Argentina, Javier Milei, estará hoy de nuevo en España

### La visita de Milei hoy abre una nueva crisis

▶En medio de una gran polémica y con la crisis diplomática aún abierta. Así llega hoy el presidente de Argentina, Javier Milei, a España. No se trata de una visita oficial ni se reunirá con el Gobierno o el Rey, aunque sí que será recibido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que le condecorará con la Medalla Internacional de la Comunidad, algo que ha abierto una nueva guerra entre el Gobierno central y el autonómico.

posterior reconocimiento del Estado de Palestina. José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea, sostiene que la política exterior «no está supeditada al interés del Gobierno. Otra cosa distinta es, que efectivamente, se puede interpretar que ha habido determinados acontecimientos y decisiones que se han tomado en clave electoral». En su opinión, el reconocimiento llevaba sobre la mesa décadas y ya existía consenso internacional en caminar hacia la solución de los dos estados. No obstante, «asumir casi unilateralmente con el apoyo de otros dos estados muy respetables, pero no de las grandes potencias, por ejemplo, de la UE en un momento electoral, genera cierta confusión», apunta.

La última crisis ha sido con Argentina. El Palacio de La Moncloa y la Casa Rosada están con las espadas en alto y mantienen un cruce de reproches continuo. Desde que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusara al presidente argentino de «consu-

### Señalan que, ante un conflicto diplomático, la respuesta debe ir «de menor a mayor intensidad»

mir sustancias», la tensión ha sumado decibelios y se ha convertido en un asunto de Estado para el Ejecutivo. La decisión del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de llamar a consultas a la embajadora en Buenos Aires y amenazar con romper relaciones genera dudas entre los expertos por precipitada. En este sentido, el profesor López esgrime que «desde el punto de vista del uso de los instrumentos diplomáticos, la gestión del Gobierno ha sido muy mala». Argumenta que, en un conflicto diplomático, la respuesta «suele ir de menor a mayor intensidad y no quemar etapas rápidamente, como ha sucedido».

Con todos estos vaivenes, la pregunta está clara: ¿está perdiendo España influencia global 
por la gestión de Sánchez? Los 
entrevistados son cautos, ya que 
«las líneas generales de la política 
exterior no cambian de generación en generación», sostiene 
Antonio Alonso, quien no duda 
en criticar la gestión de Albares: 
«Es simplemente un sesgo de lo 
que le diga Sánchez pese a su formación».

#### S. C. MADRID

Un grupo 15 diplomáticos jubilados han hecho público su rechazo a la acción exterior del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con respecto a «dos países amigos como Argentina e Israel». Todos ellos han suscrito una «Declaración sobre algunos aspectos de la Política Exterior Española», en la que afirman que el Ejecutivo no ha estado a la altura de sus responsabilidades. Los diplomáticos firmantes son: Inocencio Arias, José Ignacio Benavides, Manuel de la Cámara, Ignacio Camuñas, José Manuel Cervera, Javier Jiménez-Ugarte, Juan Leña, Erik Martel, Ramón de Miguel, Arturo Pérez, Luis Guillermo Perinat, marqués de Perinat, Juan Prat, José Ramón Remacha, Eloy Ybáñezy José Antonio de Yturriaga. LA RAZÓN ha hablado con uno de ellos, Erik Markel, quien fue cónsul general en Houston, en Miami, en Andorra y delegado especial en Gibraltar.

### Firmanun comunicado criticando al Gobierno... ¿por qué?

Llevamos contemplando con cierto pasmo un elenco de decisiones de política exterior que, como profesionales, hemos tratado sin éxito de entender. No dudo de que a buena parte de la Carrera Diplomática en activo le ocurre lo que a los firmantes. Estos entienden que, amparados como están por su condición de jubilados, les deben dar voz. Algunos se preguntan que por qué no hablan aquellos, al igual que lo han hecho otros cuerpos del alto funcionariado del Estado, por el intermedio de sus asociaciones profesionales. Pues porque la Carrera, aunque es un servicio civil al Estado, funciona a lo militar en todo lo relativo a la disciplina.

### ¿Por qué ahora?

Quizá el reciente desencuentro con el presidente de Argentina ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ha tocado a rebato al ver la dignidad del Estado sorroballada por quienes más deben de velar por ella. Llevada a una greña de adolescentes al grito de «y tú más».

### Una de las decisiones más criticadas es el giro respecto al Sáhara Occidental, ¿por qué son tan críticos con la decisión de Pedro Sánchez?

En el tema del Sáhara, Sánchez ha realizado un «volte face». España abandonó vergonzosamente lo que era una provincia Erik Martel Exdiplomático

## «El desencuentro con Argentina ha sido la gota que ha colmado el vaso»

Es uno de los 15 embajadores que suscriben un comunicado crítico respecto a las últimas decisiones en política exterior del Ejecutivo de Sánchez



española de ultramar y a los españoles naturales de ella. Lo hizo forzada por la famosa marcha verde marroquí. En compensación, reconoció el derecho de aquellos a decidir, mediante referéndum, su futuro. Este derecho ha sido reconocido igualmente por la ONU. Marruecos, ni corto ni perezoso, convirtió el Sáhara, en contra de la voluntad de los saharauis, en parte de su territorio nacional. Contra viento y marea lo ha defendido España, al alimón con la ONU, hasta que hace bien poco, de un día para otro, Sánchez reconoció la marroquinidad del Sáhara. ¿Qué intereses nacionales ha tenido en mente Sánchez con este giro copernicano político que tan caro ha costado en términos de nuestra credibilidad? ¿Quizá es el precio que ha habido que pagar para que Marruecos no protagonice una nueva marcha, esta vez azul,



Buena parte de la carrera diplomática siente malestar, pero calla por su voluntad de servicio público»

«El encontronazo con Milei solo buscaba movilizar al electorado en las elecciones»

ocupando las riquezas de las aguas territoriales canarias o dándonos algún susto en Ceuta o Melilla? Evidentemente, no. Marruecos no ha variado un ápice su actitud en estos apartados.

### La consecuencia ha sido la enemistad con Argelia, ¿puede España dejar de lado a Argel?

Kautilia, coetáneo indio de Aristóteles y uno de los precursores de la ciencia de relaciones internacionales, ya dijo que el vecino de tu vecino no es menos tu vecino. Además de estas razones de vecindad, a Argelia había que tratarla con mimo, pues se trata de un influyente miembro de la Liga Árabe y de la Organización para la Unidad Africana (OUA), donde no nos interesa tener enemigos. El interés de España determina pues que tengamos buenas relaciones con Argelia. La pirueta marroquí de nuestro Gobierno ha conseguido lo contrario.

### El reconocimiento de Palestina, ¿qué consecuencias puede tener con Israel?

El problema de Israel no es realmente el problema de Israel. Habría que hablar más bien del problema de los Estados Unidos. Enfrentarse con el Estado judío es hacerlo, en efecto, con los americanos. Con independencia de esto, las relaciones con Israel aportan ciertos beneficios para España en el ámbito de la tecnología y, particularmente, en lo relativo a software y hardware. Pensemos en el tema de la aplicación «Pegasus» que tantas jaquecas ha producido a nuestro Gobierno. Por otra parte, los prestigiosos servicios de inteligencia israelitas necesitan de unas buenas relaciones entre ambos países para seguir cooperando con los españoles como lo han venido haciendo hasta ahora.

### También hay descontento con Argentina, ¿puede perjudicar a las relaciones?

El encontronazo entre los gobiernos de las dos naciones hermanas encierra mucho más de lo que aparenta. Con él, no solo buscaba Sánchez un mecanismo para movilizar a su electorado de cara a los próximos procesos.

### ¿Qué peso tiene actualmente España en el mundo?

Desgraciadamente no existe algún tipo de báscula que sirva para evaluar dicho peso. Pero una idea sí podemos hacernos. Hemos renunciado a una posible influencia en nuestra excolonia o provincia del Sáhara y enfrentado con nuestro vecino Argel sin haber obtenido nada a cambio de Marruecos. En lo relativo a nuestra alianza central, la Unión Europea, hemos perdido peso al pasar de ser uno de los países ricos, en el seno de la Unión, a ser uno de los pobres.

### Manuel Fernández-Fontecha Torres

njuiciar la Constitución de los modernos es también sostenerla abiertamente como un contenido estructurado, con todas sus consecuencias. Bajo una nueva forma de pensar y más allá del contractualismo, la organización del contenido condiciona la Constitución moderna en el sentido de Bruno Latour, en el marco de una lectura nueva de la diferencia entre naturaleza y cultura, y entre lo político y lo científico.

La Corona preexiste a la Constitución del orden, la Constitución de los modernos, pero se integra en ella y recibe su fuerza. No es posible reconstruir su origen en términos jurídicos con instrumentos del Derecho Público de los siglos modernos, desde 1789, pues no puede encontrarse ahí sino el principio monárquico, pero lo cierto es que no desaparece con la Revolución. Ni en ese momento ni en las revoluciones que la siguieron. Corre sin embargo peligro en la era de las conformidades, donde lo que se exige, en el contexto de una aceptación flotante, son hechos ciertos, hazañas del titular, grandes logros, todos ellos caminos seguros para volver a caer en el personalismo, y, sobre todo, hacia la decepción, porque se exige todo eso de lo que es simplemente una estructura de poder obligada a seguir el texto constitucional. En la era de las conformidades es irrelevante que algo, hasta un híbrido, haya sido acordado por un referéndum constitucional, pues se confunde Constitución con una norma infinitamente evaluable y controvertible por los ciudadanos, concepción plebiscitaria que, sencillamente, la hace inútil.

Se califique como se califique, la Corona es una institución racional-efectiva por sí misma. Aun en sus formaciones más proclives al símbolo, nunca ha dejado de ocupar el espacio de un alto órgano del Estado, situado a través de la progresión dialéctica histórica en posición oscilante en relación con otros poderes, pero siempre diferente por su designación, que es su marca de identidad. Sus principios fueron fijados al hilo del comentario del Derecho Romano tras la recepción en Francia, a través de la teoría estatutaria del Reino, abstractiva y despersonalizadora, fundada en la indivisibilidad y en la inalienabilidad del Reino, y en la indisponibilidad del sucesor, refractaria a un contenido y a una organización cortesana.

Es crítica fundamental de la Corona que es antigua, es decir, dicho en negativo, que no es moderna. Esa afirmación tiende a primar el contenido racionalizador de la norma jurídica escrita, relativamente reciente en el Derecho, sobre el contenido histórico, ignorando abiertamente otras fuentes del Derecho, como la costumbre y la jurisprudencia, que rigieron la Corona en Francia durante siglos, costumbres sin sancionar como ley o acto equivalente. Se argumenta que es algo vinculado con el nacimiento y por tanto sin legitimidad, y se combate afirmando que es privilegio, cuando realmente es pura estructura. La cualificación por el

### Opinión

## La Corona en la era de las conformidades

La Monarquía perdura en España porque en su ser asume la representación existencial de la Nación

nacimiento para el acceso a un cargo no es un arcaísmo, sino un híbrido profundamente moderno entre naturaleza y cultura, racionalizador de lo que fue una trasmisión puntual del mismo, como criterio o determinación reintegrada a la naturaleza, inconmovible por el arbitrio, y ajeno al espíritu de facción, como subrayó Hegel.

La existencia del titular del Reino, el Rey o la Reina, órgano rigurosamente unipersonal, por cierto, es la conclusión simple del principio de identidad. El Monarca es idéntico a sí mismo en su calidad de representante. El soberano no es más que el representante de la multitudy es la unidad del que representa, no la unidad del representado, lo que hace una a la persona, dirá Hobbes. No tiene fisuras en su representación, pues representa al pueblo sin diferencias, que alisa heterónomamente a través de la neutralidad activa de Constant. Nada está fuera de quicio, pues la abstracción se remite a un orden lógico, de fusión entre el fundador del reino y su sucesor, que no es heredero. Difícil de entender por clánico y levemente levistraussiano. Las estructuras elementales del parentesco en Viena y en Versalles.

Es mucho más importante todavía como representante ad extra, porque es ad extra donde se concreta la soberanía. El símbolo se sitúa en el lugar de la cosa. El representante la asume inicialmente como antítesis, luego como síntesis. Está primero el Rey designado o electo, frente al No-yo del pueblo, y al final queda el Rey con el pueblo. La pérdida de poderes políticos no ha hecho desaparecer eso, que es precisamente la representación del pueblo, anterior a la nación cultural, política, o adjetivable de otro tipo. La Monarquía Parlamentaria no pretende oscurecer el origen, su vinculación a la Historia, de ahí la dinastía como elemento del conjunto, malentendida si se fija como herencia, pues no es herencia sino razón historificada, pura conservación de la idea del Estado encarnado.

La Monarquía en España perdura porque es, no al revés, pero en su ser asume la representación existencial de la Nación en la terminología de Eric Voegelin, en la peculiar opción de España mantenida en el tiempo por una identidad sin homogeneidad y por una unidad con diferencias. Esa tesis es, desde siempre y debidamente trasmitida generacionalmente, la tesis de la Corona.

#### Manuel Fernández-Fontecha Torres es

letrado de las Cortes Generales y exletrado del Tribunal Constitucional



Los Reyes visitaron ayer la exposición con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI

### ...y más



El presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro

### Memoria Histórica

## Arranca el proceso para ilegalizar la Fundación Franco

La decisión final estará en los tribunales, donde la entidad, que defiende su «legalidad», prevé una «dura y larga lucha»

### Andrés Bartolomé. MADRID

El Gobierno dio ayer el primer paso para acometer un objetivo anunciado hace tiempo: la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Para ello, el Ministerio de Cultura ha comenzado unos trámites que se llevarán a cabo «en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones».

En un vídeo distribuido por su departamento, Ernest Urtasun recordaba ayer que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su disposición adicional quinta que «al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.f) de la

Ley50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo». Alo que el portavoz de Sumar añadía que se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

En estos casos, según señala la norma, «corresponde al Protectorado de Fundaciones ins-

### Dudas por la vía elegida

>«Estamos satisfechos pero con cautela», señaló ayer el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, que duda de la extinción de la FNFF porque «depende de los jueces». «El Gobierno debería haberlo hecho directamente por vía administrativa», señaló por su parte el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado.

tar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa».

El procedimiento se desarrollaría en tres fases, según recoge la propia web del ministerio. La «primera consiste en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal». En este proceso también participarán las asociaciones de memoria histórica. La segunda será «la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y la apertura del periodo de alegaciones». Por último, «se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado» y Cultura «elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción». Finalmente, el dictamen «del procedimiento será decisión de los jueces».

Por su parte, la Fundación Franco defiende su actuación «dentro de la legalidad», ya que ha actualizado sus estatutos en dosocasiones –2018 y 2023 – con la intención de «cumplir su misión –preservar y difundir la obra y legado de Francisco Franco – con pleno respeto y sin menosprecio hacia la dignidad de las víctimas».

«Consideramos esperpéntico que, en plena crisis política derivada de la aprobación de la que consideramos inconstitucional Ley de Amnistía, que lesiona la igualdad entre todos los españoles ante la ley, la independencia judicial y la estabilidad de España como nación, el Ministerio inicie este procedimiento», señaló ayer su presidente ejecutivo, Juan Chicharro. «Dicho proceso se ampara en la Ley de Memoria Democrática, que contempla medidas contra aquellas fundaciones que no persigan fines de interés general, que no es el caso denuestra Fundación», defiende el general en la reserva, «con independencia de que por razones ideológicas no se comulgue con cuanto divulgamos y actuamos». «Es lamentable que se ignoren otras fundaciones que fomentan el odio y el enfrentamiento entre los españoles, mientras que la Fundación Franco nunca ha incurrido en tales prácticas», concluye, en referencia a la Fundación Sabino Arana, la Fundación Largo Caballero o la Fundación Federico Engels, entre otras. La FNFF augura una «larga y dura lucha en los tribunales».

### El Gobierno denunciará al presidente del Parlamento balear

F. de la Peña. MADRID

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que trasladará a la Fiscalía la actuación del presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne-que no piensa dimitir-, para que determine si hay delito al haber roto la foto de una víctima de la Guerra Civil. «Desde el Ministerio se va a trasladar al Ministerio Fiscallos acontecimientos por silos mismos pudieran ser constitutivos de un delito penal de odio o de cualquier otra tipificación del orden penal», declaró a los medios a su llegada a la Comisión Constitucional del Senado, en la que estaba citado a comparecer para dar cuenta de la actuación de su ministerio.

Torres explicó que han tomado esta decisión después de que los servicios jurídicos de su ministerio analizaran la actuación de Le Senne en el pleno del Parlamento balear del martes, en el que llamó al orden y expulsó a dos diputadas socialistas de la Mesa por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil y acabó rompiendo la imagen de la costurera sindicalista Aurora Picornell.

Por suparte, el presidente del Parlament calificó ayer de «amenaza» y «ofensiva contra las instituciones» el anuncio del ministro. Le Senne asegura en un comunicado que considera «un atentado contra la democracia, la neutralidad e imparcialidad institucional» y contra el Estado de derecho lo que califica como «las exageraciones y relatos incompletos, unidos a la campaña de acoso, insultos y amenazas» en su contra.

Le Senne ha rechazado la exigencia de dimisión de los partidos de izquierdas, entidades memorialistas y una manifestación de unas 400 personas después de que el martes rompiera fotos de republicanas asesinadas en 1937: «No voy a dimitir porque tengo el apoyo de la mayoría de la Cámara». «Yo no odio a ninguna víctima, ni mucho menos», zanjó.

### Guerra en Europa 🛞





El liberal holandés Mark Rutte es el jefe de Gobierno más longevo en la Unión Europea junto al primer ministro húngaro, Viktor Orban

Alianza Atlántica. El primer ministro holandés asumirá su nuevo puesto a partir de octubre, tras ser proclamado en la Cumbre de Washington de julio

## Rutte será el sucesor de Stoltenberg en la OTAN

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

ark Rutte, primer ministro holandés, se convertirá el 1 de octubre en el sucesor de Jens Stoltenberg al

frente de la OTAN. Aunque ahora su candidatura debe ser refrendada por los embajadores de los 32 países de la Alianza, se trata de un mero formalismo. Será proclamado en la cumbre que se celebrará en Washington entre el 9 y el 11 de julio y que conmemorará el 75º aniversario de la organización mi-

litar. Hace dos días, Eslovaquia y Hungría levantaron su veto y ayer Rumanía ha anunciado la retirada de la candidatura de su presidente, Klaus Iohannis.

Stoltenbergfue elegido en 2014, meses después de que Rusia se anexionara de manera ilegal la península de Crimea. Durante su

mandato, que ha sido extendido en varias ocasiones ante las dificultades de encontrarle un sucesor, la Alianza ha vivido la invasión de Ucrania por las tropas de Vladimir Putin, los tensos episodios tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y cuatro ampliaciones: Montenegro, Macedonia del Norte, Finlandia y Suecia. Es conocido por su prudencia y discreción y la buena relación con su equipo de trabajo, incluso en los momentos más adversos. Anteriormente a su cargo en la Alianza, fue primer ministro noruego y líder del Partido Socialdemócrata. Renunció a la presidencia del Banco Central de Noruega debido a una prórroga como secretario general de la Alianza.

El holandés Mark Rutte, perteneciente al Partido Liberal y de 57 años, ha marcado la política holandesa en estos pasados 13 años. Apodado como «Mr Teflón» por su capacidad para superar cualquier crisis y formar coaliciones de Gobierno heterogéneas, ha sido el candidato preferido de EEUU, a lo que quizás haya ayudado su pertenencia a un país con fuertes vínculos transatlánticos. Finalmente,

LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

### 75 años del Tratado de Washington

EE UU y varios de sus principales aliados están debatiendo activamente hasta qué punto comprometerse con la adhesión de Ucrania a la OTAN en la próxima cumbre del 75° aniversario de la alianza que se celebrará en Washington del 9 al 11 de julio, en la que EE UU se enfrenta a las críticas de varios países europeos por no estar dispuesto a ir tan lejos como algunos - especialmente los cercanos a la frontera con Rusia-desea-

rían, según múltiples fuentes estadounidenses y europeas familiarizadas con las conversaciones. Funcionarios estadounidenses y alemanes han propuesto que la alianza se comprometa durante la cumbre del mes que viene a que Ucrania tiene un «puente» hacia la adhesión a la OTAN, en lugar de un «camino irreversible», como dijo en abril el secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un lenguaje favorecido por Londres.

no se han cumplido las quinielas que apostaban por una mujer de un país del este para sustituir a Stoltenberg. Sonó con insistencia el nombre de Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, que, sin embargo, nunca llegó a formalizar su candidatura. Todo indica que se convertirá en la sucesora de Josep Borrell al frente de la diplomacia comunitaria.

«Creo que Mark Rutte es un candidato muy fuerte. Tiene mucha experiencia como primer ministro. Es un amigo y colega estrecho», aseguró desde la Casa Blanca el político noruego hace dos

### El holandés supera el último escollo tras retirar Rumanía ayer la candidatura del presidente Iohannis

días, dando por sentado que sería su sucesor.

Rutte llegó al poder en 2010 y era hasta el momento el líder político europeo más veterano junto al húngaro Viktor Orban tras la retirada de la canciller Angela Merkel. Desde esa fecha, había liderado cuatro Gobiernos diferentes de los que tres tuvieron que dimitir antes de que finalizara su mandato y era el único superviviente de la Gran Recesión que azotó a la Unión Europea durante la pasada década.

Políticamente, Rutte es un líder pragmático con una gran habilidad para pactar con quien sea necesario y encontrar puntos de unión en un programa de Gobierno, lo que le ha resultado de gran habilidad en un Parlamento tan fragmentado como el holandés y le ha permitido liderar cuatro Gobiernos de coalición diferentes.

Esta capacidad de interlocución le servirá para dialogar con los 32 miembros de la Alianza, en un momento en el que la organización militar tiene como principal reto continuar con el apoyo a Ucrania para que Vladimir Putin pierda la guerra. Todo indica que la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca tras las elecciones del mes de noviembre y sus amenazas de dejar a los europeos a la intemperie puede convertirse en el principal quebradero de cabeza del político holandés en su nuevo cometido. «Mr Teflón» deberá hacer honor a su apodo. Para sus defensores, todo esto hace de él un animal político, mientras sus detractores le acusan de oportunismo y falta de principios sólidos.

Lo que nadie duda es que, durante todos estos años, Rutte ha sabido como nadie representar el espíritu de una nación y encarnar aquellas virtudes de las que los holandeses más se enorgullecen: austeridad, modestia, fiabilidad, trabajo duro. Un buen espejo en el que mirarse, una visión quizás idealizada de la idiosincrasia protestante holandesa que funciona como un imán para los votantes. Hasta que el auge de la «Mocro maffia» se lo impidió, se desplazaba en bicicleta y era habitual verle en la Haya tomando una copa con amigos. También compaginaba su labor como primer ministro con clases semanales en un instituto. El pasado mes de julio anunció su retirada de la política holandesa después de que se produjera la caída de su Gobierno por discrepancias en el seno de la coalición debido a la política de asilo. Tras conocerse su renuncia, comenzaron los rumores sobre un posible puesto internacional que finalmente ha llegado como secretario general de la Alianza.

## La UE golpea al gas licuado ruso con nuevas sanciones

Prohibirá la llegada a puertos europeos de barcos con destino a terceros países

M. Arroqui. BRUSELAS

Los países europeos llegaron ayer a un pacto para apuntar por primera vez al lucrativo negocio del gas licuado ruso. Los embajadores de los Veintisiete alcanzaron un acuerdo y se espera que la decisión se formalice el lunes.

La medida más importante de este paquete consiste en prohibir quelospuertoseuropeospuedan utilizarse como plataforma para exportar el gas licuado ruso que llegue a través de buques metaneros. El propósito es golpear las exportaciones rusas a Asia, pero el consumo interno europeo no quedará penalizado con esta medida. Tras la crisis diplomática desatada con Argelia por el cambio de posición español respecto al Sáhara Occidental, España aumentó significativamente sus importaciones de gas ruso. El gas licuado llega de manera mayoritaria a la UE a través de las terminales de Bélgica, Francia y España. Este acuerdo también contemplamedidas contra la denominada «flota en la sombra» rusa que transporta petróleo.

Los paquetes de sanciones se aprueban por unanimidad. Hungría y Alemania son los países que han puesto más trabas a esta nueva ronda. A Berlín le preocupaba la situación de sus empresas exportadoras. «Este contundente paquete impedirá aún más el acceso de Rusia a tecnologías clave. Despojará a Rusia de más ingresos energéticos», indicó por las redes sociales la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Este nuevo paquete de sanciones incluye nuevas restricciones a la exportación de bienes y tecnologías de doble uso, incluso en terceros países, así como de productos que mejoren la capacidad industrial de Moscú.

Nadie duda de que la energía se ha convertido en un arma de guerra, ya que prosiguen los ataques rusos a las centrales eléctricas ucranianas. Aunque la situación en el frente parece prácticamente estancada, Rusia ha lanzado en las últimas horas nueve misiles y 27 drones «Shahed» contra instalaciones energéticas críticas, aunque las defensas antiaéreas han interceptado todos los drones y los cinco misiles de crucero. Estos ataques rusos han cortado el suministro eléctrico a más de 218.000 ucranianos. Ante el déficit energético, las autoridades ucranianas se han visto obligadas a imponer apagones diarios.

Según la empresa privada del sector eléctrico DTEK, una de sus centrales térmicas ha sufrido graves daños y tres de sus trabajadores han resultado heridos. Desde marzo DTEK ha perdido un 90% de su capacidad de generación. También la empresa pública Ukrenergo ha informado de que sus infraestructuras han resultado dañadas como consecuencia de este nuevo ataque nocturno en Kyiv (norte), Dnipropetrovsk (centro), Donetsk (este) y Vínitisia (oeste).

El presidente Volodimir Zelenski ha pedido ayuda a corto plazo para reparar la red eléctrica antes de que llegue el invierno y aumente el consumo, e inversiones a largo plazo para la reconstrucción del sistema, además de baterías antimisiles para repeler los ataques del Ejército ruso.



Una vendedora ilumina su tienda en el metro de Kyiv afectada por los cortes de luz tras los ataques

18 INTERNACIONAL Viernes. 21 de junio de 2024 • LA RAZON

### Escalada en Oriente Medio 🖘





Las manifestaciones contra el Gobierno israelí se han extendido por todo el país desde hace una semana

## Una ola de protestas pone en aprietos a Netanyahu

Los manifestantes piden elecciones anticipadas y una tregua

Maya Siminovich. TEL AVIV

«¡Acuerdo ahora!», «tú eres el líder, tú eres el culpable», «fuera con el -donde el primer ministro tiene autopistas en el centro, norte y sur, con convoyes de coches ralentizando el tránsito, bloqueo del tráfico con hogueras, todo bajo el paraguas de la «semana de la disrupción», como la han llamado los diversos grupos organizadores.

Se espera que un millón de israelíes salgan a las calles, hagan huelga y protesten a lo largo de esta semana para presionar al gobierno de coalición de Benjamin

Netanyahu para que cambie de rumbo y convoque elecciones anticipadas antes del primer aniversario del 7 de octubre. La ira va en aumento en las manifestaciones, así como la violencia policial. Los que salen a las calles son familiares de secuestrados en Gaza e israelíes que los apoyan. Los manifestantes tienen varias demandas: elecciones anticipadas, un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes, parar la guerra, reclutamiento militar para los judíos ultraortodoxos también, más atención a los residentes del norte que viven bajo los misiles de Hizbulá, y más.

El sábado pasado habló en la manifestación de Tel Aviv el líder del partido Hay un futuro, Yair Lapid, y animó al público a seguir con su «admirable actitud», que es la que traerá el cambio, dijo. El domingo en la manifestación de Jerusalén, el exministro de Defensa, Moshe Yalon dijo que los que se manifiestan son muchos. «Por eso tienen miedo de convocar elecciones, porque somos muchos, ¡somos la mayoría!». «Nuestro objetivo es claro: devolver el mandato al pueblo inmediatamente y convocar elecciones antes del aniver-

sario del fracaso del 7 de octubre», dijo Eran Schwartz, líder del grupo de protesta Libres en nuestra Tierra, en una manifestación en Tel Aviv.

«El gobierno fracasa repetida-

mente a la hora de proteger a Israel y cuidar de sus ciudadanos», afirmó. «Da prioridad a su supervivencia política sobre el interés nacional, como hemos visto en docenas de ejemplos en los últimos meses, desde la vergonzosa ley de exención [exención militar para los ultraortodoxos] hasta la falta de interés en firmar un acuerdo para liberar a los rehenes o [un plan para] el día después en Gaza, para el abandono de los ciudadanos del norte».

Madres de soldados y familiares de secuestrados llaman a autoridades locales y los líderes empresariales a unirse a las protestas, citando la necesidad de establecer un gobierno amplio, acordado y aceptable. Y como si hubiera un guion, cuando los manifestantes encienden una hoguera o bajan a la autopista para obstruir el tráfico,

los policías desplegados, a pie y a caballo, se lo impiden y las camionetas con el agua a presión son usadas con profusión.

Esta semana dos médicos voluntarios resultaron heridos, uno de ellos, además, arrestado.

El líder de la protesta Moshe Radman dice que solo las elecciones pueden traer esperanza. «Este es un gobierno que abandona a su pueblo. Pero, por otro lado, tenemos una nación asombrosa y decidida y esta nación merece un liderazgo con una visión, y no solo desesperación y duelo. Solo las elecciones pueden iniciar el proceso de curación», afirmó. «Netanyahu, ¿a qué le tienes miedo? Solo un dictador tiene miedo de

Las protestas

lideradas por los

familiares de

rehenes quieren

llegar a un millón

su pueblo». Se espera que la «semana de la disrupción» termine en una enorme manifestación el próximo sábado en Tel Aviv y que las exigencias de una comisión es-

tatal de investigación sobre los fallos de seguridad e inteligencia que condujeron al 7-O se resuelvan. Lo pide gran parte del público israelí, los parlamentarios de la oposición, los padres de soldados, particularmente de las observadoras que advirtieron del peligro y no las escucharon, la fiscal general del Estado. Sin embargo, los analistas dicen que no es probable que esto suceda bajo el gobierno de Netanyahu, quien no está cooperando con el Contralor del Estado.

Por otra parte, las FDI sí han iniciado una serie de investigaciones internas seguidas de exámenes más limitados de las batallas individuales del día de los ataques. Se espera que los primeros resultados se publiquen en las próximas semanas. El 7-O ha sido el fallo de inteligencia más grave de la historia del país.

## una casa-, Jerusalén, en cruces y

### gobierno de la sangre» son algunas de las consignas que se escuchan en las manifestaciones diarias de esta semana. Desde el sábado pasado ha habido protestas en diversas horas del día en distintos lugares del país, en Tel Aviv, Cesárea

El Ejército

erradicar

a Hamás

El portavoz

castrense pide al

para Gaza y este

insiste en el fin de

la banda terrorista

líder israelí un plan

ve imposible

### M. Siminovich. TEL AVIV

«Este asunto de destruir a Hamás, hacer que Hamás desaparezca, es simplemente arrojar arena a los ojos del público», dijo el portavoz del Ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, al Canal 13 de noticias en una entrevista el miércoles. «Hamás es una idea, Hamás es un partido. Está arraigado en los corazones de la gente; cualquiera que piense que podemos eliminar a Hamás está equivocado», continuó. Y advirtió que: «Si el gobierno no encuentra una

alternativa, [Hamás] permanecerá» en la Franja de Gaza.

En respuesta, la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado poco tiempo después que el gabinete de seguridad «ha definido como uno de los objetivos de la guerra la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás». «Las Fuerzas de Defensa de Israel, por supuesto, están comprometidas con esto», añadía el texto oficial. Yen este ping pong, la Unidad de la portavocía del Ejército emitió una declaración diciendo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

están comprometidas con los objetivos de guerra declarados por el Gobierno, incluida la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, y aclaró que Hagari había hablado en la entrevista de «erradicar a Hamás como ideología y como idea». «Cualquier afirmación en sentido contrario es sacar los comentarios de contexto», añadía la portavocía castrense.

Los comentarios de Hagari iban en la línea de lo que ya había dicho el mes pasado cuando se le preguntó si el regreso de las FDI a las zonas de Gaza previamente despejadas de Hamás era resultado de que el gobierno israelí no priorizaba la gobernanza del enclave palestino de postguerra. «No hay duda de que una alternativa gubernamental a Hamás crearía presión sobre Hamás, pero esa es una cuestión que corresponde al nivel político», dijo en aquel momento. También el ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha instado a Netanyahu a avanzar en los planes para la gobernanza de Gaza, advirtiendo que si no se encontraba un reemplazo a Hamás ello socavaría los logros militares, ya que el grupo terrorista podría reagruparse.

LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

INTERNACIONAL 19



### Carrera por la Casa Blanca

Mamen Sala. NUEVA YORK

Con el primer debate presidencial a la vuelta de la esquina, las reglas del juego ya están definidas. El 27 de junio, el presidente demócrata Joe Biden y su contrincante republicano, Donald Trump, protagonizarán un cara a cara en la ciudad de Atlanta (Georgia), donde está la sede de la cadena CNN, que es la organizadora del primer encuentro electoral entre los candidatos (a pesar de que aún no han sido proclamados oficialmente). El debate tendrá una duración de 90 minutos con dos pausas comerciales y los equipos de campaña no podrán interactuar con sus aspirantes durante ese tiempo. Los micrófonos estarán silenciados cuando el otro candidato esté hablando para que se respeten los tiempos de exposición y se prohibirán las notas escritas con antelación al encuentro. Ambos candidatos «recibirán un bolígrafo, una libreta y una botella de agua», ha explicado la cadena, «y sus podios serán exactamente iguales».

No es habitual que un enfrentamiento político directo suceda tan pronto en la campaña electoral. De hecho, según el calendario de la Comisión de Debates Presidenciales, el primer encuentro estaba programado para el 16 de septiembre en San Marcos (Texas), pero en estas elecciones los debates también están adaptándose a los nuevos tiempos y posiblemente este sea el debate más crucial desde el primer debate televisado, en 1963, en el que un bronceado demócrata J.F. Kennedy venció a un sudoroso Richard Nixon.

Las campañas de los dos principales partidos se han puesto de acuerdo para adelantar el encuentro entre sus candidatos, Biden y Trump, que llevan tiempo «buscándose el uno al otro». Ha sido decisión de ellos que se celebre este encuentro, y eso que entre algunos demócratas hay intranquilidad porque el presidente pueda sufrir un lapsus mental de los suyos. Como cuando hace unos días en un mitin de campaña Barack Obama tuvo que reconducirlo agarrándole del brazo para salir del escenario porque se había quedado completamente inmóvil. Con este tipo de precedentes, y teniendo en cuenta las consecuencias emocionales con las que lidia Biden tras conocer la reciente condena de su hijo Hunter, el encuentro del jueves puede convertirse en una «patata caliente» que podría explotar en cualquier momento ante los ojos de medio país que estará siguiendo el debate ante sus televisores.

## El debate más decisivo desde Kennedy y Nixon

Los equipos de campaña de Biden y Trump pactan las condiciones del primer cara a cara televisivo del próximo jueves



Un simpatizante de Donald Trump con una camiseta con sus caras

### Claves

Donald Trump tendrá lugar el 27 de junio en Atlanta, la sede de la cadena que lo organiza, la CNN. El cara a cara durará 90 minutos e incluirá dos pausas publicitarias. Mientras un candidato esté en el uso de la palabra, permanecerá cerrado el micrófono del rival para permitir que exponga sus ideas. Biden y Trump no podrán ayudarse con notas escritas previas al debate. ▶ A Biden y Trump se les hará entrega de una libreta, un bolígrafo y una botella de agua y no podrán hablar con sus asesores durante las pausas publicitarias. Ambos atriles serán exactamente iguales. El jueves no habrá público, una idea que a Biden le gusta, pero sí tendrán dos leyendas periodísticas al frente del encuentro que no dejarán que el debate se convierta en un espectáculo de gritos e insultos. Los periodistas Jake Tapper y Dana Bash serán los encargados de hacer las preguntas.

Encima del escenario los telespectadores verán dos candidatos con estilos muy distintos, por eso sus rituales de preparación los días previos al gran encuentro no tiene nada que ver. Biden ya puso rumbo ayer a su famoso retiro rústico en las montañas de Maryland, la casa de Camp David. No está clara cuál será su estrategia, pero en 2020, cuando se enfrentó por primera vez a Trump, dijo que iba a «repasar todo lo que Trump ha dicho y las múltiples mentiras». Por su parte, el magnate, fiel a su cambiante agenda, de momento no está claro dónde pasará los días previos al debate, pero se sabe que encima del escenario tratará de convencer a los votantes de la eficacia de su liderazgo y se centrará en su fuerte, la retórica.

### Los republicanos esperan en rentabilizar algún lapsus de Biden ante los espectadores

El objetivo de ambos en estas elecciones con unos estrechos márgenes de victoria es conquistar el voto indeciso que ha aumentado tras los acontecimientos de los últimos meses (los problemas legales de Trump, la condena del hijo del presidente, el apoyo constante de Biden al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, laguerra entre Ucrania y Rusia, etc). Quien no está nada contento es el candidato independiente, Robert F. Kennedy, que asegura en un comunicado que «su exclusión del debate por parte de Biden y Trump es antidemocrática, antiestadounidense y cobarde». Desde CNN aseguran que los candidatos que participan cumplen los «umbrales constitucionales, de calificación de papeletas y encuestas», pero la campaña de Kennedy insiste en que «hasta que se celebren las convenciones no sabemos quiénes serán los candidatos oficiales». Se espera que Biden responsabilice a su oponente de querer acabar con los derechos reproductivos, la economía y el sistema judicial. Trump conquistará a los votantes asegurando que a pesar de sus problemas legales puede ser un líder estable y eficaz.

**20** INTERNACIONAL

### Radar

### Arabia Saudí

### Morir abrasado en la peregrinación anual a La Meca

Un millar de fieles fallecen por las altas temperaturas, que superan los 51 grados

Antonio Navarro. RABAT

Más de mil personas han fallecido este año durante la peregrinación anual a La Meca, el Hach uno de los cinco pilares de la fe musulmana, debido a las altas temperaturas registradas, según un recuento elaborado por AfP. Al cierre de esta edición, en total, una decena de países han informado de un total de 1.081 muertes durante la peregrinación anual, cuyos principales ritos comenzaron hace una semana. Las cifras provienen de declaraciones oficiales o de diplomáticos que trabajan en las actuaciones de respuesta de sus países.

Además, el último balance de víctimas arroja el dato de al menos 658 egipcios muertos en el Hach. La mayor parte de ellos se encontraban en situación irregular en Arabia Saudí, que distribuye con motivo de la peregrinación visados por país en base a un sistema de cuotas cada año. Este grupo era especialmente vulnerable al calor porque, al no

contar con permisos oficiales, se les impedía acceder a los espacios con aire acondicionado dispuestos por las autoridades saudíes para que los peregrinos se refrescaran después de horas caminando y rezando al aire libre.

El centro nacional meteorológico dio cuenta en los últimos días una temperatura de hasta 51,8 ° en la Gran Mezquita de La Meca, la ciudad santa donde el profeta Mahoma inició su predicación con arreglo a la tradición islámica. Además de los citados recintos con aire acondicionado, las autoridades sauditas han instalado sistemas de refrigeración y ventiladores en algunas áreas de la ciudad para mitigar los efectos del calor, pero a la vista del número de fallecimientos estos esfuerzos no han sido suficientes para evitar la tragedia. Según un estudio saudí publicado el mes pasado, las temperaturas en la zona están aumentando 0,4 grados centígrados cada década, lo que anticipa que la peregrinación a La Meca será cada vez más peligrosa en los próximos años.



En las últimas horas la cifra de fallecidos como consecuencia del calor extremo no ha hecho más que aumentar. Hasta el miércoles, el balance era de 550 muertos, entre ellos al menos. 325 peregrinos egipcios, 60 jordanos, y otros procedentes de países como Túnez, Indonesia, Irán y Senegal. Todo apunta a que el recuento arrojará más víctimas mortales en las próximas horas. «La gente estaba cansada después de haber sido perseguida por las fuerzas de seguridad antes del día de Arafat. Estaban exhaustos», aseguró ayer a AfP un diplomático de un país árabe no identificado, en referencia a las oraciones al aire libre.

Arabia Saudí tiene un sistema

Militares auxilian a peregrinos desmayados por la ola de calor

La mayoría eran peregrinos ilegales de Egipto que no podían acceder a las zonas ventiladas

Según un estudio, la temperatura sube 0,4 grados cada diez años, lo que eleva el riesgo de la travesía

de cuotas de peregrinos por países, pero cada año, decenas de miles se desplazan al reino por canales irregulares, porque no tienen recursos económicos suficientes para costearse el trámite oficial. A comienzos de mes, las autoridades saudíes habían dado cuenta de haber detectado a miles de peregrinos en situación irregular en La Meca, pero lo cierto es que muchos de ellos han acabado participando en los ritos principales del Hach. Ni los medios de comunicación locales -las autoridades saudíes solo han dado cuenta de casos de "agotamiento por calor" sin reconocer fallecidos-ni egipcios han confirmado las cifras adelantadas por la agencia AFP.

### Vietnam desoye a Biden y recibe a Putin con honores

El presidente ruso elogia el papel de la URSS en la guerra y trata de recuperar influencia

Mar S. Cascado. HONG KONG

En un claro desafío a las críticas de Estados Unidos, Vietnam recibió con pompa y ceremonia al presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de la creciente controversia por la invasión de Ucrania por parte del Kremlin. Esta visita adquiere aún más relevancia debido al pacto estratégico firmado la víspera entre Putin y Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, que prevé la asistencia militar recíproca en caso de agresión. En el marco de

una gira de dos días por Vietnam, el líder ruso fue recibido por el presidente To Lam y juntos conmemoraron el 30 aniversario de la firma del Tratado sobre los Principios Básicos de las Relaciones entre ambos países. Durante su encuentro, resaltaron la importancia de este hito histórico y reafirmaron su compromiso con una política exterior «fundamentada en los principios de independencia, autosuficiencia, diversificación y multilateralismo».

Los Jefes de Estado aprobaron una declaración destinada a fortalecer aún más su asociación estratégica, marcando así un hito en su relación bilateral. Además, se llevó a cabo la firma de más de diez documentos, entre ellos un relevante memorando que establece un calendario para la creación de un centro de tecnología nuclear en Vietnam. Si bien los detalles específicos de los acuerdos no se han dado a conocer en su totalidad, se espera que impulsen la colaboración en áreas como defensa y seguridad.

En un gesto significativo, Putin recordó a sus anfitriones que «la

Unión Soviética había prestado una ayuda eficaz en la heroica lucha del pueblo vietnamita contra los invasores franceses y estadounidenses y había contribuido posteriormente a la reconstrucción de la República Socialista de Vietnam en la posguerra».

Asimismo, hizo hincapié en el interés compartido por desarrollar una arquitectura de seguridad sólida en la región de Asia-Pacífico y abogó por la resolución pacífica de las disputas, además rechazó la idea de «bloques político-militares cerrados». Aislado y condenado internacionalmente por su invasión de Ucrania, Putin busca consuelo y apoyo en los pocos aliados que le quedan, entre ellos China, Corea del Norte, Irán y Myanmar. Su visita a Hanoi apuntala la narrativa de Moscú de que sigue siendo una potencia bienvenida en el Sudeste Asiático.

Los vínculos entre ambos países se han mantenido cordiales durante toda la posguerra fría, a pesar de que Washington se ha convertido en uno de los socios económicos y de seguridad más importantes de Hanoi. Varios de los principales dirigentes del Partido Comunista, entre ellos el secretario general Nguyen Phu Trong, estudiaron en la Unión Soviética, que fue uno de los principales aliados de Vietnam.

El dato

1,453

euros fue precio medio del litro de diésel

El precio medio del litro de diésel continúa a la baja y acumula ya nueve semanas de descensos.

situándose en su nivel mínimo desde julio del año pasado. La gasolina acumula ya siete semanas de bajadas. 1,615 euros cerró la semana el

precio de la gasolina



### La empresa



Cimic, la filial australiana de ACS, se ha adjudicado un nuevo contrato en ese país para ejecutar la segunda fase del proyecto Naarm Way del aeropuerto de Melbourne. Ambos contratos generarán unos ingresos de 162 millones.

### La balanza



El exceso de regulación y la dificultad para atraer talento son algunos de los problemas con los que se encuentra el sector de la alimentación. La hiperregulación se constata con las 3.000 normas que tiene que cumplir un comercio para abrir en España.



Iberdrola distribuirá entre sus accionistas un mínimo de 0,348 euros por acción en concepto de dividendo complementario con cargo a los resultados de 2023, de acuerdo con los términos de la nueva edición del sistema «Iberdrola Retribución Flexible».

La vicepresidenta acusa a la CEOE de querer tumbar al Ejecutivo por no aceptar la reducción de jornada. Garamendi: «Pediremos que se cambie cuando cambie el Gobierno»

## Los empresarios, contra Díaz: «Practica el monólogo social»

J. de Antonio. MADRID

aguerra entre Yolanda Díazylos empresarios se recrudece a medida que la CEOE se descuelga de los acuerdos impulsados por la ministra de Trabajo. Ayer, vivieron el último choque dialéctico. Díaz aprovechó la presentación en el Congreso del decreto de reforma del subsidio por desempleo -que se terminó aprobando-para acusar al presidente de la patronal de «inmiscuirse directamente en la acción pública del Gobierno» y «casi auspiciar la caída del Ejecutivo para que vuelva a gobernar el PP de Alberto Núñez Feijóo».

La vicepresidenta respondía así a las declaraciones de Garamendi en las que advertía que reclamará revertir «cualquier modificación de la jornada laboral» cuando se produzca un cambio de Gobierno en caso de que el Ministerio de Trabajo pase de nuevo por encima de las empresas. «No puedo negarle a la ministra la facultad de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba. Pero lo que sí tengo es la libertad y la capacidad de decir que a mí eso no me parece diálogo social. Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie».

A raíz de estas palabras, Díaz



Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ayer, en el Congreso

advirtió al dirigente empresarial que sea «cauteloso» porque la política «se dirime en el Congreso de los Diputados», al tiempo que le reclamó que sea «leal con su papel institucional en la mesa de diálogo social y que alguien, cuando quiere dedicarse a la política, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. Le pido lealtad, respeto institucional y que no distorsione».

La ministra recordó los 20 acuerdos de diálogo social firmados -sin especificar los que ha rubricado solo con los sindicatos, que han sido la mayoría desde la reforma laboral de 2020-y las cuatro mesas de diálogo social abiertas esta legislatura, de las que solo dos -incluida la de las medidas planificadas contra el acoso laboral del colectivo LGTBI- acabaron con «acuerdo tripartito». También aseguró que la reforma del subsidio, que no se ha acordado con la CEOE sí que recoge «aportaciones importantes de la patronal».

Esa fue la única concesión agradable que estuvo dispuesta a hacer la ministra, que dio las gracias a todos los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales, «por estos meses largos de trabajo. Sus aportaciones, también las de la patronal, han mejorado sensiblemente el contenido de esta norma», y citó especialmente la mejora de la compatibilidad del subsidio y la prestación por desempleo con una actividad laboral, así como sus aportaciones en el nuevo diseño del subsidio para mujeres víctimas de violencia machista.

### Aprobada al fin la reforma del desempleo

▶El Congreso convalidó ayer el decreto que incluye la reforma del subsidio por desempleo -rechazada en enero-, sin ningún voto en contra y la abstención de PP, Vox y UPN. Entre sus principales medidas, el decreto contempla un aumento por tramos de la cuantía del subsidio, de modo que pasaría de 480 a 570 euros al mes durante los primeros seis meses; amplía el colectivo de beneficiarios y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo. Al subsidio podrán acceder también personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años. También se ha colado que prevalezcan los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales.

Para rematar el choque, el propio Garamendi decidió volver a retar a Díaz en un acto en Murcia para espetarla que «el Gobierno tiene legitimidad para reducir la jornada laboral, pero no puede hablar de que se haga con diálogo social cuando la norma se está planteando con un monólogo. Si el Gobierno tiene prisa por aprobarla, que lo haga ya, pero que no hable de diálogo social, porque solo practica el monólogo social», y únicamente con el apoyo de los sindicatos. 22 ECONOMÍA

Viernes. 21 de junio de 2024 • LA RAZÓN

## Los españoles pierden 4,3 puntos de poder adquisitivo

El alza del 4,1% del sueldo medio bruto, hasta casi 27.000 €, fue insuficiente ante la subida media de los precios del 8,4%

#### H. Montero. MADRID

El salario bruto medio anual en España subió un 4,1% en 2022, hastalos 26.948,87 euros, encadenando nueve ejercicios al alza, segúnlos datos facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, los españoles perdieron 4,3 puntos de capacidad adquisitiva puesto que en ese ejercicio la inflación se disparó un 8,4%, en la peor subida de precios desde 1986. La brecha entre hombre y mujeres fue del 17,1% y eso pese a que la ganancia media de las mujeres aumentó fue del 5,1% hasta los 24.359,82 euros mientras que la ganancia media de los hombres creció un 3,5% en 2022 hasta los 29.381,84 euros.

El 24,2 % de las mujeres tuvo un salario anual menor o igual que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2022, frente al 10,3 % de los hombres. En los salarios más elevados, el 3,9 % de los hombres presentaron salarios cinco veces o más superiores al SMI, frente al 2,2% de las mujeres.

La conversión de contratos tem-

porales en indefinidos mediante la figura del fijo discontinuo provocó que el porcentaje de trabajadores con contrato temporal pasara del 18,3% en 2021 al 11,7% en 2022. Así, los trabajadores con un contrato de duración determinada tuvieron un salario medio anual de 25.096,82 euros, por debajo de la media pero un 25,5% superior al año anterior.

Por su parte, para los indefinidos el salario fue de 27.193,32 euros, por encima de la media pero con una bajada del 0,8% entre ambos años, lo que estrecha la brecha salarial por contrato.

Por actividades, la estadística detalla que la actividad económica que presentó el mayor salario anual en 2022 fue suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 55.470,69 euros por trabajador, el doble que la media. Por el contrario, la hostelería volvió a registrar los salarios medios anuales más bajos, con 16.274,71 euros. La diferencia entre ambas actividades supera los 39.000 euros.

Por ocupación, en 2022 destacaron las ganancias anuales de directores y gerentes, cuyo salario medio fue de 59.478,63 euros, mientras que los salarios más bajos correspondieron a los trabajadores no cualificados en servicios (excepto transporte), con un salario anual de 14.665,4 euros.

Según el nivel educativo, como es habitual, los trabajadores con estudios primarios incompletos tuvieron una remuneración anual de 17.333,57 euros, inferior en un 35,7% al salario medio. En el lado contrario, el salario anual de los licenciados y doctores universitarios, con 44.672,13 euros, superó en un 65,8% al promedio.

### El BCE avisa a España por el esfuerzo fiscal para pagar sus pensiones

J. A. MADRID

«España será uno de países de la zona euro que necesitará un mayor esfuerzo fiscal para abordar retos demográficos y climáticos a largo plazo». Esta es la advertencia que ha lanzado el Banco Central Europeo (BCE), que ha adelantado en su último boletín que las cuentas públicas de los países de la zona euro se verán «presionadas por el envejecimiento de la población, el aumento del gasto en defensa, la digitalización o el cambio climático, generarán importantes cargas fiscales en las próximas décadas». Además, sus economías se verán tensionadas por los elevados niveles de deuda actuales. Por ello, considera necesario tomar ya «medidas correctivas» y «ajustes fiscales», empezando por los países más endeudados -entre ellos España-, que tienen que afrontartipos de interés elevados al dispararse los «riesgos asociados».

El esfuerzo fiscal que el BCE estima para España ascendería a alrededor del 8% del PIB, con la mayor parte de este incremento achacable directamente a la financiación del sistema de pensiones y al gasto en sanidad, cuyo coste se disparará en los próximos años por la retirada de la vida laboral de la generación «baby boom» a causa del envejecimiento progresivo de la población, el segundo mayor esfuerzo entre los países de la zona euro.

Los expertos del supervisor bancaria europeo estiman que para lograr el objetivo de alcanzar el 60% de la deuda pública respecto al PIB en 2070, los gobiernos de la zona euro deberían elevar de forma «inmediata y permanente» sus saldos primarios en un 2% del PIB de media. Pero la mayor preocupación del BCE se centra en el envejecimiento demográfico, que marcará la mayor carga fiscal en las próximas cinco décadas, lo que podría requerir un gasto adicional de hasta el 4% del PIB para algunos países y del 1,2% para la zona euro en promedio.

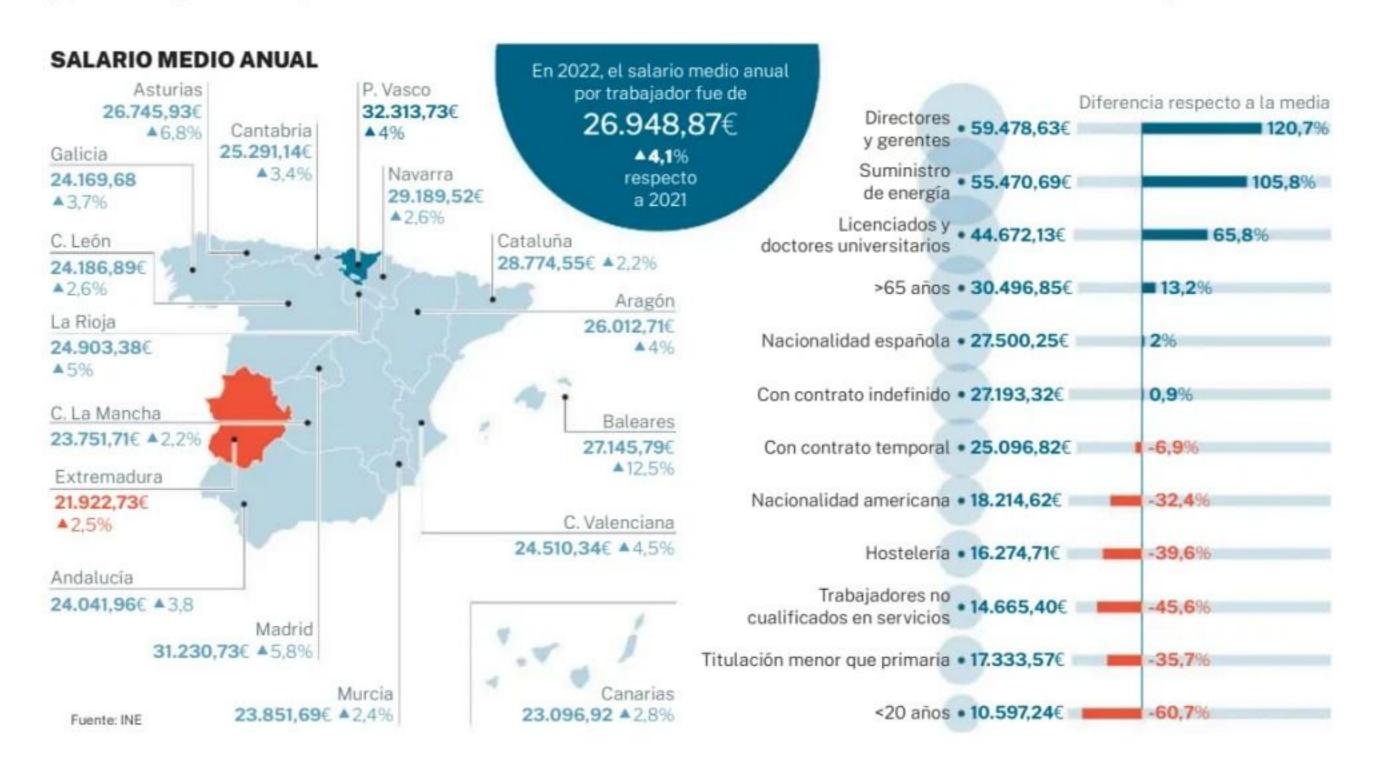

### La deuda se mantiene por encima de los 1,6 billones

### J. de Antonio. MADRID

Las Administraciones Públicas continúan con su deuda por encima de la barrera de los 1,6 billones de euros pese al alivio logrado en abril, con una reducción de 8.675 millones de euros respecto al mes anterior (-0,53%), para cerrar el mes en 1,604 billones de euros, lograr el primer descenso mensual

desde diciembre de 2023 y olvidar momentáneamente el máximo alcanzado en marzo, cuando se alcanzaron los 1,613 billones y certificar un agujero nunca visto en la historia. Además, la deuda pública ha crecido un 5,1% en el último año, para sumar 78.346 millones de euros más. Este respiro se ha debido exclusivamente al descenso de la deuda de la Administración Central, que se situó en 1.449.603 millones, lo que serían 7.968 millones menos en un mes, un descenso del 0,54%. Por contra, tanto el endeudamiento de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos ha repuntado ligeramente, en 316 millones de forma conjunta en el mes de abril, al tiempo que la Seguridad Social vuelve a mantenerse en la misma cifra por que no ha recibido transferencias del Estado. El endeuda-

miento de la Seguridad Social se ha mantenido en el mismo nivel, con 116.170 millones de euros, pero con un incremento del 9,4% en los últimos 12 meses. Las comunidades autónomas elevaron su deuda ligeramente frente al mes de marzo, hasta los 329.162 millones de euros, y los ayuntamientos alcanzaron los 23.231 millones de euros, 86 millones más, un incremento del 0,37%. ECONOMÍA 23

## Repsol pide a la UE que no haga «el canelo» en la transición energética

Imaz alaba a
EE UU, que no hace
«disparates» como
prohibir motores
de combustión

R. L. Vargas. MADRID

Josu Jon Imaz volvió ayer a reclamar a las autoridades europeas que la transición ecológica se haga atendiendo a criterios técnicos y económicos y no dogmáticos. El consejero delegado de Repsol apuntó durante un desayuno organizado por la Fundación CEDE que en la descarbonización caben todas las tecnologías, que Europa debe priorizar sus fortalezas en esta transición y ha puesto como modelo a seguir a Estados Unidos y su filosofía de premiar al que ayuda a reducir emisiones en lugar de castigar al que no lo hace.

Imaz defendió que, en la transición ecológica, hay que ser «neutros tecnológicamente». «Todas las tecnologías acompañan. El vehículo eléctrico es importante y



Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en un desayuno informativo organizado por CEDE

nos ayuda a mejorar la calidad del aire en las ciudades, los combustibles renovables son importantes... no prejuzguemos las tecnologías desde la política», dijo.

Para el consejero delegado de la compañía energética, «el reto de

descarbonizar es lo suficientemente importante y ambicioso como para que todos tengamos espacio en este esfuerzo». Y esto, añadió, es lo que están haciendo en Estados Unidos con el IRA (Inflation Reduction Act). «No dicen disparates del tipo que van a prohibir el motor de combustión en 2035. Los americanos dicen que van a ayudar a descarbonizar».

En contraposición a esta política, en Europa no solo se dice algo que, según el consejero delegado de Repsol, no se va a cumplir sino que «en el camino, hemos dicho a las empresas automovilísticas que en los próximos 15 años no inviertan en eficiencia del motor porque se acaba». Y así, lamentó, «no mejoramos las emisiones de CO2 y no reducimos costes energéticos. Y logramos el objetivo contrario», avisó. A ello, según Imaz, se une que se ha generado una gran incertidumbre «y la gente no sabe qué comprar, demora la decisión de compra, y el parque automovilístico español envejece, con lo que consume más y emite más. ¿Esto es tecnología o ideología?», se preguntó.

El directivo de Repsol aseguró que no es que no haya que ser ambiciosos descarbonizando, pero que hay que hacerlo «fuertemente basados en las capacidades industriales y tecnológicas que tenemos. No podemos hacer el canelo y poner en riesgo sectores importantes de la industria europea como la automoción por una política energética no convenientemente diseñada», advirtió.

Para Imaz, es un buen momento para que Europa de un giro a su política energética y defienda su industria «para que sea competitiva y juegue con las mismas reglas del juego» que otras como la china. Porque, según defendió, es más eficiente y contribuirá a que se contamine menos.

## Iberdrola recibe un reconocimiento por sus operaciones corporativas en Brasil

El premio distingue la innovación y relevancia en el sector financiero

L. R. M. MADRID

La filial en Brasil de Iberdrola, Neoenergía, ha recibido el premio Golden Tombstone, que tiene como objetivo reconocer a las empresas por la innovación y relevancia en las transacciones financieras. La compañía fue galardonada en la categoría de Fusiones y Adquisiciones (M&A) gracias al Proyecto Spring, que supuso un importante intercambio de activos de generación con el Grupo Eletrobras.

Además, la empresa fue reconocida también con el segundo premio por su alianza con GIC para el desarrollo de las redes de transmisión en el país sudamericano por 2.400 millones de reales brasileños (456 millones de euros).

Neoenergía ha sido la única compañía del sector eléctrico seleccionada para llegar a la final en la categoría de M&A y se trata de la primera vez que la misma empresa resulta vencedora y subcampeona al mismo tiempo y en la misma categoría.

El premio refleja la relevancia de las operaciones de desarrollo corporativo de Iberdrola, la excelencia de los equipos internos y el



David Mesonero, director de desarrollo corporativo M&A de Iberdrola

compromiso con la creación de valor para sus accionistas.

Iberdrola ha tenido una activa política de alianzas, que le ha permitido concluir en solo un año los objetivos de rotación de activos y alianzas para 2022-2025, incluso rebasarlo al conseguir más de 8.000 millones de euros. De hecho, en los últimos meses, la empresa ha conseguido hitos como la ampliación de la alianza con Norges para acelerar la descarbonización y en la actualidad cuentan con una cartera de 2.500 MW; el cierre, en el mes de diciembre, de un acuerdo con Masdar para coinvertir 15.000 millones en eólica marina e hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y EE UU, tras el exitoso acuerdo de inversión anunciado en julio para coinvertir en el parque eólico marino Baltic Eagle; la alianza, en septiembre pasado, con GIC para la expansión de redes de transporte en Brasil por 430 millones de euros; la venta de más de 8.400 MW de ciclos combinados de gas en México por 6.200 millones de dólares.

Otros hitos importantes de Iberdrola pasan por la firma con BP firmaron, en marzo, de una alianza estratégica para desplegar 11.700 puntos de carga rápida en España y Portugal, con el lanzamiento de su empresa conjunta el pasado 1 de diciembre.

Asimismo, Iberdrola y Mapfre continúan avanzando en su alianza estratégica tras incorporar 150 nuevos MW adicionales a través de una sociedad conjunta, que ya cuenta con 450 MW.

Además, hace unos meses Iberdrola firmó una alianza con la empresa Energy Infrastructure Partners para coinvertir recursos en el parque eólico marino de Wikinger y potenciar su cartera de eólica marina.

#### L. R. M. MADRID

OHLA suma en su porfolio global cerca de 35 nuevos proyectos del sector de las energías renovables en Europa, América y Asia. En total, todos ellos alcanzan una potencia instalada de más de 2.600 MW, lo que permitiría abastecer a un millón y medio de hogares al año. La compañía alcanza estos registros tras adjudicarse dos nuevos contratos en España, uno en Extremadura y otro en la región de Murcia, por un importe global que supera los 60 millones de euros.

En lo que llevamos de ejercicio, OHLA ha contratado un total de cuatro proyectos de energías renovables en España por un importe conjunto de cerca de 175 millones de euros.

Todo ello se encuadra dentro de su firme compromiso de lucha contra el cambio climático, marcándose como objetivo la neutralidad en carbono y dirigiendo todos sus esfuerzos hacia una economía circular.

En lo que respecta a las nuevas plantas hay que destacar que la compañía ha ampliado su presencia en Extremadura con una fotovoltaica de 54 MW. Además, el proyecto estará integrado por un total de 88.500 módulos. Dicha potencia generará más de 125.000 MWh/año de energía cien por cien limpia con la que se podría

## OHLA firma nuevos contratos de renovables y alcanza 175 millones en energías verdes

La compañía ha sumado dos nuevos proyectos en Extremadura y en Murcia por un importe total de más de 60 millones

abastecer aproximadamente a 37.000 hogares y así evitar la emisión de unas 75.000 toneladas de CO2 anuales.

Asimismo, la compañía ha reforzado su presencia en la provincia de Murcia con un nuevo contrato con cerca de 90 MW que generan más de 230.000 MWh/ año de energía que darán servicio a un conjunto de 70.000 hogares, evitando de esta forma la emisión de unas 140.000 toneladas de CO2 anuales.

### 300 empleos generados

Dentro de la estrategia de la compañía de impulso a la biodiversidad y al empleo local, hay que destacar que los proyectos contratados contarán con la puesta en marcha de diversos planes de conservación de la biodiversidad y medio ambiente y del impulso al empleo local. En materia de empleo local las dos nuevas instalaciones generarán 300 puestos de trabajo, directos e indirectos, durante la fase de construcción.

### Más de 2.000 MW en España

Dentro de nuestras fronteras, donde gestiona más de 2.000 MW, la compañía, además de los dos nue-

vos proyectos adjudicados, cuenta con otros en Murcia (200 MW), Palencia (100 MW), Zaragoza (130 MW) y Badajoz (50 MW). También lleva a cabo el diseño, la construcción y la puesta en operación de otra planta fotovoltaica en esta última localidad de 130 MW que generará más de 340.000 MWh/

año de energía cien por cien limpia y permitirá suministrar electricidad a unos 100.000 hogares, es decir, unas 200.000 personas.

Asimismo, ha abordado otras plantas termosolares como la de Arenales, en Sevilla (50 MW), la de Puerto Errado, en Murcia (30 MW), una de las mayores construidas en el mundo hasta la fecha, o la planta fotovoltaica de Olivares (50

MW), en Jaén. A todo ello se suman las cuatro plantas fotovoltaicas actualmente en construcción ubicadas en Cedillo (Cáceres), con una capacidad instalada de 150 MW; Jerez de la Frontera (Cádiz), con una potencia de 100 MW; Valladolid, donde alcanzará los 66 MW, y Tarancón (Cuenca), con 100 MW.

Al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica, donde alcanza cerca

OHLA cuenta con

casi 35 proyectos

de renovables

en Europa,

América y Asia

Los nuevos

contratos

abastecerán a un

millón y medio de

hogares al año

de 600 MW gestionados que dan servicio a una población equivalente aproximada de 100.000 personas, cuenta con el parque fotovoltaico La Jacinta Solar (65 MW de potencia), situado en Uruguay; lasplantas fotovoltaicas Aguascalientes y Perote II de 40 y 120 MW, respectivamente, ubicadas en México, así

como la instalación Fotovoltaica La Huella (87 MW), la planta Fotovoltaica Coya (200 MW) y el parque eólico La Estrella (50 MW), todos ellos en Chile.

Otros proyectos que ha realizado son la planta fotovoltaica de 20 MW en Tucson (Arizona, EE UU), y las fotovoltaicas de Al Mafraq y Empire I, con 65 MW cada una de ellas y ubicadas en Jordania.



Planta Fotovoltaica en Mérida, Badajoz (162 MW)

ECONOMÍA 25 LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

### Acciona pide ajustes regulatorios para el precio de la energía

R. E. MADRID

Acciona ve imprescindibles ajustes regulatorios que eviten unas distorsiones en los precios energéticos que desincentivan la inversión, tanto en España como en otros países, y apunta a una mejora de las perspectivas de precios en el futuro y a alcanzar los 1.700 MW de capacidad instalada adicional.

En el marco de la junta de accionistas, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, aseguró ayer que la alta volatilidad de precios de la energía por la fuerte penetración de las renovables y las limitaciones de evacuación por falta de red se mantienen en 2024, aunque con una mejor perspectiva de precios futuros desde hace semanas y con previsiones más positivas de cara al segundo semestre.

La compañía avanzó recientemente que con las previsiones actuales del precio de la energía y una producción inferior a lo esperado, sus expectativas de crecimiento del beneficio bruto (ebitda) quedan por debajo de lo comunicado a finales de febrero. La previsión inicial era de 1.100 millones de euros de ebitda, según informa Efe.

### Cambios en el «pool»

Entrecanales, que confía en mantener el ritmo inversor este ejercicio alcanzando en torno a los 1.700 MW de capacidad instalada adicional, añadió que en este nuevo modelo mayoritariamente renovable son imprescindibles ajustes regulatorios que eviten las distorsiones de precios que produce la concentración horaria o climatológica propias de la solar o la eólica. En este sentido, agregó que son circunstancias coyunturales y temporales pero que si vamos a un sistema más basado en renovables los sistemas de formación de precios tradicionales seguramente tengan que ser revisados ya que el «pool» no tendría mucho sentido, aunque no espera a corto plazo una regulación diferente.

#### VALDEBERNARDO NORTE PARCELA 44, S. COOP. MAD. (En Liquidación)

La entidad denominada "VALDEBERNARDO NORTE PARCELA 44, S.COOP. MAD. en liquidación\*, notifica la disolución de la misma y el nombramiento de los socios liquidadores mediante acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria de socios celebrada el 3 de junio de 2024.

En Madrid, 17 de junio de 2024.-Los liquidadores; Dª Begoña Pau Gamarra, D\* Mercedes Jiménez Martin y D. Rafael Ángel Font Diaz - Carballo.

### LARAZON

## Societarios

Agrupados

**Financieros** 

#### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LABORATORIOS KIN SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de LABORATORIOS KIN S.A., en adelante la Compañía, Accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 24 de julio de 2024, a las 16 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en el domicilio del Notario Don Álvaro José Obando Bigeriego, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avda. España, nº 8, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

### Orden del Dia

Primero. - Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de

Segundo. - Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero. - Censura de la gestión social.

Cuarto. - Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Aplicación de los importes a recibir por los socios a lo largo de 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo. - Delegación especial en los Consejeros y en el Secretario del Consejo de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin. Derecho de Información.- A partir de la convocatoria

de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. (artículos 93 y 272.2 Ley de Sociedades de Capital).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y adaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Derecho de asistencia.- El derecho de asistencia a la Junta General y la representación en la misma se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 20 de junio de 2024.- Antonio López Castro. Secretario del Consejo de Administración.

### APARCAMIENTOS ESPINOSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aparcamientos Espinosa, S.A. de fecha 13 de junio de 2024, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Espinosa, número 7, de Valencia, el próximo día 23 de julio de 2024, a las veinte horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 24 de julio de 2024, en el mismo lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente

#### Orden del dia:

-Primero: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

 -Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2023.

-Tercero: Aplicación del resultado del

 -Cuarto: Obras a realizar en las instalaciones. Fachada.

 Quinto: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta General o designación de dos interventores para la aprobación de la

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 17 de junio de 2024. El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Carbonell Peris.

### SAQQARA INFORMATICA, S.L.

(Sociedad Absorbente)

SERVITECNO CANARIAS, S.L.U.

(Sociedad Absorbida)

### Anuncio de Fusión por Absorción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio se hace público que el día doce de junio de 2.024, la Junta General Extraordinaria y Universal de Saqqara Informatica, S.L., (Sociedad Absorbente) y ella misma como socia única de Servitecno Canarias, S.L.U. (Sociedad Absorbida), en ejercicio de sus competencias como Junta General Extraordinaria y Universal, han aprobado y por unanimidad la decisión de aprobar la fusión por absorción por parte de, Saggara Informatica, S.L., de su sociedad integramente participada Servitecno Canarias, S.L.U. (Sociedad Absorbida), sobre la base del proyecto común de fusión de fecha 20 de mayo de 2.024 con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, y adquisición por sucesión universal de su patrimonio por la sociedad absorbente.

La decisión de fusión ha sido adoptada conforme al proyecto común de fusión redactado por los órganos de administración de las sociedades intervinientes en la fusión con fecha 20 de mayo de 2024, los Balances de fusión están fechados a 31 de diciembre de 2.023 y la fusión se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley, al tratarse de una fusión por absorción en la que la sociedad absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones sociales en que se divide el capital de la sociedad absorbida.

En consecuencia, no resulta necesaria para esta fusión (i) la inclusión en el Proyecto de fusión de las menciones 3, 5, 6 y 7 del artículo 40 de la Ley (ii) los informes de Administradores y expertos sobre el Proyecto de fusión (iii) el aumento de capital de la Sociedad Absorbente, y (iv) la aprobación de la fusión por la Junta General de la Sociedad Absorbida. Habiéndose adoptado las decisiones (acuerdos) de fusión por las sociedades intervinientes en la fusión por decisión de sus socios, ejerciendo las facultades de la Junta General, resulta que las decisiones (acuerdos) de fusión se adoptaron en Junta universal y por unanimidad de cada una de las sociedades participantes en la fusión, y, en consecuencia, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley, la decisión (acuerdo) de fusión puede adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la Ley y sin informe de los Administradores sobre el proyecto de fusión.

Lo aquí expuesto se pone de igual modo en conocimiento de los trabajadores y sus representantes, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2023, para el ejercicio de los derechos que legalmente les corresponden si fuere el caso. Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las respectivas sociedades a obtener el texto integro de las decisiones adoptadas y el Balance de fusión. Los acreedores de cada una de las sociedades podrán oponerse a la fusión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del último anuncio de fusión.

### Madrid, 18 de junio de 2.024.-

Don Josep Obiols Benet como representante persona física de Sistemes d'Organització, S.A., Administradora a su vez tanto de la sociedad absorbente como de la absorbida.

### TALBOT, S.A. en Liquidación

Anuncio conforme al artículo 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones por aumento de capital.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 304 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General de Accionistas de Talbot S.A. en liquidación, celebrada el 18 de abril de 2024 adoptó, entre otros, el acuerdo de aumentar capital social mediante aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente de los accionistas con el objeto de hacer frente a los impuestos que resultan de la actualización de valores de los inmuebles que van a ser adjudicados en la liquidación a sus socios, según los acuerdos adoptados.

Los términos del acuerdo y las condiciones del ejercicio de derecho de suscripción preferente de los accionistas son las que a

) La entidad ha acordado un aumento de capital por importe de trescientos setenta mil ocho euros (370.008€), mediante la emisión de diez mil ochocientas (10.800) nuevas acciones ordinarias de valor nominal de treinta y cuatro euros veintiséis céntimos (34,26€), numeradas correlativamente de la 4.901 a la 15.701. De esta forma, las nuevas acciones tendrán el mismo valor nominal de las anteriormente existente. Las nuevas acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos que las antiguas, una vez suscritas. 2) Los socios de la entidad tendrán derecho de suscripción referente sobre las nuevas acciones pudiendo suscribir un número de acciones proporcional a su participación en el capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 304.1 de la Ley de Sociedades de capital.

Los socios que, en ejercicio de su derecho de suscripción referente, deseen acudir a la ampliación de capital deberán comunicarlo por escrito a la sociedad, concretando el número de acciones solicitado, y en todo caso, deberán desembolsar integramente el importe que pretendan suscribir mediante transferencia bancaria a la cuenta de la sociedad desde que se publique en el Boletín del Registro Mercantil el anuncio de suscripción de nuevas acciones hasta el plazo máximo de día 31 de julio de 2024. Los derechos de suscripción preferente no ejercitados durante el plazo indicado se extinguirán automáticamente en el momento en que dicho plazo finalice. Se prevé expresamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que el aumento de capital pueda llevarse a efecto por el importe de las acciones efectivamente suscritas, aunque resulte inferior al proyectado. previéndose, por tanto, la posibilidad de que el aumento puede resultar incompleto, es decir, no por la totalidad de la cantidad propuesta. El órgano de administración queda facultado para jecutar el acuerdo de aumento de capital.

Madrid, 23 de abril de 2024.- Los Liquidadores Solidarios, Doña Imara Maria De Barrera Pérez Secane y Don Pedro Barrera

#### EDIFICIO VELÁZQUEZ 45 S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en las oficinas situadas en la planta 1º derecha, del Edificio sito en la calle de Alcalá, 105, de esta capital, el día 23 de julio de 2024 a las 16:00 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día JUNTA ORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria. Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, memoria y propuestas de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los

Cuarto,- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto. - Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

#### Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Aportación o transmisión del inmueble ito en la calle Jerónimo Hernández n.20 de Sevilla, a una nueva mercantil

Tercero.- Aportación o transmisión de las viviendas de planta baja sitas en la calle Velázquez n.45 de Madrid, ropiedad de esta mercantil, a una nueva sociedad.

Cuarto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.

Se reconoce a todos los accionistas de la Sociedad el derecho de información reconocido por el artículo 15 de os Estatutos Sociales.

Se acuerda aprobar de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la reunión, facultando indistintamente para formular tal requerimiento al Notario, al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración

Madrid, 28 de mayo de 2024, El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Sáez González.

### ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE

#### GRUPO LAR INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. (Sociedad Absorbente) GRUPO LAR HOLDING IBERIA, S.A.U. Y GRUPO LAR EUROPA DEL ESTE, S.L.U. (Sociedades Absorbidas)

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea ( en adelante, "LME"), se hace público que el día 19 de junio de 2024, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GRUPO LAR INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.", aprobó por unanimidad la fusión por la que "GRUPO LAR INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A." ("Sociedad Absorbente") absorbe a "GRUPO LAR HOLDING IBERIA, S.A.U." y "GRUPO LAR EUROPA DEL ESTE, S.L.U." ("Sociedades Absorbidas"), así como los Balances de Fusión de dichas sociedades, todos ellos cerrados a 31 de diciembre de 2023 y siendo el de "GRUPO LAR INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A." verificado por auditor. Se produce con ello la disolución sin liquidación de las Sociedades Absorbidas, con el traspaso en bloque por sucesión universal de sus patrimonios sociales a la Sociedad Absorbente, que adquiere todos los derechos y obligaciones de las Sociedades Absorbidas.

El acuerdo de fusión ha sido adoptado conforme al Proyecto Común de Fusión redactado por los órganos de administración de las sociedades intervinientes en la fusión con fecha 14 de mayo de 2024.

La fusión se realiza de conformidad con lo previsto en los artículos 53 y 9 de la LME, al tratarse de una fusión por absorción en la que la Sociedad Absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones sociales en que se divide el capital de las Sociedades Absorbidas. En consecuencia, no hay en la fusión tipo de canje ya que la Sociedad Absorbente no amplía su capital social, habiéndose realizado la fusión además sin necesidad de: la inclusión en el proyecto de fusión de las menciones 2,3,5,7 y 8 del artículo 40 de la LME; el informe de expertos sobre el proyecto de fusión; el informe del órgano de administración destinado a los socios ; la aprobación de las juntas generales de las Sociedades Absorbidas.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme lo dispuesto en los artículo 5 y 9 de la LME los órganos de administración de las sociedades intervinientes en la fusión, prepararon la sección del informe de administradores destinada a los trabajadores de las sociedades participantes en la fusión y a los trabajadores de sus filiales con fecha 14 de mayo de 2024 que fue insertado en la página web corporativa de la Sociedad Absorbente así como comunicado por vía electrónica de manera individual a todos los trabajadores a la dirección que de los mismos figura en las sociedades.

Habiéndose acordado por unanimidad la fusión por la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad Absorbente, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 de la LME, no se han publicado ni depositado previamente los documentos exigidos por la Ley.

No obstante, se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la LME, se pusieron a disposición de socios, obligacionistas, titulares de derechos de especiales, representantes de trabajadores y los propios trabajadores en el domicilio social y se insertaron en la página web de la Sociedad Absorbente (www.grupolar.com), con posibilidad de descarga e impresión, los documentos establecidos en el citado artículo, así como, el Proyecto Común de fusión y el informe de los administradores dirigido a los empleados. Dichos documentos, junto con el Acuerdo integro de Fusión y los balances de Fusión, que han sido asimismo insertados en la citada página web corporativa, permanecerán en la misma hasta que finalice el plazo para el ejercicio por los acreedores de los derechos que les correspondan.

Por último, y de conformidad con los artículos 10 y 13 de la LME, se hace constar; (i) el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades que participan en la fusión, de obtener el texto integro del Acuerdo de Fusión, el Proyecto de Fusión y el Balance de Fusión (los Balances de las sociedades que participan en la fusión, cerrados a fecha 31 de diciembre de 2023 y sometido el Balance de Fusión de la Sociedad Absorbente a la verificación de los Auditores de Cuentas) y; (ii) el derecho de oposición a la fusión que asiste a los acreedores de las sociedades que participan en la fusión, y ello dentro del mes siguiente contado desde la fecha de publicación del último anuncio del Acuerdo de Fusión, en los términos previstos en el artículo 13 de la LME.

En Madrid, a 19 de junio de 2024.- Don Miguel Pereda Espeso, Consejero Delegado de GRUPO LAR INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.; representante persona física de Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias, S.A., Administradora Unica de GRUPO LAR HOLDING IBERIA, S.A.U.; y Presidente del Consejo de Administración de GRUPO LAR EUROPA DEL ESTE, S.L.U. 26 ECONOMÍA

|             | IBEX 35<br>Madrid<br>tiz. 11.160,50 |        | CAC 40<br>París<br>7.671,34 |         | TSE 100<br>Londres | DAX<br>Fráncfort | DOW JONES<br>Nueva York<br>39.134,76 |        | NASDAQ<br>Nueva York<br>19.752,30 |        | NIKKEI<br>Tokio<br>38.633,02 | PETRÓLE<br>Brent | O EURÍBOR<br>12 meses |        |        |          |            |
|-------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|------------------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|----------|------------|
| Cotiz.      |                                     |        |                             |         | 3.272,46           |                  |                                      |        |                                   |        |                              | 85,40            |                       | 3,613  |        | 2.356,32 | Cotiz.     |
| Día         | 0,94%                               |        |                             |         | 0,82%              | 1,03%            | 0,77%                                |        | -0,79%                            | ~      | 0,16%                        | 0,33 %           |                       | 0,36%  |        | 1,29%    |            |
| Año         | 10,48%                              |        |                             |         | 6,97%              | 8,97%            | 3,69 %                               |        | 14,82 %                           |        | 15,45%                       | 0,39%            |                       | 2,85%  | 12,78% |          | Año        |
| IBEX 35     | 0                                   |        |                             |         |                    |                  |                                      |        |                                   |        |                              | ,                |                       |        |        |          |            |
|             | Última                              | Ayer   |                             | 6       |                    | Última           |                                      | Ayer   |                                   | 45     | Última                       |                  | Ayer                  |        | Ayer   |          |            |
|             | Cotización                          | % Dif. | Máx.                        | Min.    | Volumen €          |                  | Cotización                           | % Dif. | Máx.                              | Min.   | Volumen €                    |                  | Cotización            | % Dif. | Máx.   | Min.     | Volumen €  |
| ACCIONA     | 113,600                             | 1,97   | 114,100                     | 111,800 | 7.538.176          | CELLNEX          | 31,730                               | 1,34   | 32,020                            | 31,260 | 56.688.415                   | LOGISTA          | 26,980                | 0,97   | 26,980 | 26,740   | 2.234.480  |
| ACCIONA EN  | IERGÍA 20,180                       | 1,31   | 20,180                      | 19,720  | 6.337.007          | ENAGAS           | 14,530                               | 1,32   | 14,560                            | 14,290 | 23.448.456                   | MAPFRE           | 2,198                 | 1,20   | 2,198  | 2,172    | 3.066.028  |
| ACERINOX    | 9,920                               | -0,30  | 10,010                      | 9,880   | 10.224.683         | ENDESA           | 19,010                               | 0,64   | 19,095                            | 18,795 | 23.600.741                   | MELIA HOTELS     | 7,580                 | 0,93   | 7,585  | 7,495    | 2.201.735  |
| ACS         | 40,400                              | 2,64   | 40,460                      | 39,360  | 19.343,009         | FERROVIAL        | 36,480                               | 0,27   | 36,680                            | 36,260 | 34.263.985                   | MERLIN           | 10,740                | 2,09   | 10,740 | 10,530   | 8.098.234  |
| AENA        | 185,700                             | -0,05  | 186,000                     | 183,800 | 26.198.284         | FLUIDRA          | 22,000                               | 1,66   | 22,060                            | 21,680 | 4.097.102                    | NATURGY          | 20,460                | 0,79   | 20,540 | 20,340   | 16.124.321 |
| AMADEUS     | 64,200                              | 1,90   | 64,360                      | 62,960  | 44.020.681         | GRIFOLS-A        | 9,046                                | 4,12   | 9,046                             | 8,582  | 20.660.620                   | RED ELECTRICA    | 17,410                | 0,46   | 17,530 | 17,210   | 55.285.843 |
| ARCELORMI   | TTAL 22,390                         | 1,77   | 22,410                      | 21,940  | 3.339.413          | IBERDROLA        | 12,155                               | 1,38   | 12,190                            | 11,975 | 141.999.878                  | REPSOL           | 14,670                | 0,72   | 14,710 | 14,545   | 46.097.882 |
| B. SABADELI | 1,783                               | 0,06   | 1,799                       | 1,772   | 15.370.859         | INDITEX          | 47,430                               | 1,17   | 47,680                            | 46,820 | 122.802.297                  | SACYR            | 3,368                 | 1,32   | 3,368  | 3,32     | 4.080.182  |
| B. SANTANDE | ER 4,441                            | -0.24  | 4,467                       | 4,405   | 102.674.591        | INDRA            | 20,840                               | 1,07   | 20,920                            | 20,540 | 6.434.086                    | SOLARIA          | 12,080                | 1,94   | 12,190 | 11,850   | 6.597.604  |
| BANKINTER   | 7,908                               | 0,92   | 7,908                       | 7,798   | 126.821.922        | INMOB. COLONIA   | L 5,710                              | 2,06   | 5,710                             | 5,610  | 5.493.813                    | TELEFONICA       | 4,035                 | 0,93   | 4,059  | 3,988    | 33.519.406 |
| BBVA        | 9,350                               | 1,08   | 9,350                       | 9,222   | 70.441.783         | IAG              | 2,027                                | 0,60   | 2,034                             | 1,986  | 13.727.013                   | UNICAJA          | 1,273                 | 0,39   | 1,274  | 1,263    | 5.949.556  |
| CAIXABANK   | 5,100                               | 0,95   | 5,100                       | 5,020   | 27.725.718         | LAB. ROVI        | 86,050                               | 1,24   | 86,050                            | 84,950 | 5.239.981                    |                  |                       |        |        |          |            |

### **Empresas**



El juez cree que «se cumplen los presupuestos» para que el banco sea sometido a juicio oral

### Tribunales

## BBVA será juzgado por sus encargos al comisario Villarejo

La Audiencia Nacional ve indicios de cohecho y revelación de secretos

### S. de la Cruz. MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, al banco y a varios excargos de la entidad por cohecho y revelación de secretos en torno a los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para el banco.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, concluye la investigación que comenzó en 2018: «La instrucción practicada hasta el momento en la presente pieza separada ha puesto de manifiesto que se cumplen los presupuestos para dictar auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado frente al BBVA a efectos de que sea sometida a juicio oral como persona jurídica penalmente responsable». De esta

forma, el juez acuerda el archivo para 11 investigados.

El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura que la contratación por el BBVA, con el expreso consentimiento de su entonces presidente Francisco González, del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño.

«El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba

García Castellón procesa también al expresidente de la entidad, Francisco González su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías», apunta el magistrado.

El fiscal afirma que eso permitía a Villarejo, «entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso».

Además, la Fiscalía añade que el propio González, «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo». Ep

### Reynés (Naturgy), nuevo presidente del Club Español de la Energía

#### R. E. MADRID

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, fue designado ayer presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) para los próximos dos años, en sustitución de Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España. Según informó Enerclub, Reynés ha agradeció la «oportunidad» de estar al frente de una asociación «donde existe esa capacidad de establecer diálogos y de encontrar espacios de colaboración entre sus asociados», y ha establecido como prioridades mejorar la reputación del sector y hallar soluciones sobre el llamado «trilema energético».

Desde su punto de vista, hay que trabajar con intensidad para descarbonizar el sistema energético, asegurar el suministro de las diferentes fuentes de energía para todos los ciudadanos y hacerlo a unos precios asequibles, siempre encontrando un «equilibrio óptimo» en estas tres dimensiones.

Para Reynés, Enerclub puede contribuir a esta tarea a través de cuatro vectores: el despliegue del parque de generación renovable, el desarrollo de moléculas verdes, la adaptación de redes de transporte y la incorporación de los consumidores al debate sobre el «trilema energético» y sus soluciones. Además, el nuevo presidente de Enerclub se ha marcado como meta mejorar la reputación y el reconocimiento social del sector energético, que no es fácil de explicar y entender, como uno de los pilares del desarrollo económico.

SOCIEDAD 27



Bronca parlamentaria mientras los afectados reclaman más diligencia y un mejor articulado

## Otros tres meses de espera para tramitar la esperada ley ELA

E. Cascos. MADRID

asta septiembre. Los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica(ELA) tendrán que esperar otros tres meses para ver aprobada una ley fundamental para luchar contra esta grave enfermedad. Ayer, las tres leyes propuestas por Partido Popular, Junts y PSOE junto con Sumar continuarán su tramitación en el Congreso tras rechazarse este jueves el texto alternativo de Vox, que enmendaba a la totalidad las tres proposiciones. De hecho, los partidos del Gobierno manejan ahora un texto fusionado que será la base que se empezará a discutir en ponencia, a puerta cerrada, a partir de septiembre, según fuentes parlamentarias. Ahí se tratarán también las enmiendas parciales de los grupos. Un trámite sin fin y con bronca parlamentaria.

En vista de la situación, la Confederación Nacional de Entidades de la ELA (ConELA) hizo una «llamada urgente» a la tramitación parlamentaria de la «Ley ELA» en vísperas del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. «Apelamos a la responsabilidad del Estado y de todo el arco, de todas las administraciones públicas. Exigimos diligencia, compromiso y responsabilidad en el proceso legislativo y en su desarrollo posterior», prosigue el texto del movimiento asociativo, que recuerda que se diagnostican tres casos cada día. Y no estaban muy contentos con la propuesta que finalmente se debatirá tras el verano: «Desde el título y el articulado, e incluso varias disposiciones adicionales, elude y olvida que la ELA tiene unas particularidades concretas que obliga a las personas a tomar una decisión precipitada sobre su vida». Y critican que reduzca solo al 33 % el grado de discapacidad reconocida en el momento del diagnóstico, cuando las personas con ELA desarrollan una dependencia superior al 70 % solo en el primer año.

### Bloqueo

En el Congreso, la diputada de Vox Rocío de Meer criticó que el Gobierno «bloqueó» el trámite de su proposición en noviembre «porque suponía una disminución de ingresos presupuestarios». En feUn 40% más de casos en los próximos 25 años

El número de pacientes con ELA aumentará en Europa más de un 40% en los próximos 25 años debido al envejecimiento de la población, señaló la Sociedad Española de Neurología (SEN). Su coordinador Francisco Javier Rodríguez de Rivera advirtió del «reto» al que se enfrentan los sistemas sanitarios europeos ante «el previsible aumento del número de casos». En este sentido, demandó que todos los hospitales de referencia en España «dispongan de una unidad especializada o que, al menos, exista una Unidad especializada por cada millón de habitantes».

brero, volvió a negarse su tramitación por los mismos motivos. En marzo, se aprobaron tanto la del PP como la de Junts. La de PSOE y Sumar llegó en abril. Así, De Meer aseguró que las leyes ELA del resto Imagen del debate en el Congreso sobre los contenidos de la ley

de grupos parlamentarios «no son iguales», teniendo cada una «destinatarios distintos. La proposición del PP y la de Junts eran solo para las personas que sufrían ELA. La del PSOE también beneficia a otras enfermedades neurodegenerativas, pero no incluye todas las situaciones objetivas. La proposición de ley de Vox era para todas las situaciones análogas de gran dependencia», apostilló.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Junts, Marta Calvo, afeó a Vox no haberse leído su proposición de ley al completo ya que ésta sí se abre a atender a otros pacientes, más allá de la ELA. «Lo que ha dicho usted aquí es una mentira», sentenció.

Porparte del PSOE, Carmen Martínez criticó que Vox optara por «deshacer» en lugar de «proponer», alargando el trámite parlamentario «para tener su minuto de gloria» y exponiendo «una falsa preocupación por el ELA. Lo paralizan todo», agregó.

Por parte del PP, Ester Muñoz también acusó a Vox de «perder el tiempo» y hacérselo perder «a quien no lo tiene», y preguntó a sus dirigentes si les parece «seria y responsable» esta forma de actuar, cuando ni siquiera ha comenzado su tramitación. «Todo lo que ustedes han propuesto lo podíamos cambiar en comisión, dejen la rabieta, trajeron un texto con memoria económica y el Gobierno se lo echó para atrás», señaló la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP. «Arrimen el hombro y pónganse a trabajar, esto no va de su ego, va de dar dignidad a gente que quiere vivir», censuró.

Y mientras, la investigación avanzapero a paso lento. Ayer desde el Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla (Idival), en Cantabria, explicaron cómo trabajan en el estudio de la importancia de los factores ambientales en el desarrollo de la ELA. Los cambios a nivel de los hábitos de vida, el estado nutricional o la exposición a agentes tóxicos podrían influir en el aumento de la incidencia.

El Idival informó en un comunicado que actualmente se centran en el estudio «novedoso» de la presencia de contaminantes dentro del interior de las viviendas de los pacientes. El equipo investigador analiza cómo los distintos factores ambientales inducen cambios de los genes y la degeneración de las motoneuronas.

### Los casos de sarampión se disparan este año

Se han detectado contagios en las salas de espera y de urgencias de hospitales

Ana G. MADRID

La Unión Europea ha notificado en los últimos meses más de 10.000 casos de sarampión, de los que el 80% se han dado en Rumanía. En España, según los últimos datos publicados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se han notificado 249 sospechas, de las que 123 están confirmadas por laboratorio. Esto supone un crecimiento del 778% con respecto al año anterior, cuando los casos confirmados fueron únicamente 14, de los cuales siete eran importados.

### Transmisión en hospitales

Se han identificado también recientemente más de 20 brotes con un número limitado de ca-

En 2024 los casos de sarampión han aumentado un 778% respecto al año pasado

Los no vacunados y quienes no han pasado la enfermedad, en riesgo

sos, y se ha observado transmisión en el ámbito sanitario, siendo las salas de espera, las zonas de atención de urgencias y las zonas de hospitalización las áreas en las que se han producido un mayor número de contagios.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) ha subrayado que, con las altas tasas de vacunación que hay en España frente al sarampión, el riesgo de contagio sigue siendo bajo, aunque asume que se prevén brotes en población no inmunizada debido al incremento de casos a nivel global.

Tal y como explican los expertos en alertas sanitarias, en algunas comunidades la transmisión se está produciendo en grupos de población no vacunada, fundamentalmente procedentes de otros países donde actualmente hay una circulación intensa; además, la transmisión está especialmente relacionada con trabajadores del sector agrícola que se desplazan entre autonomías.

Con este panorama, desde el Ccaes afirman que «es previsible que la probabilidad de exposición de la población residente en España al virus del sarampión, en nuestro territorio o en el contexto de viajes internacionales, aumente en estos momentos», recoge Efe. Aún así, el riesgo de infección en la población general en España, que está libre de sarampión desde 2016, se considera bajo debido a las elevadas coberturas de vacunación, que superan el 90% con 2 dosis y el 95% con 1 dosis.

Sí existe, no obstante, posibilidad de transmisión en grupos susceptibles en los que no se hayan alcanzado las coberturas de vacunación adecuadas ni hayan pasado la enfermedad con anterioridad.

Mientras se mantenga la situación de alta incidencia en algunos países de nuestro entorno, prosigue el Ccaes, «es esperable que continúen apareciendo casos y brotes en población que no presenta inmunidad frente a la enfermedad».

Según las recomendaciones del Centro de Coordinación, «se deben hacer esfuerzos en conseguir y mantener elevadas coberturas de vacunación en todas las comunidades y ciudades autónomas», siendo de especial importancia llevar a cabo estrategias de comunicación y captación activa, especialmente dirigidas a grupos de población que no estén adecuadamente protegidos y que pueden favorecer la transmisión del sarampión.

Siendo el verano la época en la que mayor tránsito de viajeros se da en todo el mundo, todo apunta a que en los meses venideros los casos seguirán aumentando.



Concentración de asociaciones provida en contra de la ley del aborto

## Jueces del TC: el aborto desprotege la vida prenatal

El aborto de menores sin permiso paterno obstaculiza la patria potestad, dicen cuatro magistrados

R. Coarasa. MADRID

Los cuatro magistrados que votaron en contra de la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto que permite a las menores de entre 16 y 18 años abortar sin permiso paterno consideran que la norma da la espalda a la protección de la vida prenatal, deja desprotegida a la mujer al limitar el derecho de información antes de tomar la decisión y, además, debilita el ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores.

En el voto particular en el que plasma esas discrepancias, la magistrada Concepción Espejel considera inconstitucional el aborto de las menores de edad de más de 16 años sin el consentimiento paterno, lo que en su opinión obstaculiza el ejercicio, en interés de los propios menores, «de los deberes inherentes a la patria potestad», pues priva a esas adolescentes «de la asistencia de sus progenitores en el momento de tomar una decisión trascendental» que puede comportar para ellas «una grave afectación física y psíquica».

Espejel, que rechaza la consideración del aborto como un derecho constitucional, también se muestra contraria a que la ley elimine la información previa sobre las ayudas a la maternidad, así como el periodo de reflexión antes de que la mujer tome su decisión. Se trataba, dice, de «garantías exiguas» que ahora desaparecen con el objetivo de eliminar «trabas innecesarias».

Respecto al aborto de las menores de 16 y 17 años, el magistrado Ricardo Enríquez censura que la reforma margine a los progenitores de la posibilidad de ofrecer a la adolescente embarazada «una ayuda que puede serle muy necesaria a la hora de adoptar una decisión que necesariamente afectará a toda su vida». Enríquez también ve inconstitucional la regulación del aborto durante las primeras catorce semanas de gestación, en las que «no hay ninguna protección de la vida prenatal», al avalar la ley el aborto libre. Además, sostiene que la regulación de la formación sexual y reproductiva que incluye constituye «una suerte de adoctrinamiento» contrario a la Carta Magna y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En esa misma línea, el magistrado Enrique Arnaldo alerta de que el TC «se desliza por una interpretación creativa» de la Constitución «que desnaturaliza la protección necesaria de la vida prenatal».

Su compañero César Tolosa, por otro lado, incide en que la sentencia avalada por la mayoría progresista constata una rebaja en las garantías de protección inherentes a cualquier acto médico, sobre todo en lo referente al consentimiento informado, lo que lleva «a la desprotección última de la mujer embarazada». Asimismo, ve la norma arbitraria al excluir medidas de apoyo a las asociaciones provida y dejar fuera de los comités clínicos a los objetores de conciencia hasta tres años después de revocar esa decisión.

IEDINO O FEDI

SOCIEDAD 29 LA RAZÓN . Viernes. 21 de junio de 2024

## Un centenar de científicos al servicio de Sánchez

Nace la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, un modelo copiado de otros países

Ignacio Crespo. MADRID

Es grande, es diferente y es ambiciosa. Así es como se presentó ayer la nueva Oficina Nacional de Asesoramiento Científico de La Moncloa (ONAC), que estará insertada en la Secretaría General de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica, y será dirigida por Josep Lobera.

Es pronto para saber si sus propuestas serán un éxito o si se quedan en buenas intenciones, pero lo que está claro es que la ONAC ha nacido repleta de iniciativas. Y también de trabajadores. A partir de octubre se incorporarán a la administración entre 50 y 80 perfiles científicos que, según explicó

Sánchez, tendrán como objetivo crear un nuevo ecosistema de asesoramiento con el que se pretende conectar al Ejecutivo con las universidades y los centros de investigación.

Laidea responde a un problema bien conocido: la disparidad existente entre lo que los investigadores responden con sus investigaciones y lo que la administración se pregunta.

Establecer una serie de vías de comunicación entre el Gobierno, las universidades y los centros de investigación públicos podría ayudar a cerrar esta brecha y que, sin descuidar la investigación básica, se puedan afinar mejor las necesidades que la población tiene y que la investigación aplicada podría ayudar a resolver.

Una comunicación que también fluiría en la dirección opuesta, permitiendo a los políticos tomar más decisiones basadas en la evidencia empírica y, con suerte, introducir esta toma de decisiones basadas en la evidencia en la cultura política de nuestro país.

Este modelo se inspira en expe-

riencias de éxito en otros países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que ya han demostrado su efectividad integrando la ciencia en la toma de decisiones gubernamentales.

Así pues, esta nueva Oficina no es realmente una iniciativa nacida de la nada, sino que toma como referencia organismos de otros países punteros en materia de ciencia. Sin embargo, aunque esto es un aval interesante, no significa que vaya a funcionar igual de bien en España. Hay toda una serie de variables sociales inconmensurables entre países que pueden hacer fracasar medidas que en otras regiones hubieran triunfado. Incluso partiendo de unos buenos mimbres, es importante que la

Cada ministerio, incluido el de Ciencia, contará a partir de octubre con un asesor científico

estructura se vaya adaptando a medida que se desarrolla.

Las propuestas de esta nueva ONAC pueden dividirse en tres categorías: personas, investigación aplicada, y mecanismos y protocolos institucionales.

En lo que respecta a «personas», se engloban una serie de medidas para integrar a más científicos en las administraciones públicas, por ejemplo, mediante la creación de una figura de asesor científico en los gabinetes ministeriales (concretamente uno por ministerio, incluido también el ministerio de Ciencia).

En cuanto a la «investigación aplicada», se desarrollará un programa de becas que, con una convocatoria de dos millones de euros, financiará proyectos de experimentación, análisis de datos públicos y otras formas de investigación aplicada. Se pretende así recompensar la investigación que tenga una aplicación directa en la resolución de problemas sociales y gubernamentales.

Por último, el objetivo de la categoría de «protocolos» será aprovechar las enseñanzas derivadas de la pandemia de Covid-19 y crear mecanismos que permitan actuaciones rápidas y efectivas en momentos de crisis y urgencias a partir de la evidencia científica disponible.





Uno de los objetivos de esta oficina será desarrollar protocolos para afrontar crisis y urgencias como la Covid-19

### La OMS alerta del auge de las falsificaciones de Ozempic en varios países

R. S. MADRID

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió ayer una alerta por la proliferación en varios países de falsificaciones del medicamento Ozempic, utilizado en principio contra la diabetes pero cada vez más popular para propiciar la pérdida de peso, lo que ha aumentado su demanda global.

Según la alerta, segunda que emite la OMS por falsificaciones de medicamentos en 2024, se han identificado tres partidas falsas de esta medicina de la familia de las semaglutidas: una en Brasil, otra en Reino Unido (ambas detectadas en octubre de 2023) y una tercera en Estados Unidos, dos meses después, informa Efe. «Estos productos falsificados pueden causar efectos dañinos en la salud si no tienen los ingredientes adecuados, que pueden desembocar en complicaciones por la ausencia de control de los niveles de glucosa en sangre relacionados con el peso», destaca la alerta.

La nota recomienda a los profesionales de la salud y los reguladores estatales que incrementen la vigilancia ante estas posibles falsificaciones, deteniendo el uso de cualquier producto sospechoso y reportándolo a las autoridades.

También pide a los consumidores que adquieran este tipo de medicamentos con receta procedente de médicos titulados, «evitando comprarlos de fuentes poco familiares o sin verificar, como aquellas que pueden encontrarse en internet». Recomiendan asimismo revisar las informaciones del envase, incluyendo la fecha de caducidad, el uso de estos medicamentos con prescripción médica y, en el caso de las formas inyectables, su correcta conservación en el refrigerador. Los semaglutidos suelen ser recetados a personas con diabetes tipo 2 para ayudarles a reducir sus niveles de azúcar, pero su efecto secundario de reducción del apetito los ha popularizado también como fármaco para favorecer la pérdida de peso.

30 SOCIEDAD

## El violador de Igualada: «No recuerdo nada, la chaqueta me la encontré»

El perito de los Mossos asegura que el autor «buscaba causar el máximo daño» a la víctima

Jana Oteo. BARCELONA

«No recuerdo nada. Había bebido bastante y tomado drogas», aseguró ayer Brian Raimundo C, el acusado de la brutal violación a una menor de 16 años en Igualada la madrugada del 1 de noviembre. Lo hizo en la cuarta sesión del juicio, ante la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, en una declaración de tan solo diez minutos –en la que únicamente respondió a preguntas de su abogado–.

El acusado, que se enfrenta a 45 años de prisión por los presuntos delitos de intento de asesinato y agresión sexual, negó los hechos y aseguró que no se reconoce en las grabaciones de las 155 cámaras de seguridad que estudiaron los Mossos d'Esquadra para poder identificarle.



El acusado de la violación a una menor en Igualada durante el juicio

Raimundo, además, restó importancia al hecho de haber buscado en internet noticias sobre la agresión desde su teléfono móvil, que fue una de las pruebas incriminatorias que presentó uno de los agentes encargado de vaciarle el móvil -además de la coincidencia de la geolocalización con el móvil de la víctima-. Concretamente, buscó «Chica violada en Igualada», yle salieron dos artículos. «Lo busqué con mi pareja de entonces porque la noticia era muy grande», se justificó.

El acusado relató que esa noche salió de fiesta con unos amigos y bebió «bastante» y tomó drogas, pero negó recordar el rato que estuvo con ellos. «Me discutí, no me acuerdo muy bien por qué con un amigo. Seguí bebiendo. Estaba bastante mal, no podía ni caminar», aseguró. También explicó que se quedó dormido en un banco y que al despertar buscó la dirección de su casa en Google Maps porque no sabía dónde estaba.

En cuanto a una de las principales pruebas incriminatorias -la chaqueta con ADN de la víctima que encontraron en su domicilio- aseguró que la encontró en la calle. «El día que salí de fiesta me la encontré, tenía frío y como había perdido la mía me la puse».

El acusado, que en ese momento tenía 21 años, tiene antecedentes por agredir sexualmente a su hermana pequeña y dos exparejas. Al ser preguntado por si, en caso de que hubiera sentencia condenatoria, estaría de acuerdo con la expulsión a su país (Bolivia), respondió que preferiría cumplir la pena en España.

Ayer también declararon varios peritos que analizan la conducta del acusado y las secuelas de la víctima—que tuvo que ser operada en varias ocasiones por la gravedad de las lesiones—. «Nunca había visto una agresión así en toda mi trayectoria», afirmó el perito de los Mossos, que aseguró que el acusado no atacó con un «único fin sexual», sino para «causar el máximo dolor» a la víctima.

Después de la agresión, abandonó a la víctima «sin ropa ni protección», y el perito dijo que días posteriores a la agresión hicieron una reconstrucción de los hechos a la misma hora y que la zona era totalmente oscura. «La víctima no era visible a ojos de nadie. La dejó desnuda a la intemperie con lesiones muy graves, en un estado de absoluta fragilidad. Lo que quieren estas acciones es ampliar el sufrimiento de la víctima».

## Acnur y Fundación «la Caixa», una alianza en apoyo del refugiado

El Día Mundial de las Personas Refugiadas destacó el impacto de las iniciativas solidarias

R. S. BARCELONA

Las cifras de desplazamiento forzado siguen al alza, y este año se ha batido de nuevo el récord con 120 millones de personas obligadas a huir, tal y como refleja el informe de Acnur «Tendencias Globales», presentado la semana pasada. En este contexto, ayer se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una efeméride que la Oficina en España de Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Fundación «la Caixa» y el Comité español de Acnur conmemoraron con un evento en el que se puso de relieve la trascendencia de los compromisos y promesas de apoyo a la inclusión y la integración de personas refugiadas que se hicieron un año antes, en la celebración del Foro España con los Refugiados y del Foro Mundial sobre los Refugiados. Es ese espíritu participativo de la sociedad el que logra cambiar vidas.

Durante el evento se reconoció el trabajo en los últimos 22 años a raíz de la colaboración entre Acnur y la Fundación «la Caixa» con el fin de mejorar la vida de las personas desplazadas y refugiadas.

Concretamente, se puso en valor el proyecto MOM, una iniciativa internacional impulsada por la Fundación «la Caixa» con el fin de combatir la desnutrición infantil en campos de refugiados en Etiopía, que



En el evento se celebró la colaboración de las dos entidades durante los últimos 22 años

desde 2017 ha llegado a más de un millón y medio de personas, de las cuales 920.000 son niños y niñas, lo que ha contribuido a reducir en un 18% la mortalidad infantil y en un 58% la tasa de desnutrición severa.

Además, el evento sirvió también para reconocer el alcance de iniciativas impulsadas por distintos actores del Foro a partir de los convenios adoptados en su edición de 2023 gracias al testimonio de personas refugiadas procedentes de Nicaragua, Ucrania y Sudán, quienes se refirieron a acciones orientadas a permitir la reunificación de familias separadas, así como a facilitar el acceso a formación y a mentores que ejercen el papel de asesores o a generar oportunidades de empleo.

Durante el encuentro, la representante de Acnur en España, Sophie Muller, puso de relieve la importancia de crear alianzas para trabajar en favor de soluciones duraderas para los refugiados, las cuales contribuyen a su integración, fomentan la cohesión social y el crecimiento y el enrique cimiento de las sociedades de acogida. 11 LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

### El libro del día

«El sentido de consentir» Clara Serra ANAGRAMA

136 páginas, 12.90 euros

Clara Serra

El sentido de consentir

e puede verbalizar el deseo con absoluta claridad, sin ambigüedad alguna? ¿Es tan claro e irrefutable como parece el propio concepto? Durante los últimos años, el consentimiento se ha convertido en un concepto clave en las relaciones sexuales pero también de los debates contemporáneos, y por eso en este ensayo Clara Serra indaga nuevamente y reflexiona sobre los matices, las fisuras y las paradojas que lo acompañan. Además, explora el camino recorrido entre el «no es no» y el «solo sí es sí» desde las perspectivas filosófica, histórica y política, y, además, a contracorriente del discurso dominante.



El actor de «Klute», «Amenaza en la sombra» o «Johnny cogió su fusil» fallecía ayer a los 88 años

### Matías G. Rebolledo

n «Loraroy lo espeluznante» (Alpha Decay), el crítico Mark Fisher cuenta que la intención de Daphne du Maurier cuando escribió el cuento que corto que acabaría inspirando a Nicolas Roeg para dirigir «Amenaza en la sombra» (1973) era «hablar de aquello que extraña por su ausencia». Y es que hay figuras que, por pura presencia, no es que parezcan parte del decorado, sino que lo elevan y le dan dignidad. Por eso mismo, cuando Roeg decidió cambiar el final del cuento y hacer que su protagonista persiguiera a lo que creía ser su hija fallecida solo para descubrir que en realidad se trataba de una persona con acondroplasia que le pondría fin a su vida, sabía que necesitaba un actor que fuera capaz de encarnar lo bello, lo raro y lo espeluznante. Todo a la vez. Ayer, a los 88 años, nos dejaba ese actor, Donald Sutherland, pero también el John de «Klute», el Cristo de «Johnny cogió su fusil», el Dave Jennings de «Desmadre a la americana» y también el presidente Snow de la saga «Los juegos del hambre», por el que le conocen los más jóvenes y por el que lució mejor que nunca la misma barba blanca en Los Ángeles cuando le entregaron el Oscar honorífico en 2018 y en San Sebastián al ser homenajeado por toda su carrera en 2019.

Caballero canadiense de prosa sajona e hijo de un matrimonio obrero, Sutherland no tuvo la más fácil de las infancias. Antes de cumplir los diez años ya había pasado por la fiebre reumática, la polio y la hepatitis, a lo que hubo que sumar la depresión que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial y un fuerte desapego con sus padres tras elegir el reporterismo como primera profesión. Por suerte o por desgracia, la radio local en la que hizo sus primeros directos quebró y Sutherland volvió a retomar sus estudios, graduándose como ingeniero y marchándose a Londres, con apenas 22 años, para perseguir una prometedora carrera como actor. Fue allí donde comenzó a dejarse su icónico bigote, el mismo con el que aparecería en producciones pequeñas y para televisión del Reino Unido, pero que le abrieron las puertas del cielo cinematográfico: rodando un capítulo de la célebre serie «Los vengadores», dirigido por Roger Moore, el que también fuera James Bond le «enchufó» entre varios de sus productores conocidos, lo que provocó que Sutherland fuera considerado para «Doce del patíbulo» (1966). Junto a Lee Marvin y Charles Bronson, Sutherland pasó de la BBC a salir en la quinta película más vista del año.

Tocado por una varita, el actor se mudaría a finales de la década de los sesenta a Estados Unidos, donde conoció a Jane Fonda en la citada «Klute» y se radicalizó políticamente, tomando parte activa en las protestas contra la guerra de Vietnam. Esa visibilidad le llevaría a la gloria, trabajando con Fellini en «Casanova» (1976) o inscribiendo su nombre con letras de oro en la historia de la ciencia ficción con «La invasión de los ultracuerpos» (1978), la primera de su año más icónico. Los porros de «Desmadre a la americana», ese mismo curso, le confirmaron como un actor de masas, capaz de hacer «Edipo» en el teatro y de interpretar a un decano molón. Por eso, y porque Sean Connery necesitaba a un compañero a su altura, filmó también «El primer gran asalto al tren», ya dando señales de ese dandy señorial al que acabaría dando vida en la segunda mitad de su carrera. Sutherland, cabeza visible del Hollywood izquierdista de los ochenta al que pasó por encima Reagan, dedicó esa década a criar a sus cinco hijos, incluido el Kiefer que le siguió los pasos. En los noventa se alió con Oliver Stone para ponerle voz al asesino de Kennedy y destacó como villano de acción, justo hasta que la senectud le devolvió de nuevo a las grandes lides de «Orgullo y prejuicio» (2005) o a la serie «Trust», dejándonos como último gran testamento «El viaje de sus vidas» (2017), junto a Helen Mirren.

### Cine

Matías G. Rebolledo. MADRID

n física estricta, un campo magnético suele describirse gracias a la Ley de Biot y Savart. Esta ecuación. fundacional para entender por qué los objetos que se atraen crean un campo de fuerza, es la teorización fría y matemática de lo pasional y humano de una película como «Memory». El director mexicano Michel Franco, otrora padre de la aprehensión por desacralización («Nuevo orden», «Después de Lucía»), se desnuda ahora como realizador de la ética planteándonos una historia de amor improbable entre dos polos opuestos: Peter Sarsgaard es Saul, un hombre de clase acomodada que comienza a lidiar con los primeros síntomas de algo que ya es demencia y bien podría devenir en Alzheimer; y Jessica Chastain es Sylvia, una madre soltera que, peleando día a día, intenta recuperarse de un pasado de abusos y violencia que intenta olvidar a toda costa.

### Una cuestión de clase

«Como director, lo más importante es que los actores entiendan el tono de mi cine, y sobre todo de este guion en específico. Esta es mi octava película, pero me molesta que unactormedigaquevaahaceralgo a mi estilo. No. Tienes que hacerlo como cada película lo pida. Todo tiene que ser real y, en esta, es posible que haya momentos con demasiada emoción, demasiado drama, pero eso es lo que pedía, tienes que confiar en tus actores porque odio ensayar, odio que los intérpretes hablen entre sí antes de una escena», explica Franco, de visita en Madrid para presentar un filme que debutó en canchas tan prestigiosas como Toronto y San El director mexicano regresa con una historia de amor improbable y de la mano de Jessica Chastain y Peter Sarsgaard como protagonistas

# **«Memory»:** Jessica Chastain, condenada al no olvido

Sebastián y que llega a los cines españoles para reconciliar a su director con el género humano: «No estoy nada de acuerdo con que me asocien a la misantropía. Se ha escrito de "Memory" que era una película con mucho más corazón que el resto y no creo que sea cierto. En "Chronic" ya hablaba de un enfermero con un poso tremendamente humanista. Entiendo que el espectador se pueda sentir más en paz con el final, pero siempre he pensado que mi cinetiene corazón. Nunca seré ni misántropo ni nihilista», apunta el director.

Conversacional, cruday por mo-



Peter Sarsgaard es un hombre que no puede recordar y Jessica Chastain es una mujer que no puede olvidar en «Memory»

«MEMORY»

\*\*\*\*

Dirección y guion: Michel Franco. Intérpretes: Peter Sarsgaard, Jessica Chastain, Merritt Wever, Brooke Timber, Josh Charles. Fotografía: Yves Cape. México, 2023. Duración: 103 minutos. Drama.

### Trauma somos y seremos

¿En qué lugar pueden encontrarse una mujer que recuerda en exceso y un hombre en tránsito de olvidarlo todo? En el trauma, el lugar que define la filmografía de Michel Franco. Para el cineasta mexicano, el trauma se expresa a través de la violencia, que puede ser intrafamiliar, institucional, de género o de clase. No vamos a desvelar aquí cuáles de esas violencias atraviesan «Memory» porque, para que no sirva de precedente en una obra especializada en castigar a sus criaturas, parece que la película esté organizada alrededor de un cierto tipo de redención. Es cierto que la

confrontación entre recuerdo y olvido prepara el terreno para lo peor, sobre todo porque a Franco le gustan las pantanosas aguas de la ambigüedad, y el arranque del filme pretende tensionar la atención del espectador haciéndonos creer que ese hombre de mirada perdida y hombros encogidos (Peter Sarsgaard, Copa Volpi en Venecia) que sigue a Sylvia (Jessica Chastain) hasta su casa después de una reunión de antiguos alumnos puede ser un «stalker». Es la primera de las trampas de una película repleta de ellas, que fuerza los vínculos afectivos entre dos marginados -Saul, enfermo de demencia

### Lo mejor

►El plantel de actores, sobre todo, Peter Sarsgaard, que aporta ternura y desasosiego

### Lo peor

▶Franco estructura la película como una puesta en abismo de trampas narrativas precoz, y Sylvia, ex alcohólica que, por exigencias del guion, acabará cuidándole- para provocar, por un lado, una historia de amor únicamente sustentada en la pericia interpretativa de sus actores (mucho más que en su química) y, por otro, una catarsis que justifique el comportamiento de Sylvia en una escena apoteósica que equivaldría a la de la muerte por atropello de Tim Roth en «Chronic». Si «Memory» parece una película más convencional que aquella o que «Sundown», alejándose de sus tiempos muertos y sus perturbadores fueras de campo es porque

mentos hasta vehemente, «Memory» sí inaugura en Franco una etapa de relevancia internacional, pasando de ser Premio del Jurado en Cannes con su anterior filme a trabajar con dos de los actores más solicitados del mundo.

Y precisamente con Sarsgaard habló también LA RAZÓN, en esta ocasión citados por la serie «Presunto inocente» (AppleTV+), pero con la dificultad de interpretar a un personaje con problemas de salud mental como tema de conversación: «Lo que me hizo decir que sí fue la pureza artística de Michel Franco, la manera que tiene de ha-



quiere adscribirse desesperadamente a los cánones del trágico melodrama familiar, pero su clímax llega demasiado tarde. La aparición de esa madre terrible, delgada como un palo de escoba, que Jessica Harper interpreta con una mezcla de amenaza y esa superioridad moral que solo da el privilegio, anuncia con mayúsculas la gran sorpresa de la película. Sin embargo, la tesis de Franco -somos trauma, y en trauma nos convertiremosestaba enunciada en sus primeros minutos.

cer las cosas. Podría haberme sumado interpretando a cualquiera en su película, lo de la demencia era secundario, porque él tiene todo lo que yo busco en un director», explicaba sincero.

«La clase siempre es importante, y eso es algo que va a permear mi cine. Aquí, Sylvia, por ejemplo, acude a casa de su hermana y tolera dinámicas que no le gustan, que la incomodan, porque no tiene otra para que alguien cuide de su hija. La controlan, directamente. El dinero y la condición socioeconómica, aquí, determinan las decisiones que toma cada uno y, como escritor, es un recurso que siempre está ahí. Solo tienes que leer a Dostoievski, que sorprendentemente, o no, habla muchísimo de dinero para darle realismo al camino de sus personajes», apunta certero Franco sobre las dinámicas de clase que ha ido absorbiendo su cine. En «Nuevo orden» el verde era esteta, pero también simbólico como motivo revolucionario; y en «Sundown», con Tim Roth, la pregunta parecía acerca de la estabilidad emocional que puede o no aportar la clase. «Me gusta pensar que puedo poner la cámara en un sitio que no agobie al espectador», añade el mexicano sobre una «Memory» a la que no le da miedo abordar asuntos como el de los abusos sexuales o lo paupérrimo del sistema sanitario y de cuidados de países como Estados Unidos.

Sobrio y contenido salvo por el estallido final, materializado en uno de los mejores y más bonitos besos que se han visto en este siglo en el cine, «Memory» parece un ejercicio de madurez de Franco, más internacional en su proyección pero, sin embargo, mucho más personal en lo emotivo. El abrazo con el melodrama, quién sabe, parece ya rasgo característico de aquellos directores que echan a volar y dejan de querer ser profetas en una tierra que no siempre les trata del todo bien. Por eso, y por el reciente cambio en la presidencia de México, se hacía necesario despedir al director preguntándole por el futuro incierto de un país que, al menos en el aspecto cultural, siempre parece estar luchando contra sí mismo, su pasado y su idiosincrasia: «Prefiero centrarme en el cine, porque creo que, diga lo que diga, podría desvirtuar la salida comercial de la película. Las elecciones son momentos delicados, tensos en los países, y prefiero hablar de y con mi cine», insiste Michel Franco, quizá un grado menos valiente que su propia filmografía pero siempre magnético.



### «LOS INDESEABLES»

\*\*\*\*

Director: Ladj Ly. Guion: L. Ly y Giordano Gederlini. Intérpretes: Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula. Fotografía: Julien Poupard. Música: Pink Noise. Francia, 2023. Duración: 105 minutos. Drama.

### Y Francia vuelve a estar en llamas

Todo arde, todo explota, todo revienta en la nueva película dirigida por el políticamente tan comprometido director Ladj Ly (autor, asimismo y entre otras, de la laureada «Los miserables», 2019). Francia, el extrarradio parisiense, en llamas de nuevo. Tras un arranque en el que descubrimos un feo y enorme edificio que recuerda a una de esas destartaladas prisiones donde se hacinan cuerpos y almas, y cómo varios de sus habitantes deben bajar el ataúd de una anciana sin ascensor, retirando trastos de en medio («explícame cómo se puede vivir y morir aquí», exclama como un lamento la hija de la fallecida) y a punto de rodar, se asiste a las imágenes de una de esas colmenas que es dinamitada, lo que se lleva por delante al alcalde de la ciudad, cuyo inesperado fallecimiento provoca que Pierre, pediatra y concejal del partido, sea elegido a la carrera para sustituirlo. Y Pierre (un personaje que, así ataviado y con ese corte de pelo, evoca lejanamente, queriendo o no, a un joven Berlusconi), no solo desea continuar la política de su predecesor, aunque la esposa del protagonista y su «segundo» le adviertan de las consecuencias, que quería rehabilitar el viejo barrio obrero, con trampa, claro, sino

que decide ir aún más allá. Por contra, Haby, una chica francesa de origen maliense que vive también en uno de los bloques de pisos ruinosos y no se calla ante nada ni nadie, se niega a que su familia sea expulsada del barrio donde creció, protesta ante la «inmigración selectiva» que atañe a los individuos sirios cristianos y decide plantarle cara a los mandatarios políticos, transfor-

### Lo mejor

▶El dolor y la rabia apenas contenidos con los que Ladj Ly narra esta historia

### Lo peor

▶El personaje del alcalde por «accidente» a veces se nos antoja increíblemente torpe

mándose en la peor pesadilla de Pierre y transformándose de la noche a la mañana en candidata para el puesto de Pierre. A quien su propio partido advierte: «La sinceridad es un arma de doble filo». Así, en una cinta donde los dos bandos (las víctimas y los verdugos) están tan exactamente perfilados como para siempre contrapuestos se suceden las huelgas (de autobuses, por la

agresión a uno de los conductores), las injusticias sociales, las cargas de la policía, los decretos antibandas surrealistas (esa prohibición de que los menores salgan a ciertas horas si no van acompañados por adultos), la corrupción, la especulación inmobiliaria, mientras los personajes, y también el elenco interpretativo, cumplen con sus cometidos asignados y el realizador, por fin, decide rechazar la violencia como respuesta a estos desmanes con la clase obrera. Aunque a veces parezca no haber otra salida. Cine «banlieue» en estado casi puro, la espectacularidad de algunas escenas lo alejan, sin embargo, de un Bertrand Tavernier, por citar un solo nombre significativo, para acercarlo, quizá demasiado en ciertos momentos, a esas superproducciones de Hollywood donde los efectos especiales suelen ocultar el mensaje, si lo hay. Que aquí, sobradamente. Un filme en llamas, aunque no incendiario, y que, en según qué aspectos de la historia responde como aplicando una fórmula matemática. Quien juega con fuego acaba quemándose, aunque nadie deba encender la cerilla. Hay, debe haber, otros medios.

### Cine

### **Otros estrenos**



### «Rapunzel, el Perro y el Brujo»

Que el nombre del título no despiste porque el protagonista de esta cinta dirigida 
por el colombiano Andrés 
Roa Ariza está muy lejos de 
tener el pelo largo recogido 
en una trenza. Aquí, el Perro, 
un soldado secuestrado, 
aprovecha un enfrentamiento entre sus captores y los 
paramilitares para escapar.



### «Nausicaä del Valle del Viento»

Con motivo del 40 aniversario vuelve a las salas de cine a través de un ilusionante reestreno este clásico ampliamente celebrado del maestro de la animación Miyazaki: 1000 años después de una guerra apocalíptica, la Tierra aparece cubierta de bosques plagados de hongos venenosos y de insectos.

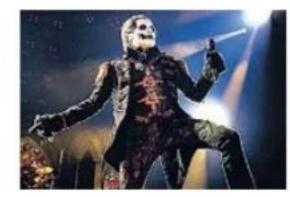

### «Rite Here Rite Now»

Dirigida por Tobias Forge y
Alex Ross Perry, esta
película con tintes de
documental—que será
proyectada exclusivamente
en cines de todo el mundo el
próximo sábado— concentra
su base en la filmación de
dos conciertos en el Kia
Forum de Los Ángeles de
Ghost, la aclamada banda
sueca de rock.

## El drama de los bebés robados

Pau Teixidor dirige «Alumbramiento», sobre uno de los sucesos ocultos del franquismo

Matías G. Rebolledo. MADRID

orre vertiginoso el año 1982. En la coloriday colorada España del Naranjito y Felipe González, la misma que se celebraba a sí misma para tapar sus vergüenzas, seguía quedando espacio para la ignominia. A las últimas torturas y al terrorismo de Estado, a los que sí se les acabó poniendo nombre y juzgando a sus responsables, se sumó otro terror oculto y que tardó décadas en ser destapado: la injusticia de los bebés robados. «Empecé el trabajo de documentación leyendo todo lo que encontré y citándome con periodistas que habían abordado el tema, que habían publicado sobre ello. Luego me trasladé a Madrid y ya, por fin, pude hablar con las mujeres que habían sido víctimas del robo de sus hijos o incluso con esos hijos e hijas ya mayores. Tanto los que habían pasado por Peñagrande como por otros centros parecidos», explica el director Pau Teixidor que, en «Alumbramiento», nos sumerge en el horror, la tragedia y la esperanza fraternal de un reformatorio de signo católico para jóvenes embarazadas.

### Trabajos forzados

Abierto en 1955, el centro de Nuestra Señora de la Almudena -conocido como Peñagrande por su ubicación al noroeste de Madrid- se convirtió en uno de los pilares del Patronato de Protección de la Mujer, un eufemismo para internar a jóvenes embarazadas y ocultarlas de la sociedad si eran de alta cuna o quitarles a sus bebés si eran de escasos recursos. Sometidas a castigos físicos y trabajos forzados, las muchas veces niñas eran «atendidas» por el ginecólogo Eduardo Vela, ligado intrínsecamente a decenas de «adopciones» irregulares durante décadas y juzgado antes de su fallecimiento en 2019. «En esa segunda fase de investigaciones, en las entrevistas orales, es cuando encuentro los relatos que tienen realmente valor, los que están contados en primera persona. Eso es lo que usé como base para el guion, porque la mayoría de estas mujeres me decían que se habían sentido olvidadas, borradas de la Historia», añade Teixidor.

Protagonizada por Sofía Milán, toda una revelación y soberbia en su contención rabiosa, «Alumbramiento» nos lleva de la mano de uno de los casos tipo que se replicaron en Peñagrande por decenas. Adolescente embarazada es legada, casi en secreto y con la connivencia de la Guardia Civil, a un centro religioso en el que es obligada a limpiar y mantener

el orden a cambio de los «cuidados» durante el embarazo. «La sensación de injusticia es la que me guio a la hora de hacer la película. Esta podía haber sido una cinta sobre el escándalo, sobre las investigaciones, pero quise que fuera una película sobre los relatos, sobre las historias de vida de estas jóvenes recluidas. Esta es la parte que no se había contado nunca», confiesa el director antes de abordar lo parco en palabras de su protagonista, obligada a hablar en silencios, a sufrir en miradas: «De entre todas las actrices que vi era la única que llevaba con ella una dignidad encima. Sofía (Milán) es una persona muy honesta, y creo que eso lo ha transmitido muy bien a su personaje», remata.

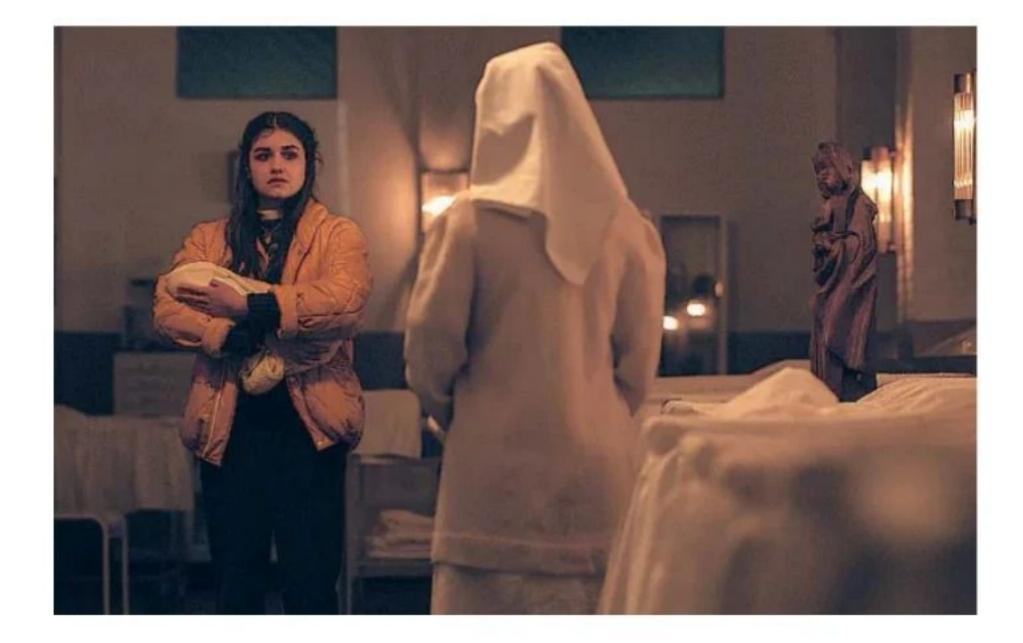

### **«ALUMBRAMIENTO»**



**Director:** Pau Teixidor. **Guion:** P. Teixidor y Lorena Iglesias. **Intérpretes:** Sofía Milán, María Vázquez, Carmen Escudero, Laura Gómez-Lacueva. España, 2024. **Duración:** 101 minutos. **Drama.** 

### La oscuridad de dar a luz

«Alumbramiento» es una película de terror. Una de las ideas más llamativas del filme de Pau Teixidor es haber eludido los clichés del cine social al uso para centrarse en la pesadilla de las madres solteras adolescentes que, durante la Transición, recalaban en el sanatorio madrileño de Peñagrande para ocultar sus embarazos repudiadas por sus familias, condenadas a ceder a sus bebés en adopción. Poco sabemos del contexto de las internas, de sus pasados, de sus circunstancias sociales. La película arranca el día en que el PSOE gana por primera vez las elecciones, pero nada de lo que

sigue nos hace pensar que el franquismo ha desaparecido. Teixidor, que ya había mostrado su interés por las heridas del régimen en su notable corto, «Cunetas», retrata el espacio de

### Lo mejor

La creación de una atmósfera opresiva para visibilizar las huellas del franquismo

### Lo peor

▶Que la trama no siempre está a la altura del ambiente que la envuelve

ese sanatorio como un purgatorio sombrío, en tonos ocres y tétricos, en la mejor tradición del cine de terror de monjas poseídas y novicias sometidas al poder eclesiástico. Suerte de versión macabra de «La maternal», «Alumbramiento» es una película de atmósferas. Por un lado, ese es un enfoque estimulante, singular, hacia uno de los episodios más desconocidos de la historia de la democracia española, no solo porque da un espacio a los derechos de las mujeres que fueron ninguneados incluso después del franquismo, sino también porque ofrece una propuesta de puesta en escena tan inesperada como rigurosa. Por otro, algo se pierde por el camino en el volumen dramático del diseño de personajes y en la evolución de la trama, sobre todo, cuando aborda el tema de los niños robados.

Sergi SÁNCHEZ

LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

## «Descansa en paz»: sueño y pesadilla de una noche de verano

Thea Hvistendahl reúne a los actores de «La peor persona del mundo» para adaptar a Lindqvist

Matías G. Rebolledo, MADRID

omo en pedir no hay engaño, cuenta la joven Thea Hvistendahl que se presentó a la editorial de John Ajvide Lindqvist (autor de libros que se han convertido en películas de éxito como «Déjame entrar» o «Border») pidiéndoles los derechos de una novela para adaptar-

la al cine en su ópera prima. No se los dieron, pero sí le ofrecieron dirigir «Descansa en paz», que llega a los cines tras triunfar en Sundance y a la que le hacía falta una mirada fresca para rescatarla de su descompuesto argumento: durante una calurosa noche de verano en Oslo, tres familias ven trastocada su existencia al descubrir que sus muertos han vuelto a la vida. Pero no joviales y divertidos como los recuerdan, sino podridos e inertes, tal y como estaban enterrados antes de revivir.

«Todas las películas que se han hecho de sus libros son estupendas. Por eso, cuando me llegó la oferta, me alegré de inmediato, pero me sobrevino una especie de vértigo por la responsabilidad que ello implicaba. Tienes que aprender a separarte de esa presión, aunque yo creo que el corazón de la novela, el núcleo, está intacto», confiesa una Hvistendahl que responde a LA RAZÓN por videoconferencia y que para darle sentido a las tres historias que articulan el relato ha contado con una reunión fortuita de intérpretes.

Renate Reinsvey Anders Danielsen Lie, protagonistas de la exitosa «La peor persona del mundo», de Joachim Trier, vuelven aquí a «encontrarse» en papeles bien distintos: una como una madre cuyo hijo ahogado vuelve a la vida y otro como un hijo cuya madre fallece en la misma noche de autos. «No es algo que hubiéramos planeado, porque aunque Renate estaba desde el principio en el proyecto, lo de Anders fue casualidad. Ambos fueron ya fichados cuando se estrenó supelícula juntos y sería maravilloso que eso pudiera ser algún tipo de reclamo para atraer gente a la película», añade la directora.

### Lo lúgubre y lo oscuro

Lúgubre y melancólica, radicalmente contracultural por presentar a los «zombis» desde el realismo más sádico y poco complaciente, «Descansa en paz» es una película imperfecta, capaz de epatar con su tratado sobre las distintas fases del duelo, pero también de desconcertar con sus decisiones estéticas, siempre sombrías, siempre en contra de lo perceptivo: «Fue difícil dar con el aspecto que yo quería. Me interesaba filmar la noche, o ese momento en el que está a punto de romper el día y ya se atisba el púrpura. Tuvimos que falsearlo, pero todo le da un aspecto único a la película», se despide satisfecha la directora noruega.

### Cine en casa

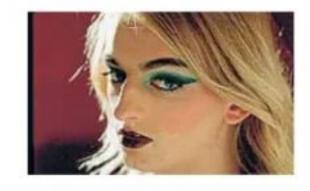

### «Mamántula»

Este mediometraje de 49 minutos del cineasta underground donostiarra lon de Sosa tuvo su estreno mundial en la última edición del Festival de San Sebastián y ahora aterriza en plataformas. Un thriller de ciencia ficción con dosis extra de bizarría narrativa sobre un peculiar asesino en serie de homosexuales.

#### Filmin



### «Pájaros»

Dos animales interpretativos como Luis Zahera y
Javier Gutiérrez se dan la
mano en esta road movie de
Pau Durà para vertebrar un
sensible viaje en el que
Colombo y Mario se ven
obligados a compartir
trayecto para llegar inicialmente hasta la Costa Brava
y luego a Rumanía.

### Prime Video



### «La estrella azul»

Esta bellísima película llena de luz y tragedia dirigida por Javier Macipe aterriza ahora en Movistar +. En ella, el director zaragozano debuta en el largo atravesando la historia injustamente poco conocida de Maurizio Aznar, el cantante del grupo de los ochenta Más Birras que marchó a Argentina embelesado por la chacarera.

Movistar+

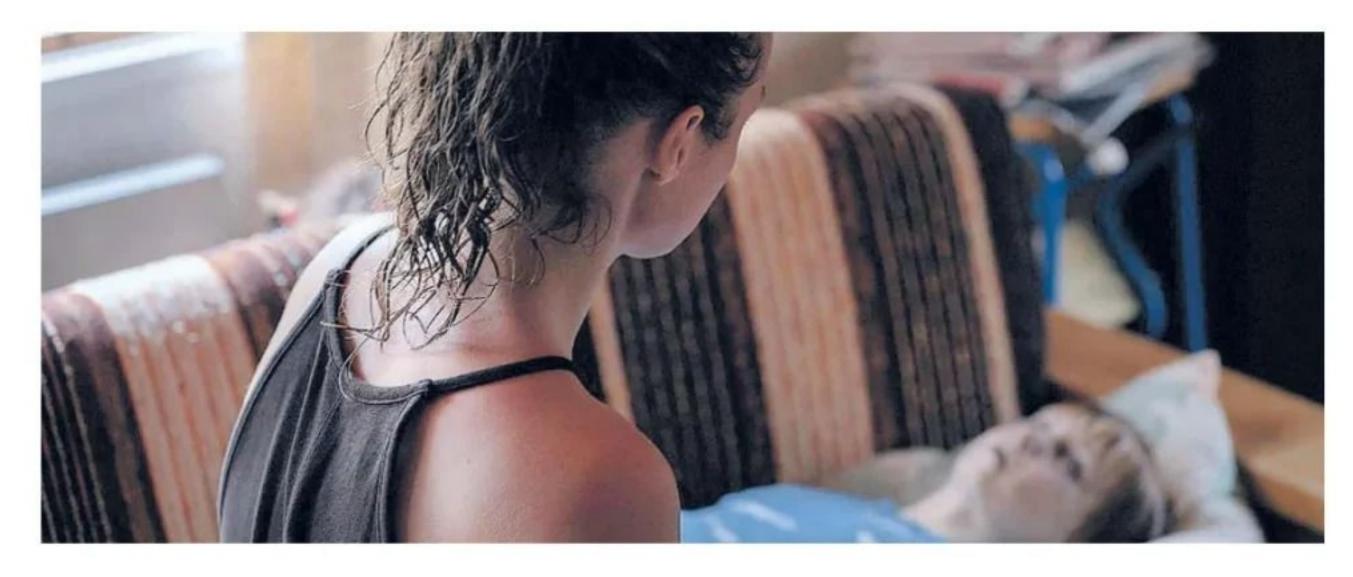

### «DESCANSA EN PAZ»

\*\*\*\*

**Directora:** Thea Hvistendahl. **Guion:** T. Hvistendahl, John Ajvide Lindqvist (basado en la novela de J. A. Lindqvist). **Intérpretes:** Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Bahar Pars. Noruega, 2024. **Duración:** 97 min. **Drama/Terror.** 

## **Queridos zombis**

Una mujer que sigue llorando la ausencia de su compañera sentimental, el marido que acaba de enterarse de que su pareja ha tenido un accidente terrible, una chica que se pinta las uñas con el cuerpo flexiblemente doblado y en el rostro casi escondido una tristeza pétrea, un padre que lleva a esa hija un poco de comida que ella rehúsa y que el hombre debe tragarse solo. Como el dolor que,

### Lo mejor

Se trata de una apuesta arriesgada, de un conmovedor drama terrorífico

### Lo peor

▶Que alguien crea que es un filme convencional de muertos vivientes, porque va más allá

sin apenas palabras, desprende la arriesgada, inquietante, poética a retazos opera prima de Thea Hvistendahl basada en la novela de John Ajvide Lindqvist. Entonces, durante un caluroso día de verano en Oslo, tras una serie de fenómenos extraños, los muertos vuelven a la vida, lo que compete a tres familias que, desconcertadas, asisten al «regreso» de esos seres tan queridos, tan demacrados y silenciosos. Un niño, que pereció ahogado y desprende ruidos leves, lastimeros probablemente también; una anciana que da dentelladas furiosas y mecánicas, y una mujer que, sentada en la cama del hospital, asfixia con sus propias manos a un pobre animal. Mientras resuena la

los personajes abrazan desesperados esos cuerpos rígidos presintiendo la verdad, que las plegarias atendidas, en numerosas ocasiones y como advertía Santa Teresa de Jesús, nos hacen derramar más lágrimas que las que no lo son. Lejos del cine estereotipado sobre zombies, el filme profundiza, sobre todo, en el espantoso peso de la pérdida, el duelo y la culpa, en las segundas oportunidades imposibles e insanas desde una conmovedora y contenida emotividad. Porque nadie vuelve nunca, nadie, y con esa pena

debemos seguir existiendo.

maravillosa «Ne me quitte pas»,

Carmen L. LOBO

### Cultura

Marian Benito. MADRID

n buena hora le contó su abuela a Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) historias de meigas y de procesiones de ánimas de la Santa Compaña. En buena hora el folclore gallego llenó su cabeza de criaturas que se abrían paso entre la maleza cubierta de niebla. En buena hora colmó su adolescencia de lecturas que le definieron como escritor y ser humano, padre de dos hijos, Manel y Roi, que ahora entienden que las horas robadas fueron para dar forma a su último libro, «Cuando la tormenta pase», Premio de Novela Fernando Lara 2024.

«Este sí que es un monstruo verídico y gigante que me coloca junto a colosos de la literatura como Umbral, Terenci Moix, Lorenzo Silva o Sánchez Dragó. Recibí el galardón como un desafío para mis próximos trabajos y con enorme satisfacción, aunque aún me froto los ojos para comprobar que todo esto es real», explica con modestia a LA RAZÓN. Loureiro se encuentra estos días igual que su protagonista, Roberto Lobeira, cuando sus lectores forman cola en un centro comercial de Callao para la firma de ejemplares. Le cuesta asimilar la vorágine en que se ha convertido su vida desde que le comunicaron el galardón, pero es consciente de que hoy el escritor no puede aislarse en su torre de cristal.

Ya tuvo su particular retiro monacal en Ons para conocer las entrañas de ese paraíso, casi inhóspito y escenario de la obra. A esta pequeña isla de la costa gallega llega su personaje, Roberto, un corresponsal de guerra con la esperanza de encontrar paz e inspiración para su segunda novela. «Ons es un paraíso natural que forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. En verano es un destino turístico, pero a partir de octubre la isla queda casi desierta y sin más ruido que el rumor del viento o el caer de una lluvia que no da tregua. Solo una treintena de habitantes se quedan allí. Durante buena parte del día no hay electricidad y la gente se abre paso alumbrando con un quinqué. Apenas hay ferris, por lo que no hay opción de vuelta», relata Loureiro.

Escogió, como Roberto, el invierno, y se vio allí de pie, a solas, sin más equipaje que una mochila. Con ella al hombro, vagabundeó durante días mientras la historia tomaba fuerza. Conoció el Agujero del Infierno, donde su

## Manel Loureiro: **Hitchcock** y las leyendas de la isla de Ons

El escritor gallego, Premio Fernando Lara 2024 por «Cuando la tormenta pase», nos revela su técnica narrativa de suspense

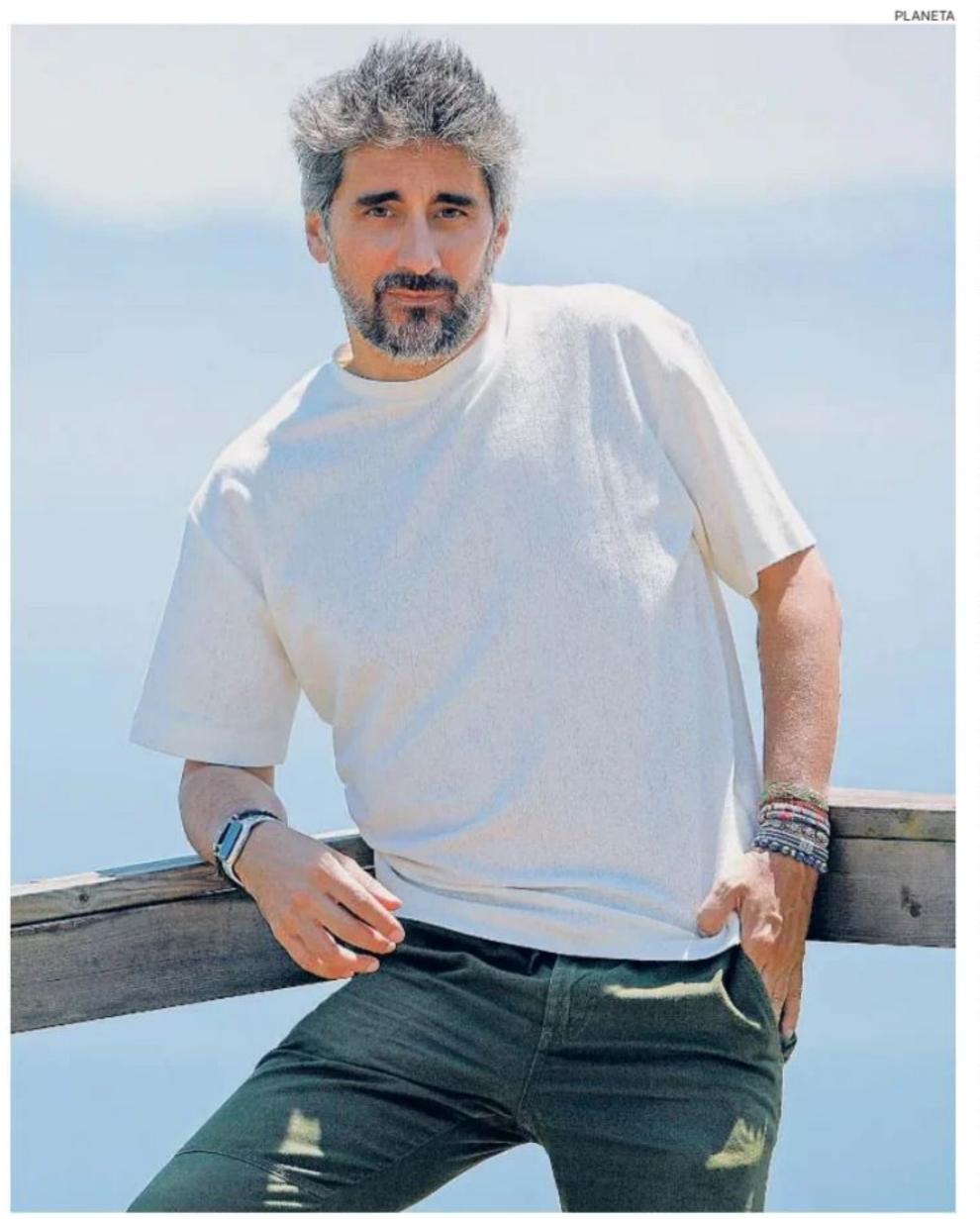

Loureiro posa delante del mar que inspira su novela

El autor mide el número de palabras antes de dar el giro que nos hará sentir el corazón en la garganta protagonista tuvo que pagar un alto precio permanente para salir con vida de aquella isla, «pero conocí también gente maravillosa y hospitalaria que me acogieron con generosidad y me contaron historias como la del aire do morto».

Esta es una de las leyendas extraídas de la mitología gallega que aún siguen vivas en algunas zonas. Habla de una maldición que procede de un difunto y solamente puede curarse con el ritual de una uno de los personajes femeninos de su novela. A esta anciana huraña que habita en una casa apartada del resto acude Roberto en busca de respuesta para el misterio de la cabeza de conejo que encontró en su zaguán. La estrafalaria mujer no le dice, como a él le habría gustado, que son bromas macabras que se gastan a los turistas o para asustar a los niños, sino que le asegura que ha sido víctima de un hechizo maligno.

meiga, como lo es Elvira Couto,

En este escenario, Loureiro engancha al lector con un thriller trepidante que, según nos explica, ha escrito con un absoluto conocimiento de cómo procesa el suspense nuestro cerebro, midiendo el número de palabras antes de dar el giro absoluto e inesperado que haga sentir al lector el corazón en la garganta, el estómago encogido y los pelos de punta. «La trama se vuelve adictiva, te obliga a seguir pasando páginas incluso cuando estás al borde de la silla. La tensión empieza desde que Roberto consigue dejar atrás un mar embravecido para pisar esta tierra».

#### Novela criminal

El autor maneja bien las claves del suspense y lo sazona con elementos de novela negra y criminal. La primera que escribió, «Apocalipsis Z. El principio del fin», comenzó como un blog en internet que redactaba en sus ratos libres. Enseguida se transformó en un fenómeno viral con más de un millón y medio de lectores. La novela fue publicada en 2007 y se convirtió en un best-seller igual que sus siguientes obras, éxitos de ventas, tanto en el panorama literario español como en el internacional. En 2022 publicó «La ladrona de huesos», con la que volvió a cautivar a lectores de todo el mundo.

«El thriller me permite darle fuerza a la narrativa y arañar en la psicología para crear personajes poliédricos y complejos que reflejan lo más oscuro del alma humana: el odio fratricida, el pillaje desatado, los celos, el rencor y la sed de venganza. Es un género que gusta y está muy vivo», admite. El libro premiado lo habitan seres que viven desde hace décadas en una tensión permanente a causa de la enemistad entre dos sagas, los Docampo y los Freire, cuyas desavenencias recuerdan a los Montescoy Capuleto o la tragedia real que se vivió en la localidad extremeña de Puerto Hurraco.

Loureiro pide a sus lectores que cuando hablen del libro no hagan «spoilers». Quiere que quien se embarque hacia la isla de Ons en el primer capítulo viva la misma aventura, «aunque suponga haceros los misteriosos». Antes de despedirnos, confiesa que en su cabeza ya bullen historias igual de fabulosas que la de Roberto impacientes de ser contadas.

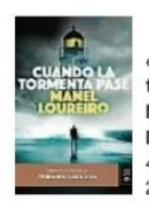

«Cuando la tormenta pase» Manel Loureiro DEBOLSILLO 480 páginas, 22,90 euros



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato



#### \* Las Rozas, ciudad tecnológica



El ecosistema emprendedor tecnológico de Las Rozas se ha consolidado tras situarse en la posición número once de España en la clasificación de ciudades con más empresas tecnológicas. Así lo ha dado a conocer el Informe Nacional de Empresas Tech e Innovadoras, realizado por Ecosistema Startup, la mayor base de datos de empresas de nueva creación e inversores de España y Portugal. Un impulso de éxito.



El enclave ha sido declarado BIC (Bien de Interés Cultural) por la Comunidad de Madrid en la categoría de Zona Arqueológica

#### Ciudadano M

# La villa romana de Getafe que criaba gansos gigantes

#### R. Fdez. MADRID

Un patrimonio rico y cada vez más protegido. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha iniciado el expediente para la declaración de la villa romana de La Torrecilla, en el barrio de Perales del Río en Getafe, como Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica, ya que contó con un prolongado uso en el tiempo entre los siglos III al VII d.C.

Se trata de una hacienda rural con estancias residenciales y domésticas a la que se asocia una necrópolis a 200 metros de la misma. Durante la Edad Media, este entorno permaneció habitado con referencias al respecto en el siglo XIII como lugar vinculado al ganado.

Según la resolución de inicio del expediente, que publicó este pasado miércoles el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM), es «particularmente interesante» el análisis faunístico que ha permitido individualizar las especies documentadas y reconstruir un modelo económico que combina la actividad ganadera (ovejas, cabras y vacas), el cuidado de aves de corral (gallinas y gansos) y la práctica cinegética.

Además, el gran tamaño de los huesos de los gansos hace pensar que podría tratarse de ejemplares sobrealimentados con el fin de obtener hígados hipertrofiados, muy apreciados en la gastronomía romana.

La villa fue localizada en 1979, llevándose a cabo excavaciones arqueológicas hasta el año 1987 y posteriormente en 2016, que es cuando se logró la ampliación de la extensión de la villa de 1.300 a 4.200 metros cuadrados, así como la localización de cultura material que informa sobre la extensión del yacimiento, y señalización de otros sectores con restos arqueológicos lindantes a este, así como la recuperación de nuevos restos en la necrópolis.

El concejal de Cultura, Luis Domínguez, ha manifestado que es una «muy buena noticia para Getafe recibir esta declaración», que permitirá una «mejor conservación» del patrimonio local y su futura protección para las próximas generaciones.

#### En foco

#### Rocio Ruiz. MADRID

La visita a Madrid del presidente argentino, Javier Milei, y el hecho de que la única autoridad en España a la que vaya a visitar sea la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha escamado a «los zurdos» en la Cámara de Vallecas. De hecho, ayer acaparó parte del debate de la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid en el último pleno antes de las vacaciones. Ayuso, que otorgará al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad a las 19:00 horas de hoy, en la Real casa de Correos, afirmó con solemnidad que era «un honor» recibir a Milei, «presidente legítimo, elegido por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina». Lo dijo con contundencia en respuesta al portavoz de los socialistas, Juan Lobato, que afeó «su provocación constante» al condecorar al mandatario argentino. «Se quedó con las ganas de ir al Congreso de los ultras en Madrid y ahora se quiere quitar esas ganas dando una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. ¿Sabe lo que le digo? Que no lo hace en mi nombre ni en de el millones de ciudadanos», sentenció. «El Rey no lo recibe, usted le premia y Feijóo calla», remachó. Aunque después Lobato añadía otra interpretación en los pasillos de la Cámara sobre el sentido del reconocimiento a Milei que, a su juicio, respondía a «un ataque de celos contra Vox por su cumbre ultra». Lobato, en realidad, amplificaba en la Cámara de Vallecas el malestar del Gobierno de Pedro Sánchez por la visita después de que horas antes el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ironizara con que Ayuso «lo hace por jorobar». También la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, lo calificó de «una deslealtad institucional bastante interesante».

Pero Ayuso dio argumentos y se sacudió las culpas: «Si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa». Y a reglón seguido arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez que «nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey y ustedes se callan, con socios del



# Bronca por la Medalla a Milei: honor, motosierras y un burofax

Los «zurdos» acusan a Ayuso de no respetar la norma que regula las relaciones internacionales y de «ataque de celos con Vox», mientras la Comunidad niega incumplimientos gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos, al rey de todos los españoles», sentenció. Pero la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que ayer reprochaba a la presidenta madrileña la subida de la tarifa del agua, también tenía algo que decir sobre el asunto: «Como Milei se entere de que usted ha aumentado el gasto público en 4.000 millones, un 20%, y que paga alos medios subvencionados va a entrar en Sol con una motosierra», apuntó.

Más Madrid quiso mostrar su malestar sobre el reconocimiento al mandatario argentino de una manera más burocrática: con un burofax.

MADRID 3 LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024



La bancada popular en la Asamblea de Madrid en el turno de Ayuso

manifestó, tal y como informa Ep. Las afirmaciones tuvieron una respuesta inmediata del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Localy portavoz del Ejecutivo local, Miguel Ángel García Martín, quien garantizó que la Comunidad de Madrid cumple con la Ley de Acción y Servicio Exterior y la deslealtad y daño institucional a España del que les acusan «los causas el presidente Pedro Sánchez». Através de un comunicado, puntualizó que el encuentro que mantendrá el presidente de la República Argentina, Javier Milei, con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos, «se circunscribe a una visita institucional de cortesía y, en ningún caso, se va a firma ningún tratado, acuerdo o compromiso alguno». Además, puntualizó que la citada ley se refiere a los viajes o acción de las comunidades autónomas en el exterior y no a visitas institucionales de cortesía. «La Comunidad de Madrid cumple con los límites que establece la normay se comporta siempre con lealtad institucional». El portavoz del Ejecutivo autonómico considera una paradoja que se hable de

amplia mayoría»

deslealtad y daño a España cuandor, Daniel Noboa (2023).

Maeztu no acogerá la Escuela Europea Sol da marcha atrás después de

El Ramiro de

J. V. Echagüe. MADRID

la protesta de la

comunidad

educativa

Al pasado miércoles, alrededor de medio millar de personas salió a las calles del centro de la capital. Entre otras, algunas de sus consignas fueron «somos estudiantes, no somos sardinas» y «el Ramiro no se vende». El punto final de la protesta fue la sede de la Comisión Europea en España, en el paseo de la Castellana. La comunidad educativa del emblemático Ramiro de Maeztu clamaba así contra la implantación la Escuela Europea Acreditada (EEA) en este colegio público de educación infantily primaria. Una decisión que, en su opinión, suponía saturar aún más las aulas del colegio, con 18 nuevas clases y el consecuente «peligro que puede suponer esto para el Ramiro y para la propia Escuela Europea meter dos centros en uno». Por otro lado, en este último tendrán prioridad de acceso los hijos de funcionarios de la Unión Europeay de otros organismos internacionales.

Finalmente, la EEA tendrá otra ubicación. Así lo anunció en el Pleno de la Asamblea el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. Una decisión con la que

se espera que la futura EEA «sea lo que tiene que ser» y la familia del Ramiro de Maeztu «siga manteniéndose como una de las instituciones clave, no solo educativas sino deportivas, en la Comunidad de Madrid», dijo, en relación a que el colegio es también la histórica cantera del Club Estudiantes de Baloncesto. De hecho, uno de los puntos del proyecto de la EEA sigue adelante: las obras de mejora y ampliación de instalaciones en el Ramiro, cuyo importe alcanzará los 850.000 euros.

A partir de ahora, se estudiarán otras ubicaciones. Mientras tanto, Viciana ha defendido que tanto las familias como los sindicatos, aunque «tengan sus dudas», han «apoyado el proyecto». Del mismo modo, subrayó que, «en todo momento», el Gobierno regional «ha ido de la mano del Ministerio de Educación en este proyecto». Así, ha censurado que se hable de la EEA «como si fuera algo malo»,

Tras el anuncio del consejero, la plataforma #noSomosSardinasRamiro agradeció en sus redes sociales el «granito de arena» de todos los que se han movilizado para paralizar el proyecto. «No podemos estar más orgullosos de enseñarles a nuestros hij@s este ejemplo de trabajo en equipoyluchaporlos derechos», escribieron. Con todo, esta plataforma considera que con la noticia de ayer «no es suficiente». «Queremos una confirmación definitiva de que se implantará en otro centro y los planos de las obras», añadieron.

Lobato (PSOE): «Da una medalla a quien insulta a España. El Rey no lo recibe y usted lo premia»

Ayuso: «Es un honor recibir a Milei, presidente legítimo elegido por

El delegado del Gobierno en Ma-

drid, Francisco Martín, también

acusó a la presidenta de la Comu-

nidad de incumplir la Ley de Ac-

ción y Servicio Exterior y de

«deslealtad enorme y daño insti-

tucional» a España por la medalla

«Nos mantenemos muy extra-

ñados de que el señor Milei, al

contrario que lo que hacen sus

homólogos de todo el mundo, re-

pita visitas a nuestro país, en este

caso una visita con cierto carácter

oficial, sin solicitar un encuentro

con sus homólogos, con el jefe del

Estado o bien con el presidente del

Gobierno. Creo que es una cues-

tión verdaderamente llamativa,

a Milei.

do Pedro Sánchez «es quien ha cambiado unilateralmente la postura de nuestro país sobre el Sáhara, plegándose a los intereses de Marruecos o quien ha decidido reconocer unilateralmente el Estado palestino, causando de esta forma otro grave conflicto diplomático con Israel». Hasta ahora, han recibido la Medalla Internacional personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodimir Zelenski (2022); y de la República de Ecua-



Bergerot opinó que, detrás del reconocimiento, Ayuso «busca confrontación con el Gobierno de España y se arroga competencias en política exterior», lo que calificó de «máxima deslealtad».

Pero el asunto dio aún más de sí.



El centro es la cuna del equipo de baloncesto de Estudiantes

4 MADRID

#### Archivan otra denuncia por las muertes en residencias en pandemia

#### Ricardo Coarasa. MADRID

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido una denuncia presentada por un particular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación, en relación al fallecimiento de 7.291 ancianos en residencias de la Comunidad durante la pandemia de Covid-19.

Los magistrados afirman que la denuncia no aporta «datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria a los que la denuncia se refiere como protocolos de la vergüenza fueron acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento».

#### **AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, durante los quince días naturales siguientes a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID se encontrará expuesta y a disposición del público la matrícula anual provisional del censo de contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre actividades económicas, ejercicio 2024 (incluye actividades sujetas y exentas de estos contribuyentes), para su consulta y presentación, en su caso, de posibles reclamaciones a los datos de la misma por los sujetos legitimados.

Contra dicha matrícula se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano competente de la Administración Tributaria del Estado (Agencia Estatal de Administración Tributaria), en el plazo de un mes desde el día inmediato siguiente al del término del período de exposición al público de dicha matrícula.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA Fdo: María Dolores Vargas Fernández

#### AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX URBANISMO

Con fecha 13 de junio de 2024, la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela industrial sita en Autovía A-1 km. 31,800, Polígono Industrial Sur de las NN.SS. vigentes de este municipio, promovido por Scannell Properties España NO.006, S.L.M, se somete a información pública durante el plazo de veinte días, de conformidad con el artículo 60.a de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [www.sanagustindelguadalix.net/Portal de Transparencia].

San Agustín del Guadalix, a fecha de firma. El ALCALDE, Fdo.: Roberto Ronda Villegas.

### CRIS y la Comunidad, unidas contra el cáncer

La Fundación y el Gobierno regional crean el Instituto de Investigación contra esta enfermedad

#### Rafael Fernández. MADRID

La Fundación CRIS contra el cáncer, entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad, y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmaban ayer un protocolo de actuación por el que establece la colaboración entre ambas entidades para impulsar la investigación incluyendo la creación de un Instituto de Investigación del Cáncer. La firma la protagonizaban la presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer, Lola Manterola, y la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

Lola Manterola, transmitió su satisfacción por esta firma del convenio y ha puso en valor «las sinergias entre la Comunidad de Madridyla Fundación CRIS contra el cáncer para buscar soluciones conjuntas ante el grave problema de salud global que supone el cáncer, una enfermedad en aumento que requiere de contundentes medidas por parte de las instituciones y la sociedad civil». Además, añadió que «el objetivo de la creación de este Instituto de Investigación del Cáncer estrabajar en la investigación del cáncer en un centro de excelencia para lograr mejores tratamientos y más efectivos para aumentar la supervivencia de los pacientes de esta patología».

Además, Manterola hizo hincapié en que «si los pacientes aumentan la supervivencia es gracias a la investigación, tanto en prevención, como en detección precoz, en diagnósticos precisos y en nuevos tratamientos, incluidas las terapias avanzadas y las vacunas preventivas». Y ha destacado la «importancia de la colaboración público-privada como la que impulsa la Fundación CRIS contra el cáncer que recauda fondos de la sociedad civil para invertir en investigación de excelencia en la sanidad pública con el objetivo de que cualquier persona al margen de su situación

socioeconómica tenga acceso a

estos tratamientos y contribuir en acortar los tiempos en lograr terapias efectivas contra el cáncer; además de la inversión económica que realiza en investigación proporciona innovación, desarrollo y riqueza».

Por último, Lola Manterola afirma que «la Fundación CRIS contra el cáncer apoya, promueve y financia la investigación traslacional y clínica en cáncer; y promociona la vocación y formación científica; realiza una labor social a través de la educación y la movilización social; y se asegura de que cualquier avance en cáncer con resultados de éxito llegue a los pacientes de manera justa y

equitativa. Debemos asegurarnos de que los tratamientos efectivos con resultados demostrados tras años de investigación lleguen a todos los pacientes. Hay que democratizar las terapias a la vanguardia».

Con dicho acuerdo se establecen las bases para la colaboración en la atención integral del cáncer de la Fundación CRIS contra el cáncer en la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y el Servicio Madrileño de Salud, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias. Así, con este protocolo la Fundación CRIS contra el cáncer contribuirá a posicionar a la Comunidad de Madrid como una referencia nacional e internacional en la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, así como de la investigación en línea con las políticas sanitarias de la UE.



Fátima Matute y Lola Manterola posan en la firma del convenio

#### El 12 de Octubre recibe la mayor ayuda para investigación

Miranda Valliniello. MADRID

Un proyecto del Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid y el VHIO de Barcelona recibe la mayor ayuda económica otorgada en España hasta el momento para investigar el cáncer. La adjudicación de 10 millones de euros en cinco años, concedida por la Asociación Española contra el Cáncer dentro de la iniciativa Reto AECC 70% Supervivencia, se dirige al estudio del cáncer más agresivo, el de pulmón de células pequeñas. La Ayuda Reto AECC 70% Supervivencia se centra en proyectos que dan respuesta a una necesidad clínica no resuelta, con el fin de aumentar la supervivencia de los cánceres que presentan baja supervivencia y que tienen una amplia distribución geográfica nacional, como es el caso del de pulmón.

En concreto, este proyecto SOSCLC-AECC: Cáncer de pulmón de célula pequeña. De las redes biológicas a la terapia personalizada tiene como objetivo desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con esta patología, mediante la creación de una red nacional e internacional que se dedique a estudiar este tipo de tumor molecular y epidemiológicamente.

Otro de los retos es involucrar alos pacientes en la investigación y aumentar la concienciación social. LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

# Restaurantes 50

Es la decana de las sidrerías de Madrid, y posiblemente de todas las existentes en España, ya que abrió sus puertas en 1888.

La historia tan dilatada de este establecimiento sólo puede explicarse por la continuidad en dicha tradición que mantiene la cuarta generación de su fundador. Ven a conocernos, estamos en: El Paseo de La Florida nº 34, (junto a los frescos de Goya situados en la vecina Ermita de San Antonio)..



"Disfruta en nuestra terraza de nuestra Sidra de elaboración artesanal y nuestros platos tradicionales todos los días de la semana"

> Paseo de la Florida, 34 91 547 79 18 www.casamingo.es

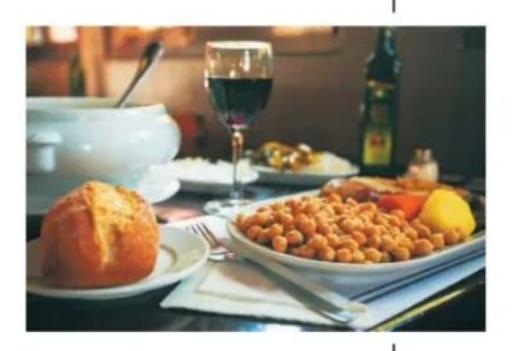

Casa Mingo

# 14

c/ Espronceda, 14 91 442 22 44 www.restaurantegala.com

Restaurante Gala se encuentra en la calle Espronceda, en el castizo Barrio de Chamberí de Madrid. Un pequeño restaurante en el que desde su inauguración, en el ya lejano año 1989, ha mantenido sus señas de identidad: cocina de mercado elaborada en la que la calidad de los ingredientes y el mimo al cocinarlos saltan a la vista y al gusto en cada plato.

Han sido galardonados por quinto año consecutivo (2018-2022) por la Guía Michelin con la distinción de ser uno de los restaurantes Bib Gourmand de la Comunidad de Madrid. Así como recomendados por segundo año consecutivo por la Guía Repsol.





La Mejor Marisquería calidad-precio de todo Madrid, gran variedad de pescados y carnes. Especialidad Ostras de Arcade, nécoras, gambas, langostinos de Sanlúcar, Percebe Gallego y Centollo de la Ria, cigalitas y cigalas de Tronco...

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Menus para grupos.

LOPEZ DE HOYOS 198, SAN NAZARIO 3. www.restaurantecriado.com 914160637 • 914133551

El sabor del Mar llevado a la mesa, ven a degustar nuestra riquísima merluza de pincho, pulpo a feira, empanadas caseras, carnes gallegas, pescados salvajes y los mejores mariscos de nuestras rías. Sabores gallegos traídos directamente a tu mesa. Abrimos de martes a domingo.

Calle del Nardo 2 915711724 www.restauranteburela.es





Cocina tradicional mediterránea con toques modernos donde cada plato se elabora minuciosamente con los mejores productos de tierra y mar. Una acogedora barra donde se pueden degustar raciones, medias raciones y tapas, un cálido y espacioso comedor, además de una amplia terraza climatizada, siempre con un trato exquisito para que se sientan como en casa. En L'Abbraccio se respira la pasión y el profesionalismo de un gran equipo dedicado a la atención del cliente.

Salones para eventos con proyector, entrada para personas con movilidad reducida y aparcacoches.

Abierto de lunes a domingo Ven a disfrutar de nuestra acogedora terraza este verano

Capitán Haya, 51 91 579 08 49 • 91 571 86 64 www.labbraccio.com



#### **Palacios**

# Una mansión señorial en pleno Chamberí

La actual sede de la Delegación del Gobierno en Madrid se sitúa en el palacio de Borghetto

#### Ángel Luis de Santos. MADRID

El barrio de Chamberí se convirtió a finales del siglo XIX y principios del XX en una de las zonas más elegantes de Madrid (sigue siéndolo) y el lugar elegido por la alta burguesía y la nobleza para levantar sus mansiones y dejar constancia de su poder.

En este caso, centramos nuestra atención en la actual sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la calle de Miguel Ángel, edificio muy próximo al paseo de la Castellana, el eje del poder capitalino en aquella época, en la que lucía repleto de palacetes algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días.

El edificio del que hablamos fue proyectado, según explica la guía de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, para «hotel» residencia de los marqueses de Borghetto como un palacete amansardado de influencia francesa similar a otros ejemplos levantados en la zona.

Fue don Felipe Morenés y García de Alessón, VIII marqués de Villarreal de Burriel y I Marqués del Borghetto, quien mandó construir el palacio. Aunque nacido en Tarragona, fue elegido diputado por Almagroy senador por Ciudad Real, por lo que necesitaba contar con una residencia en Madrid. Para ello eligió la parcela situada en la confluencia de las calles de Miguel y García de Paredes.

El arquitecto Ignacio de Aldama Elorz fue el encargado de llevar a cabo el proyecto del palacete, cuyas obras empezaron en 1913 y acabaron seis años más tarde, en 1919. El diseño de Aldama era de influencia francesa, y el edificio se componía de tres plantas en torno

a un patio central cubierto.

En sus salones se celebraron importantes fiestas y eventos sociales, como la propia boda de la hija de los marqueses en la capilla del palacio, el 28 de octubre de 1928, y su celebración posterior también en los salones interiores del palacio y en sus jardines.

Tras la Guerra Civil, el palacio estuvo abandonado y en 1940 pasó a ser sede de la Embajada de Japón, función que mantuvo hasta 1953. De esta época se mantiene la decoración del actual despacho del delegado del Gobierno.

Después, el 31 de diciembre de 1953, lo adquirió la Diputación Provincial de Madrid para instalar su sede. El Marqués de la Valdavia, presidente de esta institución, anunció la compra del palacio por 15.120.000 pesetas de la época, una pequeña fortuna en aquel momento.

Tras su acondicionamiento, el palacio, ya convertido en sede de la Diputación, quedó inaugurado el 6 de octubre de 1956. Día de la Provincia.

Fueyaen 1983, en plena etapa democrática, cuando pasa a ser la sede de la recién estrenada Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque era algo provisional, pues no tardaría en trasladarse al emblemático edificio de la Puerta del Sol.

Así, el 24 de julio de 1986 pasa a ser propiedad de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, hasta hoy.

Sus salones, que en gran parte permanecen, han sido testigos de la vida social de la corte alfonsina, de la Guerra Civil (el edificio habría sido confiscado por los anarquistas), de la diplomacia japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial, y de distintos organismos de la administración pública sucesivamente hasta la actualidad. Su arquitectura responde al eclecticismo de raíces barrocas

francesas, de final del siglo XIX y principios del XX.

Pese a sus avatares y a estos cambios de funciones que ha venido teniendo, conserva el salón de baile, convertido en el de sesiones, la capilla y diversas estancias de la planta baja en las que se distribuyen la sala de comisiones y el despacho del delegado. Sorprendentemente,

la fachada principal, con una monumental balconada protegida con un ático sobre parejas de columnas y sobre el que luce un gran entablamento clásico con remate de escudo, da a la calle secundaria, en este caso García de Paredes,

La mencionada balconada corresponde a las puertas del antiguo Salón de Baile, siguiendo las tendencias de este tipo de palacios burgueses de principios del siglo XX. La influencia francesa se aprecia en los encadenados de piedra, las guirnaldas en los dinteles de las ventanas y la gran mansarda de pizarra para cubrir el palacio con sus ventanas abuhardilladas.

con orientación al mediodía.

El edificio fue restaurado en los ochenta del siglo pasado.



Dónde Miguel Ángel, 25 Arquitecto Ignacio de Aldame Elorz Año de construcción 1913-1919 Nivel de Protección Estructural Uso actual Delegación del Gobierno en Madrid



Imagen del palacio de Borghuetto, en la calle de Miguel Ángel, 25

MADRID 7



Terrenos en los que se levantará el futuro cantón

# Habrá cantón y estudios de restos en Montecarmelo

Cibeles autoriza al Gobierno a realizar trabajos en la parcela adyacente

Martin Benito. MADRID

El cantón de Montecarmelo no se moverá de su actual ubicación. Sin embargo, de forma paralela, se investigará la posible existencia de restos humanos en una parcela adyacente, a unos doce metros de distancia. El Ayuntamiento de Madrid confirmó ayer la información publicada por «El mundo», y autorizará al Gobierno central la realización de los estudios pertinentes en la parcela en cuestión. Se trataba de un trámite esperado, ya que la negativa del Consistorio al Ministerio de Memoria Democrática para realizar las excavaciones se debía a la falta de documentación pertinente por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que, de acuerdo a Cibeles, suponía incumplir su propia legislación nacional. Tanto el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, como el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reiteraron en las últimas semanas que el Ayuntamiento no tendría ningún problema en autorizar esos trabajos una vez que se cumplieran todos los pasos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, recordó que, de acuerdo a los estudios encargados por el propio Ayuntamiento, se había detectado una «anomalía» en ese terreno compatible con una posible fosa. Hay que recordar que, según las asociaciones memorialistas, en ese punto podría encontrarse una fosa con los restos de 451 brigadistas que participaron en la Guerra Civil española.

Ahora, Cibeles autorizará en esa parcela unos trabajos que tendrán «carácter provisional y que estarán bajo control, supervisión y responsabilidad de la Dirección General de Atención a las Víctimas de Promoción de la Memoria Democrática del Ministerio».

Aunque todavía se desconoce cuál será el resultado de esos análisis, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) ha denunciado ante la Fiscalía de Memoria Democrática tanto al alcalde como a Carabante por presunta prevaricación «al ocultar información» sobre la existencia de una potencial fosa común.

«Lo que han generado es un titular. Vamos a la Fiscalía, generamos un titular y nos damos un poquito de publicidad, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que están diciendo», afirmó Martínez-Almeida al ser preguntado por esta acusación.



# MADRID VIVA

Viernes 21.6.2024



Delphine es la creadora de MOYO

#### Cómo llegar



#### MOYO

Dónde: C/ Alcalá, 123 y Plaza de Chueca, 5. Madrid. Tel.: 654 39 20 46. @moyoyogurt.es

so. El de frambuesa, que ofrece

#### Gastronomía

# De yogurt, de pistacho o de algas, ¿cuál es su helado preferido?

Los de MOYO están hechos a partir de la receta búlgara de yogurt helado



#### Tatiana Ferrandis. MADRID

Estos días el tiempo nos ha dado una tregua, pero quedan horas para que comience oficialmente el verano y nosotros somos unos enamorados del buen helado. Sí, de ese elaborado con ingredientes naturales y de calidad, cuyos artífices huyen de los aditivos y colorantes. Así que, estas líneas hoy las dedicamos a nuestras elaboraciones bajo cero preferidas. Ojo, en Madrid habitan numerosísimas heladerías que merecen la pena, pero lo dicho, desvelamos esas que hemos visitado estos últimos días. Alla vamos. ¿Conocen los helados MOYO? Les cuento. Son los primeros helados en llegar a

nuestro país elaborados a partir de la auténtica receta búlgara. Tal es su demanda, que al local de la Plaza de Chueca se suma ya el del número 123 de Alcalá, porque la marca de yogurt helado, fundada en México en 2008, tiene el propósito de consolidar su presencia en España, ya presente en cuatro países con más de cien establecimientos. Bajo la filosofía #LoMásNatural, sugiere numerosas propuestas, aunque nuestra opción es siempre el de frambuesa, seguida del helado de yogurt natural, aunque merece la pena probar el de mango-maracuyá. Y, volveremos en breve a probar el de açaí con cocoy el «li chee», sabores a los que es posible incluir frutas, gallegas y coulis como «toppings». Sepan ustedes que merece la pena esperar la cola que se forma ante la vitrina de la heladería Myka, cuyos fundadores son Natalia y Javier. ¿El secreto de su éxito? El auténtico y artesanal yogurt griego, hecho con muy buena leche y kéfir, es la materia prima protagonista de una elaboración bajo cero preparada de forma artesanal. Es decir, sin aditivos y con ingredien-

tes frescos y naturales de máxima calidad, obvio. De ahí que en boca resulte una delicia ligera y refrescante, de textura suave y acabado cremoso, que también se puede completar con alguno de los 20 «toppings», que entre todos dan lugar a más de ocho mil posibles combinaciones de sabores.

#### Obras efímeras bajo cero

Zúccaru (zuccaru.es) brilla con un Solete Repsol. Si no han probado sus obras efímeras, como el brioche gelato (brioche relleno de helado), corran. Se trata de una heladería siciliana en la que sus autores no usan colorantes, ni aromas, ni grasas saturadas hidrogenadas. Por eso, el sabor y color único de cada variedad lo logran gracias a las materias primas de temporada, además de a la leche de granja bio cuando la necesita, porque encontrarán sabores sin gluten, sin lactosa, y con un 65 por ciento de pulpa de fruta, y también para veganos. ¿Nuestros preferidos? El de avellana del Piamonte, de pistacho de Bronte y el sorbete de la casa, con limón, albahaca, manzana verde y apio. En Alcobendas encontramos

Solonaturale (Av. Olímpica, 26) otro templo en el que la tradición italiana colocada sobre el cucurucho lleva cada helado a la excelencia. De ahí que cada uno se consuma dentro de las 24 o, a lo sumo 48 horas después de su producción. Nos rendimos ante el de limón. Asimismo, en el 31 de Lavapiés se encuentra Sani Sapori, con un Solete Repsol, donde destacan el de cacao y los de frutos secos hechos con leche vegetales (mijo, soja, arroz, avellana, almendra, espelta...). Y, entre la variedad de sabores, probamos esos que marcan la diferencia, entre ellos, el de algas y el de hortalizas. Por otra parte, a Mamá Elba (mamaelba.com), con el mismo reconocimiento de tan prestigiosa guía, hay que ir a comprobar que el de fresa está hecho con fresas de verdad y que el chocolate es una delicia-ojo, los hacen veganos, sin gluten, sin lactosay sin azúcar-, pero también hay granizados y una horchata fresca y rica, difícil de encontrar en Madrid, preparada con agua de Madrid, chufas de Alboraya y poco azúcar. La especialidad de Napoli, en el barrio de Pacífico, son los helados de que-

Ricardo Vélez en Maison Glacée (C/ Alcalá 77 y calle Ibiza, 42), lo tenemos imborrable en la mente. Recuerden en el local de Los Alpes de toda la vida, es decir, en el de Chamberí, como en el de Torrelodones, pida el de dulce de leche, probablemente el mejor de la capital sin desmerecer el de limón, por supuesto. En Mistura (misturaicecream.com) la calidad de los ingredientes es clave. Tanto es así, que Carmelo Rodríguez se preocupó, por poner un ejemplo, en buscar el mejor pistacho nacional para una de las elaboraciones y lo encontró en Cáceres. Para bordarlos, llevan a cabo un proceso de elaboración discontinuo, es decir, pasa por distintas máquinas. Recomienda el sorbete de mango, procedente de Brasil con un 60 por ciento de fruta, que sabe a ésta de verdad. Lo mismo que el de plátano con chocolate. La frescura de los ingredientes se percibe en el sabor y en la intensidad. Por último, Sofía y Carlo Luppi son los responsables de que seamos asiduos a Bibì e Bibò (bibiebibo.es). ¿Cuáles nos gustan? El de «chocolate del bueno» (con una cobertura de chocolate de Sao Thomé de Callebaut), el de mango (a base de mango «Alphonso», de La India, cuyo sabor se potencia con zumo delima) y el de pistacho (con pistacho Feudo di San Biagio, original de Sicilia). Quienes opten por sabores clásicos italianos, suyo es el de «zabaione», una combinación de crema con un toque de marsala, vino licoroso típico de Sicilia.



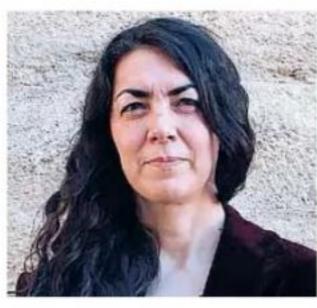



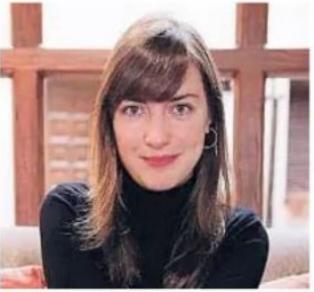



De izda. a dcha., de arriba a abajo, Ana Carrasco-Conde, Antonio Lastra, Azahara Alonso, Carlos Blanco, Daniel Innerarity, Eurídice Cabañes, Heike Freire, Javier Echeverría, José Antonio Marina, José Luis Villacañas, Victoria Camps y Josefa Ros

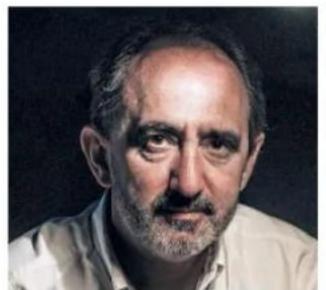



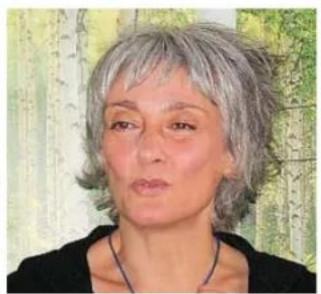



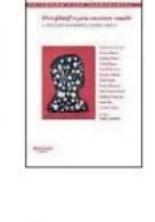

«Doce filosofías para un nuevo mundo» VV.AA. FUNDACIÓN SANTANDER 344 páginas 20 euros









# Doce razones filosóficas para no dar al ser humano por perdido

En «Doce filosofías para un nuevo mundo», los expertos responden: ¿Hacia dónde va el ser humano?

Concha García. MADRID

rente al caos, la incertidumbre, el desconcierto, la desorientación, el desarrolloylanovedad, la filosofía emerge como una disciplina sensata y fiable. Decía Nietzsche que «todos los pozos profundos son lentos en sus experiencias. Necesitan mucho tiempo para saber qué es lo que cayó en su fondo». Esos pozos bien podrían ser los seres humanos y su contexto, y la filosofía una manera de alumbrarlos, de limpiarlos. La filosofía es, define Antonio Lastra, «una terapia», y su complejidad o reto continuo reside en, apunta

Carlos Blanco, «pensar lo que no ha sido pensado, y ahí hay mucho que decir». Pararnos a reflexionar es necesario para abrazar y entender el mundo en el que residimos. Y esto es lo que han hecho los citados pensadores, junto con otros diez. La Fundación Banco Santander publica «Doce filosofías para un nuevo mundo», obra que se enmarca en su Colección Obra Fundamental, y que cierra la trilogía «¿Hacia dónde camina el ser humano?», que previamente completaban «Doce visiones» y «Doce líricas». Esta vez, son filósofos los que han aportado ensayos inéditos que responden a dicha pregunta, confeccionados «con libertad creativa y de pensamiento absoluta», asegura Javier Expósito, responsable literario de la Fundación.

Ana Carrasco-Conde, Antonio Lastra, Azahara Alonso, Carlos Blanco, Daniel Innerarity, Eurídice Cabañes, Heike Freire, Javier Echeverría, José Antonio Marina, Josefa Ros, José Luis Villacañas y Victoria Camps son quienes han participado en un proyecto que también cuenta con 24 podcast con entrevistas en exclusiva. Son, por tanto, doce mentes reflexivas y distintas, pero podrían sustentarse en algo que aseguraba ayer Villacañas durante una presentación ante la Prensa: «No debemos dar al ser humano por perdido».

#### El valor del pasado

«Hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores», asegura Marina, y en este sentido navega la intervención de Blanco, pensador que ha aportado al volumen «un ensayo optimista e idealista. Los riesgos son innumerables cuanto mayor es el grado de progreso. Pero, con perspectiva histórica, vemos lo que ha avanzado el conocimiento humano sobre lo que somos y podemos ser». El pasado, por tanto, goza de un gran valor, más aún en una época de insólito avance tecnológico. Echeverría plantea una reflexión al respecto: «¿Cómo transforman las tecnologías actuales a los cadáveres? De manera tremenda». El filósofo explica que «hay que

«Los riesgos son innumerables cuanto mayor es el grado de progreso», defiende Carlos Blanco

Para Villacañas, «la democracia está perdiendo terreno, no podemos darla por garantizada»

fijarse en eso, porque ahí reside nuestra memoria».

¿Debemos, por tanto, andar con pies de plomo con respecto a la Inteligencia Artificial? ¿Es importante esta tecnología al reflexionar sobre adónde se dirige la especie humana? Recalca Blanco que la IA «puede ser aliada de la humanidad, nos puede abrir posibilidades de pensamiento». Por su parte, Marina apunta que «necesitamos desarrollar una inteligencia que sea capaz de mantener la tradición que se basa en la justicia». Este autor defiende que el ser humano se rige «por unos patrones que, históricamente, se repiten con una monotonía desesperante. Solo hay que comparar fotografías de las huidas de Ucrania con las deguerras anteriores. Solo cambian las vestimentas y las maletas». El artículo de Marina se resume en una certeza: el futuro «va a plantear problemas, que deben resolver en parte las éticas, aunque se estén olvidando. El mayor choque lo vemos en el concepto de libertad, porque las tecnologías insisten en que es un incordio más que una ventaja, lo que hace que la juventud europea empiece a pensar que la libertad no es tan importante siempre y cuando haya un bienestar económico».

«Estamosviendo cómo las democracias van perdiendo terreno», explicaba Villacañas, siguiendo la temática de su ensayo. «No podemos darla por garantizada. No cualquier sujeto es válido o competente para vivir en democracia. Es muy importante llamar la atención acercadeestasdificultadesquetenemos al definir lo humano, aunque sí estamos en condiciones de afirmar que lo humano es aquello que puede desgraciarse». Ahí reside, por tanto, la clave de este volumen: «Una llamada a pararnos a pensar, aunque soy consciente de que no queremos hacerlo», aporta Ros, «debemos admitir que nos necesitamos, y no hay nada malo en ello».

#### Cultura



Compañeras de la promoción de Lilí en la Residencia de Señoritas

# Lilí Álvarez, una señorita olímpica

Una exposición de PHotoEspaña rinde homenaje a esta pionera del deporte coincidiendo con el centenario de los juegos

Marta Moleón. MADRID

n alguna recóndita esquina temporal enclavada en los sueños emancipatorios de los años veinte del siglo pasado, una joven Lilí Álvarez se movía inquieta por las escaleras y compartía anhelos y apasionamientos intelectuales con compañeras de su edad mientras exploraba el mismo jardín preñado de flores y plantas verdísimas de la Residencia de Señoritas, actual Fundación Ortega y Gasset, en el que nos encontramos ahora. Una sucesión de paneles ilustrados con fotografías de la vida de Lilí y sus primeros éxitos internacionales en la práctica deportiva pertenecientes a la exposición enmarcada dentro de PHotoEspaña «La señorita: Lilí Álvarez y los inicios del deporte femenino (1915-1936)», que podrá visitarse hasta el 30 de julio, envuelve un ameno recorrido por las inmediaciones del edificio vertebrado por las páginas de lo que pudiera parecer una revista il ustrada de la época en gran formato con portadas de periódicos, extractos de entrevistas y fotografías de archivos internacionales como la Biblioteca Nacional de Francia o la del Congreso de Estados Unidos, y españoles como el Archivo General de la Administración-, pero también una proclama visual de resistencia femenina, un acopio testimonial de un tiempo en el que

las mujeres reclamaban dejar de ser contempladas como objetos decorativos para ser percibidas en tanto personas que eran capaces de coger una raqueta, esquiar, jugar al fútbol o lanzar la jabalina con la misma dignidad y enteros que los hombres.

Mientras las indicaciones de la comisaria Lucía Laín nos van guiando y meciendo por esta cronología de la reivindicación, reparamos en la precisión de algunas citas reveladoras que acompañan los paneles, como la presente en una crónica de Josefina Carabias -una referente del periodismo en España- titulada «La primavera vista por los estudiantes»: «El jardín de la Residencia de Señoritas, que en invierno y en otoño se llena derisas y voces de muchachas, está en este tiempo callado y serio. Apenas salen a él las chicas dos o tres minutos antes de la comida. Después vuelven corriendo a sus libros, gordos, a su café y a la penumbra de la habitación silenciosa. A pesar de todo, el jardín solitario está más hermoso que nunca».

#### Nunca fue fácil

Era aquí, en este marco incomparable de crecimiento intelectual para grandes mujeres vanguardistas de nuestra historia, en este refugio embrionario de colectividad y soporte dirigido por María de Maeztu creado en 1915 y desvanecida en el momento mismo en el que estalló la guerra, donde Álvarez inició una andadura vital





Álvarez con un estiloso batín

que la llevaría a destacar como tenista y patinadora, pero también a volcarse en el esquí, el alpinismo y el automovilismo. «Me emociona pensar que en estos jardines resonaban las voces de todas esas grandes mujeres de nuestro pensamiento como María Moliner, Victoria Kent o Clara Campoamor, y que en algún momento se cruzaron con Lilí Álvarez. Con esta muestra estamos celebrando el centenario de los Juegos de París, pero también rindiendo homenaje a estas mujeres que nos abren camino, que nos pusieron las escaleras para que pudiéramos subir», subraya la comisaria.

Conocida por la Prensa extranjera de la época como «The señorita» y proyectada como la primera tenista en utilizar falda pantalón, un vestuario considerado escandaloso para las miradas de entonces, primero en el Roland

Garros de París y posteriormente en el torneo de Wimbledon, con un diseño creado expresamente para ella por la diseñadora Elsa Schiaparelli, se convirtió en la primera española que participó junto a Rosa Torras en los Juegos Olímpicos de París en 1924. No olvidemos que la inclusión de la mujer en el ámbito del deporte durante el primer tercio del siglo XX fue minoritaria y exigió un enorme esfuerzo y sacrificio personal de aquellas deportistas que, como Álvarez, abrieron un camino cuya dimensión todavía hoy tiene que seguir amplificándose. Porque, como reconoció la propia Lilí en uno de sus artículos, «es evidente que no es fácil ser mujer. No te puedes pasar por alto. Tú igualmente tienes que "respetarte" a ti misma. Sobre todo tú, que estás en tus propias manos». Y lo cierto es que no se nos ocurren otras mejores.

Lilí Álvarez

participó en Wimbledon;

cuando

corría el año 1926



LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

Ana G. Andrés. VALENCIA

oaquín Camps nació a orillas del Mediterráneo, en la localidad valenciana de Gandía. La frescura marinera se refleja no solo en su escritura sino también en su conversación, ligera y amena, como la de aquel que no teme el resultado de sus obras, porque vienen de un lugar auténtico. Sus novelas nacen de «insights», regalos que le hace su mente, fruto de la «recombinación» de todo aquello que está en su inconsciente. Es catedrático de Economía, especializado en Comportamiento Humano, por lo que sabe de primera mano que cuántas más y mejores ideas introduzcamos en nuestro inconsciente, más rico y diverso será el resultado.

#### ¿Por qué nos atrae tanto el crimen y la novela negra?

Hay un montón de teorías alrededor de eso, a mí una de las que me ha convencido es que al ser humano nos interesa el crimen porque es una manera de prevenimos contra lo que nos puede pasar. Averiguar cómo la gente mata, cómo la gente secuestra, nos produce morbo y evolutivamente tiene un sentido que nos produzca atracción porque de esa manera aprendemos cómo protegernos de esas situaciones.

En esta novela, además del crimen, se pone de relieve otro asunto que también está muy de moda, la salud mental...

Hemos creado una sociedad con

#### Joaquín Camps

Escritor

# «Pobre de aquel que no conozca a su "pasajero" oscuro»

«La oscuridad que habita en mí» es la tercera obra de este experto en comportamiento humano que da una vuelta de tuerca a la novela negra

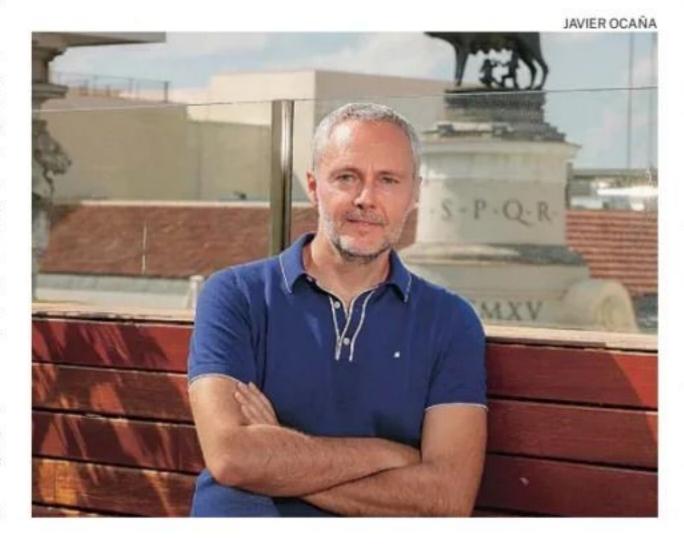

brutal que nuestra cabeza acaba siendo una lavadora. Además, en el caso de los jóvenes, con las redes sociales, se está comprobando con estudios epidemiológicos que están disparándose las depresiones, los suicidios y la ansiedad entre gente que antes, con 13, 14 años, pensaban en otras cosas. Por desgracia hemos creado una sociedad con más problemas mentales y es bueno ir ya concienciando de que algo habrá que hacer. En la novela se ve cómo Cameron, la protagonista, primero hace un uso muy frívolo de las redes sociales, por que es influencer de moda, pero finalmente acaba utilizándolas de una manera mucho más auténtica y humana.

un nivel de estrés y de estímulos tan

#### Exacto, porque las redes sociales son otra de las grandes protagonistas de la novela...

Sí, yo las comparo con un cuchillo de cocina, que lo puedes utilizar para hacer platos maravillosos o para matar a alguien. En la novela se ve cómo las redes sociales pueden ir hacia proyectos y hacia maneras de convivir con ellas, muy sanasymuy, muy enriquecedoras, y pueden ser un auténtico veneno que te destroce la vida. No soporto las novelas que me adoctrinan o que me moralizan, yo meto las redes sociales en la novela porque argumentalmente me hacían falta. Al meterlas en la novela te permite, a través de los personajes, razonar sobre los peligros y las virtudes de las redes sociales.

Su anterior novela, «La silueta

#### del olvido», sucedía en Valencia, ¿por qué se ha decidido ahora por Barcelona?

Fue por un viaje que hice a esta ciudad para visitar a mi editora. Me quedaban dos horas para coger el tren y dije, mira, hay un barrio en Barcelona que no conozco, que tiene fama de ser el más lujoso, que es Pedralbes en la zona alta de la ciudad. Me di una vuelta por una avenida, la Avenida Pearson. Y dije cuánto lujo, pero también tenía un toque siniestro de esas mansiones decadentes. Y decidí que la novela, de la que ya tenía el argumento, tenía que ser allí. De hecho la novela se iba a llamar Avenida Pearson, pero finalmente nos decidimos por «La oscuridad que habita en mi», y estoy muy contento.

#### ¿Todos tenemos una parte oscura en nuestro interior?

Yo creo que todos llevamos dentro un pasajero oscuro, como decía un poeta. En algunas personas es más oscuro que en otras, más grande. Pobre de aquel que no conoce a su pasajero oscuro, porque muchas personas intentan mirar para otro lado, y cuando tú no conoces a tu pasajero oscuro, no lo puedes controlar y muchas veces, inconscientemente, está moviendo los hilos y te puede arruinar la vida.



«La oscuridad que habita en mí» Joaquín Campos PLANETA 336 páginas 20,90 euros

#### CRÍTICA DE CLÁSICA AUDITORIO NACIONAL

Obras: «Sonatas», «D 958», «959» y «960», de Schuber. Pianista: Paul Lewis. Ciclo Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo. Madrid, 18-VI-2024.

#### Del más grande Schubert

De nuevo entre nosotros el inglés Paul Lewis (1972), un pianista conspicuo, estudioso, riguroso, tranquilo y concentrado, que hoy se nos muestra como artista sereno, firme, seguro, aplomado, de sólidas bases musicales y una técnica muy acabada fundamentada en la buena digitación, la calidad del sonido, propiciada por un juicioso empleo de los pedales. El espectro es muelle y oscuro, redondo y acolchado, sin estridencias. A partir de estas premisas Lewis puede y sabe elaborar con finura una música que mana suave y bien elaborada; algo que conviene a las tres últimas Sonatas de Schubert, auténtica e inmarcesible cima del repertorio, como bien explica y analiza en sus sustanciosas notas al programa Eva Sandoval. Nos pareció que el inicio del «Allegro» de la «958», con sus acordes fuertemente ritmados –recordatorio de la «op. 111» de Beethoven– se dibujó algo confusamente, aunque el segundo tema fue cantado de manera muy canónica.

Ahí comenzamos a percibir una de las episódicas limitaciones del pianista, una cierta monotonía tímbrica y una no siempre evidente diferenciación de planos.

El variado juego modulante del «Adagio» quedó bien expuesto. En el «Menuetto» echamos en falta un aire más danzable y resuelto. Lo mejor fue la recreación del «Allegro», enjundioso, estupendamente trabado, que recuerda a la contemporánea «Sinfonía en Do mayor», «La Grande», del propio Schubert. Aquí Lewis mostró claridad, agilidad y equilibrio. El mismo con el que acometió la «Sonata D 959», que es sin duda, precisamente, la más equilibrada de las tres. Nos gustó especialmente la forma en la que trabajó el «Andantino», bien perfilado, íntimo y delicado. Chispeante y muy limpiamente tocado el «Scherzo» y adecuadamente graduado el desenvolvimiento de la melodía en el complejo

«Rondó», con sus expansiones, su inestabilidad armónica y su rotundo «Presto» de cierre, envuelto en un glorioso La mayor (tónica) y con la inesperada y vigorosa cita del primer compás de la obra. Estábamos preparados para que Lewis acometiera le imponente «D 960» (la 21 según unos y 23 según otros). Una composición plena, variada, testamentaria, propia de un músico en posesión de todas las claves de la forma -de «su forma»-. No apreciamos que la digitación del pianista fuera siempre exacta al principio, pero fue magnífica la enunciación del segundo tema, más un complemento que una antítesis del bellísimo y contemplativo de inicio. Muy fino se nos reveló en la exposición del singular «Andante sostenuto», de estructura ternaria, con ese fondo, como describía Einstein,

de «lejanas campanas». Ensimismamiento medido y acogedor con un bien graduado crecimiento central. Y Lewis nos convenció en su pintura del «Scherzo», ligero, vivaz y exquisito. Mantuvo su norte para construir el extraordinario y obsesivo «Allegro ma non troppo» final, ofrecido sin la repetición, abierto por ese Sol, con el valor de una blanca, que estará siempre presente como símbolo de mal agüero y que sombrea la compleja y maravillosa arquitectura. Los espectadores ausentes, que tantos huecos dejaron en el Auditorio, se perdieron una sesión del más alto interés. No es frecuente escuchar de un tirón las tres últimas «Sonatas» de Schubert. Como era de esperar, no hubo bises.

#### Arturo REVERTER

#### **Egos**

La hermana mayor de Amancio Ortega tiene, a sus noventa años, un patrimonio valorado en 90 millones de euros

# Los negocios de Josefa Ortega:

# inversión inmobiliaria y tecnológica

Elena Barrios, MADRID

osefaOrtega(Busdongo de Arbás, León, 90 años) posee una gran fortuna. Tra-

bajó en la compañía de su hermano Amancio Ortega, desde sus inicios en 2002 hasta que se jubiló. Entonces supo invertir bien su dinero en distintos sectores como el inmobiliario, el tecnológico y el alimentario, generando un patrimonio que según

Economía Digital Galicia, asciende a 90 millones de euros.

Como consejera de la Sociedad y miembro de la Comisión Ejecutiva de Inditex durante décadas, percibió 95 millones de euros tras la compañía salir a Bolsa y el último dato que se sabe de la posesión de acciones es de 2011, en el que mantenía el 0,54% del accionariado.

Su holding familiar, Incio Inversiones, sigue en aumento. Con la presencia de sus hijos María José y

Miguel, 2023 cerró con un patrimonio neto de 126 millones y unos activos por encima de 131 millones de euros, ganancias que se crían en su mayoría a partir de los dividendos y acciones, según publica «For-

> bes». Esta fortuna interesó desde mayo del año pasado, cuando Incio tomó una posición del 5,6% en Altia, la consultoría estratégica y tecnológica coruñesa de Tino Fernández, convirtiéndose en la tercera máxima accionista.

De las ocho participaciones del hol-

ding, seis están vinculadas con el ladrillo.

#### Alquileres

Riocaldo Inversiones, al estar controlada en su totalidad por Incio, se sitúa a la cabeza de estas sociedades. Tiene un valor próximo a los 76 millones de euros. Senande Inversiones, otra subsidiaria enfocada al alquiler de viviendas desde 2019 cuenta con un patrimonio neto de 13,8 millones de euros y ha logrado



Amancio Ortega, junto a su hija Marta. A la izqda, Josefa Ortega

unas ganancias de unos 140.000 euros en el ejercicio 2023.

Según publicó «El Mundo», con José María Castellano, vicepresidente de Inditex y autor de la salida a Bolsa de la empresa, comparte al 50% Artinver Activos, una sociedad inmobiliaria que se centra en el dominio de activos inmobiliarios en Francia y cuya participación de Incio asciende a 25 millones.

También cuenta con participaciones en diversas sociedades de promoción inmobiliaria: un 33% en Tustin Base; un 20% en Paraíso Homes&Villages y Santa Cristina Homes&Villages; un 14% en Altos de Icaria; y un 20% de la recién llegada a Incio, Balcones de Santa Cristina. Y, por último, controla un 28% de Kibus Distribuidora Alimentaria, sociedad.

# Invitados VIP en la gala Beef Awards en Las Ventas

E. B. MADRID

El pasado jueves se entregaron en la plaza de Las Ventas de Madrid los Beef Awards, unos premios que reconocen la excelencia y el compromiso del sector vacuno en diversos ámbitos de la sociedad.

Un evento que estuvo presentado por Cristina Tárrega y Boris Izaguirre y que fue amenizado por



Ana García-Obregón



Luis Alfonso de Borbón

India Martínez, María Peláe y el DJ Alvaro Naiv.

Ana Obregón, en representación de la Fundación Aless Lequio, Ana Rosa Quintana, José Mercé y Jordi Sánchez fueron algunos de los galardonados. Una cita que congregó además a muchos rostros conocidos como Luis Alfonso de Borbón, Margarita Vargas, Carmen Borrego, Patricia Cerezo y Julio José Iglesias, entre otros.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

#### ¿Y reírse de un Dios menor?

#### Jesús Amilibia

INSTAGRAM

Lo ha dicho el Papa en una reunión con cómicos de todo el planeta: «¿Se puede uno reír de Dios? Por supuesto. No es una blasfemia». Y añadió: «Esto que voy a decir ahora tampoco es una herejía: cuando ustedes logran hacer brotar una sonrisa de los labios de un solo espectador, hacen sonreír también a Dios». Y luego animó a los cómicos a continuar despertando el sentido crítico y, desde la ironía, ser voz de denuncia contra los excesos del poder.

Beso su anillo, Santidad. Ay, ya quisiera uno hacer sonreír a Dios, pero a día de hoyy hasta que no lo aclare Francisco, sigo sin entender bien su sentido del humor, aunque reconozco que aquella broma a Abraham con su hijo tuvo su chispa.

Mientras el Papa ensancha la sonrisa, Él quiere acabar con los pseudomedios que le desprestigian, o sea, con los críticos. Ante la posibilidad de que me considere pseudomedio, aviso que si reírse de Dios no es blasfemia, menos debe serlo reírse de un dios menor, como el Apolo de la Moncloa. Es el más guapo del Olimpo, sí, pero no es Zeus. La Policía se ha incautado en Málaga de 21.000 litros de óxido nitroso, el gas de la risa. Comentan las malas lenguas que Él pensaba pedirle a Fernando Grande-Marlaska parte de ese alijo para soltar un poco entre los indepes catalanes y así crear un ambiente festivo de carcajadas y globos amarillos que haga más creíble la imagen de reconciliación, convivencia, pacificación y estabilidad que va a lograr la amnistía, como Él predica desde el Olimpo de la Moncloa.

Le han aconsejado que no es necesario: si quieres que se carcajeen fuertemente una vez más, oh Amado Líder, afirma que no vas a concederles la singularidad fiscal ni el perdón de la deuda. Ya verás qué risas.



#### Anécdotas de la historia

# Cuando India jugó sin botas

Jorge Vilches. MADRID

os ha llegado una carta de Jules Rimet», anunció un empleado de la Federación de Fútbol de la India. «¿Y ese quién es?», preguntó Sarangapani Raman, el héroe de los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, el primer goleador indio de la historia. «Espera, que miro el remite... Presidente de la FIFA, dice», aclaró el otro. Abrió el sobre, cogió el papel, yleyó: «Al fútbol se juega con botas. Acabamos de prohibir ir descalzos. Cordialement, moi, Rimet». «¡Vergüenza! Eso es un ataque a nuestra identidad nacional, al sentir de un pueblo que juega como le sale de los pies», mitineó Raman. «Lo que yo creo añadió el delantero subiendo una ceja- es que este francés, el tal Rimet, tiene miedo a nuestra gloriosa selección de fútbol».

No le faltaba razón al bueno de Sarangapani. Francia lo tuvo difícil en los Juegos Olímpicos de Londres para vencer a la India. Cuando los franceses vieron a los indios entrar descalzos al campo de fútbol, solo con unas vendas en los tobillos, pensaron que lo tendrían fácil. La India se acababa de independizar del Reino Unido, y se dedicaba al hockey y el criquet. En Calcuta había una liga de fútbol con equipos amateurs, de la que Balaidas Chatterjee sacó una selección de un grupo variopinto. Que si un telefonista de

La selección de Sarangapani Raman renunció a ir al Mundial de Fútbol de Brasil, en 1950, tras

Fútbol de Brasil, en 1950, tras discutir con la FIFA la prohibición de jugar al balompié descalzos

«call center», un estudiante de comercio, un faquir tragasables, un encantador de serpientes, un taxista con bigote, un asceta que solo hablaba para sacar de banda, y quince funcionarios. Lo último era lo más llamativo.

En la India, los partidos a veces duraban tres días porque las vacas sagradas entraban en los estadios a pastary no había manera de sacarlas. En una ocasión, un jugador pegó un pelotazo a una vaca. Fue sin querer, pero el público se enfadó, agarró al futbolista en volandas durante 425 kilómetros y lo tiró al Ganges. Tuvieron que hacer cola junto al río porque había otros grupos tirando muebles viejos y cadáveres. Entre medias pararon a comer arroz tikka masala invitados por el suegro del jugador, que defendía la resistencia pasiva.

El caso es que en Londres salieron los indios con los pies desnudos. Aun así, el juez de línea, que era fiscal, les miró por si llevaban clavos en los tacos. Para tacos los que soltó Sarangapani Raman cuando el defensa francés le pisó un pie al entrar en el área. El árbitro pitó penalti. Faltaría más. Raman cogió el balón, le dio un beso, lo colocó en el césped, miró al portero, chutó y el balón se fue al cielo. Falló el tiro pero el dedo gordo del pie se le puso del tamaño de una pelota de playa, lo que favoreció que después metiera el gol del empate. Pero, hete aquí que el portero Kenchappa Varadaraj, al que llamaban «Diosa Kali» porque parecía que tenía ocho brazos, se despistó y los franchutes marcaron. Derrota y a casa.

Habían pasado dos años de aquello. Ahora estaban en 1950. Se iba a disputar el Mundial de Brasil, con la canarinha como favorita, y vestida con camiseta blanca porque todavía no había tenido lugar el «Maracanazo», y no creían que ese color fuera gafe. Tampoco estaba Vinicius Jr. para desmentir tamaña falacia. India había pasado la fase de grupos asiáticos con autoridad. Ganó a Filipinas por 7.000 a 0 por incomparecencia de los filipinos, lo que asustó a las selecciones de Birmania e Indonesia, que dijeron que preferían quedarse en casa porque tenían mucha plancha.

La Federación India de Fútbol ya tenía todo preparado para coger un avión de las Fuerzas Armadas de la pacífica tierra de Gandhi, cuando llegó la carta de marras del tal Rimet, el francés. Ahí estaban los Varadaraj, Raman, Mewalal, Nath Manna, Rabindra-

> nath Tagore y otros poetas del balompié con sus maletas, dispuestos a una precuela de «Pasaje a la India», cuando recibieron la mala nueva: no se podía jugar descalzo.

> «Sin botas, ni fútbol ni garotas», bromeó Chatterjee para levantar el ánimo. «A ver, míster, ¿vd. cree que estamos para pensar ahora en chicas?», dijo Sarangapani escondiendo bajo el equipaje el libro sagrado del kamasutra. Varadaraj, el Kali de los guardametas, tomó un sinfonier del hotel y se dispuso a tirarlo por la ventana en plan protesta disruptiva. Fue entonces cuando a Chatterjee, el seleccionador de traje blanco que leía a Miguel Mihura, se le ocurrió la frase calmante que pasaría a la historia: «No han entendido que nosotros jugamos al FOOTBALL porque ellos juegan al BOOTBALL». El juego de palabras convenció a los futbolistas, que jugaban sin «boots» (botas), y renunciaron a ir al Mundial de Brasil.



La histórica Selección de India que se negó a jugar con botas en el Mundial de Brasil de 1950 **42** AGENDA

**El retrovisor** 

**1527** 

Tal día como hoy del año 1527 murió Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, o sea Nicolás Maquiavelo, el autor de «El Príncipe». Su vida en realidad fue la historia de la Florencia del Renacimiento italiano. Escribió mucho y de todo, pero pasó a la Historia por la obra que simboliza el Renacimiento, ya que en ella aporta deslumbran-

tes ideas políticas y abre camino a la modernidad y a la restructuración social de su época. Maquiavelo dejó escritas en «El Príncipe» las pautas del buen político y fue el primero en señalar que a los pueblos se les conquista mejor por el amor y la libertad (Democracia) que por el temor y la fuerza (Dictadura). POR JULIO MERINO



Madrid

Presentación del Premio de Novela Fernando Lara 2024 Ayer tuvo lugar la presentación del XXIX Premio de Novela Fernando Lara, con el que ha sido galardonado el escritor gallego Manel Loureiro por la obra «Cuando la tormenta pase», quien estuvo acompañado por el cocinero Alberto Chicote y por Josep Alonso, en la imagen, flanqueando al autor. La obra, un thriller impactante,

nos traslada a la pequeña isla gallega de Ons. Lo que en principio iba a ser una estancia placentera se terminará convirtiendo en un verdadero infierno para un escritor en busca de una gran historia, pero que tropieza con las pequeñas miserias aldeanas. Loureiro da un giro definitivo a un género, el thriller, rompiendo reglas.

#### Ciudad Real

#### Iberdrola patrocina el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Iberdrola y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro han suscrito un convenio de colaboración por el que la multinacional líder en energía verde se convierte en patrocinador del evento cultural en su 47ª edición. El convenio fue presentado en el escenario del Corral de Comedias por la responsable de patrocinios de Iberdrola, Laura Gil (d), y la directora del Festival, Irene Pardo (i).



Obituario Kevin Campbell (1970-2024)

#### Legendario delantero inglés



in Campbell, exdelantero del Arsenal y Everton, hafallecido alos 54 añostras «una corta enfermedad». Campbell, que jugó a lo largo de su carrera 542 partidos y anotó 148 goles, fue profesional entre 1988 y 2007 y los mejores años de su carrera los pasó en el Arsenal, con quienes jugó 163 partidos y anotó 46 goles, y con el Everton, con quienes participó en 137 encuentros y marcó 36 tantos. El delantero inglés ganó una Premier, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Recopa de Europa con los 'Gunners'.

#### Nunca fue internacional

Kevin Campbellnació en Lambeth y además de de futbolista tambibién ejerció de comentarista deportivo. Jugó en la posición de delantero centro y era el padre del también futbolista Tyrese Campbell. Jugó en cuatro ocasiones para Inglaterra U21 y anotó un gol. Poseía el récord de ser el inglés con más goles en la FA Premier League sin jugar al menos un partido con Inglaterra. En septiembre de 1992 estuvo como reserva para un partido amistoso contra España pero eso fue lo más cerca que estuvo de jugar un partido con Inglaterra. Campbell trabajó para Sky Sports en la serie «Where are They Now?» en 2008. También trabajó para el canal asiático Sony TEN como comentarista en los partidos de la Premier League y la Champions League.



#### D: TECNO

A pesar de que las videoconferencias siguen siendo habituales, los viajes por motivos de trabajo vuelven a recuperar espacio para fomentar el contacto físico y evitar malestar

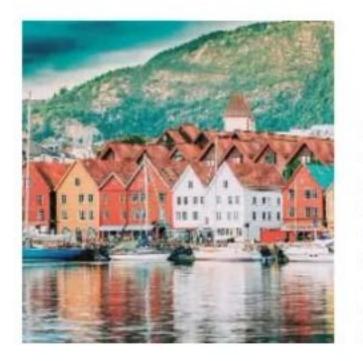

#### D: VIAJES

Bergen es la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Su icónico muelle de Bryggen con sus coloridas casas de madera, es una imagen de postal de una belleza incontestable

# EL SECUESTRO DE LAS SEMILLAS

Organizaciones agrarias denuncian las pretensiones del agronegocio de imponer la tecnología transgénica que esteriliza los cultivos



ada vez comemos más frutas y vegetales sin semillas. Saben bien y presentan un aspecto maravilloso. Suelen ser productos genéticamente modificados, cuya reproducción es imposible para cualquier persona. Al carecer de semillas, la siembra no se da, como es lógico. Apenas pueden garantizar su subsistencia los propietarios de las patentes de esos organismos genéticamente modificados. Si fuese un caso aislado, no tendría mayor relevancia. El problema es que se está generalizando. Aumenta el número de alimentos patentados. Patentes de arroz, tomates, algodón o el maíz, pero también de la pimienta, el jengibre, la mostaza, la cúrcuma, etcétera. Vivimos un proceso en el que grandes compañías, tecnológicas, farmacéuticas, alimentarias, corporaciones multinacionales, en definitiva, están reclamando «derechos de propiedad intelectual» sobre la biodiversidad. Por patentar, están siendo patentados hasta los virus. Es un proceso sordo, denominado por algunos «biopiratería», del que pocos son conscientes, que nos lleva al monopolio de la naturaleza. La piratería de las semillas, el control genético y la tecnología «terminator» (estériles, no renovables, gracias a la modificación genética) se están apoderando de los mercados. Monsanto gastó entre 1995 y 1998 más de 8.000 millones de dólares en la compra de empresas de semillas, para alcanzar una posición dominante en los cultivos. Monsanto, hoy BayerFoods, compañía estratégica situada en el podio de las industrias de las semillas, tiene competidores de mucho peso: Che-

### BIOPIRATERÍA GENÉTICA Y TECNOLOGÍA TERMINATOR

Aumentan los productos patentados por corporaciones multinacionales con «derechos de propiedad intelectual» sobre la biodiversidad



José Antonio Vera

mChina-Singenta, Dow-DuPont/Basf, Sandoz, Ciba-Geigy, Aventis, etc.

Cada vez hay menos variedad de cultivos. Los mercados globales sustituyen a los locales y los monocultivos van reemplazando a la diversidad. Un ejemplo, extensible a otros lugares: en Filipinas, los pequeños agricultores cultivaban miles de variedades de arroz, pero a mediados de los ochenta, el 98 por ciento de todos los arrozales eran ya de dos únicas variedades. Doscientos cincuenta mil agricultores se han arruinado por este motivo en la India. La diversidad, que ha sido fuente de la alimentación humana, está cada vez más amenazada por el monocultivo monopolista y la «piratería genética».

Las semillas son la fuente de la vida, pieza esencial de la cadena alimentaria. El control sobre las semillas significa el control sobre nuestra vida y alimentación.

De ahí la oposición a las tecnologías que permiten el secuestro de las semillas. La campaña «Terminar con Terminator» reúne a más de 500 organizaciones de todo el mundo. Consiste en denunciar las pretensiones del agronegocio y la ingeniería genética de imponer esa tecnología esterilizante, consistente en producir a gran escala semillas que no se pueden reproducir. Sus opositores entienden que la «terminator» no solo produce semillas suicidas, sino que también son homicidas, o asesinas, en tanto que invaden cultivos próximos, llegando a predominar entre ellos, por su naturaleza tecnológica, resistente a plagas y a agroquímicos.



#### Verde

Eva M. Rull. MADRID

ulia Quintana (presidente de la Asociación de Mujeres Rurales de Burgos) lleva trabajando en el campo y viendo lo que sucede con el cereal desde siempre. Su padre decidió apostar por la primera seleccionadora de grano de su pueblo y ahora es ella quien se dedica a estas labores y al cuidado de una explotación de 200 hectáreas en la que combinaen rotación diferentes cultivos: cebada, trigo, girasol, mientras una parte la reserva en barbecho para cobrar la PAC y las ayudas de los ecorregímenes. «Compro semillas certificadas R1 y R2 que vienen con sus estudios y garantías de germinación. Usarlas significa pagar un royalty anual, cosa con la que muchos no están de acuerdo, porque supone otro gasto. Cada año aparecen variedades nuevas, adaptadas al clima o más productivas, pero no todas funcionan igual», cuenta.

Laagricultoranonecesitasemilla nuevatodoslosañosporqueguarda algo de simiente de uno a otro, algo que la ley permite, pero cada tres años máximo tiene que renovar para «no tener problemas o perder productividad». Lo cierto es que la legislación europea obliga al control de semillas que se venden: tienen que ser certificadas. Según datos oficiales, en España el uso de semilla certificada ha crecido en 10 años del 12% al 38,7% (Alemania o Francia superan el 50%). Un agricultor no está obligado a usarlas, pero si apuesta por ellas está sujeto a una serie de obligaciones como no vender la simiente a otro agricultor. Solo puede guardar una parte para su propio semillero y poder reutilizarla mientras no le dé problemas. «Las semillas y plantas están reguladas en Europa por varias directivas. Sobre todo después de la posguerra, se entendió que eran un sector clave y que había que asegurar su calidad, parámetros de sanidad, que tienen un mínimo de germinación... Por eso se estableció el sistema de certificación; es la administración la que se encarga de ello», explica Antonio Villarroel, director de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove), quien detalla además que en Europa no existe como tal un sistema de patentes de semillas convencionales (solo sepodrían patentaraquellas variedades modificadas genéticamente), pero algunas sí están protegidas por algo parecido a lapropiedadintelectual. «Son variedades nuevas de obtentores vegetales que llevan mucho tiempo de desarrollo, hasta 10 años. Esta especie de propiedad intelectual le garantiza unos 25 años de protección



El desarrollo de nuevas variedades supone entre 1 y 1,5 millones de euros y conlleva unos 10 años de investigación y desarrollo

# Semillas privadas: un negocio controlado por cuatro empresas

A pesar de que el 80% de las simientes sigue en manos de los agricultores, cada vez son más las variedades protegidas y uniformes. Frente a ello, surgen proyectos de conservación de simientes antiguas, locales y diversas

a la empresa», cuenta. Desarrollar una nueva variedad vegetal supone entre 1 y 1,5 millones de euros y viene con garantías de germinación, de no contener virus o enfermedades ylo que se paga por ellas se reinvierte en investigación de nuevas variedades. La semilla guardada tiene «riesgo perder hasta un 20% de productividad», continúa el técnico.

#### Semillas de uso libre

Desde sutierra, Julia duda: «Hemos querido proteger todo tanto que no séya qué es bueno. Vamos mejorando las semillas para adaptarlas al cambio climático, etc., pero no son duraderas. Antes había semillas que estaban años sin agorgojarse. Las



La clave

#### La cada vez más habitual fruta sin pepitas

Cada vez son más habituales las sandías, uvas, naranjas o mandarinas sin pepitas, es decir, sin semillas. El caso más llamativo, quizá, sea el de la sandía. Para el productor supone comprar nueva plántula todos los años, aunque, según cuenta un técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos: «Si bien algún agricultor puede tener semillero propio, la realidad es que mayoría de invernaderos y grandes productores ya compran la planta aunque sea de otra variedad».

«La demanda de frutas sin semillas ha aumentado. Algunas variedades de fruta son autoestériles y solo producen fruta con semillas viables si se cruzan con otra variedad diferente. Algunas variedades de piñas, por ejemplo, crecen sin semillas simplemente cultivando una variedad en un campo, alejada de las plantas que necesitan para producir semillas viables», comenta Ajates, que recuerda que existen «otros métodos usados para este desarrollo que conllevan un tratamiento químico o genético. Más recientemente se ha empezado a experimentar con la creación de frutos sin semillas mediante la edición genética usando la técnica CRISP. Esta técnica permitirá a las empresas crear una gama mucho más amplia de frutas sin semillas que la que existe actualmente», comenta Ajates.



Un proyecto de Intia ha recuperado 92 variedades de Navarra

variedades de ahora no aguantan tanto como las antiguas. Sigo creyendo que el mejor laboratorio es el del agricultor, porque conoce la tierra y su terreno». Según datos de la ONG «No patents on seeds» solo hasta 2018 se contabilizaban unas 3.500 patentes en plantas en Europa. Las empresas que lideran el mercado global de semillas son Bayer-Monsanto, Dow DuPont, Syngenta yBASF. «Se estima que en 2020 cuatro empresas controlaban aproximadamente el 51% de las ventas de simiente. Un estudio de 2019 en contró solo tres de unas 700 variedades con más de una patente por características específicas; a finales de 2021, eran ya 108 de un total de 881

variedades patentadas. «Es cierto quetodavía alrededor del 80% de las semillas que se usan a nivel global están controladas por agricultores, es decir, no provienen de empresas, pero se aprecia un énfasis en implantar variedades mejoradas», explica Raquel Ajates, investigadora de la UNED. Hace tres años Ajates ganó el Premio «Daniel Carasso Fellowship» por su proyecto sobre el reto de la digitalización del material genético de semillas y la aplicación del modelo de código abierto para frenar su privatización. Además, recuerda que «las normativas de certificación, comercialización y normas sanitarias se han desarrollado para grandes empresas, pero

se aplican también a pequeños productores de semillas y agricultores. Esto complica muchas prácticas de conservación e intercambio de simiente que se han llevado a cabo durante toda milenios. Para poder acceder a pagos de la PAC, un productor tiene que demostrar la compra de la semilla».

De forma paralela, existen pro-

Para acceder a pagos de la PAC, el productor tiene que demostrar la compra de semillas

yectos de conservación de variedades antiguas que hoy ya casi no se comercializan. El 75% de las variedades de cultivos desaparecieron entre 1900 y 2000, dice la ONU, que, además, recientemente planteaba la necesidad de aumentar la variedad de semillas de la cesta de la compra. Elena Rodríguez Pérez es ingeniera agrónoma. Hace diez años ideó un negocio, «el Huerto Los Tulipanes», basado en el cultivo de hortalizas antiguas y en la venta directaen la provincia de Burgos. Ha recuperado 20 tipos de tomates, pimientos, berenjena blanca, etc. Lo ha hecho buscando en las casas de los vecinos de la zona y entre conocidos. «Mi negocio es de 2.000 m² y

se basa en la venta directa. «Para alguien con una gran extensión sería más difícil apostar por estas semillas, pero es importante que haya simiente de libre uso porque son las de la zona, están adaptadas, garantizan la biodiversidad y son parte del patrimonio cultural. Si no tienes un circuito independiente tienes que plantar lo que te dicen las empresas», dice.

En el Centro de Transferencia e

Innovación en el Sector Agroalimentario Intia de Navarra trabajan desde hace uno saño sen un proyecto europeo, Life Nadapta, en el que hanrecuperado92variedadesantiguas y locales. «Al principio hubo que buscar semillas entre particulares, luego empezamos a cultivar para reproducirlas y las llevamos a un banco de germoplasma que garantiza su custodia. Ahí las mantieneny, cuando ven que pueden perder viabilidad, las vuelven a reproducir para no perderlas», dice Salomón Sádaba, técnico de INTIA. Yesque, de media, una semillatiene capacidad de germinar (depende de condiciones de humedad) durante5-25 años (algunas leguminosas pueden conservarse hasta 200). «Conservar es importante porque estas variedades están más adaptadas a la zona y al clima que una de Holanda o EE UU. En estas condiciones cambiantes no sabemos si lo que mantenemos puede ser más interesante de plantar», matiza el investigador. «Uno de los cambios recientes para promover la diversidad cultivada ha sido -recuerda Ajates-, la introducción de un Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado que ha abierto la posibilidad para todos los operadores de ventas de semillas, de comercializar semillas de material orgánico (ecológico) heterogéneo (MOH) para uso en agricultura o jardinería doméstica. MOH se refiere a poblaciones cuyas semillas muestran diversidad de rasgos botánicos», concluye.



46 Viernes. 21 de junio de 2024 • LA RAZÓN

EMERGENTE

#### **Tendencias**

#### Planeta Tierra



Ramón Tamames
Catedrático de Estructura
Económica / Cátedra Jean Monnet

#### La cambiante demografía

e fue, ya lejos (1805), la sombra de Robert Malthus que predijo lo peor para el aumento de la población mundial, en una enloquecida carrera que solo con la escasez de alimentos tendría freno. En esa misma línea apocalíptica, el biólogo de EE.UU. Paul R. Ehrlich, de la Universidad de Stanford, publicó en 1968 su obra de ecos neomalthusianos «La bomba de la población», en la que manifestó: «La batalla para la alimentación de la humanidad ya está perdida. Durante los años 70 del siglo XX, cientos de millones de seres humanos morirán de hambre».

El catastrofismo de Ehrlich no se produjo. Aparte de que la tasa media de fecundidad (TMF) – hijos por mujer alo largo de toda la vida – empezó a caer en picado, por el deseo de muchos millones de féminas en el mundo más desarrollado de disminuir o no tener prole. Y así las cosas, en todos los países más desarrollados, la TMF cayó por debajo de 2,1, el «turno de reposición» para mantener la población a largo plazo: muchos países empezaron a tener menos población.

El 15 de noviembre de 2022, cuando según las Naciones Unidas el número de habitantes del planeta Tierra alcanzó los 8.000 millones, la previsión era que en 2065 estaríamos en el tope de 10.000 millones de personas. Pero en un análisis más afinado, el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, de Viena, precisó que en 2100 estaremos muy por debajo de 10.000 millones; porque son muchos los millones de parejas humanas que actualmente ya no quieren ningún hijo por multitud de razones económicas y sociales. Así sucede, muy marcadamente, en Corea del Sur, donde la TMF se ha situado en 0,7 hijos por mujer.

En cualquier caso, para 2100 el caso más patético sería el de la China Popular, hoy con 1.400 millones de pobladores que podría tener al final del siglo menos de 1.000.

Habrá que volver al arduo tema de la casi increíble contracción de la población mundial, en una actitud a veces de terror milenario.

#### SEMÁFORO



# BBVA reconoce la labor de diez productores sostenibles de España



Onur Genç

BBVA y El Celler de Can Roca han reconocido por quinto año a los diez mejores productores sostenibles de España. Entre los premiados: la carne de cordero ecológica de María Pía Sanchez (Extremadura); la miel de albaida y flor de aloe vera de Atalaya Bio (Madrid) o el aceite de oliva virgen extra corbella de Oli Migjorn. Los galardonados han destacado por aplicar la sostenibilidad medioambiental en sus modelos de producción, así

como por impulsar el entorno rural, el relevo generacional y el impacto social.

Un total de 200 productores se han presentado a esta edición, lo que supone un incremento de las candidaturas del 35% con respecto a 2023. Los ganadores formarán parte de un plan de difusión para dar a conocer sus historias en todo el territorio, y sus productos se incluirán en una receta elaborada por los hermanos Roca.



Acciona optimiza la gestión de las depuradoras



José Manuel Entrecanales

Acciona ha desarrollado una solución que permite la gestión inteligente de las instalaciones de depuración. El «Sistema de Control 4.0 – Control Avanzado Global de una EDAR Inteligente», pone el foco en la reducción energética a través de la optimización del sistema de aireación y eliminación de nutrientes. El potencial de este proyecto ha sido reconocido por la Agencia Nacional de Innovación en Portugal.



Nombran nuevo General Manager del UMusic Hotel



Íñigo Sánchez-Crespo

UMUsic Hotel Madrid cuenta con nuevo General Manager. Iñigo Sánchez-Crespo tiene una dilatada experiencia en la gestión hotelera y «va a reforzar los valores de la empresa, mejorando la cohesión del equipo en todos los ámbitos, para consolidar aún más la propuesta de valor», comentan desde este particular hotel de cinco estrellas que, además, aúna, el mejor entretenimiento del renovado Teatro Albéniz.



PSN celebra su Asamblea General de Mutualistas



Miguel Carrero

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) celebra hoy su Asamblea General de Mutualistas. La entidad acaba de ser reconocida en los Premios A Tu Salud de La Razón por su Programa Filia de atención a los mayores con soledad no deseada.

PSN Filia se basa en algo tan sencillo como facilitar el encuentro de dos personas, una que necesita ayuda y otra, voluntaria, que solidariamente quiere ayudarle.

#### Vida plena

#### Yoga facial y aceite de coco

#### Ricardo Martín

\*Yoga facial con aceite de coco. Masajear distintos puntos del rostro con aceite de coco ayuda a mejorar la circulación sanguínea, reduce la aparición de arrugas, elimina toxinas y nos da una apariencia más joven. El drenaje linfático, llamado también yoga facial, ayuda a la producción de colágeno al movilizar los 50 músculos de nuestro rostro, y favorecer la penetración en la piel de los principios activos del aceite de coco. Se aconseja esta técnica tres veces por semana, y para su práctica correcta podemos elegir entre cientos de tutoriales en Internet.

\*¡Bienvenidos los cosméticos sin agua! Con las expectativas de menor volumen hídrico regular como consecuencia del cambio climático, los consumidores conscientes tienen ahora una opción sostenible para los cosméticos. Si «aqua» o «agua» aparecen en la lista de ingredientes en las primeras líneas, significa que el producto tiene un volumen de agua elevado. Los cosméticos sin agua nacieron en Corea del Sur, donde se producen cosméticos con alto porcentaje de ingredientes naturales y orgánicos procedentes de aceites vegetales y mantecas.

\*El error de hacer una compra semanal. Con la llegada del verano los alimentos corren más riesgo de pasarse, por eso es fundamental vigilar las fechas de caducidad. La compraunavez por semanaes un error, especialmente con frutas y verduras, que deberíamos comprar dos veces por semana. Asimismo, se aconseja escribir la «lista de la compra», y visitar la tienda con el estómago lleno para eludir aquellos productos que «entran por los ojos». Finalmente, hay que extremar la prudencia con ofertas y descuentos de productos con caducidad inmediata.

### Evento de la semana



#### BeefAwards de Provacuno

El reconocimiento del sector a la sociedad

La interprofesional de la carne de vacuno de España Provacuno, en colaboración con Mediaset y la agencia Kibo Media Comunicación, han celebrado esta semana la gala de entrega de premios Beef Awards en la plaza de Toros de las Ventas. Los Beef Award, evento conducido por Cristina Tárrega y Boris Izaguirre, reconocen a destacados representantes de diferentes sectores como la moda, el cine, el deporte, la comunicación o la nutrición. Los premios han sido diseñados y creados por el escultor Ernesto Knorr, reconocen la excelencia y el compromiso en diversos ámbitos, y han contado con el apoyo de patrocinadores como: Foro Interalimentario, KIA, Silbö, Telecom, Grupo ICM, JOT y Bodegas Protos. La cena fue elaborada por 14 chef estrella Michelin.

#### Ricardo Martín

Divulgador de Bienestar

#### Verde



El nuevo modelo A321XLR es de un solo pasillo y puede realizar viajes transoceánicos

#### Laura Cano. MADRID

Airbus, uno de los mayores fabricantes de aviones civiles y militares, pondrá en servicio una nueva joya de última generación: el flamante A321XLR, un avión para vuelos transatlánticos que estrenará la aerolínea española Iberia. Hasta ahora, los aviones de fuselaje estrecho solo podían volar a destinos de corto y medio radio. Pero la última generación de aeronaves aspira a revolucionar los vuelos de largo radio: este avión es capaz de recorrer distancias de hasta 8.700 kilómetros con un solo pasillo.

El modelo A321XLR ofrece a las aerolíneas la oportunidad de abrir nuevas rutas sin escala o de introducirse en aquellos mercados donde no llegan los aviones de pasillo único actuales, y donde aún no es rentable utilizar aviones de fuselaje ancho. Iberia ha sido la aerolínea elegida para estrenar este nuevo modelo, lo que le va a permitir reforzar su red de largo radio.

«Se trata de un aparato de fuselaje estrecho y un solo pasillo, como los que ahora utilizamos para viajes de corto radio, pero con autonomía suficiente para volar en largo radio», subraya Marco Sansavini, CEO y presidente de Iberia, sobre el XLR. «Con este avión, reforzaremos nuestra red de forma innovadora, pues podremos realizar viajes transoceánicos con un avión de narrow body, es decir, de un solo pasillo -continúa-. También es más sostenible, pues consume alrededor de un 30% menos por asiento en comparación con los modelos de wide body».

Esto se traduce en varias ventajas. El A321XLR no solo permite disponer de más aviones con alcance para realizar viajes transoceánicos; sus dimensiones también hacen que el uso de la flota sea más eficiente, de acuerdo con la demanda variable de cada uno de los mercados. «Por su tamaño y eficiencia, permitirá llegar a algunos destinos que de otra forma serían inalcanzables», asegura Sansavini. En el caso de Iberia, se utilizará para reforzar la red de destinos de la aerolínea con especial foco en América. Tras realizar las rutas de medio radio, obligatorias siempre que se recibe un nuevo avión, los primeros destinos de largo radio a los que viajarán los pasajeros de Iberia en este nuevo modelo serán, previsiblemente, Washington y Boston.

El avión de Airbus también ofrece una serie de innovaciones que tienen que ver con la experiencia para el cliente. La primera de ellas -como hemos mencionado- es la posibilidad de realizar vuelos de largo radio con un avión de un solo pasillo, «y todo ello ofreciendo un servicio premium a la misma altura que el que se disfruta en modelos wide body como el A330 o A350

Este avión permitirá a Iberia reforzar su red de destinos, con especial foco en América de la flota de Iberia», asegura la compañía.

Este modelo cuenta con 182 asientos en configuración de cabina Business y Turista, e incluirá distintas mejoras que ofrecen una mayor comodidad a los clientes, entre las que destacan maleteros más espaciosos. En concreto, tendrán una capacidad de almacenamiento de hasta un 60% más de maletas de mano. Otro avance notable es que contarán con seis modos diferentes de iluminación de las cabinas o con un moderno panel en la entrada del avión.

En el caso de la cabina Business, el A321XLR dispondrá de 14 asientos individuales con ventana y acceso directo al pasillo. Además, las butacas ofrecerán «el máximo confort», comunica la aerolínea, pues los asientos son de tipo full flat que se convierte en cama, tienen un amplio respaldo de piel para la cabeza, compartimentos paralos artículos personales y una estructura que «ofrece una gran comodidad y privacidad».

Además, los asientos contarán con una pantalla individual de 18 pulgadas con calidad 4K, lo que proporcionará más nitidez en la imagen y con mejores tonos en el modo oscuro, según informan.

Además, cada asiento tendrá su propio sistema de iluminación, que se puede regular de forma personal para ajustar la luz al ambiente que se desee. El número de asiento también estará retroiluminado durante el modo noche, para que el pasajero pueda encontrar su ubicación con más facilidad si tiene que levantarse durante el vuelo.

Asimismo, al igual que ocurre el resto de flota de largo radio, el A321XLR tendrá conectividad para que todos los clientes puedan conectarse al servicio de WiFi gratuito para mensajería durante todo el vuelo.

La incorporación de este primer A321XLR está prevista para después del verano, e Iberia recibirá siete aviones adicionales de este modelo en los siguientes meses para incrementar la red de destinos y aumentar la capacidad en las ciudades a las que actualmente vuela la aerolínea.





#### Nicolás Sangrador. MADRID

Ayvens, empresa de renting resultante de la fusión entre ALD y Lease Plan, ha celebrado el EcoMotion Tour 2024, una competición de conducción eficiente en la que han participado, durante dos jornadas, un total de 31 vehículos procedentes de 22 marcas punteras en el mercado de los vehículos eléctricos (tanto híbridos e híbridos enchufables como 100% eléctricos).

Durante la inauguración del evento en las instalaciones de Ayvens en Leganés, Antonio Cruz, director comercial y de marketing de Ayvens, destacó que «la clave para una conducción eficiente siempre es el conductor», motivo por el cual agradecía la presencia de tantas marcas, conductores y periodistas que acudieron a esta edición del ya tradicional EcoMotion Tour.

David Henche, responsable de comunicación externa y ESG de Ayvens España, explica cómo «en esta competición se destacan las ventajas de la conducción eficiente y el uso de vehículos sostenibles, demostrando que la actitud del conductor al volante es fundamental para conseguir un futuro más verde y sostenible».

LA RAZÓN participó en la competición con una furgoneta 100%

# EcoMotion Tour, la competición donde ganar no es llegar el primero

En la XIV edición de este eco rally, celebrado entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, han participado 31 vehículos cuyos pilotos han probado sus habilidades en movilidad sostenible



Loreto Orejas (Volkswagen) y Nicolás Sangrador (LA RAZÓN) compitieron con la Volkswagen ID. Buzz 100% eléctrica

eléctrica, la Volkswagen ID. Buzz, que además fue el vehículo que terminó en primer lugar el año pasado. La marca alemana participó con tres vehículos. Hyundai, Iveco, Kia, MG, Polestar, Renaulty Škoda lo hicieron con dos, y Alfa Romeo, Audi, BYD, Citroën, DS, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Opel, Peugeot, Seat y Volvo, participaron con un vehículo cada uno. Gracias a ellos y al apoyo de los patrocinadores de la ruta (Goodyear, Gestoría MLP, Repsol Movilidad Eléctrica y Solred), ayvens logró que esta edición haya sido una de las mejor organizadas hasta el momento.

La edición del EcomotionTour 2024 recorrió casi 400 km, divididos en dos etapas que discurrieron por carreteras muy variadas de Madrid, Guadalajaray Cuenca. Con un cuidado programa y unas rutas planificadas según estándares de la FIA, el primer coche salió de las instalaciones de Ayvens para después, minuto a minuto, hacerlo el resto de participantes. Tras la comida celebrada en el espectacular restaurante La huerta de Carabaña tuvo lugar la prueba de conducción eficiente, en la que los pilotos debían lograr el mínimo consumo de energía en los vehículos, siempre respetando las normas de circulación y llegando al final de la etapa en el tiempo establecido por la organización. Tras ello, los pilotos llegaron a Tarancón, donde finalizó la primera jornada con una cena de gala en el hotel Ansares.

La segunda jornada tendría un invitado especial en el momento de la salida. El alcalde de Tarancón, José López Carrizo, acompañado del concejal de obras, servicios y equipamientos, movilidad y accesibilidad, Julián Garrido Moreno, dieron el pistoletazo de salida para los competidores que, en esta ocasión, se enfrentaron a una prueba de regularidad, en la que estaban milimétricamente pautados los tiempos con la velocidad de los vehículos.

La segunda jornada, y con ella la competición, terminó con la entrega de premios en el Mirador de Cuatro Vientos. Tras una visita al museo de aviones históricos de la Fundación Infante de Orleans, se entregaron los galardones.

En la categoría de Híbridos HEV-MHE, el ganador ha sido el Citroën C5 Aircross, con un consumo de 4,19 litros a los 100 y una reducción del 18% con respeto a su WLTP de referencia. En relación a los Híbridos Enchufables PHEV, el vencedor ha sido el modelo DS7, con un consumo total de 13,70 kWh de energía eléctrica y 10,83 litros de carburante por cada 100 kilómetros. Por su parte, en la categoría de vehículos 100% eléctricos BEV, el MG4 logró reducir el consumo hasta los 14,49 kWh a los 100 km, una reducción del 13% con respeto a su WLTP de referencia.

Estas cifras, si bien han sido logradas en condiciones de conducción extremadamente eficiente, aportan luz sobre el consumo y eficiencia que pueden alcanzar los vehículos electrificados. Por ello, es objetivo del plan PoweUp de Ayvens el «lograr que los vehículos electrificados representen el 50% de los nuevos contratos para 2026 de los cuales el 40% sean 100% eléctricos (BEV), reduciendo las emisiones de CO2 de la flota en funcionamiento a menos de 90 g/km en promedio para ese año», explica David Henche.



Un momento de la competición, durante la prueba de conducción eficiente





Por cada 5°C de aumento en la temperatura, el riesgo de dolor de cabeza sube un 7,5%, según Harvard

### El cambio climático dispara el dolor de cabeza y las migrañas

Un estudio revela que, a mayor aumento de las temperaturas, más probabilidades hay de sufrir cefaleas

#### Laura Cano. MADRID

Hasta ahora no se tenía del todo claro. Pero la realidad es que, a medida que aumentan las temperaturas, también aumentan las posibilidades de sufrir ataques de migraña. Así lo afirma un nuevo estudio liderado por un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati (UC) y la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, ambas en Estados Unidos. Sus hallazgos se presentarán en la 66ª reunión anual de la American Headache Society.

«El cambio climático es uno de los factores desencadenantes más comunes de la migraña», asegura Vincent Martin, médico, autor principal del estudio y director del Centro de Dolor Facial y de Cabeza del Instituto de Neurociencia Gardner de la UC. Es, asimismo, presidente de la National Headache Foundation. Los datos apuntan que el dolor de cabeza o cefalea es la primera enfermedad neurológica a nivel internacional. Un 50% de la población global la padece, según la Organización Mundial de la Salud. En España, unos cinco millones de españoles sufre migrañas, según datos de la Sociedad de Neurología.

En el estudio citado, los investigadores cruzaron 71.030 registros diarios de 660 pacientes con migraña con datos meteorológicos regionales. Descubrieron que por cada aumento de temperatura de 10 grados Fahrenheit diarios, había un aumento del 6% en la aparición de cualquier dolor de cabeza. Sin embargo, durante los períodos de tratamiento con Fremanezumab, un fármaco para la migraña, esta relación desapareció por completo. «Este estudio es el primero en sugerir que las terapias específicas para la migraña que bloquean el CGRP pueden tratar los dolores de cabeza asociados al clima», afirma Fred Cohen, coautor del estudio y profesor de medicina.

Martin añade que si los resultados se confirman en estudios futuros, la terapia farmacológica tiene el potencial de ayudar a muchas personas con migraña provocada por el clima. «Los aumentos de temperatura eran un factor importante en la aparición de migrañas en todas las regiones de los EE UU», añade el experto. «Es bastante sorprendente, si piensas en todos los diferentes patrones climáticos que ocurren en todo el país, encontrar uno que sea tan significativo».

Un estudio anterior publicado en la revista «Neurology» y llevado a cabo por la Escuela de Medicina de Harvard también mostró que un aumento de 5°C en la temperatura ambiental aumenta un 7,5% el riesgo de sufrir un dolor de cabeza en las siguientes 24 horas. ¿Pero, por qué parece que el calor nos afecta a la cabeza?

La explicación la encontramos en la dilatación de los vasos sanguíneos, una de las principales causas que puede llevar a la aparición de cefaleas. Cuando el cuerpo se calienta, los vasos se abren. Esto hace que tengamos una tensión arterial más baja y que el corazón trabaje más para bombear la sangre. Además, el paso brusco de un calor intenso a ambientes muy refrigerados con aire acondicionado puede conducir al dolor de cabeza.

#### Energía en positivo

### Naturgy ofrece tres años de luz gratis por instalar placas solares

Apuesta por el autoconsumo, sector en el que experimenta un gran crecimiento

L. C. MADRID

Naturgy continúa creciendo en el sector del autoconsumo para consolidarse como uno de los principales agentes del mercado. En esta línea, el Grupo lanza el lunes 17 de junio y hasta el próximo 31 de julio una campaña por la que ofrecerá tres años de consumo de luz gratuito a las y los clientes que contraten la instalación de al menos 10 paneles solares fotovoltaicos durante ese periodo.

Con esta promoción, la compañía multienergética busca incentivar las nuevas contrataciones y seguir creciendo en un mercado en el que ya en 2023 duplicó su actividad. El impulso al autoconsumo forma parte del compromiso de Naturgy con la transición energética, a la que contribuye también con su estrategia de desarrollo de una cartera de renovables a nivel nacional e internacional y de los gases renovables.

El único requisito para acceder a la promoción es tener una tarifa 2.0TD contratada con Naturgy y una potencia contratada de igual o menos a 15 kW en el mismo punto de suministro. El descuento se activará a través de un incentivo del 100% en el término de la factura eléctrica durante tres años, con un volumen máximo de consumo de luz promocionado de 12.000 KWh anuales.

Esta campaña se suma a la que realizaron en el mes de marzo, en la que la compañía ofreció un 10% de descuento sobre el precio final en la instalación de placas solares fotovoltaicas, aplicable a las viviendas unifamiliares y pymes.

#### La actividad se duplicó

Aunque el sector del autoconsumo experimentó una cierta ralentización en 2023 tras un año 2022 de fuerte crecimiento, Naturgy logró multiplicar por 2,5 su actividad con respecto al año anterior, con especial relevancia en el negocio industrial, en el que el volumen de negocio se ha multiplicado por cinco.

El incremento en el segmento industrial está vinculado al producto PPA onsite de Naturgy, a través del cual instala, opera y mantiene una planta fotovoltaica en las instalaciones del cliente. garantizando un precio estable a largo plazo de una parte del consumo eléctrico, evitando las volatilidades del mercado y entregando la instalación al cliente una vez vencido el plazo del contrato. Adicionalmente a la mejora económica y disminución del riesgo, el cliente mejora su posicionamiento en sostenibilidad, sin reducir su capacidad de endeudamiento.

Naturgy ha cerrado en el último año importantes acuerdos con clientes industriales como Isla Mágica, Grupo Altadia o Taghleef, entre otros, para la instalación de placas fotovoltaicas en sus centros de producción.



Instalación de autoconsumo

El valor añadido de la compañía se encuentra en su capacidad para gestionar de manera integral todo el proyecto de autoconsumo fotovoltaico, así como los servicios desarrollados que complementan la oferta diferencial. Esto implica el diseño de la instalación, la adquisición de equipos, la legalización, la puesta en marcha de las palcas fotovoltaicas, la gestión de subvenciones para su instalación, así como los servicios de mantenimiento asociados a su montaje y el producto PPA onsite en el segmento industrial.

#### Verde



Los galpones del hotel Pepe Vieira Relais & Chateâux separan la naturaleza y las habitaciones con un ventanal gigante frente las Rías Baixas

#### Kiara Hurtado. MADRID

Rendirle un homenaje a los mares, a las especies que la habitan y la gente que trabaja en ella, es uno de los principales mensajes de sostenibilidad del Hotel Pepe Vieira, un recinto de lujo que tiene el privilegio de convivir con el encanto rural de Pontevedra y las Rías Baixas. Situada en medio do camiño da Serpe en Raxó, en el concilio gallego de Poio, Pepe Vieira, miembro de la firma hotelera sostenible Relais & Chateâux, invita al turista a convivir con la naturaleza, junto a sus huertas ecológicas, sus habitaciones en modo cápsula en medio de la montaña y la fascinante propuesta gastronómica.

#### Durmiendo en el Raxó

Los edificios, las ciudades y las preocupaciones, muchas veces nos hacen olvidar de los entornos rurales, pero ¿qué pasaría si nuestro día a día fuese dormir en un entorno verde? ¿Acaso no la valoraríamos más? Bajo este concepto, Pepe Vieira, cuenta con 14 galpones en medio de la naturaleza, las que están protegidas únicamente a través de unos ventanales gigantes. Desde este punto, los huéspedes pueden disfrutar de un cielo estrellado, del esplendor del amanecer o de un espectáculo de lluvia, en la comodidad de sus camas. Estas habitaciones han sido construidas de forma muy cuidadosa, para garantizar que el entorno no se dañe. Asimismo, el hotel cuenta con un huerto ecológico, terraza

# El mar y una vasta huerta ecológica elevan la experiencia del hotel Pepe Vieira

Esta temporada, el chef centra su cocina en el mundo marino y en los elementos más potentes de la gastronomía gallega



Aperitivo a base de flores cultivadas en las huertas del Pepe Vieira

cubierta, solárium y una piscina de temporada.

Pepe Vieira trabaja con una filosofía basada en el respeto al medioambiente, considerando que en sus espacios, la naturaleza es quien manda. Cuenta con 15.000 m² de jardín, donde alberga a más de 200 especies arbóreas, algunas son cultivadas y otras salvajes. A sus alrededores encontraremos también algunos animales como conejos, corzos, zorros, jabalíes, además de innumerables aves de paso.

#### De la huerta a la boca

Además de las atractivas instalaciones, Pepe Vieira alberga un restaurante con una propuesta gastronómica que supera todos los límites de la excelencia.

Quizá uno de los grandes secretos del chef, Pepe Vieira, es precisamente la utilización de las plantas de su huerta y de los mariscos de los mares más próximos. Pese a realizar una carrera profesional en el exterior, el chef siempre vivió enamorado de su tierra, y volvió para implementar sus técnicas en

Los chefs de Relais

& Chateaux han

dejado de incluir a

las anguilas en sus

menús y recetas

este proyecto, que antes era la fincadesusabuelos.

Por ello, en sus platos, el saborva ligado la historia de Galicia, construyendo también el argumen-

tario de «A última cociña do mundo», en el que se toma como referencia la investigación antropológica y una combinación de los orígenes de la cocina gallega con la vanguardia gastronómica. Además, el chef sigue los acuerdos internacionales de Relais & Chateâux, que consiste en no incluir en sus cartas especies en peligro como las anguilas europeas. Son cuatro ejes fundamentales que pone sobre la mesa: La recuperación de los alimentos olvidados de

la gastronomía tradicional, el rescate y la reinterpretación de las recetas ancestrales, la experimentación de las técnicas antiguas y la conversión de la nueva gastronomía con una narrativa basada en el patrimonio inmaterial gallego.

Bajo estos parámetros nacen tres menús: «Romasanta», «O señor de Andrade» y «A Santa Elección», que van desde los nueve, seis y tres platos, respectivamente. La Bento Box es otra experiencia culinaria a servicio de habitaciones. Se trata de una elegante caja de madera, diseñada para ensamblarse en una mesa y butacas dentro del galpón. Por último, Pepe Vieira presenta como novedad su desayuno gastronómico, propuesta con la cual deja muy en alto los

estándares de su local, pues probablemente sea el único desayuno degustación de España. Aunque es reconocida desde su apertura, en el año 2000, con dos Es-

trellas Michelín, una Estrella Verde Michelín y Dos Soles Repsol, los méritos son pocos para la calidad que esta cocina ofrece.

Más allá del hotel, explorar las maravillas del municipio de Poio también es una buena idea, pues podremos descubrir la belleza de la Isla de Tambo y los pintorescos pueblos que la rodean, solo después de haber hecho este recorrido, entenderemos el porqué de los esfuerzos de Pepe Vieira por conservar este entorno maravilloso.

51LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024



#### Laura Cano. MADRID

Los seres humanos no somos los únicos que tratamos de poner freno a los efectos del calentamiento global. La naturaleza también cuenta con sus propios mecanismos para intentar que la temperatura media del planeta no continúe en aumento. Uno de ellos son los sumideros de carbono: depósitos naturales-como los océanos, bosques y suelos-que absorben el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, en algunos casos, convirtiéndolo en oxígeno. A través del Acuerdo de París los países acordaron «mitigar» las emisiones, y una forma de lograrlo es aumentar la presencia de los sumideros de carbono en la Tierra.

Capturar y convertir más de 60 millones de toneladas de CO2 en compuestos orgánicos a través de la naturaleza mediante proyectos de restauración, conservación y gestión sostenible de alto impacto es el gran reto del proyecto Carbon-2Nature. Se trata de la empresa que Iberdrola presentó este miércoles, en Jaraíz de la Vera (Cáceres), con la misión de «reducir la huella de carbono global a través de actuaciones basadas en la naturaleza, mejorando la biodiversidad y promoviendo una economía sostenible en la que la naturaleza sea una palanca esencial de creación de valor sostenible», según informa la multienergética.

Desde su lanzamiento hace un año, Carbon2Nature (C2N) ha impactado de forma global. Cada vez se acerca más a su objetivo de emisiones gracias al desarrollo de una cartera global y diversificada de proyectos de conservación, gestión y restauración en diversos ecosistemas. Este abanico de iniciativas (actualesy en negociación) incluye la plantación de más de 20 millones de árboles y la captura de más de 14 millones de toneladas de CO2, con cerca de 2 millones de árboles ya plantados o en ejecución que capturarán más de 800.000 tCO2.

#### Proyecto global, enfoque local

Carbon2Nature cuenta con 15 proyectos en desarrollo y más de 40 en estudio ubicados en un total de 10 países que incluyen España, Brasil, México, Colombia y Australia. Entre sus iniciativas destacan iniciativas forestales de reforestación y gestión sostenible en más de 2.500 hectáreas en España y un importante proyecto en la Amazonía de Colombia que abarca más de 5.000 hectáreas.

Además, se está expandiendo en ecosistemas marinos con proyectos de carbono azul, como la res-

# Misión «Carbon2Nature»: reducir la huella de CO<sub>2</sub> global

Iberdrola presenta una empresa para capturar y fijar más de 60 millones de tCO2 a través de soluciones basadas en la naturaleza



Foto de familia de la presentación de la empresa Carbon2Nature, en Jaraíz de la Vera (Cáceres)



tauración de manglares en México y un innovador piloto para la plantación de praderas de posidonia (una planta acuática que forma praderas gigantes bajo el mar) en España. En la línea de innovación, también se ha lanzado un proyecto piloto para evitar la emisión de metano en la ganadería de España.

Uno de los buques insignia del

proyecto se encuentra en Extremadura, con «Vera Carbon2Nature». Con este nombre se conocerá a la actuación que tendrá lugar en la comarca cacereña de La Vera, en la Dehesa Boyal. Será el mayor proyecto forestal en España nacido por colaboración público-privada en un monte de utilidad pública y del primero que se hará a largo incluyen un piloto para evitar la emisión de metano

Los proyectos en España

Engloba 15 proyectos en desarrollo y más de 40 en estudio, en un total de 10 países que incluyen España

Destaca una importante iniciativa en la Amazonía de Colombia de más de 5.000 hectáreas

plazo (50 años).

Esta ambiciosa iniciativa gestionará 1.499 hectáreas de dehesa en Jaraíz de la Veray supondrá la plantación de más de 700.000 árboles en 467 hectáreas afectadas por la degradación que capturarán unas 186.000 toneladas de CO2. Estarestauración se diseñará por fases bien estudiadas, en las que se contempla una gran transformación forestal que incluye plantar encinas, alcornoques, espino blanco, fresnos y rebollos para enriquecer la biodiversidad. Además, generará empleo y mantendrá los usos tradicionales de ganadería extensiva y otros aprovechamientos valiosos para la comunidad local.

#### Innovación para el futuro

El director global de innovación y sostenibilidad de Iberdrola, Agustín Delgado, destaca este proyecto como un ejemplo de cómo Carbon2Nature busca «recuperar nuestros ecosistemas e incluso mejorarlos desde la innovación y la gestión sostenible a largo plazo». Son «grandes proyectos que, además, suman», señala. En este caso, la plantación de más de 700.000 árboles «promueve un enfoque único de sostenibilidad y calidad que beneficia a las comunidades adyacentes y mantiene los usos tradicionales del monte».

A la presentación también asistieron el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, el consejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, y el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, además de una amplia representación de alcaldes de las comarcas del norte de Cáceres.

En conclusión, Carbon2Nature -participada al 100% por Iberdrola- reafirma el compromiso de la energética con un modelo sostenible, persiguiendo la meta de la compañía de alcanzar cero emisiones netas antes de 2040 y un impacto neto positivo en la biodiversidad para 2030. Para su financiación, la empresa desarrolla proyectos de conservación, restauración y gestión que generan «créditos de carbono de alta calidad» en el mercado de carbono, a disposición de clientes que también busquen alcanzar emisiones netas cero.

La estrategia de Carbon2Nature se centra en regiones y países con potencial significativo para soluciones basadas en la naturaleza, como Latinoamérica, Australia, España y otros países europeos. Todos los proyectos se rigen por principios de integridad, alto impacto a largo plazo, innovación y colaboración, certificados con estándares de calidad reconocidos internacionalmente.

Carbon2Nature se ha lanzado a través del programa de start-ups de Iberdrola, PERSEO, que impulsa soluciones innovadoras para potenciar las energías renovables, la descarbonización, la electrificación de la economía, la digitalización de las redes, el almacenamiento eficiente y el cuidado del medio ambiente.

#### Tecno

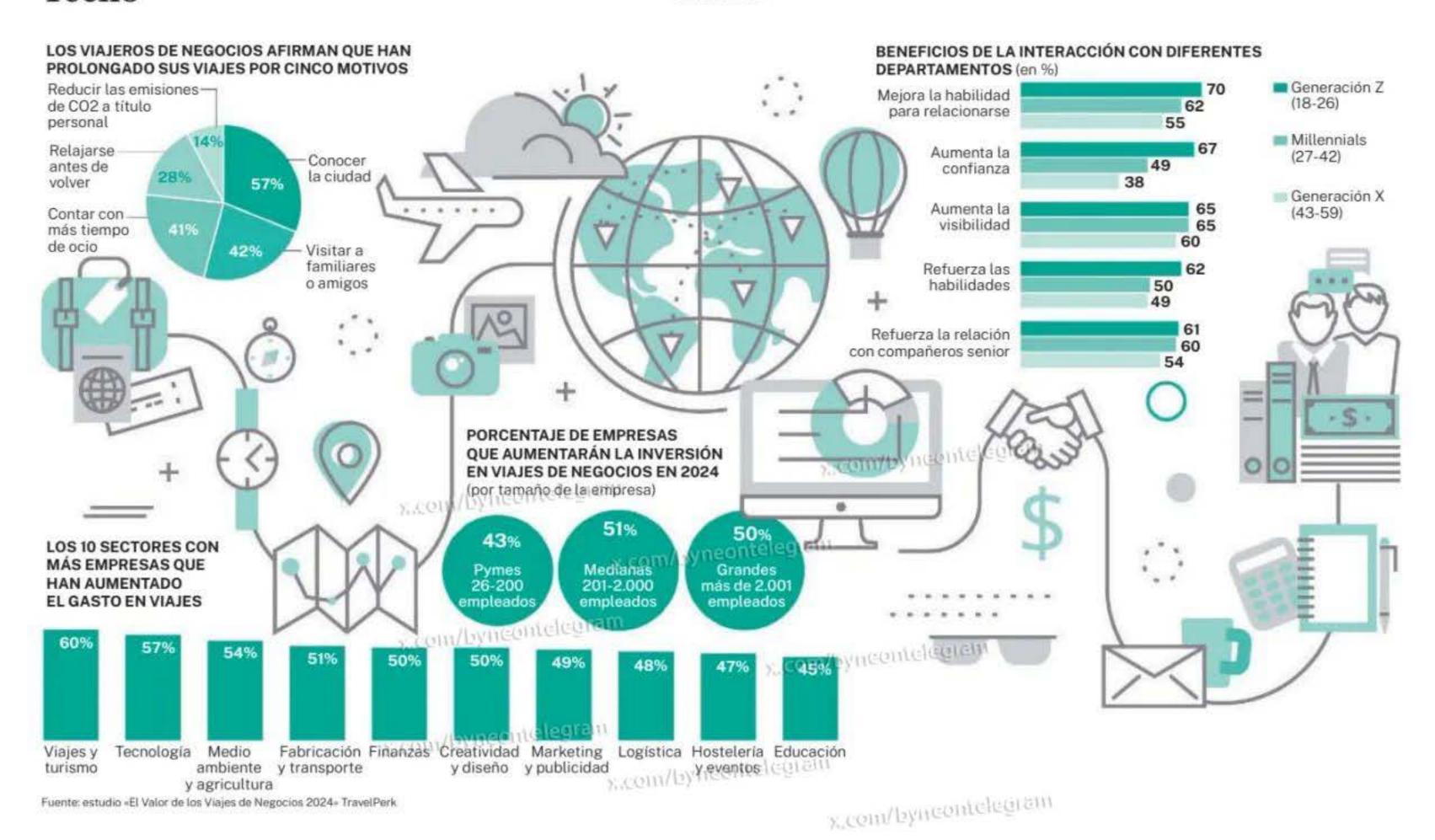

# Vuelven los viajes de trabajo, pese a las videoconferencias

La tecnología puede ser clave para gestionar los gastos, controlar el retorno de la inversión y evitar malestar entre los empleados

Arantxa Herranz. BARCELONA

i las plataformas de videoconferencia como Zoom vivieron una autentica explosión de negocio con la irrupción de la pandemia y los confinamientos de medio mundo, poco a poco las empresas, sin dejar de lado el uso de estas herramientas, vuelven a apostar por los viajes de trabajo.

Así al menos se desprende del informe «El Valor de los Viajes de Negocios 2024», realizado por TravelPerk, un unicornio español especializado en la gestión, a través de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con los viajes de negocio.

Dicho estudio, realizado entre 2.000 empresas y en el que se ha contado con la opinión de 540 altos directivos, 4.600 viajeros de negocios y 625 administradores y gestores de viajes de España, EE. UU., Reino Unido y Alemania, asegura que casi la mitad (49%) de las empresas prevé aumentar su presupuesto de viajes de trabajo durante este año y el que viene, por lo que se espera que los traslados

de negocio superarán los niveles pre pandemia. En el aumento de esta partida, España se sitúa en cabeza, solo por detrás de las organizaciones estadounidenses.

bynee

Neont

Según Adrià Izard, director de ventas para España de TravelPerk, a medida que el sector de los viajes de negocios avanza «el uso de nuevas tecnologías están impulsando grandes cambios. Un área donde hemos visto una increíble ganancia de productividad es utilizando la IA para agilizar la atención al cliente y automatizar rutinas como la clasificación de correos electrónicos y la gestión de solicitudes no

críticas», expone, añadiendo que la tecnología «ha permitido simplificar los procesos tediosos, dándole a las empresas el control que necesitan y a los viajeros la libertad que buscan».

#### Más clientes, más negocio

Motivos para volver a viajar hay muchos, pero el crecimiento del negocio es sin duda el que parece cobrar más fuerza. Y no solo porque la inmensa mayoría (el 91 % de los directores encuestados) considera que perdería clientes si no celebrasen reuniones en persona, sino porque esas pérdidas sin las reuniones presenciales podrían llegar a ser casi uno de cada tres clientes (27 %).

De hecho, según el estudio, por cada dólar que las pymes y empresas medianas invierten en estos viajes de trabajo se genera un incremento de 12 dólares en los ingresos. Algo que proviene, generalmente, de conseguir nuevos clientes. En este sentido, Álvaro Dexeus, director de Pleo para el Sur de Europa, subrayaba que, especialmente en países como el nuestro, el contacto físico es fundamental, tanto a nivel interno de las empresas como de cara a sus clientes. «La confianza te lo genera la persona y en el Sur de Europa

#### Equilibrio entre el teletrabajo y el contacto físico

• Una de las preguntas que se intentó resolver durante la presentación de este estudio es por qué las empresas están aumentando su partida de viajes laborales cuando el teletrabajo es una de las condiciones que más reclaman los empleados, sobre todo ahora que las personas se han acostumbrado a las videoconferencias. Más allá del trato personal y la cercanía, los ponentes aseguran que las reuniones en las que todos los participantes están presentes en un mismo espacio suelen ser más productivas, ya que no hay tantas distracciones. Además, también se considera clave para conocer las particularidades de cada mercado en el que se quiere trabajar.

53 LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024



es muy importante tener esa confianza», relataba. «En el contacto físico se genera la oportunidad de negocio», añadiendo que, en su caso, obliga a sus comerciales a tener una visita física a aquellos clientes que facturan más de una determinada cantidad.

Estos viajes sirven, pues, no solo para mantener la relación con los actuales clientes, sino para captar nuevos. «Queremos expandirnos a nuevos mercados para diversificar el riesgo, lo que nos ayudará a crecer en ingresos y rentabilidad», explicaba en la presentación de este informe Carles Solé Ferrando, director financiero de Brill Pharma, quien considera que, según la

tipología de negocio, los viajes de trabajo te permiten «aplicar economía de escalas para incrementar rentabilidady fortalecer tu marca».

#### Viajar de forma sostenible

El informe también pone de relieve que en esta vuelta a los viajes por motivos laborales la sostenibilidad juega un

papel fundamental. No solo porque algunas empresas tienen en esta variable un freno para aumentar esta partida, sino porque se tiene en cuenta a la hora de elegir el transporte.

«Incentivamos el tren en viajes cortos y estamos intentando implementar un concurso con viaje gratis para ver quién coge más tren frente al avión», ponía como ejemplo Miryam de Amores Soroa, Global Office Manager de Idealista, quien, no obstante, también señalaba la dificultad que esto entraña. «Los trenes a Lisboa e Italia, que son nuestros destinos principales, son difíciles de encontrar», determina.

Esta sostenibilidad repercute en que si en 2019 el tren era el medio de transporte elegido en el 19% de los viajes de trabajo, ahora supone un 31%. Además, se busca maximizar cada desplazamiento, de manera que la duración de los viajes de negocios se está prolongando. Si en 2019 el 19 % de los vuelos de corta distancia (inferior a dos horas) fueron de ida y vuelta en el día, en 2023 este número cayó al 9 %. Frente a ello, hay una tendencia cada vez mayor a realizar viajes de dos días.

Esto también está conllevando que, en muchas ocasiones, los empleados aprovechen el traslado

para satisfacer necesidades personales, como la visita a familiares o, simplemente, conocer nuevas ciudades y poder hacer algo de turismo. «La generación Z ha nacido con la tecnología instalada, está acostumbrada al teletrabajo por lo que los viajes le abre las puertas a una red de contactos y conocer otras ciudades», asegura Felipe Villegas, Senior Customer Growth Nanager de Personio, quien también advertía que «hay que tener cuidado para no quemarse con demasiados viajes».

#### Un policía de RRHH

Por cada dólar

invertido en

viajes, las

empresas

ingresan 12

Automatizar los

gastos evita

malentendidos

entre empleados

y gestores

Sin embargo, la gestión que conlleva un viaje de trabajo (desde los

> vuelos o la estancia, a esta posible prolongación por motivos personales o la tramitación de los gastos, conforme a las políticas de cada compañía) puede suponer un verdadero quebradero de cabeza, según los ponentes en la presentación del informe.

> «Las políticas de gasto de las compañías nece-

sitan un software de gestión porque, si no, siempre hay alguien, generalmente en el equipo de recursos humanos o de fianzas, que acaba siendo un policía aprobando o rechazando los gastos de estos vajes. Y a veces no tienen por qué valorar si el viaje da valor a la empresa o no. El software empresarial debe poder reflejar estas políticas de gasto, que deberían ser conocidas por todos», exponía Alvaro Dexeus.

Una visión refrendada por la Office Manager de Idealista, quien también considera que «hay que educar al empleado» para que la posibilidad de combinar ocio y trabajo no se convierta en un exceso. «Pero si se fomenta la flexibilidad e viajes de negocio y personales, eso redunda en una mayor felicidad, lealtad y productividad», sentencia.

Para el responsable de Bill Pharma, además de estas políticas de viajes corporativos, hay varios indicadores que determinan si un traslado es exitoso o no. «Hay que medir el ROI (retorno de la inversión): si se consiguen nuevos clientes o contratos, si se establecen alianzas con partners locales.... Si eres capaz de medir esa variable y lo comparas con el coste de viaje, la rentabilidad está clara».

Adriana Guzmán directora de Uber for Business

### «Nuestra solución ayuda a la movilidad y sostenibilidad de las corporaciones»

La plataforma permite que las empresas integren los costes económicos y energéticos de sus viajes en sus propios sistemas

#### Arantxa Herranz, MADRID

Colombiana de nacimiento, Adriana Guzmán, directora de Uber for Business en el Sur de Europa, ha trabajado en BBVA, Santander, TAM Ailrines, eBay y LinkedIn antes de unirse a Uber. Orgullosa del trabajo realizado,

aspira a ser la vicepresidenta de una compañía que, defiende, puede digitalizar la movilidad de las empresas y ayudarles en su sostenibilidad.

#### ¿Qué es Uber para Empresas?

Es una plataforma que combina toda la oferta que tiene la compañía: desde la entrega de comida a domicilio al transporte. La tecnología detrás es la que ayuda a que la movilidad terrestre esté más controlada. Queremos ser una empresa de tecnología para las empresas.

#### ¿Qué diferencia Uberfor Business de otras plataformas?

Tenemos dos grandes diferencias. Uber es la plataforma de movilidad más grande del mundo y con una cantidad de productos dentro de ella mucho más amplia. También está el tema de nuestra tecnología. Nuestro gran diferenciador es la sostenibilidad porque estamos haciendo grandes esfuerzos para tener una plataforma con cero emisiones. Nuestratecnología permite construir reportes de sostenibilidad de las empresas. Ayudamos a las empresas para que cumplan sus objetivos sostenibles. Estamos digitalizando las políticas de viajes terrestres que tienen las empresas y eso es para mí el mayor

Tenemos unos 10.000 clientes en

España?

valor que podemos añadirles.

el sur de Europa, de los que 8.000 son en España.

¿Cuántos clientes tienen en

¿Qué tiene que hacer una empresa para ser cliente?



Nuestra tecnología está hecha para sermuy self-driven, que cada persona lo puede gestionar por sí misma. Si es gran cliente (más de 2.000 empleados), entonces tendrá una persona dedicada.

#### ¿Cómo convencería a una empresa para que elija Uber for **Business?**

Van a poder tener el sistema más seguro para todos sus empleados en movilidad terrestre, asegurándose que tienen todo el control y visibilidad de sus gastos para generar estrategias a futuro que impactarán los ingresos de la compañía.

¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta?

El primero es equipo, conseguir retenery desarrollar talento. Dos, crecer un negocio en un país donde somos relativamente nuevos, en una empresa que se ha creado dentro una empresa de consumo. Y tres, ser capaces de desarrollar con nuestra tecnología un producto que tenga un encaje para cada uno de los paí-

> ses en donde estamos.

#### ¿Cuáles el más difícil?

Va a sonar muy blando, pero el del talen-

#### ¿Por qué?

Porque ha tenido un cambio de mentalidad muy fuerte, está muy impaciente por crecimiento, por cosas nuevas, por aportar más... Y las empresas no crecen a la misma velocidad que es las expectativas de un talento joven. Es un comportamiento que permea, de la misma forma que antes mi madre no era capaz de abrir el ordenador

y ahora me manda y historias de Instagram.

#### ¿Cuál es su siguiente reto?

Consolidar toda la parte global de cuentas estratégicas, uno de los segmentos más grandes potenciales de crecimiento. Una vez consolidado eso, quiero que el equipo que tengo manejando estas cuentas sea mucho más robusto y luego ya ser la vicepresidenta de EMEA. Eso es lo que quiero.

#### ¿Qué plazo se ha marcado? Cuatro años.

#### ¿De qué siente más orgullo?

De todo lo que he trabajado para estar donde estoy.

# EMERGENTE

#### Tecno

#### La Razón. MADRID

España roza ya un 25% de su PIB generado por la economía digital, según datos de Adigital, patronal del sector que asegura que la apertura de regiones cloud como la recientemente inaugurada por Microsoft en nuestro país (y denominada técnicamente Spain Central) va a ayudar a acelerar el impacto de la economía digital en el tejido productivo español.

No en vano, esta región cloud de Microsoft generará 10.700 millones de euros al PIB nacional y contribuirán a la creación de cerca de 77.000 puestos de trabajo entre 2024 y 2030, según un informe de la consultora IDC.

#### La IA, más cerca

Una región cloud está compuesta por varios centros de datos. En este caso, la conocida como Spain Central tiene repartidos sus datacenters en varias ubicaciones repartidas por la Comunidad de Madrid. Las empresas y administraciones públicas pueden acceder a los servicios y soluciones de Inteligencia Artificial y cloud y almacenar, de forma segura, sus datos, cumpliendo así con los requisitos de soberanía de los datos y compliance a la que muchas de

# Cómo las empresas se están beneficiando de la zona cloud de Microsoft

ellas están sujetas. Esta región cloud ha sido certificada por el CCN-CERT para el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en su Nivel Alto.

Además, aprovechar los servicios que ofrece alojarse en estos centros de datos, permitirá tener una mejor latencia (tiempo que transcurre entre que se pide una operación, se procesa y se devuelve). Algo que puede marcar la diferencia en la aplicación de muchas de estas tecnologías de uso intensivo.

Tal y como destaca José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España, desde Spain Central se «proporcionarán soluciones de IA punteras, sostenibles y seguras para España y el resto de Europa» por lo que «es una gran satisfacción que Microsoft vuelva a apostar por España para el despliegue de Prosegur Tech o
Telefónica ya están
usando los servicios
y la IA que la
compañía ha
desplegado en los
CPD que componen
Spain Central

infraestructuras y servicios de última generación». Cabe recordar, en este punto, que Microsoft se ha comprometido a invertir en España 2.100 millones de dólares en el periodo 2024-2025.

Aunque las organizaciones de toda Europa ya pueden beneficiarse de esta región cloud, muchas empresas de nuestro país están sacando ya partido de las tecnologías avanzadas que permite esta región, por lo que se espera que esta infraestructura permita acelerar la digitalización de las organizaciones españolas, impulsar el desarrollo de la Economía de la IA en España y favorecer el crecimiento de la industria local de tecnología.

#### Uso de clientes

La nueva región cloud de Microsoft está siendo ya utilizado por entidades de todos los tamaños y sectores. CELSA, Comunidad de Madrid, Mapfre, Naturgy, Prosegur o Telefónica son algunas de las empresas que están ya sacando partido de esta infraestructura.

Así, por ejemplo, Fidel Fernández, director de Tecnologías y Transformación TI de Telefónica España, asegura que esta región cloud de Microsoft en España es «sumamente importante para Telefónica» porque va a permitir «transformar las aplicaciones más exigentes en prestaciones».

Además, Microsoft y diez partners de la compañía se han unido en el Programa de Socios Estratégicos de la región cloud de Microsoft, que busca acelerar la transformación digital de las organizaciones españolas, ayudándoles en la migración de sus cargas de trabajo a la nueva región de centros de datos Spain Central.

Esto se une a la creación del Responsible AI Innovation Center (RAIIC) en España, puesta en marcha junto a otras 16 empresas y con las que se va a identificar cuáles son las oportunidades de innovación en IA a escala que hay en nuestro país, especialmente en Inteligencia Artificial Responsable. Cabe señalar que Jean-Philippe Courtois, vicepresidente ejecutivo y presidente de National Transformation Partnerships de Microsoft, adelanta que la infraestructura de centros de datos de Microsoft en España «jugará un papel fundamental en nuestra estrategia europea de IA».

#### Sostenibilidad

La región cloud de Microsoft se ha construido con la sostenibilidad en mente. De hecho, Microsoft ha llegado a un acuerdo con Repsol para que le suministre la energía necesaria para la zona cloud proveniente de tres parques eólicos y otras tantas plantas solares, que suman una potencia total instalada de 230 MW y que estarán en funcionamiento a finales de 2025.

Además, los centros de datos han sido diseñados para lograr un ratio de efectividad en el uso de energía (PUE) del 1,12 y se empleará un sistema de refrigeración evaporativa directa que, utilizando aire del exterior, reduce el uso de agua a alrededor del 15% del tiempo de operación.

Uno de los CPD que componen la zona cloud de Microsoft en España

#### **Destinos**

Panorámica de la imponente Senda de los Cortados de Titulcia

Por otra parte, coincidiendo con las primeras semanas del verano, no se puede dejar escapar la oportunidad de acudir al Festival de la Lavanda de Pezuela de las Torres, que este año tiene lugar el 22 de junio. Los aromas y los colores de los campos de lavanda envuelven al visitante en una experiencia sensorial única.

#### **Balcones naturales**

La Comarca de Las Vegas y Alcarria también cuenta con rincones mágicos y miradores que invitan a detenerse y sumergirse en la tranquilidad del entorno.

De hecho, en pleno corazón de la Vía Verde del Tajuña, entre las localidades de Perales de Tajuña y Carabaña, se encuentra El Tielmes, desde donde se puede disfrutar de unas extraordinarias vistas al majestuoso Risco de las Cuevas, la fértil Vega del Tajuña y el pueblo de Tielmes. Un espacio que invita al descanso, a la reflexión y a vivir una experiencia de contemplación y paz sin igual.

Otro lugar que ofrece una panorámica espectacular de la zona es la Peña Rondán, en Villar del Olmo. Es una ruta corta, pero muy divertida, con unas vistas impresionantes de la zona y unas curiosas cuevas que se pueden visitar. Desde este punto, el explorador cuenta con unas vistas privilegiadas del Palacio de Goyeneche, en la cercana Villa de Nuevo Baztán. A unos cientos de metros, el caminante tiene la oportunidad de visitar una escalera en muy buen estado de conservación, en mitad de campos de cultivo, encinas y de un paisaje que se abre hasta llagar al Mirador del Monte del Señor. Desde aquí es posible contemplar unas bonitas vistas del casco antiguo de Villar del Olmo y la mayor parte de la Ruta del Ferrocarril de los 40 días.

El Mirador de la Vereda del Cristo, en Colmenar de Oreja, es otro ventanal natural de imprescindible visita. Ubicado junto al Calvario, en la Vereda del Cristo que lleva a la Ermita del Santísimo Cristo del Humilladero, esta localización brinda unas vistas espectaculares de la Villa y, al caer la tarde, ofrece el más bello atardecer de la Comarca de Las Vegas, con los tonos rojizos creando una atmósfera mágica.

Estos enclaves mágicos son solo un recordatorio de la belleza que se puede encontrar a las puertas de Madrid, a solo un paso del ajetreo y el bullicio de la Capital.



#### Esther G. Valero. MADRID

Nada como una buena caminata por un evocador paraje natural o el espectáculo de colores de un imponente atardecer para desconectar, respirar aire puro y sumergirse en un entorno que enamora a cada paso. Una experiencia perfecta para cogerfuerzasyafrontarelajetreado ritmo diario. Un plan irresistible que se puede disfrutar a solo un paso de la capital, en la Comarca Las Vegas y Alcarria de Madrid, uno de los territorios menos explorados y más hermosos de esta región. Sin duda, una invitación a reconectar con la naturaleza, empaparse de belleza y escapar de la rutina.

Este enclave apacible, alejado del bullicio de la ciudad, alberga increíbles historias y grandiosos tesoros naturales dispuestos a ser descubiertospor los caminantes. Diferentes rutas serpentean a través de paisajes impresionantes y balcones naturales desde los que se puede contemplar la extraordinaria belleza de la Comunidad en todo su esplendor. Estos miradores ofrecen estampas deliciosas que hacen sentir a sus espectadores la majestuosidad del entorno.

Numerosos planes para descubrir y valiosos tesoros aguardan a los amantes del senderismo y la naturaleza en esta comarca. Existen infinidad de alternativas, siendo la Ruta de los Cortados, en Titulcia; la Senda ecológica del Tajo, en Villamanrique de Tajo; y el Festival de la

# Senderos con vistas en Las Vegas y Alcarria madrileña

Las mejores rutas y los miradores más impactantes se abren hueco para adentrarse en este oasis de paz repleto de tesoros naturales situado a solo un paso de la capital de España



Los campos de lavanda del municipio madrileño Pezuela de las Torres

Lavanda de Pezuela de las Torres. tres de las más frecuentadas debido a su belleza y escasa dificultad.

En el corazón de Titulcia, a tan solo 20 minutos de Chinchón, se encuentra la Ruta de los Cortados, un camino circular de cerca de tres kilómetros que recorre la ribera del río Jarama. Es un oasis de paz ideal para emprender una aventura en

familia. Es tan sencillo y accesible que incluso se puede recorrer con el carrito de un bebé.

Este recorrido forma parte del Parque Regional del Sureste, que conduce a los cortados y pequeños desfiladeros, donde la erosión fluvial ha esculpido formas llamativas y caprichosas en la Fosa del Tajo. Esta senda es un maravilloso observatorio de la flora y la fauna silvestre de la zona.

Uno de los puntos culminantes de la ruta es la subida al Mirador de Titulcia, con unas vistas espectaculares a 538 metros de altura. Un balcón privilegiado que ofrece una perspectiva única del entorno. Los visitantes también tienen la oportunidad de empaparse de la historia yla cultura de este lugar explorando la Parroquia Santa María Magdalena y el Yacimiento de Titulcia, testimonios del rico patrimonio de la zona.

La Senda ecológica del Tajo, otro camino circular de incalculable valor y fácil accesibilidad, se inicia en el área recreativa de Las Cuevas y desciende aguas abajo repasando los atractivos del bosque galería que forma el río. La senda también atraviesa campos de cultivo de maíz, espárragos y cereales. Cuenta con carteles informativos, señalización y observatorio de aves, donde resulta muy fácil ver y escuchar los reclamos de las fochas comunes, gallinetas y ánades reales o azulones.

#### El destino de Iberia

Maica Rivera. BARCELONA

odría decirse de ella que es una ciudad de cuento de hadas, y es que, rodeada de montañas, fiordos y paisajes de una belleza única, este paraíso escandinavo envuelve en la extraña y mágica sensación de estar inmerso en un mundo encantado. Con esta carta de presentación, resulta muy tentador conocer Bergen, ¿no cree?

Sin duda, esta ciudad noruega es una acertada opción para hacer las maletas y disfrutar de un viaje muy especial durante las vacaciones de verano, cuando las temperaturas son un poco más agradables sin llegar a ser cálidas y los días más largos. Además, durante estas fechas se celebran algunos festivales, como el Tysnesfest, que tiene lugar del 10 al 14 de julio en la encantadora isla de Tysnes a las afueras de Bergen, o el concierto de Bruce Springsteen el 21 de julio. Citas que son complementos a una ciudad ya de por sí con muchísimos encantos.

Imposible hablar de Bergen sin mencionar su icónico muelle de Bryggen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Este antiguo muelle hanseático, con sus coloridas casas de madera réplicas de las originales del siglo XVIII, es una ventana al pasado comercial de la ciudad y una imagen de postal de belleza incontestable. Pasear por sus estrechos callejones y descubrir tiendas de artesanía, museos y restaurantes es algo imprescindible. De la misma forma, es recomendable visitar el pequeño pero muy interesante Museo Hanseático, con el que es posible trasladarse a épocas pretéritas donde los mercaderes hanseáticos dominaban el comercio marítimo.

Como un esencial en el encantador puerto de Bergen, se encuentra el Mercado de Pescado,
ideal para sumergirse en el ambiente local y degustar en sus
puestos los productos típicos de la
ciudad. Lo cierto es que entrar
aquí es una experiencia única: los
vivos colores de los mariscos y pescados frescos preparan al paladar
para disfrutar de una auténtica
fiesta gastronómica.

Peromás allá de estos conocidos atractivos turísticos, Bergen esconde rincones especiales que merecen ser visitados. Para empezar, perderse por los estrechos callejones de Nordnes es una delicia. Este barrio, con la Iglesia Nykirken del siglo XIII como su principal monumento, ofrece una



# Escapada a Bergen, puerta de entrada a los fiordos noruegos

El icónico muelle de Bryggen, con sus coloridas casas de madera, es una ventana al pasado comercial de la ciudad noruega y una imagen de postal de belleza incontestable



Impresionante panorámica de la ciudad noruega vista desde el monte Floyen

#### Pistas de Iberia

- La capital de los fiordos noruegos más cerca hasta el mes de septiembre con dos vuelos semanales.
- Complete su vuelo con nuestra oferta gastronómica a bordo o el servicio Pre-order.
- Además, puede gestionar su vuelo + hotel en la web de iberia.



mezcla encantadora de casas de madera antiguas, calles empedradas y vistas al mar. Es un lugar perfecto para pasear sin rumbo, descubriendo pequeñas galerías de arte, cafés acogedores y rincones verdes donde relajarse.

Otro lugar escondido, y muy curioso, es el Museo de la Leprosería
de Bergen, uno de los pocos de su
tipo en Europa. Este museo, ubicado en el antiguo Hospital de San
Jorge, ofrece una visión fascinante
de la historia de la lepra y de cómo
se trataba a los enfermos en siglos
pasados. Es un espacio que invita
a la reflexión y ofrece una perspectiva diferente de la historia de la
ciudad noruega.

Para los amantes de la naturaleza, una visita al Arboretum y Jardín LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024



#### Espectáculos

# Alicia en el País de las Maravillas ya ha aterrizado en Disneyland Paris

Los espectadores podrán disfrutar de esta experiencia mágica hasta el próximo 29 de septiembre



Disneyland Paris vuelve cargado con novedades. Hace un mes, el parque presentaba su nueva era tras anunciar que el Parque Walt Disney Studios pasaría a llamarse Disney Adventure World; y ahora, desvela a sus visitantes su «nuevo y alocado» espectáculo: «Alice & the Queen of Hearts: Backto Wonderland». Este ofrece una visión moderna de la historia de la clásica película de Walt Disney Animation Studios Alicia en el País de las Maravillas.

Esta experiencia musical cobrará vida varias veces al día en el recién inaugurado teatro al aire libre más grande del Parque Walt Disney Studios: Theater of the Stars, con una capacidad de 2.800 espectadores. De esta forma, desde el pasado 25 de mayo y hasta el 29 de septiembre, este espectáculo transportará a sus visitantes a la madriguera del conejo.

A través de sus acrobacias aéreas, BMX y actuaciones musicales, esta producción se añadirá a los lanzamientos de los últimos meses: Disney Electrical Sky Paradey A Million Splashes of Color. Así, el parque refuerza «su posición como líder del entretenimiento en Europa», explican.

El parque asegura que esta nueva adaptación teatral «va más allá del storytelling tradicional». Y es que aunque la clásica película termina con una partida de croquet entre Alicia y la Reina de Corazones, el nuevo espectáculo ofrece un «giro diferente a la escena final», sumergiendo a los visitantes en una fiesta del té con Alicia y sus amigos en el País de las Maravillas. No obstante, la reina, al no ser la invitada de honor, decidirá empezar una batalla musical. Finalmente, se invitará a los espectadores a participar en el desenlace de la historia y a decidir cuál de los dos personajes

«Matteo Borghi es el creador y director de esta adaptación musical con un toque de cultura pop que rinde homenaje a un clásico Disney de forma interactiva, divertida y colorista. Además de varios guiños a elementos icóni-

debe ser homenajeado.

La función ofrece una visión moderna de la historia película de Walt Disney

cos de la película de animación Disney de 1951, el espectáculo presenta un enfoque moderno en el que no hay personajes buenos ni malos», aseguran desde Disneyland Paris. Por su parte, Borghi explica que ambos personajes son «interesantes», ya que mientras que Alicia «encarna la idea de que hay que creer en los sueños», la Reina de Corazones defiende que se debe creer en uno mismo para tener éxito: «Ambos mensajes son importantes, y esta dualidad se expresa a través de la música y las disciplinas artísticas implicadas».

El decorado y el vestuario también son otros elementos clave que permiten crear un espectáculo «mágico y único». Para el desarrollo del vestuario se tardó un año. Los diseñadores crearon 20 trajes y 4.000 piezas de vestuario y accesorios para el espectáculo. En total, más de 150 empresas francesas y europeas unieron sus fuerzas para crear esta espectacular experiencia.



Vista del muelle de Bryggen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Botánico, situados en una zona idílica de Milde, es muy recomendable. A poco más de 20 kilómetros del centro de Bergen, alberga una impresionante colección de plantas de todo el mundo, así como senderos que serpentean a través de bosques y a lo largo de la costa. Es un oasis de tranquilidad donde se puede disfrutar de la paz y la belleza del entorno natural.

Y para una romántica despedida de la ciudad, nada mejor que disfrutar de una vista panorámica de ella subiendo al Monte Fløyen en el funicular Fløibanen. Aunque esta atracción es bastante popular, lo que muchos no saben es que una vez en la cima, hay numerosos senderos atractivos y menos transitados que llevan a través de bonitos paisajes y ofrecen unas vistas espectaculares del fiordo y las montañas circundantes.

#### Excursión a Rosendal

Bergen es el punto de partida ideal para explorar los fiordos noruegos, no en vano se le conoce como la «puerta a los fiordos», y es que desde ella es posible visitar fácilmente algunos de los más famosos, como el de Sognefjord o el de Lysefjord, un poco más alejado. Pero también sirve como base para descubrir otras encantadoras localidades de Noruega. Un ejemplo de ello es el pueblecito de Rosendal, al que puede llegar cómodamente en el Hardanger Express Boat, un pequeño crucero que,

además de ser un medio de transporte, permite contemplar unas extraordinarias vistas al fiordo Hardanger.

#### Baronía de Rosendal

El mayor atractivo de Rosendal, además de su entorno natural, es la Baronía de Rosendal, un palacio del siglo XVII con espectaculares jardines y rosedales que en primavera y verano lucen en todo su esplendor. Es un espacio para relajarse y disfrutar de una experiencia «slow travel», de la misma forma que lo es caminar y entrar en contacto con los bellos paisajes que rodean esta localidad noruega, sin olvidar el mirador de Sjethaug, un balcón natural que ofrece las mejores vistas sobre el pueblo y el fiordo.

Aprovechando la escapada a Rosendal, resulta interesante visitar el Parque Nacional de Folgefonna, el cual alberga tres glaciares, incluyendo el que es el tercero más grande del país; y el lago Myrdal, donde puede dar un paseo en kayak y completar un maravilloso día en otro lugar de cuento de hadas.

No hay duda, si se quiere escapar de lo común y descubrir algo realmente especial, Bergen resulta una elección magnífica no solo por sus impresionantes paisajes, sino por la calidez de sus gentes y su acogedora atmósfera. Sí, es un destino perfecto para vivir unas bonitas y diferentes vacaciones.

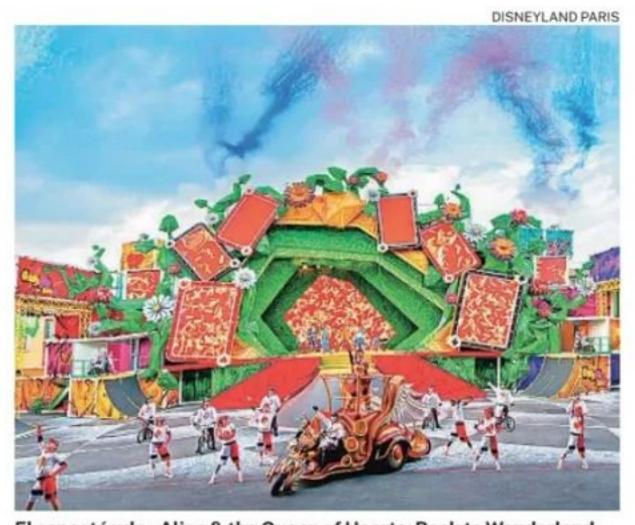

El espectáculo «Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland»

#### **LA OFERTA**



#### VIAJES EL CORTE INGLÉS

20% de descuento directo

Aprovecha los Special Days de Viajes El Corte Inglés, donde tendrás un descuento directo especial de un 20% y niños gratis para viajar en junio y julio. Solo hasta este martes. No esperes más y reserva en los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.

Más información en agencias de viajes, en el teléfono 91 330 72 63 y en la página web www.viajeselcorteingles.es



#### Esther G. Valero, MADRID

El transporte tiene un importante impacto en el medio ambiente. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible advierte de que 116 toneladas de C02 fueron emitidas por este sector en 2021, suponiendo un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bridgestone, líder global en neumáticos premium y soluciones de movilidad segura y sostenible, es consciente de la importancia de cambiar de marcha en el sector transporte y ha comenzado a pisar el acelerador. «La sostenibilidad no es una opción, es un deber. Desempeñamos un papel fundamental en la transformación sostenible y estamos haciendo grandes esfuerzos. Además de los datos que avalan los avances, hay una parte ética y moral de responsabilidad para intentar preservar el planeta para las generaciones futuras», sostiene Constanza Pasqual del Pobil, directora de comunicación de la compañía.

#### ¿Cuál es sufilosofía en términos de sostenibilidad?

Estransversal a todo lo que se hace en la compañía. En 2022 lanzamos nuestro «Compromiso E8», compuesto por 8 valores que empiezan con la letra "E" (Energía, Ecología, Eficiencia, Extensión, Economía, Emoción, Ergonomía y Empoderamiento), que vertebran toda la estrategia de la mano de empleados, partners, clientes y el conjunto de la sociedad para lograr un entorno sostenible.

#### ¿Cómo se reduce el impacto?

Nuestra estrategia tiene en cuenta todo el ciclo de vida del neumático: fuentes y materias primas, I+D, fabricación, vida útil, reciclaje y reutilización. Nuestro principal objetivo es alcanzar en 2050 la producción de neumáticos fabricados con materiales 100% renovables. En este sentido, hemos conseguido desarrollar con éxito neumáticos usando guayule, un arbusto del desierto que necesita muy poca agua y es una fuente alternativa de caucho natural.

Asimismo, Bridgestone está trabajando en el desarrollo de neumáticos virtuales, unos gemelos digitales que pueden reproducir las condiciones de uso reales, permitiendo realizar pruebas y ajustes sin tener que producirlos y conducirlos físicamente. Esta tecnología reduce hasta un 50% el tiempo de desarrollo del neumático. Hablamos de un ahorro de alrededor de 200 prototipos físicos



#### Constanza Pasqual del Pobil

Directora de Comunicación de Bridgestone para la región suroeste

# «La sostenibilidad no es una opción para las empresas; es un deber»

de neumáticos, 40.000 km de pruebas físicas, hasta un 60% de ahorro en materias primas y emisiones de CO2. También contamos con Enliten, una combinación de tecnologías que nos permite fabricar neumáticos utilizando menos material, aligerándolos y reduciendo la resistencia a la rodadura y el consumo.

#### ¿Qué pasos siguen para reciclar los neumáticos?

Signus (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados), integrado por los propios fabricantes de neumáticos, recoge los que han terminado su vida útil para valorar y separar sus materiales y reciclarlos. Además, apostamos por el recauchutado para dar una segunda vida a los neumáticos, contribuyendo a la economía circular. Estamos llevando a cabo una investigación multifacética sobre tecnologías innovadoras que per-

mitirán el reprocesamiento del caucho mediante la aplicación del calor y otros métodos, de modo que este material reciclado pueda ser ampliamente utilizado para neumáticos nuevos.

#### ¿Sus proveedores cumplen los estándares de sostenibilidad?

Tenemos una política global de Adquisiciones Sostenibles que nos ayuda a garantizar que nuestros proveedores cumplen con los requisitos. Nuestra asociación con EcoVadis, el proveedor de calificaciones de sostenibilidad, nos permite hacer una evaluación sólida y de terceros. En 2022, el 91% de nuestros proveedores de nivel 1 fue evaluado por EcoVadis en cuanto a sostenibilidad y riesgos ESG. Y este 2024 hemos recibido por tercer año consecutivo la calificación Platino. Por otra parte, hemos lanzado el programa de Financiación de la Cadena de Su-



Estamos utilizando guayule, un arbusto del desierto, como alternativa al caucho natural»

«Los neumáticos virtuales nos permiten hacer pruebas sin tener que producirlos»

# Perfil Del mundo del entretenimiento al sector motor

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Constanza cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la comunicación. Tras 15 años en la industria audiovisual, aterrizó en 2016 en el sector del motor, un mundo con cada vez más presencia femenina. «Un cambio enorme por ser sectores muy distintos, pero una aventura apasionante en un mundo fundamentalmente masculino donde cada vez hay más presencia femenina», expone la directora de comunicación de Bridgestone.

ministro Sostenible (FCSS), la primera iniciativa mundial que proporciona a los proveedores una financiación basada en su calificación de sostenibilidad. Cuanto mejor sea la puntuación ESG, más favorables serán las condiciones.

#### ¿Cómo promueven prácticas sostenibles?

Aparte de ofrecer recomendaciones, divulgamos prácticas de conducción más sostenible, como apagar el motor en paradas largas; usar el freno-motor cuando sea viable; mantener las revoluciones, sin acelerones; respetar los límites de velocidad; no sobrecargar el vehículo; y, en el caso de los vehículos eléctricos, usar el frenado regenerativo si es posible. También hemos puesto en marcha el patrocinio de la Bridgestone FIA ecoRally Cup y el circuito de vehículos eléctricos Greenpower-Bridgestone, con el que inspiramos a nuevas generaciones.

#### ¿Qué objetivos se plantea la compañía a largo plazo?

Reducir a 50% las emisiones de CO2 y lograr que el 40% de los productos sean fabricados con materiales reciclados y energía renovable en 2030. De cara a 2050, conseguir la neutralidad en carbono y el 100% de los materiales sostenibles. Y estoy segura de que se va a conseguir; el esfuerzo, la constancia y el trabajo de enormes profesionales lo harán posible.

GRUPO C

Inglaterra no puede con Dinamarca (1-1)

Pág. 62

GRUPO D

La máscara de Mbappé ya amenaza a Países Bajos Pág. 63





| Fenaña        | - 1 |
|---------------|-----|
| 55' Calafiori |     |

■Italia 0

| España<br>(1-4-2-3-1) |      | Croacia<br>(1-4-2-3-1) |   |
|-----------------------|------|------------------------|---|
| Unai Simón            | s.c. | Donnarumma             | 8 |
| Carvajal              | 7    | Di Lorenzo             | 5 |
| Le Normand            | 7    | Bastoni                | • |
| Laporte               | 6,5  | Calafiori              | • |
| Cucurella             | 8    | Dimarco                | • |
| Rodri                 | 7    | Jorginho               | 4 |
| Fabián                | 7    | Barella                | • |
| Yamal                 | 7.5  | Frattesi               | 4 |
| Pedri                 | 8    | Pellegrini             | 5 |
| Nico Williams         | 9    | Chiesa                 | • |
| Morata                | 7.5  | Scamacca               | • |
| De la Fuente (        |      | Spalletti (E)          | 5 |
|                       |      |                        |   |

Cambios: España Álex Baena 6 (Pedri 71'), Ferran Torres 6 (Lamine Yamal 71'), Oyarzabal 6 (Morata 78'), Ayoze 7 (Williams 78') y Merino s.c. (Fabián 90+4'). Italia Cristante 6 (Jorginho, 46'), Cambiaso 6 (Fratessi, 46'), Zacagni 6 (Chiesa, 64'), Retegui 6 (Scamacca, 64') y Raspadori s.c. (Pellegrini 82'). Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a Donnarumma, Cristante, Rodri, Carvajal y Le Normand. Incidencias: Arena AufSchalke de Gelsenkirchen. 50.000 espectadores. Minuto de silencio por Gerhard Aigner.

#### Domingo García. MADRID

Españaletocóel que anunciaban como el grupo de la muertey solo ha necesitado do dos partidos para clasificarse para octavos como primera de grupo. El gol tuvo que llegar en un rebote, pero era la consecuencialógica de la insistencia de España y de la prudencia de los italianos, que se fueron metiendo en su portería ante el empuje de España.

Por momentos la Roja abusó de los italianos, con una superioridad que hacía años que no mostraba en un partido de una fase final ante un rival potente. En el Mundial goleó a Costa Rica, pero el nivel no es comparable al de la actual campeona de Europa, que no encontró la manera de contener a España y especialmente a Nico Williams.

Por ese costado izquierdo por el que entraba el extremo del Athletic Club llegó el gol, una mezcla de habilidad y de suerte. Nico llegó casi hasta la línea de fondo y buscó a Morata en el área pequeña. El cabezazo del capitán lo sacó Donnarumma y el rechace pegó en la rodilla de Calafiori antes de meterse en la portería.

Ya había avisado Nico en la primera jugada del partido de que iba a dar la noche a los italianos. Se marchó de Di Lorenzo y puso la pelota en la cabeza de Pedri, que remató muy centrado y sin demasiadas dificultades para Donnarumma.

Solo le faltó el gol, aunque estuvo cerca en una de esas jugadas que comienza en la banda y acaba



Grupo B

# España borra a Italia del campo

▶El gol de la victoria llegó en un rechace, pero la Roja fue muy superior con Nico Williams a un nivel espectacular por el centro buscando el remate. Su disparo se fue al larguero sin que el portero italiano pudiera hacer otra cosa que mirar.

Di Lorenzo nunca pudo con él. Se marchaba por velocidad o por habilidad, pero se iba siempre. Nico era el mejor futbolista sobre el campo. Tan superior era que Spalletti, el seleccionador italiano, reforzó la banda derecha con la entrada de Cambiaso para contenerlo. Pero tampoco le funcionó porque el pequeño de los Williams encontró la ayuda de Cucurella, que siempre le daba una salida para que la Roja atacara en supe-

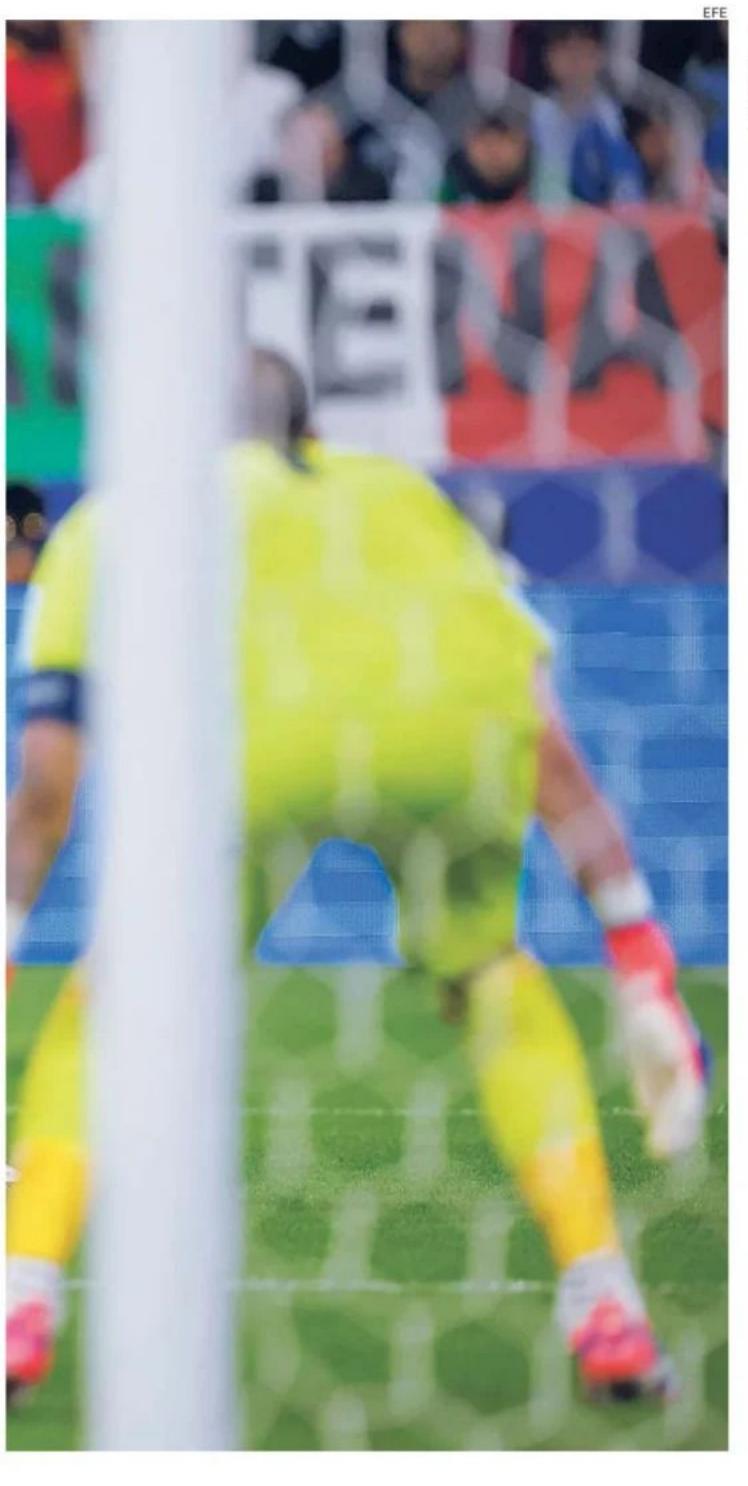

rioridad por ese costado.

No refleja el marcador la superioridad española sobre el césped. Mucha culpa de eso tiene Donnarumma, que negó el gol varias veces a los futbolistas españoles, pero a ninguno más que a Pedri. Del canario fue el primer cabezazo del partido y después tuvo dos oportunidades más en la segunda mitad. Un remate después de un pase atrás de Cucurella y un disparo desde el borde del área que desvió el portero. Pero Pedri, como dice De la Fuente, está encontrándose de nuevo con Pedri. En el juego y en el físico y la prueba es

57
por ciento de posesión
tuvo España, que esta vez
no cedió la pelota a los
italianos

20

veces disparó España a portería en todo el partido. Italia estuvo sometida Nico Williams fue el mejor jugador del partido

que ya no tiene miedo a los lanzamientos desde fuera del área o a los desplazamientos largos.

A Italia no le quedaba más remedio que recurrir al método tradicional, a aguantar atrás y a buscar los pelotazos a su delantero
centro, Scamacca, para que aguantara la pelota y buscara la llegada
de un compañero. Así llegó el único susto para Unai Simón en el
final de la primera parte, una pelota larga para el «9» que acabó
llegando a los pies de Chiesa, pero
el extremo de la Juventus remató
muy desviado. Hubiera dado igual
que Unai Simón no se pusiera los
guantes.

Italia embarulló el partido en los minutos finales en busca del empate. Solo le quedaba la opción del ruido y de la invasión del área mientras en las gradas los aficionados españoles cantaban el himno español del «lololó».

Unai Simón seguía sin tener que utilizar las manos, pero en esos minutos en que Italia buscaba el empate de manera desesperada, Ayoze tuvo dos oportunidades de marcar el segundo que Donnarumma le paró.

De la Fuente aprovechó esos últimos minutos para dar descanso a los titulares. Cambió a los tres delanteros, que habían tenido en tensión a los italianos. Lamine, que esta vez dejó el protagonismo a Nico, atacaba por la derecha con una superioridad parecida a la de su amigo por el otro costado. Se entienden muy bien los dos y Williams quiso buscar el gol de Yamal en una de sus llegadas por la izquierda, pero se cruzaron las piernas de algún defensa para evitarlo.

La superioridad española era escandalosa, aunque solo hubiera un gol de ventaja en el marcador, como en los tiempos de Vicente del Bosque en el Mundial de Sudáfrica. La diferencia era tan corta que Donnarumma se animó a subir a rematar el último córner. Sin éxito.

A España le salía todo bien, se vengó de la derrota en la semifinal de la pasada Eurocopa y se podrá tomar el último partido de la primera fase, ante Italia, como una prueba para los suplentes. Servirá para que descanse Rodri sin remordimientos. El centrocampista vio la amarilla en el final de la primera parte y se pierde el próximo por sanción. Nada grave. Nico Williams ya ha llevado a España hasta la siguiente fase.



Felipe VI aplaude a la selección desde el palco

# El partido redondo de Nico Williams

Ganó cuatro de los once regates que intentó y dio el pase que acabó en el gol

José Manuel Martín, MADRID

«Es una maravilla verlos jugar», decía Felipe VI desde el palco del Arena Auf Schalke, donde estuvo para ver el segundo partido de la selección española en la Eurocopa de Alemania. Decía Felipe VI en el descanso que las ocasiones y el dominio eran de España, en un análisis que ya quisieran hacer muchos especialistas. Tenía toda la razón, la Roja estaba superando a Italia y faltaba el gol que acabó llegando minutos después, en propia puerta, y tras el enésimo intento de desborde de Nico Williams. El más joven de los dos hermanos del Athletic, el «brother» de Iñaki, y por eso en su camiseta pone Williams jr. Es el pequeño en edad, pero un gigante para Italia, que lo sufrió durante los 78 minutos que estuvo en el terreno de juego, diez más que en debut ante Croacia.

Sus rastas volaron en Gelsenkirchen, hizo la jugada del gol, disparó al palo, mantuvo maniatado a Di Lorenzo y, en el descanso, Spalleti hizo un cambio tratando de reforzar la defensa al extremo español. Pero no era fácil parar a Nico, que además se asoció con Cururella, otro que hizo un partidazo, cortando las amenazas de contragolpe italianas y apareciendo en todos lados. «Me entiendo a las mil maravillas con Cucu, parte del mérito es suyo también, porque me ha ayudado mucho», decía el propio Nico en RTVE. El jugador del Athletic Club in-

tentó once regates, más que nadie en un único partido en todo lo que va de Eurocopa, y completó cuatro de ellos, según datos de Opta. «Estoy muy contento, me ha salido un partido redondo, todos en el equipo han trabajado como animales, buscamos esto, encontrar sensaciones, ir soltándonos poco a poco. Ya demostramos ante Croacia que queremos hacer algo grande en esta Eurocopa», explicaba el gran protagonista del partido que mete a España directamente en octavos de final como primera del Grupo B.



«El míster me pide que encare, que sea yo mismo, y lo he podido demostrar», decía Nico

Era el de la muerte y a España le ha sobrado la tercera jornada ante Albania para solventarlo. «El míster me pide que encare, que sea yo mismo, y lo he podido demostrar», continuaba el extremo, que ya es una de las caras de esta nueva selección con un estilo más vertical y con menos posesión que en los últimos torneos. «Sabíamos que iba a ser muy difícil, ellos (Italia) se juntan muy bien y son un gran equipo. Hemos tirado mucho y al final nos hemos llevado la victoria».

#### Grupo B

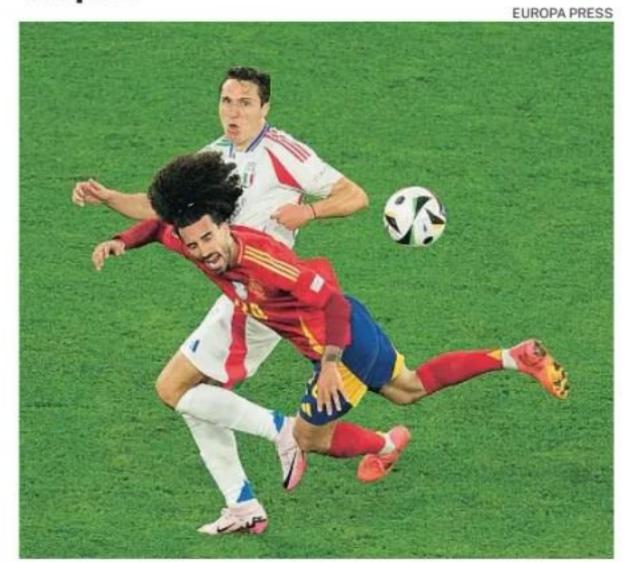

Cucurella se adelanta a Chiesa para despejar de cabeza

### «Ya entrarán más adelante»

España remató 20 veces, pero el gol llegó en propia puerta. Solo concedió un tiro

Lo único que tuvo

que parar Unai

Simón fue un mal

despeje de

Oyarzabal

#### Francisco Martínez. MADRID

España ganó a Italia solo por 1-0, pero jugó mucho mejor que en el 3-0 contra Croacia. La pequeña duda que dejó en el estreno es que concedió algunas ocasiones y la ventaja fue que las que tuvo fueron para dentro. El fútbol no es matemática y contra la selección de Spalletti sucedió todo lo contrario: España tuvo muchísimas oportunidades de gol, clarísimas, de Pedri, Nico, Morata,

Ayoze, Fabián...
Pero la que entró fue la de Calafiorien su propia portería. El dato, sin duda, que más tiene que hacer enorgullecerse a los chicos de De la

Fuente es que Italia no fue capaz de rematar entre los tres palos en todo el encuentro.

Lo único que tuvo que parar Unai Simón debajo del larguero fue un mal despeje de Oyarzabal en un córner que salió para el lado equivocado. Aparte de eso, tres tiros fuera y poco más dejó el conjunto transalpino, que en los minutos finales sí se estiró después de haber estado casi todo el encuentro metido atrás, obligado por la presión de España, y buscando contragolpes que tampoco lograba conectar. «Asfixiamos a cualquier rival arriba y somos un equipo difícil de ganar», resumía en TVE Álvaro Morata, que no marcó, pero hizo un gran trabajo de desgaste.

La Roja se fue hasta 20 remates, ocho de ellos a portería y uno, espectacular, de Nico, el mejor del encuentro, al larguero. Esta vez la Selección sí dominó la posesión con claridad, 57-43, lo que demuestra que puede te-

> ner varios registros, ya que el triunfo ante Croaciallegó de una forma más directa. «Nohan tenido casi oportunidades de hacernos daños. El resultado

podía haber sido distinto, pero ellos tienen un grandísimo portero que ha hecho cinco o seis paradas buenísimas. Ya entrarán otro día. Son tres puntos y estamos en la siguiente fase», continuó el capitán de la selección.

Rodri vio la segunda tarjeta amarilla y descansará el próximo lunes ante Albania, un partido en el que para España ya no hay nada en juego, pues será primera sí o sí.

#### Grupo C

# Inglaterra no convence

Empata frente a Dinamarca y se mantiene líder, aunque no logra cerrar el pase a octavos y muestra muchas dudas en el juego

#### Víctor Martín, MÁLAGA

Salvar los muebles y poco más. Inglaterra y Dinamarca se repartieron los puntos para cerrar la segunda jornada del Grupo C, que lo deja todo en el aire para la última, en un partido en el que los ingleses se vieron superados en numerosas fases del juego y solo la falta de acierto de sus rivales les libró de una derrota.

Y eso que Inglaterra se adelantó por medio de su «killer» Harry Kane. La verdad es que medio gol se lo debe a Kyle Walker, y otra parte al propio Kristiansen, que no lo vio venir y se dejó robar un balón. La defensa no tuvo tiempo de ajustarse y Kane lo tuvo muy fácil para fusilar a Schmeichel desde el área pequeña.

Después del tanto... poco más, al menos por parte inglesa. Dinamarca, lejos de deshacerse, se apropió del cuero y empezó a poner en aprietos a los ingleses. Tanto, que a la defensa se le vieron pronto las costuras.

Ya había tenido el cuadro escandinavo varios avisos antes de que Hjulmand aprovechase uno de esos pases que en cualquier escuela de fútbol enseñan a no hacer nunca. Una entrega del propio Kane desde el lateral hacia el centro. Flojita, rasa. Justo al lugar donde no había ni una sola camiseta blanca. Aprovechó Hjulmand el pase, miró a puerta y tiró casi desde su casa natal de Kastrup. La

# Dinamarca 34' Hjulmand Inglaterra 18' Kane

#### Dinamarca (1-3-4-1-2)

Schmeichel; Christensen, Andersen, Vertergaard; Maehle, Hjulmand (Norgaard, 82'), Hojbjerg, Kristiansen (Bah, 57'); Eriksen (Olsen, 82'); Wind (Damsgaard, 57') y Hojlund (Poulsen, 67').

#### Inglaterra (1-4-2-3-1)

Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Arnold (Gallagher, 54'), Declan Rice; Saka (Eze, 69'), Jude Bellingham, Phil Foden (Bowen, 69') y Harry Kane (Watkins, 69').

**Arbitro:** Artur Soares (Portugal). Amonestó con cartulina amarilla a Vestergaard, Maehle, Norgaard y Gallagher.

Incidencias: 47.000 espectadores en el Frankfurt Arena. bola dio en el palo y entró, haciendo inútil la estirada de Pickford.

No mejoró el asunto en la segunda parte, con ambos equipos imprecisos y la sensación, a ratos, de que estaba más cerca la remontada danesa que otra cosa. Intentó Southgate dar profundidad y aprovechar espacios cambiando al trío atacante -Saka, Foden y Kane- del tirón. No se podrá decir que le falta personalidad al seleccionador, desde luego.

Pero tampoco eso arregló nada. Casi al revés. El combinado danés dio varios pasos adelante en la presión y solo la falta de precisión en el área rival libró a los ingleses. Especialmente cuando Bah se entretuvo más de la cuenta tras robar un balón a Guéhi, lo que permitió al central enmendar el error.

El grupo está abierto. Sigue mandando Inglaterra, pero tendrá que cerrar el pase en la última jornada frente a Eslovenia. Le vale un empate –incluso puede que una derrota–, pero está sufriendo más de lo esperado en un grupo en teoría asequible. Necesitará mucho más de lo que ha demostrado hasta ahora para pelear esta Euro.

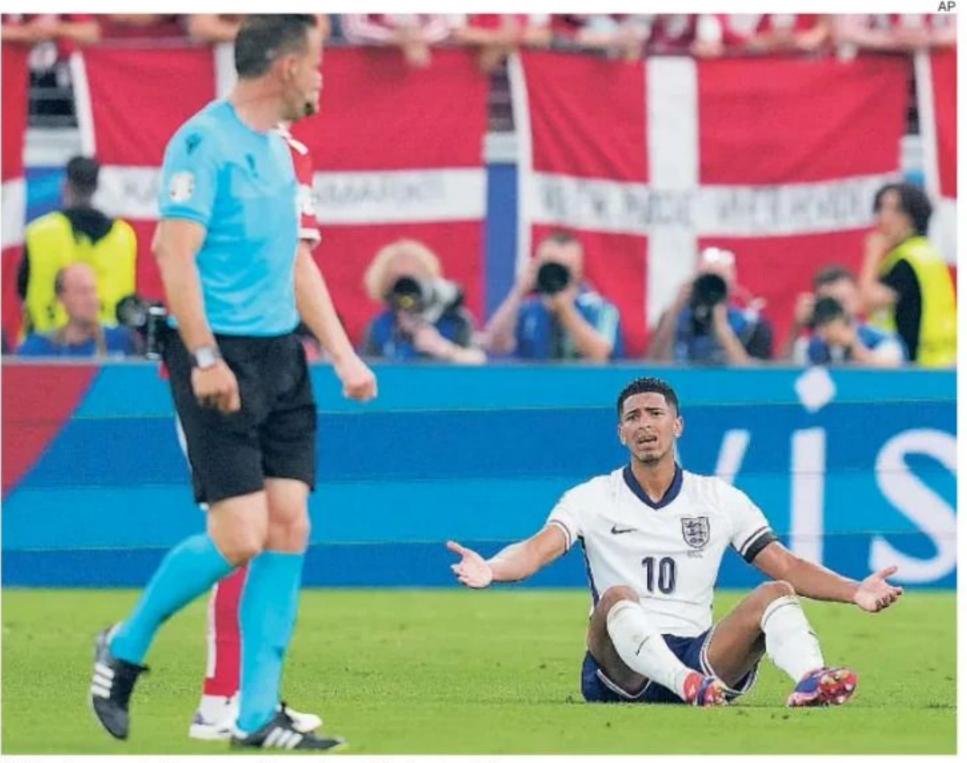

Bellingham protesta una acción en el partido frente a Dinamarca

LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

EURO

E

#### Grupo D



Weghorst es una de las amenazas para Francia



Giroud intenta rematar en el partido ante Austria

# El mejor suplente del mundo

Weghorst ha marcado en cuatro de los últimos cinco partidos

José Aguado. MADRID

Xavi Simons era uno de los nombres que sonaba para destacar en esta Eurocopa y confirmar todo lo que prometía en su juventud; y Depay era uno de los delanteros que tenía que hacer valer su nombre. Hoy contra Francia, de lo que se habla en Países Bajos es de si Koeman se va a atrever a poner a Weghorst en el equipo titular, como no hizo el primer día. Salió al campo al final, en el minuto 80, y en el primer balón que tocó, dio la victoria a su país. «No estoy muy seguro que me haya pasado antes. Podría haber sido la primera vez», decía en una entrevista a la UEFA. «En mi papel, hay que estar preparado cuando surge una oportunidad. Después de todo, puede que solo tengas una oportunidad», reconocía el delantero, al que le faltan tres centímetros para llegar a los dos metros. Eso le define.

Porque es un futbolista que determina el juego del equipo, al resto de compañeros le apetece mandar balones al área si está en el campo. Porque es el método más fácil de llegar a la portería rival y porque Weghorst promete efectividad. Ha sido suplente en los últimos cinco encuentros, pese a que ha marcado cuatro goles en ellos, en apenas 61 minutos. En marzo, en el 4-0 a Escocia salió en el 77 y marcó en el 84. El 6 de junio, en otro 4-0 a Canadá, entró en el 62 y anotó en el 63. Y el 10 de junio, en otro 4-0 más a Islandia, ingresó en el campo en el 84 y logró batir al portero rival en el 93. «Estoy rodeado de muchos jugadores de calidad. Muchos balones se juegan como a mí me gustan. También tengo cierta libertad y un sentimiento de orgullo en la Oranje. Eso es lo que hace que sea una combinación tan exitosa. Mis estadísticas nunca han sido tan buenas en un club», decía.

Es un futbolista que tiene claro lo que puede dar al equipo y no se lía para hacer otras cosas. Por eso Koeman le gusta como opción durante el partido y no como titular. Solo en caso de necesidad, cuando el balón tiene que llegar al área: «Creo que mi punto fuerte está en la fase final de un ataque, y sin duda dentro del área. Marco alrededor del 95 por ciento de mis goles desde dentro del área, y acierto en torno al 70-80 por ciento a la primera», reconoce el punta neerlandés.

12

goles con Países Bajos en 23 partidos. Siete como suplente y cinco cuando ha sido titular

Países Bajos (1-4-3-3)

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Depay, Gakpo; Weghorst o Simons.

Francia (1-4-3-3)

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández o Mendy; Kanté, Rabiot; Griezmann; Dembele, Giroud o Mbappé y Marcus Thuram.

**Árbitro:** Anthony Taylor (Inglaterra). **Estadio:** Red Bull Arena de Leipzig. **Hora:** 21:00, La 1.

**57** 

goles en 131 partidos ha marcado Giroud, máximo goleador de la selección francesa

# Giroud depende de una nariz

A sus 37 años puede ser titular hoy con Francia. Según cómo esté Mbappé

J. Aguado. MADRID

Desde que Quevedo le dedicó a Góngora aquel soneto dedicado a su nariz «superlativa» nunca los orificios nasales habían estado en un primer plano como ahora. La nariz de Mbappé ha ocupado noticias y links en las webs más que sus opiniones políticas, porque así es el mundo en el que vivimos. «Su baja sería un duro golpe, pero teniendo en cuenta los jugadores que tenemos en el banquillo, tenemos más que suficiente para sustituir a Kylian», decía ayer Rabiot sobre la posible baja de su estrella para, en principio, el partido más comprometido del grupo para una de las grandes favoritas.

Sin Mbappé, la opción más probable para Deschamps es Giroud, que fue quien le sustituyó al lesionarse contra Austria. Con 37 años es el máximo goleador histórico de Francia y ya anunció que este sería su último campeonato con la selección francesa. «Es cierto que tengo este papel de hermano mayor», respondía cuando le comentaban que Mbappé le llama el padre de la selección. «No me siento fuera de sintonía con los más jóvenes. Porque en mi cabeza soy más joven que mi edad, tiendo a reírme», aseguraba antes de empezar la concentración.

Tiene muy claro que su papel en el vestuario es ser el referente, pero también el que aconseja. «Intento ser yo mismo, hablar, estar ahí para los más jóvenes y sobre todo tranquilizarlos. Es una de las cosas necesarias para dar la bienvenida a gente nueva, para hacer sentir bien a los jóvenes», explicaba.

Pero si sale al campo y hoy puede ser el día, no se va a comportar como un veterano complaciente, ni mucho menos. «Mi mentalidad sigue siendo la misma: aportar algo al equipo. Todo el mundo sabe que pienso sobre todo colectivamente. Sea cual sea mirol, más aún porque es mi última competición internacional, voy a darlo todo y disfrutar cada momento de esta Eurocopa», explicaba. Con él en el campo, Francia es algo menos veloz, pero tiene otro recurso para hacer gol: «Si puedo cambiar el rumbo o algo así, porque me siento combativo y listo, lo haré. Créanme», decía. «Estoy lejos de haber salido en un estado de ánimo más tranquilo, más relajado, ni en un papel secundario. Yo soy igual, decidido», asegura.

#### El ojeador

Su equipo de formación jugaba con el estilo holandés y el Atlético podría ser su próximo destino. Su mujer también es deportista: la tenista Kristyna Pliskova



#### Su ficha Edad: 26 años. Trayectoria como jugador:

Zilina (Eslovaguia), Fiorentina (Italia), Sparta de Praga (R. Checa) y Feyenoord (Países Bajos).

#### Con Eslovaquia:

Ha jugado 40 partidos (4 goles). Es su segunda Eurocopa.

# De Cruyff, ¿al Cholo?

#### Francisco Martínez. MADRID

Como cada edición, la Eurocopa se convierte en tierra de oportunidades y uno de los jugadores que lo está aprovechando es David Hancko, el defensa del Feyenoord y de la selección que dio una de las grandes sorpresas de la primera jornada: Eslovaquia derrotó a Bélgica. Hancko destacó en ese encuentro en el que se dejó literalmente la cara para evitar el gol del empate de Bakayoko en la línea de meta, para después chocar fuertemente con la rodilla de su compañero Vavro. Empiezan a sonar nombres como el del Liverpool y el Atlético de Madrid interesados en contratarlo. «Cuando salen noticias así, las utilizo como motivación e intento confirmarlas con

mis actuaciones sobre el terreno de juego, porque a lo mejor hay más gente que se fija en mí. En cualquier caso, mi principal motivación es dar lo mejor en el campo y ayudar al equipo en lo posible», ha asegurado durante la competición. Ya jugó contra el equipo del Cholo en la pasada fase de grupos de la Champions.

Con Eslovaquia actúa en la posición en la que empezó. En sus comienzos en el juvenil del MSK Zilina de su país, Hancko era lateral izquierdo. Era un joven prometedor y la Fiorentina se interesó en él y lo contrató, aunque apenas jugó cinco partidos. Su explosión llegó en el Sparta Praga, donde se convirtió en central, el puesto en el que ha hecho carrera. Esa polivalencia es otro punto a favor para llegar al Metropolitano.

La locura de Hancko por el fútbol le llegó a través de su padre, Jan, que lo entrenó en sus primeros años, hasta que cumplió 12. «Cuando era niño no me gustaban los dibujos animados, en cambio mis padres siempre me ponían un vídeo con los mejores momentos del Mundial de Francia de 1998; todavía hov bromean con eso», aseguró en una entrevista a la revista «Helden 65». Jan era exigente con su hijo: «Al llegar a casa y acabar los partidos me decía: "Podemos hablar del 97 por ciento que lo hiciste bien o del tres por ciento que no fue tan bien"», recuerda. Le sigue llamando antes y

#### Eslovaquia (1-4-3-3)

Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozeník y Haraslin. Seleccionador: Calzone.

#### Ucrania (1-4-2-3-1)

Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Stepanenko, Shaparenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Seleccionador: Rebrov.

**Árbitro:** Michael Oliver (Inglaterra). Estadio: Düsseldorf Arena. Hora: (15:00, La 2).

después de cada partido. Con 15 años reclamó la atención del Zilina e ingresó en su academia. Comenzó una nueva vida para él. «Aprendimos a jugar al fútbol según la escuela holandesa Cruyff Football. Jugamos en un sistema 4-3-3, atacando y teniendo posesión», desvela en la misma revista. Su progresión le llevó a la Fiorentina en 2018, con 19 años.

La vida personal de Hancko está ligada al deporte. Su esposa es la tenista checa Kristyna Pliskova. Se conocieron cuando David jugaba en el Sparta, aunque en realidad el primer contacto lo tuvieron a través de Instagram. Tras caer en la anterior Eurocopa en la primera fase, el futbolista fue a Wimbledon para estar con Kristyna y vieron a Federer, pero no se atrevió a pedirle hacerse una foto, algo de lo que todavía se arrepiente. Tiene un hijo de dos años, Adam.

Hancko jugaráhoy contra Ucrania en busca de certificar la clasificación para octavos. «Sentimos mucha empatía por ellos y les deseamos lo mejor», afirmó el defensa sobre la guerra con Rusia.

#### Grupo C

#### **Jovic rescata** a Serbia en el minuto 96

Eduardo Cornago. MADRID

Serbia estaba a punto de despedirse de la Eurocopa y Eslovenia ya divisaba su primer triunfo de la historia en el torneo, pero... Rajkovic abandonó la portería serbia para acudir al remate de un saque de esquina. Era el último minuto de la prolongación. Y el córner acabó en la cabeza de Luka Jovic. El que fuera delantero del Real Madrid consiguió enganchar un testarazo ante el que no pudo responder Jan Oblak, que vio el remate ya dentro de la portería. Serbia sobrevivió en el 96 y se jugará todo en la última jornada ante Dinamarca. Para Eslovenia es el segundo empate del torneo y necesitará al menos empatar ante Inglaterra si quiere seguir adelante.

El partido llegó marcado por las protestas de Serbia después de los cánticos que se escucharon en el Croacia-Albania. Numerosos grupos de seguidores de ambas selecciones gritaron al unísono «Maten a los serbios» y un periodista albanés exhibió una bandera de la «Gran Albania». La Federación Serbia de Fútbol solicitó a los responsables del torneo que tomaran medidas contra ambas selecciones o si no los balcánicos se retirarían. De momento empataron ante Eslovenia y están a la espera de lo que decida la UEFA.

#### Eslovenia 68' Karnicnik

Serbia 96' Jovic

#### Eslovenia (1-4-4-2)

Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic (Verbic, 76'), Elsnik (Brekalo, 91'), Cerin, Mlakar (Stankovic, 63'); Sporar y Sesko (Vipotnik,

#### Serbia (1-3-4-3)

Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (Birmancevic, 82'), Ilic, Lukic (M. Savic, 64'), Mladenovic (Gacinovic, 46'); Tadic (Samardzic, 82'); Vlahovic (Jovic, 64') y Mitrovic.

Arbitro: Istvan Kovacs (Rumanía). Amonestó a Mladenovic, Lukic, Jovic, Gacinovic y Vipotnik. Incidencias: 66.000 espectadores en el Allianz Arena. Partido de la segunda jornada del Grupo C.

### La importancia de meterla

Nico Williams dirigió un ballet rojo espectacular, protagonista ante italianos vestidos del Madrid

inston S. Churchill (1874-1965), que habló y escribió de todo y tuvo opiniones contradictorias sobre los transalpinos, decía que «los italianos pierden las guerras como si fueran partidos de fútbol y los partidos de fútbol como si fueran guerras». Algún designio, inescrutable y comercial, por supuesto, de la UEFA, vistió a la selección italiana de blanco como el Madrid de Florentino, de Vinicius y ahora de Mbappé. La magia del color, sin embargo, está reservada para el equipo del Bernabéu y, al menos ayer, no se contagió, bueno, para meterse un gol en propia puerta, algo que demuestra la importancia de meterla, lo haga quien lo haga. Vujadin Boskov (1931-2014), un serbio - en sus tiempos yugoslavo - que también entrenó al Madrid sentenciaba con aquello de «fútbol es fútbol». Ayer, ante Italia, el fútbol fue España y, sobre todo, un navarrico llamado Nico Williams, que enloqueció y desarboló a la defensa contraria y, además, centró para que, tras un sutil toque de Morata, Calafiori empujara el balón dentro de su propia portería. Casi todo fue espectacular, una especie de ballet rojo alrededor de un balón que debió ser culminado con media docena de goles, aunque el que vale fue todo menos estético.

Jesús Rivasés



«El fútbol vertical y vistoso ya ha enviado al desván del olvido al histórico pero monótono tiki-taka»

España jugó mejor que una Italia que no parecía Italia, sin duda porque los españoles lo hicieron mejor, pero también más vistoso, sin un encadenamiento interminable de pases que no van a ninguna parte. La euforia ha vuelto, después de bastantes años, a la selección española, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. El camino que queda por delante es largo, complicado y, en cualquier momento puede haber un tropiezo, pero hay alegría en las botas de los futbolistas españoles y eso también es importante. El fútbol es una guerra, no exenta de violencia, pero en principio incruenta. Los italianos, durante muchos años fueron maestros en el manejo de la estrategia y la táctica y en el dominio de dar el golpe definitivo en el momento preciso, pero ayer fueron impotentes ante la verticalidad vistosa que ya ha hecho olvidar al histórico pero monótono tiki-taka. El éxito final de España es que cuando la legendaria «squadra azzurra» intentó y pudo empatar, los españoles arrumbaron complejos y fantasmas con tanta convicción y poderío que, esta vez, los italianos ni tan siquiera perdieron un partido de fútbol como si hubiera sido una guerra, como apuntaba Churchill. Es la importancia, por supuesto, de meterla.

#### Grupo A

- 1º jornada: Alemania, 5-Escocia, 1 y Hungría, 1-Suiza, 3.
- 2ª jornada: Alemania, 2-Hungría, 0 y Escocia, 1-Suiza, 1.
- 3ª jornada: Suiza-Alemania (23, 21:00, La 1) y Escocia-Hungría (23, 21:00, La 2 y Tdp).

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Alemania | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 7   | 1   |
| 2.Suiza     | 4    | 2  | 1  | 1  | 0  | 4   | 2   |
| 3.Escocia   | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 2   | 6   |
| 4.Hungria   | 0    | 2  | 0  | 0  | 2  | 1   | 5   |

#### Grupo B

- 1ª jornada: **España**, 3-Croacia, 0 e Italia, 2-Albania, 1
- 2ª jornada: Croacia 2-Albania, 2 y **España**, 1-Italia, 0.
- 3ª jornada: Albania-**España** (24, 21:00, La 1) y Croacia-Italia (24, 21:00, La 1).

|           | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-----------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. España | 6    | 2  | 2  | 0  | 0  | 4   | 0   |
| 2.Italia  | 3    | 2  | 1  | 0  | 0  | 2   | 2   |
| 3.Albania | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 3   | 4   |
| 4.Croacia | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 2   | 5   |

#### Grupo C

- 1ª jornada: Eslovenia, 1-Dinamarca, 1 y Serbia, 0-Inglaterra, 1.
- 2ª jornada: Eslovenia, 1-Serbia, 1 y Dinamarca, 1-Inglaterra, 1.
- 3º jorn.: Dinamarca-Serbia (25, 21:00, La 2 y Tdp) e Inglaterra-Eslovenia (25, 21:00, La 1).

|               | Pts. | 1, | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|---------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Inglaterra | 4    | 2  | 1  | 1  | 0  | 2   | 1   |
| 2. Eslovenia  | 2    | 2  | 0  | 2  | 0  | 2   | 2   |
| 3.Dinamarca   | 2    | 2  | 0  | 2  | 0  | 2   | 2   |
| 4.Serbia      | 1    | 2  | 0  | 1  | 1  | 1   | 2   |

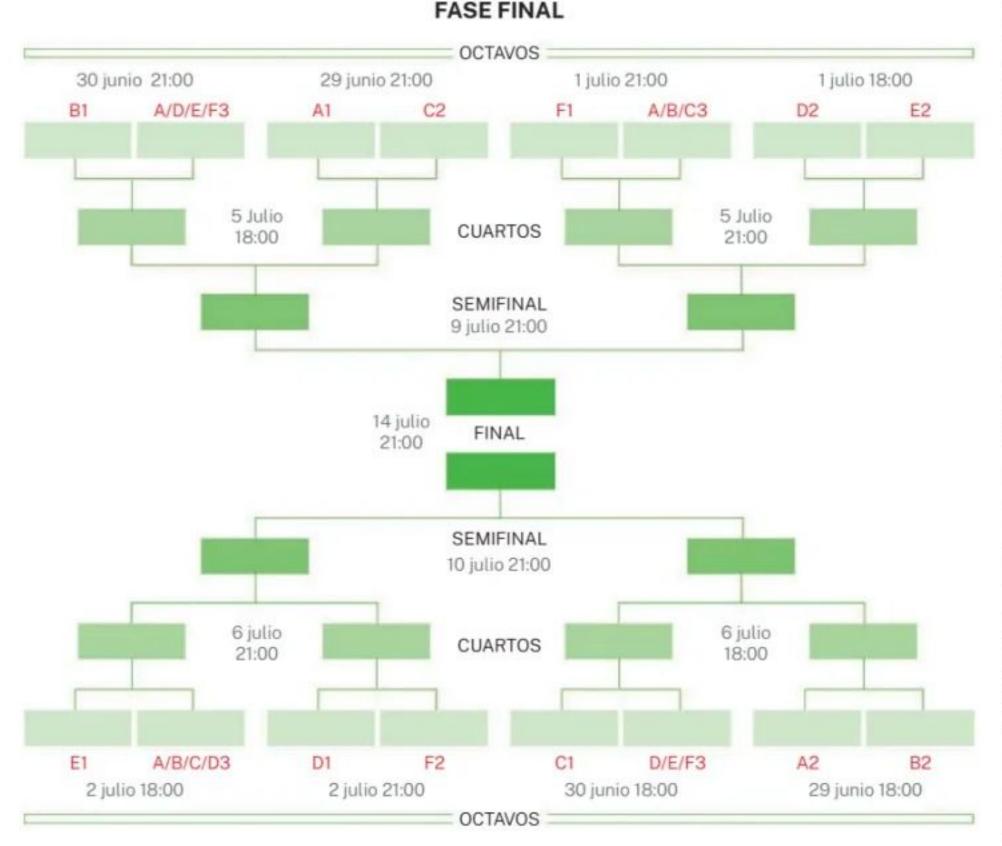

#### Grupo D

- 1ª jornada: Polonia, 1-Países Bajos, 2 y Austria, 0-Francia, 1. 2ª jornada: Polonia-Austria (18:00, La 1) y
- Países Bajos-Francia (21:00, La 1).

  3º jornada: Francia-Polonia (25, 18:00, La 1) y
  Países Bajos-Austria (25, 18:00, La 1).

| Pts. | J.          | G.                | E.                      | P.                            | GF.                                 | GC                                          |
|------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3    | 1           | 1                 | 0                       | 0                             | 2                                   | 1                                           |
| 3    | 1           | 1                 | 0                       | 0                             | 1                                   | 0                                           |
| 0    | 1           | 0                 | 0                       | 1                             | 0                                   | 1                                           |
| 0    | 1           | 0                 | 0                       | 1                             | 1                                   | 2                                           |
|      | 3<br>3<br>0 | 3 1<br>3 1<br>0 1 | 3 1 1<br>3 1 1<br>0 1 0 | 3 1 1 0<br>3 1 1 0<br>0 1 0 0 | 3 1 1 0 0<br>3 1 1 0 0<br>0 1 0 0 1 | 9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 |

#### Grupo E

- 1ª jornada: Rumanía, 3-Ucrania, 0 y Bélgica, 0-Eslovaquia, 1.
- 2ª jornada: Eslovaquia-Ucrania (15:00, La 2 y Tdp) y Bélgica-Rumanía (22, 21:00, La 1). 3ª jorn.: Eslovaquia-Rumanía (26, 18:00, La 2 y Tdp) y Ucrania-Bélgica (26, 18:00, La 1).

|              | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|--------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Rumanía   | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 0   |
| 2.Eslovaquia | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 1   | 0   |
| 3.Bélgica    | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 1   |
| 4.Ucrania    | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 3   |

#### Grupo F

- 1ª jornada: Turquía, 3-Georgia, 1 y Portugal, 2-Chequia, 1.
- 2º jornada: Georgia-Chequia (22, 15:00, La 1) y Turquía-Portugal (22, 18:00, La 1). 3º jornada: Georgia-Portugal (26, 21:00, La 1)
- y Chequia-Turquia (26, 21:00, La 2 y Tdp).

|          |     | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC |
|----------|-----|------|----|----|----|----|-----|----|
| 1. Turqu | ía  | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 1  |
| 2.Portu  | gal | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 2   | 1  |
| 3.Chequ  | uia | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 2  |
| 4.Georg  | ia  | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 3  |

#### La recomendación del día

#### «Fútbol. Una religión en busca de un Dios», la pasión póstuma de Vázquez Montalbán

Manuel Vázquez Montalbán escribía de fútbol y de gastronomía con la misma pasión que dedicaba a las novelas de Carvalho. O probablemente más. Él fue uno de los intelectuales que se acercaron al fútbol cuando no estaba bien visto entre su gremio y

antes de morir decidió ordenar sus escritos futbolísticos en un libro. Le dio tiempo a seleccionarlos, pero no a verlo publicado. La muerte le sorprendió en Bangkok sin que el libro hubiera podido salir de su ordenador. De la edición se encargó su hijo, el también

escritor Daniel Vázquez Sallés. Los artículos están ordenados por temática para que haya un hilo conductor y en ellos se refleja el pensamiento futbolístico de Vázquez Montalbán a lo largo de 35 años, desde sus comienzos en la revista Triunfo hasta El País.



«FÚTBOL. UNA RELIGIÓN EN BUSCA DE UN DIOS» MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN (DEBATE)



Alcaraz juguetea con su raqueta en pleno partido ante Draper en Queen's

# A pensar en Wimbledon

Alcaraz se despide de Queen's en octavos ante Jack Draper. El saque del zurdo británico fue una pesadilla

#### Mariano Ruiz Díez. MADRID

La derrota de Alcaraz en los octavos de final de Queen's ante Jack Draper (7-6 y 6-3 en una hora y 40 minutos) ayuda a redimensionar su título de hace un año en el club del barrio de Fulham. Lo que sucedió fue extraordinario para tratarse del tercer torneo de hierba en el que competía en su vida. Y luego llegó la locura de Wimbledon. Este curso alcanzará el tercer Grand Slam del año, donde defiende título, con dos partidos oficiales sobre el pasto, aunque no es descartable que participe la próxima semana en la exhibición de Hurlingham. La derrota también

supone que caiga al número tres del mundo y Djokovic ocupe el dos, aunque el relevo es lo de menos porque el serbio no va a estar en Wimbledon, así que Carlitos solo se vería con Sinner, que ya está en cuartos de Halle, en una hipotética final.

Alcaraz se vio desbordado por uno de los jugadores más en forma del circuito. Draper, con su zurda y su saque abierto, ganó la semana pasada en Stuttgart y hoy su ambición está a la altura de su tenis, sobre todo de su servicio. Carlitos se vio desbordado en los momentos críticos. Resistió durante el primer set hasta el desempate, aunque ya se vio que estaba lejos de la valentía y el atrevimiento de otras tardes. En el tie-break llegó el monólogo del británico. Se situó 4-0 y se llevó el primer parcial sin sentirse presionado. Su servicio fue into cable para Alcaraz. El murciano tuvo varias situaciones de 15-30, pero solo llegó a disponer de una bola de break en todo el partido que no aprovechó. Era la primera vez que Alcaraz jugaba

ante un zurdo en hierba y por eso se entrenó la jornada anterior con Cameron Norrie, pero le sirvió de poco. Draper llevó siempre el peso del partido y supo dar un paso adelante cuando asumió que Alcaraz estaba lejos del jugador de hace un par de semanas. El británico resolvió por la vía rápida como si hubiera atendido la petición de muchos de los aficiona-

13

victorias seguidas llevaba Alcaraz en hierba. No perdía desde los octavos de Wimbledon 2022

**14** 

puntos al resto fueron solo los que pudo sumar Carlitos ante el servicio de Jack Draper dos, que estaban como locos para que el partido acabara pronto y poder presenciar el Dinamarca-Inglaterra de la Eurocopa.

A Carlitos no solo le fastidió la derrota, tampoco le hizo gracia la nueva regla del reloj de saque. Resulta que en Halle y Queen's, la ATP ha decidido probar que el reloj de saque salte en cuanto acaba el punto anterior. Es «una locura» y «malo para los jugadores» fue la reflexión del español. El árbitro no canta en estos dos torneos cuando empieza el tiempo y eso supone que haya menos tiempo entre punto y punto. «El juez de silla me ha dicho que es una nueva regla, que el reloj nunca para y que después de que el punto acaba empieza a contar el reloj. Es malo para el jugador. Acabo el punto en la red y no tengo tiempo para ir a por las pelotas. No hablo de ira por la toalla. Es que no tengo tiempo ni para ir a las pelotas. Es una locura. Nunca lo he visto en el tenis», afirmó Carlitos con un cabreo monumental y dispuesto a hablar con la ATP para corregirlo.

#### La F-1 en Barcelona, a la espera de Carlos Sainz

Fran Castro. MADRID

El Gran Premio de España llega al circuito de Barcelona-Cataluña marcado por el futuro de Carlos Sainz. El anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari le cogió con el pie cambiado y cuando todo apuntaba a que recalaría en Mercedes para sustituir a quien le ha quitado el puesto en Maranello, la irrupción del joven Kimi Antonelli ha trastocado totalmente sus planes.

A estas alturas de temporada no es ni medio normal que un piloto del nivel de Sainz desconozca su futuro más inmediato. El madrileño se debate entre dos escuderías: Williams y Audi. Los rumores cada vez apuntan más a la primera y eso sería un paso atrás más que considerable. Es cierto que la mítica escudería británica venida a menos está dando pasos al frente que le permiten ver en el horizonte cierta evolución, pero... la entrada de financiación contrasta con que la estructura está controlada por Toto Wolf, el jefe de equipo de Mercedes que ha dicho no a Sainz. Wolf podría haber ofrecido el asiento en Williams, que por supuesto está motorizado por la marca alemana, por si Antonelli en su primer año no mostrara el rendimiento adecuado y el equipo tuviera que tirar de Sainz definitivamente.

La otra opción es Audi, lo que sería el lugar ideal en el que estar, ya que tiene detrás a todo un grupo automovilístico y siempre han ganado en todas las competiciones en las que han estado. Lo malo es que hasta 2026 no entrarán de forma oficial en el Mundial, y mientras tanto, es decir, en 2025, seguirá siendo Sauber con motor Ferrari, algo que no gusta a Sainz, que desconfía de la evolución que pueda tener el equipo a pesar de que lo dirige una de las personas que más le ayudó en McLaren, Andrea Seidl. El madrileño está tardando demasiado en anunciar sus planes y, eso sí, parece descartado que pueda tomarse un año sabático.

TIEMPO 67 LA RAZÓN • Viernes. 21 de junio de 2024

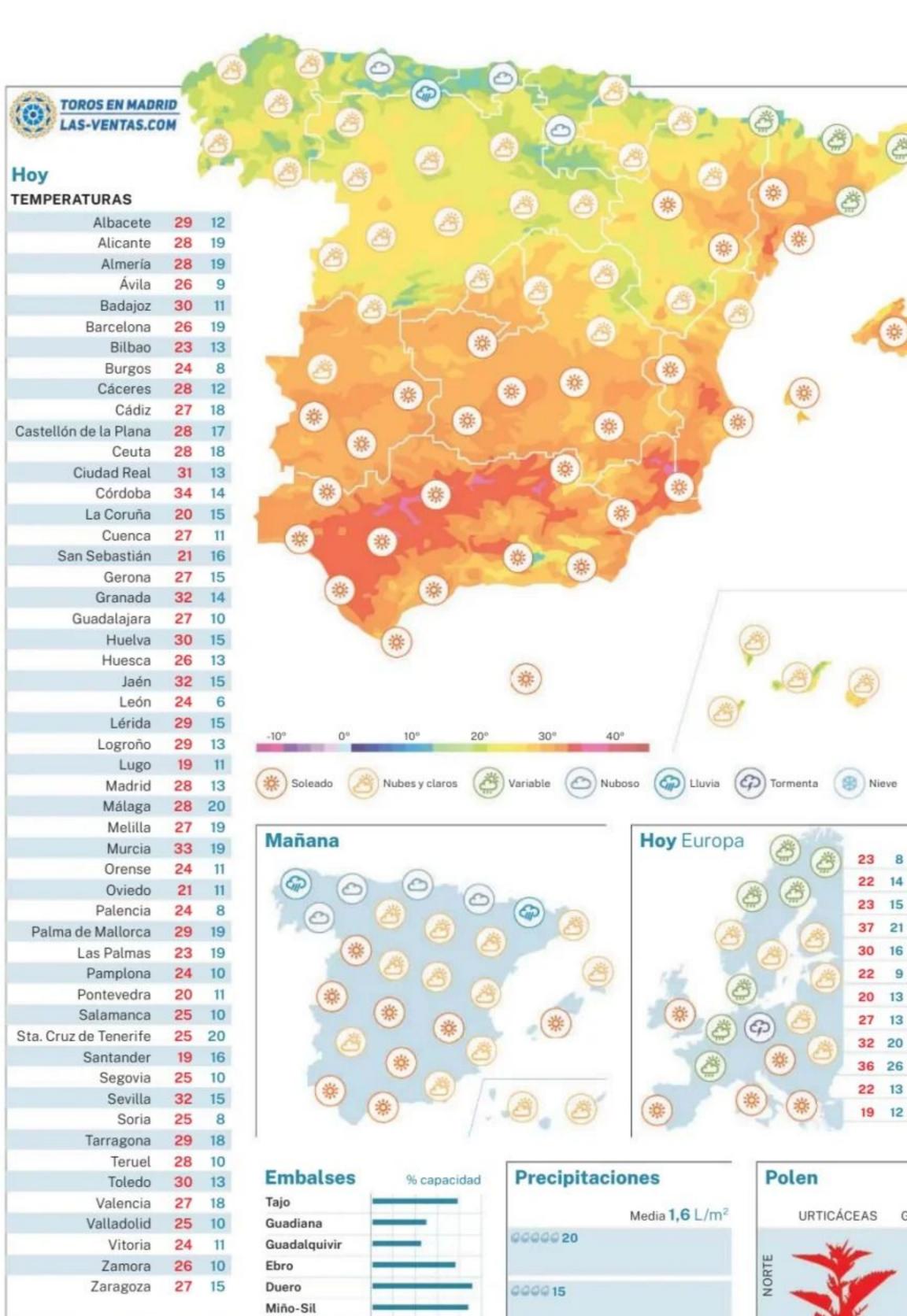

Júcar

Segura

Madrid

06:44 21:48

Nueva

Creciente

Llena

Menguante ()

21:54 05:39

6/06

14/06

22/06

28/06

Guadalete-Bar.

Med. Andaluza

Galicia Costa

Cataluña Int.

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

0 20 40 60 80 100

P. Vasco Int.

#### El hombre del tiempo Ya es verano



#### Roberto Brasero

esde ayer a las 22 horas y 51 minutos, concretamente. Y el verano se estrena con una subida de las temperaturas que ya vamos a notar hoy y más aún durante el fin de semana. Hoy no se repetirán estas fuertes tormentas que protagonizaron ayer la despedida de la primavera. La DANA ya se aleja y predominarán cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Por la tarde crecerán nubes en el noreste peninsular, sierras de la zona centro y la isla de Mallorca, con probabilidad de algún chubasco disperso. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y poco nuboso al sur. Suben hoy las temperaturas de forma casi generalizada en la Península, en Baleares y en medianías de Canarias. Se esperan esta tarde 30º en Toledo, 31º en Tarragona o 32º en Sevilla. Mañana serán todavía más altas, salvo en el Cantábrico donde no cambian y seguirán los 20º o 22º de máxima mientras que en Andalucía pasarán de los 35º a la sombra.

#### A tener en cuenta



Lisboa

Paris

Roma

Berlin

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

16

9

13

13

12

Un equipo de investigación internacional ha hallado el bosque marino de hidrocoral rojo más austral y a menor profundidad encontrado hasta la fecha, situado en la Reserva Nacional Kawésgar, un área silvestre protegida por Chile en el Estrecho de Magallanes.



Pesaba apenas diez kilos v coexistió con «parientes» más grandes sin competir por los recursos hace 11 millones de años: descubren la especie de gran simio más pequeña conocida hasta ahora en Alemania: «Buronius manfredschmidi».

#### Índice ultravioleta

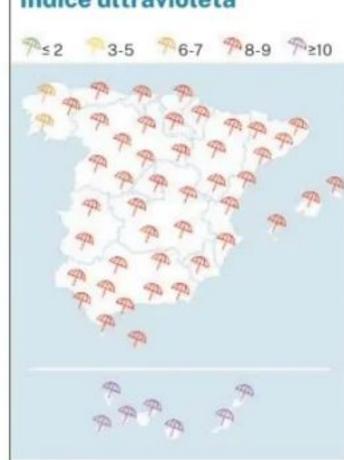

### 00010 405 Cantabria, País Vasco, Navarra y Cataluña 02 Asturias y Aragón

Resto de comunidades

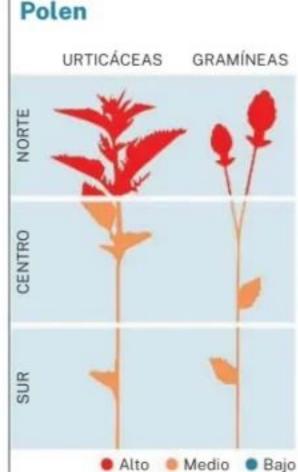



El grupo audiovisual Atresmedia anota la mayor distancia histórica con su competidor, Mediaset

**Antena 3 lidera por tercera temporada** consecutiva y laSexta es la cadena que más crece y se impone de nuevo a su rival. Las temáticas del grupo alcanzan su mejor curso histórico

# Atresmedia arrasa

Luis R. Camero. MADRID

tresmedia TV culmina otro curso televisivo para la historia.
Por tercera temporada consecutiva, el
grupo audiovisual conquista el liderazgo absoluto de audiencias, a
pesar de tener un canal menos que
su competidor, ylo hace alcanzando distancias históricas. Consigue
así la deseada triple corona de las
audiencias, por tercera temporada
consecutiva y aumentando su incontestable liderazgo: es el Grupo

líder con la mayor ventaja histórica sobre su competidor; Antena 3, la cadena líder con la mayor distancia en 28 años, y la Sexta es líder por encima de su rival, por 11 temporadas consecutivas. Mientras, Mediaset y Telecinco caen a su peor balance histórico de temporada. «Informativos Telecinco» pierde casi un punto y también cae a su mínimo histórico, un 10,6%, igualmente por segunda temporada consecutiva. Por su parte, La 1, pese al desembolso en derechos deportivos, se disputa también la segunda plaza en torno a la barrera del 10%.

Antena 3 logra su tercera temporada como la cadena líder. Un curso televisivo que ha dominado rotundamente, mes ames, yen el que se ha consolidado como la tv por la que más espectadores pasan cada día, con cerca de 11,8 millones. Ha sido nuevamente la primera cadena elegida por el público para informarse y para entretenerse: los informativos, programas y las series de mayor éxito están en Antena 3. Además, ha reinado en la mayoría de franjas, de la mañana al «primetime», demostrando que, cuando más gente hay viendo la televisión, los espectadores eligen

«la tele abierta». Antena 3 suma otro curso como la tv líder con un 13% de cuota de pantalla media, resultado con el que abre la mayor brecha con su inmediato competidor, Telecinco. En esta temporada, Antena3hamantenidosudominio en el número de días en los que ha sido la televisión líder, ganando en el 82% de las jornadas de la temporada. Además, en el 92% de los días ha logrado la emisión más vista y en un 93% concentra las 500 emisiones más vistas del curso televisivo. Otros de los hitos que respaldan la histórica temporada para la cadena es que ha logrado el 90% de los minutos de oro del curso. Lidera todas las franjas de la mañana al prime time, entre ellas las de mayor consumo: además de arrollar en la franja estelar (a +4,2 puntos de su rival directo) – donde también gana en target comercial – gana la sobremesa y la tarde y conquista también la mañana.

#### Liderazgo informativo

Antena 3 Noticias, con un 18,6% de cuota y única oferta informativa que supera los 2 millones de espectadores de media, vuelve a liderar este curso por sexta temporada consecutiva, afianzando su mejor

racha histórica de liderazgo, con la mayor distancia histórica con su competidor (+8 puntos). Antena 3 Noticias 2 repite como el informativo más visto de la televisión. Además, es el contenido regular más visto de la televisión, por 3ª temporada consecutiva, con una media de cerca de 2,2 millones de espectadores y un 18%. Antena 3 Noticias 1 cierra el curso con un extraordinario 21,9% de cuota de pantalla, el mejor dato en 18 temporadas, desde la 2005-06, y más de 2,1 millones de espectadores. Es el informativo más competitivo de la televisión por sexto curso consecutivo y amplía la distancia con su rival hasta los 10,6 puntos, la más alta en 27 temporadas, desde la 95-96. Durante sábado y el domingo, Antena 3 Noticias Fin de

Semana es la opción informativa líder del fin de semana por cuarta temporada y logra una media del 16% y más de 1,7 millones de seguidores. En cuanto a actualidad deportiva, Antena 3 se vuelve a coronar como la cadena con los informativos deportivos más vistos de la televisión. «Espejo Público» logra una gran temporada subiendo al 12,9% de cuota, con 343.000 seguidores de media y más de 2,2 millones de espectadores únicos.

Antena 3 consigue esta temporada, al igual que la anterior, el entretenimiento líder y más

visto de la televisión. Vuelve a dominar el ranking de programas más vistos copando los cinco primeros puestos con «El Hormiguero», «Pasapalabra», «Tu cara me suena», «La ruleta de la suerte» y «La Voz», y con «El Desafío», «El 1%» y «La Voz Kids» también en el top 10 de entretenimiento. Destacar «El Hormiguero», que vuelve a ser el programa más visto de la televisión y líder por 10ª temporada(15,5% de cuota). En la tarde, «Yahora Sonsoles», el magacín más visto de la televisión, ha liderado durante toda la temporada con una media del 12% y cerca de un millón de seguidores de media, aventajando a su directo competidor en cerca de dos puntos y ganándole también en estricta coincidencia. Antena 3 también logra las series más vistas, dominando el top 10 con hasta 7

ficciones: «Sueños de libertad» como la serie más vista a diario tomando el relevo de «Amar es para siempre». «Entre Tierras» y «Cristo y Rey» son las series nacionales de Prime Time más vistas de las privadas, mientras que «Hermanos» y «Secretos de familia», los títulos internacionales más vistos. Y suma el triunfo de «Máxima» al ranking (+1y13,3%).

Atresmedia TV creceyes el Grupo líder de la temporada con la mayor distancia histórica con su competidor (+1,6 puntos) pese a tener un canal menos. Se corona por cuarto curso consecutivo como el grupo líder del prime time (26,9%), logrando una distancia en la franja estelar sobre su rival de +2 puntos, ygana también la mañana, sobremesa y tarde Es el grupo por

puntos, la mayor

distancia de Antena 3

con Telecinco

en 28 temporadas

puntos de distancia

alcanza Antena 3

Noticias con su

competidor

de cuota de pantalla

media ha

conseguido Antena

3 esta temporada

llones de espectadores únicos. Por su parte, atresplayer se ha consolidado como plataforma

el que más gente

pasa: casi 18,1 mi-

española de referencia. Con una estrategia que pone al contenido en el centro de su modelo, apostando por la innovación, la calidad, la diversidad y la variedad, atresplayer no ha dejado de crecer en esta temporada, mostrando su valor diferencial. Durante esta temporada, el catálogo se ha ido haciendomásgran-

de: «La red púrpu-

ra», «Déjate ver»,

«Camilo Supers-

tar», «Vestidas de

azul», «Entre tie-

rras», «Elenigma Nadiuska», «Una vida menos en Canarias», «Drag Race España: All Stars», «Sexo, famosos y muñecos de trapo», «Un nuevo amanecer», «La pasión turca», «Red Flags», «Beguinas», «La Pasión Turca», «Eva & Nicole» se han sumado a la familia de atresplayer. En Internet, Atresmedia y su plataforma atresplayer prolongan su liderazgo. Los canales temáticos de Atresmedia TV, anotan su mejor temporada histórica: Nova (2%) se alza como la cadena femenina líder; Neox (2%) sube y firma su mejor temporada desde 2019-20; Mega (1,6%) sube y logra su mejor curso en 5 años, despuntando en el late night con «El Chiringuito de Jugones», de nuevo líder de la noche deportiva y Atreseries (1,9%) también crece a su mejor curso histórico.



«Al rojo vivo» ha experimentado un crecimiento superando en su franja a la cadena pública

### laSexta: once temporadas consecutivas sobre su rival

La cadena de Atresmedia es la tercera privada más vista de la televisión y lidera sobre su competencia todos los meses

L. R. C. MADRID

aSexta obtiene, asimismo, un balance de temporada sobresaliente: es la televisión que más crece (+0,5 puntos) hasta el 6,5% y se sitúa una temporada más líder sobre su competidor y ya suma a su marcador once temporadas consecutivaspor delante. La cadena lidera sobre su rival también en target comercial (7,4%). Es, una temporada más, la tercera cadena privada más vista de la televisión y lidera frente a su rival todos los meses de la temporada. De hecho, en junio (6,4%) vuelve a ganarle y ya encadena 36 meses por delante de su adversario. Desde abril, incorpora a su oferta la retransmisión del Mundial de MotoGP y lo hace registrando los mejores datos desde 2016; tanto la carrera del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España (19,4% y 1.615.000) como la del Gran Premi Monster Energy de Catalunya (17,1% y 1.286.000) son líderes absolutas.

Y, si laSexta es la cadena que más crece esta temporada, laSexta Noticias hace lo propio entre las ofertas informativas, subiendo +0,6 puntos hasta 7,9% de cuota, creciendo en todas sus ediciones y todas superando a su rival. «Ju-

gones» finaliza temporada repitiendo su máxima cuota histórica con un 6,8%, deja otra temporada más sin opciones a su competidor (a 4,2 puntos). Igualmente, los programas diarios de laSexta vuelven a demostrar el músculo informativo de la cadena. «Al rojo vivo» experimenta un extraordinario crecimiento de +1,5 puntos hasta el 11,5% de cuota, superando en la franja a la cadena pública (8,3%) y duplicando ampliamente a su competidor directo (4,8%). «Más vale tarde» (6,9% y 563.000) crece +0,7 puntos hasta su mejor cuota en 4 temporadas, desde la 2019-20, ampliando la distancia con su principal rival a +2,6 puntos (4,3%). «laSexta Clave» se afianza en la cadena y alcanza su mejor temporada histórica, con un 5,2% de cuota (+0,6 puntos).

Los programas semanales de laSexta siguen obteniendo grandes resultados: «Lo de Évole» repite por 5º curso consecutivo como el programa más visto de la temporada en la cadena con una

El programa «Aruser@s» sigue líder de la mañana y pulveriza sus marcas históricas

media de un 7,6% de cuota de pantallay cerca de 1,1 millones de espectadores. «El Objetivo de Ana Pastor» (6,4%) registra una destacada subida de +1,2 puntos con sus entregas especiales de esta temporada, que son seguidas por una media de más de 2,4 millones de espectadores únicos y 627.000 televidentes. «Salvados» también cierra el curso al alza con un 6,2% de cuota de pantalla y 849.000 espectadores de media. En la noche del viernes, «laSexta Columna» crece al 6,5% de cuota (+0,7 puntos). Por su parte, «Equipo de investigación» también sube hasta su mejor cuota en tres temporadas, (5,5%, y 633.000 seguidores de media). Y, los sábados, «laSexta Xplica» firma su mejor temporada (5,5% -+0,5 puntos-).

El entretenimiento también triunfa en laSexta, con «Aruser@ s» más líder de la mañana (17,8% de cuota de pantalla, cerca de 400.000 seguidores de media). También destacan «Zapeando» (5,9%, más de 553.000 seguidores de media); «El Intermedio» se mantiene como el programa diario más visto de laSexta (7,5% y supera el millón de espectadores»; «Apatrullando», (8,2%) y «La Roca», que sube y registra su mejor temporada con un 4,6% de cuota y 462.000 seguidores de media.



#### EL ACTOR Y CÓMICO RAFA MAZA, EN «TU CARA ME SUENA»



Antena 3 estrena hoy, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega del exitoso programa

«Tu cara me suena», con Manel Fuentes, disponible en atresplayer. Los concursantes demostrarán sus dotes ante el jurado compuesto por Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Santiago Segura. Hoy,

los espectadores disfrutarán de imitaciones como Raquel Sánchez Silva. que se meterá en la piel de Gala. Juanra Bonet y David Fernández serán Héctor y Tito. Raoul Vázquez imitará a Manuel Carrasco. Por su parte, Julia Medina cantará como Funambulista, mientras que Miguel Lago imitará a Luis Miguel.

David Bustamante interpretará a Joaquín Sabina. Supremme de Luxe actuará como Javier Solís. Conchita será Simba ('El Rey León'). Además, la gala de este viernes contará con Rafa Maza como estrella invitada. El actor y cómico se atreverá con el tema 'Yo quiero verte danzar', de Franco Battiato.

#### LA1

10:40 Mañaneros.

14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca.

15:00 Telediario 1.

15:45 Informativo territorial.

16:10 El tiempo.

16:15 Salón de té La Moderna.

16:45 La Promesa.

17:40 UEFA Euro 2024.

Polonia-Austria.

20:00 Camino a Berlín. 20:30 Telediario 2.

20:40 UEFA Euro 2024.

Países Bajos-Francia.

23:00 La suerte en tus manos. 23.05 La gran familia. «Godzilla

vs. Kong».

#### LA 2

13:55 Vía de la Plata: diario de

un ciclista.

14:40 UEFA Euro 2024. Eslovaquia-Ucrania.

16.55 Grandes documentales.

18:05 El escarabajo verde.

18:35 Atención obras.

19.10 El Paraíso de las Señoras.

20:30 Días de cine.

21:30 Plano general.

22.00 Historia de nuestro cine. «Torrente, el brazo tonto

de la ley». 23:40 Historia de nuestro cine:

coloquio.

#### **TELEMADRID**

11:20 120 minutos.

14:00 Telenoticias.

15.30 Cine de sobremesa.

«¡Vaya un fugitivo!».

16.55 Cine de tarde. «Camino de la jungla».

19:25 Madrid directo.

20:30 Telenoticias.

21:35 El show de Bertín.

23:40 Atrápame si puedes Celebrity.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público.

Con Susanna Griso. Con la colaboración de Lorena García, Victoria Arnáu, Miguel Valls y Gema

López. 13:20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe. 15:30 Deportes.

> Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad. 17:00 Pecado original.

18:00 Y ahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra. Concurso con Roberto

Leal. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y

Esther Vaguero.

21:45 Deportes. Con Rocio Martinez,

Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21:55 El tiempo.

22:10 Tu cara me suena. 01:30 Tu cara me suena.

Grandes éxitos.

#### TRECE

14.50 Sesión doble. «La batalla de Las Ardenas».

18.15 Western, «Caravana de mujeres».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

21:15 Xtantos.

21:40 El tiempo en Trece.

21:50 Classics presentación.

22.00 Cine Classics, «Toro

salvaje».

#### LA SEXTA

09:00 Aruser@s.

11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García

Ferreras.

14:30 La Sexta noticias 1ª edición.

Con Helena Resano.

**15:15** Jugones. 15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

Con Dani Mateo.

17:15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina

Pardo. 20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21:30 La Sexta Columna. Pioneras feministas: tus abuelas ya eran

guerreras. 22.30 Equipo de investigación. El falso obispo, el barman

y las monjas rebeldes. 23.35 Equipo de investigación. El cura: Operación Pájaro Espino.

00.45 Equipo de investigación.

#### MOVISTAR PLUS+

16:05 Cine. «Operación Kandahar».

17.50 Día D: la batalla en color.

19:39 Informe Plus+. Fútbol y homofobia.

20:30 InfoDeportePlus+. 21:00 Ilustres ignorantes.

21:31 El consultorio de Berto. 22:00 Cine, «Buscando a

Coque», 23:30 La noche + corta.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz.

10:00 El príncipe de Bel Air.

12:40 Los Simpson.

16:00 The Big Bang Theory. 18:30 El joven Sheldon.

22:00 Cine. «Cobra, el brazo

fuerte de la ley». 00:00 Cine, «Teléfono».

01:45 Cine, «El temerario Ives». 03:00 Pokerstars en vivo.

03:30 The Game Show.

#### NOVA

10:40 Caso abierto.

14:30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

15:00 Esposa joven.

16:20 La viuda de blanco. 17:30 El zorro, la espada y la

rosa. 18:00 A que no me dejas.

19:45 Corazón guerrero.

21:30 Guerra de rosas. 00:00 La presa.

#### MEGA

10:00 Crímenes imperfectos.

14:30 Vida bajo cero.

19:00 Cazatesoros.

21:30 ¿Quién da más?

02:30 Jokerbet: ¡damos juego! 03:10 La Winaneta de Winamax.

03:40 Ventaprime.

04:10 Crimenes imperfectos.

STAR CHANNEL

10.56 CSI: Vegas. 15:29 Cine. «Hombres de

negro».

17:05 Cine, «Los Vengadores».

19.16 CSI Las Vegas.

21:05 Blue Bloods. 22:00 Cine. «Asesinato en el

Orient Express». 23:51 Cine. «El cobrador de deudas II».

01.28 CSI Las Vegas.

#### **CUATRO**

07:30 ¡Toma salami!

08:20 Alerta Cobra.

09:20 25 palabras.

10:25 El concurso del año.

11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro.

15:15 El tiempo.

15:30 Todo es mentira.

18:30 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro.

20:40 ElDesmarque Cuatro.

20:55 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 El blockbuster.

«Transporter». 00.40 Cine Cuatro, «Elefante

blanco».

#### **TELECINCO**

08:55 La mirada crítica.

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco. 15:30 ElDesmarque Telecinco.

15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida. 17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 El tiempo.

21:45 ElDesmarque Telecinco.

22:00 ¡De viernes! 02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

WARNER TV

11.34 The Big Bang Theory.

16:00 Cine. «3 días para matar». 17.53 El joven Sheldon.

22:05 Cine. «Pacific Rim:

Insurrección». 23.49 El joven Sheldon.

00:42 Cine. «Invasión a la Tierra». 02:33 Cine. «Assassin's Creed».

04:10 Cine. «U.S. Marshals». 06:09 Cine, «Wonder».

Conservas y Salazones

Travesia La Mar 12 • Colindres

# ANCHOAS

ARTESANÍA DEL CANTÁBRICO

anchoaslindaplaya.com

DÉSDE 1956

#### Autodefinido Sudoku

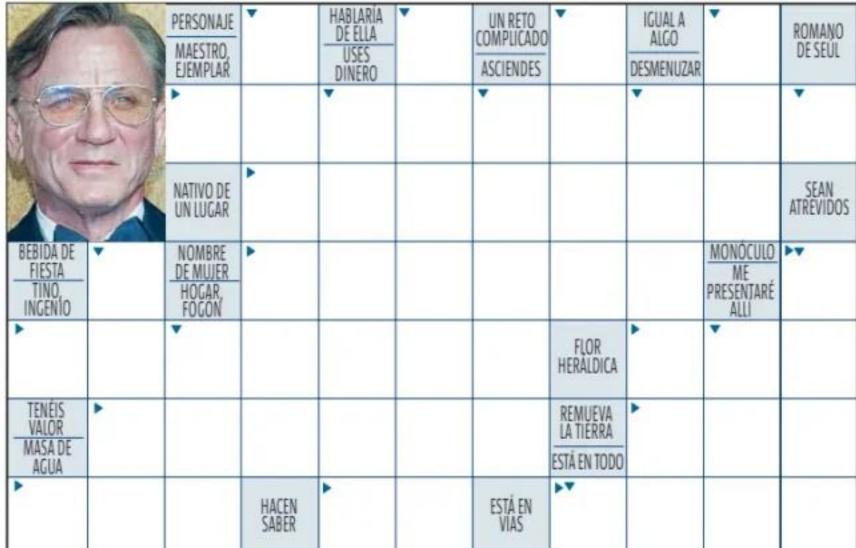

#### 6 5 6 6 8 9 9 8 5 6 8

| 5 | ı |   |   |   |   |   |   | 2 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 | 5 |   |   | 3 | 6 | 4 |   |   |
|   | 3 |   | 8 | 2 | 1 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
|   |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 |   |
|   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 5 | 4 | 2 |   | 8 |
|   |   |   | 6 | 8 | 7 |   |   | 9 | 3 |
|   |   | q |   |   |   |   |   |   | 7 |

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

Whatsapp

610203040

#### Crucigrama

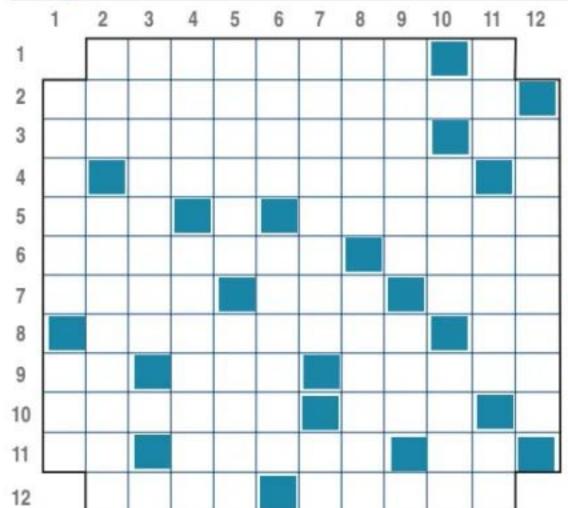

Horizontales: 1. Rasgo irregular hecho con un instrumento de escritura. -

2. Semblante expresivo de hostilidad (tres palabras). — 3. Ostentoso, lujoso.

Hacen época. - 4. Sustancia obtenida de la cáscara de la nuez. - 5. Los

principios del budismo. Un sábado muy complicado. - 6. Al revés,

maleducado, descortés. Tengo fe, por la otra punta. - 7. Falto de valor por

ser contrario a la ley. Se repite en Sicilia. Se informa con gafas. - 8.

Ladronzuelo, carterista. Transitar. - 9. Van en auxilio. Cólera, rabia. Evita

un riesgo. - 10. Ingenuidad y pureza del ánimo. Igualado al borde. - 11.

Expresión de lamento. Fuara atrevido. Principios de acuerdo. - 12. Caos en

Verticales: 1. Pone negros a los que se relacionan con él. Trozo de bacalao.

- 2. Al revés, son de pago. Al revés, natural de Uruguay. - 3. Disco de metal

con un agujero en medio. - 4. Que se comporta de un modo inhabitual.

Duros, compactos. - 5. Composición que se interpreta con movimiento

lento. Ría de Galicia. - 6. Letra griega. Sorteara. - 7. Discurso en alabanza de alguien. Lo último en sombrero. - 8. Conclusión, idea. Repetir. - 9.

Hueco, hinchado. La salida de Compostela. - 10. Su muerte bíblica fue una

burrada. Utilizar algo. - 11. El PSOE carece de principios. Al revés, regalara.

40 Ï 10

Juegan negras

#### Jeroglífico

**Ajedrez** 



¿Dónde está?

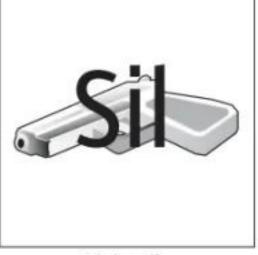

#### Ocho diferencias







Café cortado. - 12. Cosas que agradan o dan gusto.

Asia. Hablara en público.



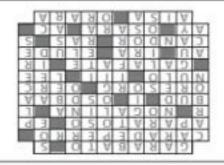

AJEDREZ: 1... Cf4+! arma, rio ARMARIO. En el

JEROGLÍFICO: EN EL



#### Santoral

Grupo Alfil

Radulfo, Meveno, Leufredo, Engelmond y Demetria.

#### Cumpleaños



JORGE MORAGAS embajador de España en Tanzania (59)

MARÍA ROSA MARCO POQUET «SALOMÉ»

cantante (85) MANU CHAO

cantautor (63)

**GUILLERMO DE WINDSOR** principe de Gales (42)

#### Loterias

| Jueves, 20 de junio | ONCE               |
|---------------------|--------------------|
| Número premiado     | S:017 14175        |
| Miércoles, 19       | S:030 04011        |
| Martes, 18          | S:017 90705        |
| Lunes, 17           | S:034 <b>75871</b> |
| Domingo, 16         | S:051 35385        |
| Sábado, 15          | S:009 33628        |
| Viernes, 14         | S:131 30006        |

#### BONOLOTO

Números



36

23,21

03-12-16-26-37-43 C-24/R-9 Aciertos 1.516.654.26 24.650,64 732,20

#### LOTERÍA NACIONAL

(()) Jueves, 20 de junio Número premiado 93233 3-4-8

#### **EUROMILLONES**

0 Martes, 18 de junio Números

03-11-33-34-36 01-12 Números estrella

#### LA PRIMITIVA

Jueves, 20 de junio



Números

02-27-31-39-47-48 C-20/R-9 Aciertos

44.527,08 5+C 2.776.63

#### **EL GORDO**

Números

Domingo, 16 de junio



05-11-23-38 40





viernes, 21 de junio de 2024

or supuesto que no. La izquierda política y mediática no puede soportar que Milei derrotara al peronismo. Era el fin del régimen corrupto de los Kirchner, pero, además, abría una nueva etapa para recuperar la economía de un país hermano con el que nos unen lazos tan sólidos como profundos. Desde entonces, recibió críticas, insultos y desplantes. A Sánchez y sus aliados les gustan los regímenes populistas y corruptos iberoamericanos. El disparate llegó al extremo de que el bocazas oficial del Gobierno, Óscar Puente, aseguró que Milei consumía drogas. Los permanentes exabruptos del estrafalario ministro muestran una incontinencia verbal insólita y le descalifican para el cargo. Me he preguntado muchas veces por qué se denigra actuando como mamporrero. No se respeta a sí mismo. Milei hizo unas declaraciones muy inoportunas, aunque luego se confirmó que, efectivamente, la mujer del presidente estaba siendo investigada. Hay que respetar la presunción de inocencia, aunque los sanchistas y sus medios de comunicación no lo hagan. No hay que actuar como Puente.

El presidente argentino comienza este viernes una visita privada a España. Ayuso acierta al concederle la medalla

#### Sin Perdón

# ¿Criticar a Sánchez es atacar la democracia?



Francisco Marhuenda

«No podemos aceptar que el presidente del Gobierno se apropie de las instituciones» internacional de Madrid. Como era previsible, las huestes sanchistas han arremetido contra ella e incluso aseguran que incumple la ley por no informar sobre este galardón. En lugar de criticar que Sánchez organizara una impresentable crisis diplomática han decidido acusarla de desleal por no someterse a los excéntricos caprichos de La Moncloa. No entiendo dónde está la deslealtad. En cualquier caso, lo más increíble es que las críticas de Milei, permanentemente insultado por Sánchez, sus ministros y las terminales mediáticas que controla el aparato propagandístico monclovita, las hayan convertido en un ataque a la democracia española. No recuerdo que Milei respondiera a las descalificaciones de los sanchistas diciendo que se atacaba a Argentina y sus instituciones. Sánchez no encarna la democracia española, aunque las palabras del presidente argentino fueron inadecuadas a pesar de sufrir permanentes y brutales ataques. Los dos comportamientos son inaceptables, pero no podemos aceptar que el presidente del Gobierno se apropie de las instituciones y que la política exterior de nuestro país esté sometida a sus caprichos e intereses partidistas. No podemos aceptar las cortinas de humo que buscan esconder sus problemas.



ocos intelectuales españoles han tenido tanta claridad de ideas al analizar la situación política catalana como José Ortega y Gasset, primera inteligencia del siglo XX español. Pedro Sáinz Rodríguez, consejero áulico en el Consejo Privado de Juan III, exministro de Educación, académico de la Real Academia Española, exiliado durante más de treinta años, mantuvo largas conversaciones en Lisboa y Estoril con el autor de La rebelión de las masas. Son pocas las referencias que existen de aquellos encuentros en los que rivalizaría la calidad intelectual. Don Juan asistió a algunos de ellos y conservaba memoria precisa de lo que ambos personajes hablaban y a veces debatían. «Tenía razón Ortega -me dijo un día ya en España Sáinz Rodríguez-a los independentistas no se les puede hacer ninguna concesión porque no sirve para nada. Lo quieren todo, lo exigen todo y no dejarán de hacerlo hasta que logren la independencia».

La posición de Ortega sigue vigente. Lo que ocurre es que el oportunismo político ha modificado la situación. Sin los votos del centro derecha vasco y del centro derecha catalán -PNV y Junts- resultará muy difícil para el Partido Popular

### La singularidad catalana y Pedro Sánchez



Luis María Anson de la Real Academia Española

«Sánchez sabe que los siete escaños de Junts solo estarán seguros si el prófugo golpista Puigdemont se encarama en la poltrona de la Generalidad»

Teléf.: 954.36.77.00.\*

alzarse con el poder. Salvo alguna fugaz mayoría absoluta, el PP siempre ha necesitado los escaños bien del PNV, bien del centro derecha catalán, para instalarse en la silla curul del palacio de la Moncloa. Y genuflexo ante las exigencias independentistas, Pedro Sánchez piensa lo mismo. Sin los cinco diputados del derechista PNV, sin los siete del derechista Junts, no podría mantenerse en su poltrona monclovita.

Todas las Autonomías españolas tienen sus singularidades. Cuando el presidente se arrodilla ante «la singularidad» catalana sabe que lo está haciendo ante «la independencia» catalana. Esa es la realidad. Lo que no conocemos es si Sánchez quiere hacer presidente de la Generalidad a Salvador Illa o si por el contrario maniobra bajo cuerda para que esa presidencia la ocupe el prófugo golpista Carlos Puigdemont, porque tal vez el acuerdo entre los dos comprenda la amnistía, la vuelta en triunfo a Cataluña y después la presidencia de la Generalidad. Sánchez proclama en público su apoyo a Illa. Los que le conocen bien saben que eso no significa nada y que los siete escaños de Junts solo estarán seguros, por lo menos durante algún tiempo, si el prófugo golpista se encarama de nuevo en las cumbres de la Generalidad.